

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Esta é uma cópia digital de um livro que foi preservado por gerações em prateleiras de bibliotecas até ser cuidadosamente digitalizado pelo Google, como parte de um projeto que visa disponibilizar livros do mundo todo na Internet.

O livro sobreviveu tempo suficiente para que os direitos autorais expirassem e ele se tornasse então parte do domínio público. Um livro de domínio público é aquele que nunca esteve sujeito a direitos autorais ou cujos direitos autorais expiraram. A condição de domínio público de um livro pode variar de país para país. Os livros de domínio público são as nossas portas de acesso ao passado e representam uma grande riqueza histórica, cultural e de conhecimentos, normalmente difíceis de serem descobertos.

As marcas, observações e outras notas nas margens do volume original aparecerão neste arquivo um reflexo da longa jornada pela qual o livro passou: do editor à biblioteca, e finalmente até você.

#### Diretrizes de uso

O Google se orgulha de realizar parcerias com bibliotecas para digitalizar materiais de domínio público e torná-los amplamente acessíveis. Os livros de domínio público pertencem ao público, e nós meramente os preservamos. No entanto, esse trabalho é dispendioso; sendo assim, para continuar a oferecer este recurso, formulamos algumas etapas visando evitar o abuso por partes comerciais, incluindo o estabelecimento de restrições técnicas nas consultas automatizadas.

#### Pedimos que você:

- Faça somente uso não comercial dos arquivos.

  A Pesquisa de Livros do Google foi projetada para o uso individual, e nós solicitamos que você use estes arquivos para fins pessoais e não comerciais.
- Evite consultas automatizadas.

Não envie consultas automatizadas de qualquer espécie ao sistema do Google. Se você estiver realizando pesquisas sobre tradução automática, reconhecimento ótico de caracteres ou outras áreas para as quais o acesso a uma grande quantidade de texto for útil, entre em contato conosco. Incentivamos o uso de materiais de domínio público para esses fins e talvez possamos ajudar.

- Mantenha a atribuição.
  - A "marca dágua" que você vê em cada um dos arquivos é essencial para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar outros materiais através da Pesquisa de Livros do Google. Não a remova.
- Mantenha os padrões legais.
  - Independentemente do que você usar, tenha em mente que é responsável por garantir que o que está fazendo esteja dentro da lei. Não presuma que, só porque acreditamos que um livro é de domínio público para os usuários dos Estados Unidos, a obra será de domínio público para usuários de outros países. A condição dos direitos autorais de um livro varia de país para país, e nós não podemos oferecer orientação sobre a permissão ou não de determinado uso de um livro em específico. Lembramos que o fato de o livro aparecer na Pesquisa de Livros do Google não significa que ele pode ser usado de qualquer maneira em qualquer lugar do mundo. As conseqüências pela violação de direitos autorais podem ser graves.

### Sobre a Pesquisa de Livros do Google

A missão do Google é organizar as informações de todo o mundo e torná-las úteis e acessíveis. A Pesquisa de Livros do Google ajuda os leitores a descobrir livros do mundo todo ao mesmo tempo em que ajuda os autores e editores a alcançar novos públicos. Você pode pesquisar o texto integral deste livro na web, em http://books.google.com/



. . . . . .





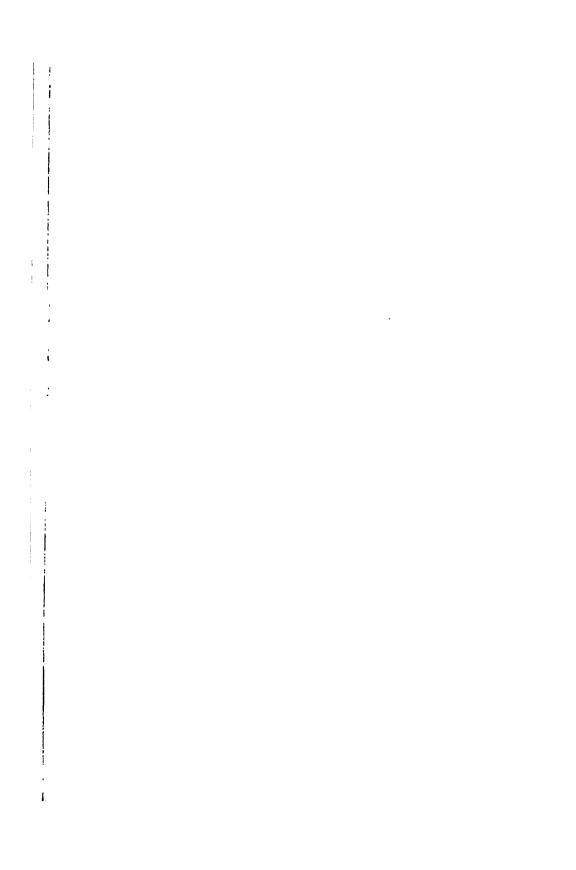

. • .

Nat

• • • · • . . . . . .

Palmerin of England.

# CRONICA PALMEIRIM

INGLATERRA

PRIMEIRA, E SEGUNDA PARTE

POR

FRANCISCO DE MORAES

A QUE SE AJUNTAÖ AS MAIS OBRAS DO MESMO AUTOR.

TOMO I.



## LISBOA

NA OFFICINA DE SIMAO THADDEO FERREIRA.

ANNO M.DCC.LXXXVI.

Com licença da Real Meza Censoria.



.

-

٠.

# PROLOGO

## DE FRANCISCO DE MORAES

Autor do Livro, dirigido a Illustrissima e muito esclarecida Princeza Dona Maria Issanta de Portugal, silha del Rey dom Manoel, que santa gloria aja, e irmãa del Rey nosso Senhor.

Copiado da Edição de Lisboa de 1592.

l Uita parte da honra dos Principes (como diz Estrabo) esta no louuor do pouo, e parece resă que seja assi, porque como a generalidade no bem dos mayores fale sem afeiça, he de crer que todos seus louvores tem o nacimento da virtude dos lounados, nos quais se manifesta que tais seja os costumes, vida e obras daquelles, que lounao. Pois se por esta via o merecimento dalgus Princepes ao longe resplandece e antre os humanos se celebra com encarecidas palauras, V. A., muy esclarecida Princesa, assi entre os grandes, como na gente do geral estado na sera posta em esquecimento; que de tal calidade sam vossas virtudes, que com igual afeiçă se pregoă. Isto nă somente acontece aos naturais de este reyno, de que vos sois filha, a que por ventura o amor da natureza, e delRey nosso Senhór e vosso irmão poraa esta obrigaçã, mas ainda nos reynos estranhos e mais remotos de nossa conuersaçã, e uso, tendes o mesmo nome e a mesma fama. Porem como louvar vossos costumes seja cousa tamanha, que enfraquece o ingenho a quem nisso mete mao, desculpa teria se quisese proseguir materia tam alta e perderme no começo, mas a obrigaçã em que estou a V. A. por filha da Raynha christianissima de França, vossa may, de que ja recebi merces, me faz algum tanto passar os limites do que a minha autoridade em tal caso pode ter, e dezejar fazer algum seruiço a V. A. tal, que quando na corresponder a vossa grandeza, seja igual ao que eu posso. Eu me achei em França os dias passados, em seruiço de dom Francisco de Noronha, embaixador delRey nosso Senhor e vosso irmão, onde vi alguas cronicas Francesas, e Ingresas, antre ellas vi que as princesas e damas louvavão por estremo a de dom Duardos, que nessas partes anda tresladada em Castelhano, e estimada de muitos. Isto me moueo ver se acharia outra antigualha, que podesse tresladar; pera que conuersei Albert de Renes em Paris, famo-To cronista deste tempo, em cujo poder achei alguas memorias de nações estranhas, e antre ellas a cronica de Palmeirim de Inglaterra, filho de dom Duardos, tam gastada da antiguidade de seu nacimento, que com asaz trabalho a pude ler: tresladeya, por me parecer que polla afeiçao de seu Pay se estimaria em toda a parte, e com desejo de a dirigir a V. A., cousa que alguns ouuerao por erro, affirmando que historias vaas, nao hao de ter seu assento tam alto, fazendo da menor culpa mayor inconueniente, nã tendo respeito que as vezes scripturas de leue fundamento, tem palauras, costumes e seitos de que nace algum fruto. Vay tresladada na verdade quanto as auenturas, e acontecimentos: se tiuer algua falta setaa na composição das palauras, de que meu engenho.

nho carece: traduzia em portugues, assi por me parecer que sastifaria vossa inclinaça, como por na ser dos que fazem o contrairo, querendo encubrir seus deseitos, tornando a culpa aa rudeza de nossa lingoa, que, a meu juizo, pello que tenho visto, em copiosidade de palauras nenhúa da Christandade lhe faz ventaje; se disto ou da obra algús detractores murmurarem, na me queixarei, queixemse os sabios, quando suas obras forem julgadas por pecos, que as minhas nimguem as pode tachar que as na entenda milhor do que eu.

# DEDICATORIA

Da Ediçao de Lisboa de 1592.

Ao Serenissimo Principe Alberto Cardeal Archiduque de Austria, &c.

Brigação muy grande , Serenissimo Principe, tem esta cidade de Lisboa, e seus moradores grandes e pequenos de seruirmos perpetuamente a V. A. assi polla justiça e paz, em que nos gouerna, como polla assinalada merce, que nos fez os dias passados, em nos defender de bum tam poderoso exercito de hereges, que nos veo bater as portas, pondo V. A. sua propria saude, e vida em perigo por nos defender as nossas. Pollo que sem duuida algua a V. A. deue Lisboa a conseruação de seus edeficios, os Religiosos e Religiosas a quietação, as Igrejas os seus ornamentos e culto divino, e nos todos a patria, filhos e fazenda: em fim que nao ba cousa nella onde com muita razao se nao represente aagente agradecida buma memoria viua desta comu merce. Porque, que menos se podia esperar de imigos tao aparelhados, e desejosos de por tudo a fogo e a ferro e de cidade tam aberta e desapercebida senao muitas mortes, e muita destruição? Do que tudo nos liurou a presença de

V. A., seu esforço e gouerno, com que nos cobardes deu exemplo pera nao fugir, aos fracos animo pera peleijar, aos desacordados conselho pera reger. Coas aquais cousas alcançou V. A. não somente entre a naçab portuguesa, que lbe be tam affeiçoada, mas entre todas as outras, onde a fama deste feito chegou, glorioso nome, nao soo de Principe prudentissimo, mas de muito esforçado capitao. E com muita razao podem dizer es Portugueses por V. A. na defensao e conservação de Lisboa, o que Ennio disse por Fabio Maximo na vitoria de Anibal: Qui nobis cunctado restituis rem, pois soo acharse V. A. nella e nao a desamparar em tam euidente perigo lhe valeo mais que os seus muros, torres, e balluartes. E assi confessarao sempre os seus moradores, que se tem muita obrigação a elRey dom Afonso Enriquez por a tomar aos mouros, nao tem menor a V. A. por a defender dos bereges. E porque de todos aquelles, que neste perigo nos achamos e fomos partecipantes desta merce, auera muitos que tenha feito seruiços a V. A. para se mostrar agradecidos, como devem, e eu nao tenho pera isso mais poder que desejalo, lembrandome que a natureza, e codiçab dos Principes he estimar mais a vontade, que o presente que se lbe offerece, determinei nesta segunda impressao dedicar a V. A. este liuro de Palmeirim de Inglaterra, que posto que seja fabuloso, e por isso albeo da profissas de V. A., que gas-

ta o tempo que lhe resta de gouerno destes rèynos de Portugal, na lição das divinas letras e sagrada theologia, contem em si boas sentenças, e elegante estilo, pellas quais razões a Serenissima Iffanta dona Maria, que boje esta no Cea tab chea de gloria como na terra o foy de virtudes, o recebeo e estimou muito, sendolbe dedicado a primeira vez pollo autor delle. O que tambem me deu atreuimento ao dirigir a V. A., parecendome que se fazia agravo a tam excelente Princesa se se dedicasse a outrem em quem nab ouvesse as mesmas calidades, que nella ouue. E assi por isso, como por bir emendado pelo Padre reuedor dos liuros, offereço com mayor confiança a V.A., pois nelle nao vay palaura algua, que possa offender os bons costumes e bonestidade christãa. Nosso Senbor a vida e estado de V. A. prospere e augmente por muitos largos annos.

Afonso Fernandez liureiro.

# PREFAÇÃO

D O

## EDITOR DESTA IV. EDIÇÃO.

Ao se sabe com certeza qual sosse a Patria Noticia de Francisco de Moraes: seu bisneto (1) o de Francisco de P. Balthasar Telles o denomina Briganticisco de Moraes.

20 (2) com o qual termo tomado na commum accepção, quiz elle sem duvida designar o lugar da sua naturalidade. O que por ser testemunho d'hum Author tão parente, devé prevalecer ao do Abbade Barbosa, que depois de ter dado a Francisco de Moraes por Patria Bragança, o poz noutra parte silho de Lisboa. (3) Belchior Leitão de Andrade se contenta com dizer que elle viveo em Lisboa. (4) Foi seu Pai Sebastião de Moraes Valcaçar, dos Moraes de Bragança, que teve o habito de Christo, (5) viveo em Lisboa, e tinha hum morgado em Xabregas, aonde a Rainha D. Catharina edificou huns Paços,

(2) Hiftor. da Ethiop. liv. 1. cap. 1. pag. 2. col. 2.

(4) Lug. cit.

<sup>(1)</sup> Teve (Francisco de Moraes)... 7.ª a Antonia de Moraes, que casou com Francisco Correa de Setubal, que morreo na batalha de Alcacere, e forão Pais de Francisca de Moraes de Sá, a qualcasou em Lisboa com João Tilly, appellido, que depois se converteo em Telles, Cavalleiro Inglez,... e teve desta sua mulher ao Padre Balthasar Telles da Companhia. Belchior Leitão de Andrade: Genealog. tom. 13. pag. 364. titulo de Moraes Palmeirim: Original, que se conserva na Livraria da Real Casa das Necessidades.

<sup>(3)</sup> Biblioth. Lust. Supplem. tom.4.pag.138: e no tom.2.pag.209. o tinha dado como natural de Bragança.

<sup>(5)</sup> Barbos. Biblioth. tom. 2. pag. 209.

dando-lhe pelo sitio duzentos mil reis de juro. (6) Sua Măi foi Juliana de Moraes. (7) Chamou-se Francisco de Moraes Cabral o Palmeirim; appellido que lhe grangeou a presente Obra, e muitos de seus descendentes conservárão. (8) Foi Thesoureiro delRei D. João III. (9) e teve o habito da Ordem de Christo, (10) o qual professou aos 17 de Abril de 1566, e nella foi Commendador. (11) Esteve em França na companhia do Embaixador de Portugal, o segundo Conde de Linhares D. Francisco de Noronha, que tinha partido para aquella Corte no anno de 1540. (12) Em París se affeiçoou a huma Dama da Rainha D. Leonor, chamada Torsi, e por esta occasião fez entrar na segunda parte do seu Palmeirim Capp. 139. e segg. as justas, e torneios em obsequio das quatro Damas Francezas, Mansi, Telensi, Latranja, e Torsi. Sobre estes amores nos diz o mesmo Moraes: » Nao sey que isto foy, que em idade » ja desuiada de pensamentos ociozos cobrey hum y cuidado nouo, que alem de me atormentar mais » do que eu me atreno a fofrer, cercoume de des-» confianças, e temor, e pouca esperança... Nao » cuidaua que em tal idade amor tiuesse poder. » (13) A' desproporção da idade, e differença de idioma attribue toda a desventura de seus amores. Cafou 👝

<sup>(6)</sup> Fr. Gaspar Barreto. Geneal, tom. 4 letr. M. pag. 970: Original, que se conserva na Livraria do Mosteiro de S. Bento da Saude. Leit. de Andrad. lug. cit. Barbos. tom. 2.

<sup>(7)</sup> Barbos tom, 2,

<sup>(8)</sup> Fr. Gaspar Borreto, e Leit. de Andrad. nos lug. cit.

<sup>(9)</sup> Barret., Leit. de Andrad. Barbos.

<sup>(10)</sup> Leit. de Andrad. Barbos.

<sup>(11)</sup> Barbof. tom. 2. pag. 209.

<sup>(12)</sup> Sous. Hist. Geneal. da Casa Real tom. 5. pag. 255. (13) Desculpa de huns argores: entre os seus Dialogos.

fou, como dizem os fens descendentes, (14) com Barbara Madeira, filha de Gil Madeira, de quem teve numerosa descendencia. Foi particularmente addicto á Casa de Linhares, de cujos interesses se mostrava muito solícito. (15) Morreo violentamente á porta do Rocso d'Evora em 1572; (16) digno na verdade de mais descançado sim. Do seu relevante merecimento são prova assás distincta os seus Escritos, e os testemunhos dos sabios, que abaixo produziremos.

2. Compoz Francisco de Moraes, e dedicou á Suas O-Infanta D. Maria, filha delRei D. Manoel, a Obra bras, e feguinte:

Cronica de Palmeirim de Inglaterra. Primeira,

e segunda parte.

Na Dedicatoria lhe diz: » Eu me achey em > França em serviço de D. Francisco de Noronha. a Embaixador delRey N.S., e vosso irmao, onde vi n alguas Cronicas Francezas, e Ingresas, antre ellas vi n que as princezas, e damas lousanad por estremo n a de D. Duardos, que nestas parten anda treslada-» da em Castelhano e estimada de muitos. Isto me mouso ver se acharia outra antigualha, que podes-» se tresladar, pera que conversei Albert de Renes > em Paris famoso Cronista deste tempo, em cujo » poder achey alguas memorias de nações estranhas, » e antre ellas a Cronica de Palmeirim de Inglater-» ra filho de D. Duardos, tao gastada da antiguidade de seu nascimento, que com assas trabalho a pu-» de ler: tresladeya por me parecer que pella afeiça » de

<sup>(14)</sup> São as formaes palavras de Leit. de Andrad. lug. cit.
(15) Carta a EtRey D. João III, em nome de D. Ignacio de Noronha, entre os feus Dialogos.

<sup>(16)</sup> Barbos. t. 2. pag. 209.

2 de seu pay se estimaria em toda a parte .... Vay > tresladada na verdade quanto as auenturas, e aconrecimentos .... Traduzia em Portuguez, assi por ne parecer que satisfaria vossa inclinaçã, como » por na ser dos que fazem o contrairo, querendo » encubrir seus defeitos, tornando a culpa ai rude-» za de nossa lingoa que a meu juizo, pello que tenho visto, em copiosidade de palavras nenhua da » Christandade lhe faz ventagem. » Imprimio-se esta Obra pela primeira vez em Evora em casa de André de Burgos 1567, em caracteres Goticos; da qual edição os rarissimos exemplares, que pudemos ver, da Livraria da Real Casa das Necessidades, e do Collegio de S. Bernardo de Coimbra, carecem de rosto, e Dedicatoria. Na copiosa Livraria do Convento de S. Francisco da Cidade se conserva, posto que muito estragada, e falta, huma edição desta Obra em caracter entre Gotico, e redondo, que dá algumas mostras de ser impressa fóra do Reino. He conforme com a primeira, só com alguma pequena variedade de Orthographia, e leve transposição de algumas palayras. Imprimio-se terceira vez (o Editor diz ser a segunda) em Lisboa no anno de 1592 pelos cuidados de Affonso Fernandes, Livreiro, que a dedicou ao Cardeal Alberto, que então governava este Reino. Esta edição acha-se dissimilhante das duas antecedentes, não só na variação da Orthographia, na perpetua, e escusada mudança de palayras, e periodos inteiros, mas tambem na mutilação de muitos lugares; do que facilmente nos podemos convencer. conferindo-as entre si. Não obstante haver tres edicoes desta Obra, he tão rara; que apenas se achará hum, ou outro exemplar de qualquer das edições inteiro. D. Nicoláo Antonio desconheceo a Obra, e o

Author; apenas nos diz: » Anonimus scripsit » Li-» bro del famosissimo e muy Valeroso Cavallero Paln meirin de Inglaterra bijo delRey D. Duardos > Conversus hic in Italicum ex Hispano sermone Ve-» netiis extat 1584. 8.º Interprete Lucio Spineda. » Recoctus ibidem anno 1609. 8.º tribus partibus. » (17) M. Bure, diligente investigador dos Livros raros, diz: » L' Histoire de Chevalier Palmeirin d'An-» glaterre, fils du Roy Eduard, ou sont deduites les » amities qu' il ent avec l' Infante Polinarde, ses > prouesses, celles de Florian du desert, et du Prin-> ce Florendos, traduit du Castillan en François por > Jacques Vicent: a Paris 1574. 2. vol. 8.º Bonne edi-> tion plus estimee que celle deformat in folio, qui » l'aprecedee dephisieurs annnes. » (18) E no supplemento: (19) » Roman du le preux, vaillant, et tres > vertueux Chevalier Palmeirin d'Anglaterre, fils du » Roy D. Eduardos .... traduit por Jacques Vicent. » à Lyon 1553. 2. tom. 1. vol. Fl. . . . » Esta noticia de M. Bure nos leva a crer que muito antes que Moraes escrevesse este livro, o havia já em Francez, como traducção do Hespanhol; não sendo inteira ficção o que Moraes diz na Dedicatoria. Compoz tambem

Dialogos, com hum defengano de Amor sobre certos amores que teve em França com huma Dama Franoeza da Rainha D. Leonor. Offerecidos a Gaspar de Faria Severim, Executor mór do Reino, &c. Evora por Manoel de Carvalho 1624. 8.º Consta este pequeno livro de tres Dialogos. O 1.º entre hum Fidalgo, e hum Escudeiro, em que aquelle escarnece des-

te ,

<sup>(17)</sup> Biblioth. Nou. tom, 2. pag. 684. col. 1.

<sup>(18)</sup> Bibliographie Instructive. Belles Lettres tom. 2. pag. 175; h. 3877.

<sup>(19)</sup> Supplem. tom. 1. pag. 564. n. 2329.

te, e este procura mostrar-lhe o pouco fundamento de sua altiveza. O 2.º entra hum Fidalgo, e hum Doutor sobre a necessidade que na Républica ha de huns, e outros, e da preferencia das Armas ás Letras, e das Letras ás Armas. O 3.º jocoso, entre huma Regateira, e hum Moço da estribeira, de amores. Segue-se huma Carta de D. Ignacio de Noronha, Successor, e herdeiro da Casa de Linhares, notada por Francisco de Moraes, para ElRei D. João III, em que lhe pede aceite e consirme a renúncia que elle saz do Titulo, e Casa de Linhares em seu irmão D. Francisco de Noronha, que depois soi segundo Conde de Linhares.

Em ultimo lugar vem Desculpa de buns amores que tinha em París com huma Dama Franceza da Rainha D. Leonor, por nome Torfi, fendo Portuguez, pela qual fez a historia das Damas Francezas no seu Palmeirim. Estes Dialogos, e Opusculos, como se vê, são Obra posthuma, que provavelmente se conservava na copiosa, e escolhida Livraria do Sabio Chantre Manoel Severim de Faria, que a fez imprimir. Na Dedicatoria se diz forão estes Dialogos feitos pera mastrar sua eloquencia, e se ver que nab era menor na estilo jocezo , e ordinario , do que o tinba sido na gravidade da historia. O Erudito Abbade Diogo Barbofa Machado lhe attribue tambem : Libro que trata de los valerofos bechas em armas de Primaleon bijo del Emperador Palmeirin, y de su bermano Polendos, y de D. Duardos Principe de Inglaterra, y de otros preciados Cavalleros de la corte del Emperador Palmeirin. Lisboa a custa de Símat Lopes 1598. Fl. Vimos duas edições desta Obra, a L. Bilvau por Mattheus Mares 1585. Fl., dedicada por Bento Boyer a João Alamos Barrientos Capitão

de S. Magestade, e Regedor da Villa de Medina de Campo; e a 2.ª a de Lisboa, que cita a Bibliotheca Lusitana. A diversidade destas duas edições he mui pouco consideravel, e consiste só em alguma differença de Orthographia, e ligeira mudança de palavras. Conferimos attentamente esta Obra com o Palmeirim do nosso Moraes, e estamos persuadidos que não he certamente Obra deste Author pelos sun-

damentos seguintes:

No Cap. 151 de Primaleão, tratando-se do engano que o Soldão Beleagris fizera a Paudricia, irma delRei Tarnaes de Lacedemonia, fingindo fer D. Duardos, pelo qual ella houve hum filho, a que chamárão Blandidom, conclue o seu A. Y Paudri-» cia por amor deste hijo, que pario, y por honra » de D. Duardos, nunca se quiso casar, antes vivio » con la Reyna su madre toda su vida, y despues » fizo una casa de orden, donde feneció sus dias muy » fanctamente. » No Cap. 211 » Y luego se partio » (el Solda Beleagris) para Niquea, y llevo con-» sigo a la Infanta Zersira, la qual fue muy bien reebida de sus vassallos, y sueron hechas las bodas con grandes fieltas. Nos Cap. 6, e 7. de Palmeirim se refere que, logo que Paudricia soube a perdição de D. Duardos, se mudára do jardim das donzellas para a cafa da tristeza, aonde a achára Primalião, quando hia livrar D. Duardos. No Cap- 50 descobre D. Duardos a Blandidom por filho de Beleagris, e commette a este o casamento com Paudricia, e fazer-se Christão; o que Beleagris por então differe. No Cap. 151 desengana D. Duardos a Paudricia que Blandidom não era filho delle D. Duardos, mas de Beleagris, com quem já lhe tinha ajustado o casamento; no que Paudricia, depois de muitas

repulsas, consente; e no Cap. 152. se conta o baptismo de Beleagris, e o seu casamento com Paudricia. II. Lê-se no Cap. 110 de Primalião: » D. Duar-» dos se quedó con Flerida, e viveron mucho tiem-» po muy sabrosa vida amandose estrañamente, y tu-> vieron hijos e hijas; mas ninguno de sus hijos igua-» ló a la bondad de Pompides (este he o filho de D. Duardos, e de Argonida, que no Palmeirim se nomea o Cavalleiro do Touro) que Flerida los criou » muy viciosos. Y a poco tiempo murio clRey, y » D. Duardos reyno despues de su muerte. » Desde o Capitulo primeiro do Palmeirim, que começa logo que D. Duardos veio da Grecia, se entrão a contar as desventuras deste, e de Flerida, quaes são, a sua prizão no Castello de Dramusiando, o repentino parto de Flerida, o roubo dos dous meninos pelo salvage, &c. Não se nomeão já mais outros filhos de D. Duardos, e de Flerida senão Palmeirim, e Floriano do Deferto, que se propõem como milagres da valentia, ficando-lhe sempre muito inferior Pompides no esforço, e fortuna.

III. No Cap. 213 de Primalião se diz: Sabed que Primaleon uvo quatro hijos em Gridonia, que todos sueron muy buenos Cavalleros: y el mayor se Emperador de Constantinopla despues del: y el segundo sue Rey de Polonia, el trecero Duque de Ormedes, y el quarto sue Rey de Lacedemonia, y por su alta bondad y Cavallaria caso con Sidelia, hija delRey Tarnaes, aquella, que os diximos, que sue muy hermosa; y este hijo menor de Primaleon se llamava Platir, y digoos que sue tanbuen Caballero como Palmeirin (de Oliva) su abuelo: » E no Cap. 217 » Y este Rey Platir sue el mas noble, y el mejor hijo que Primaleon tuvo,

» y de que el mas se preciava por la su gran bondad:» No Palmeirim de Inglaterra, tratando-se tanto pelo miudo das cousas de Primalião, e Gridonia, nunca se fez menção de outro filho senão de Florendos, e Platir, e de duas filhas Polinarda, e Basilia. O essorço de Florendos he posto muito acima do de Platir. IV. No Cap. 218. do Primalião se descreve a morte de Palmeirim de Oliva, desta sorte: » Y des que » hiso lo que le avenia, la enfermedad, que tenia, » le agravió tanto, que acabo de tres dias, que le acaecio lo que havemos dicho (a ferida que lhe deo » o Cavalleiro da morte) murio, y fue soterrado con » grande dolor. » No Palmeirim Cap. 167 se descreve o mesmo acontecimento, deste modo: » O gran-» de emperador Palmeirim, em cujos ouuidos toda » csta desuentura (do dia da primeira batalha) foy » representada, como ja na fosse pera esperar tamanhos medos, o desamparou a natureza de manein ra, que tolhido de toda a força, e vigor corporal, » ficou desamparado de toda virtude sem nenhum-» fentimento em seus membros: pera pior virouselhe » o juizo, e entendimento, ficando de todo sem elle: » e como ja sua ora fosse chegada, e estas mostras » começasse a ser indicio disso; aquella noute mor-» reo a sua aue, de que em seu liuro se fas mençã, » dando antes da sua morte gritos espantosos, e tris-» tes, como lhe fora anunciado em seus principios... » Por espaço de vinte dias sena tornou a dar bata-» lha, nos quais o emperador Palmeirim, salteado » da morte, deu fim aos seus, sendo ja de muita ida-» de ... Ná faça duuida ná conformar isto com o que » em seu liuro se diz, porque em ser desta maneira

» e em tal tempo conserta os mais antigos, e auten-» ticos Autores. » Qual he este livro, que aqui cita Moraes? O de Palmeirim de Oliva não; porque nelle não vem a sua morte: logo he o de Primalião, que, como vimos, a refere differentemente, e que he anterior a Moraes.

V. No fim do Primalião se lem estes versos

En este esmaltado y muy rico dechado Van esculpidas muy bellas labores, De pazes y de guerras, y de castos amores Por mano de dueña prudente labrado. Es por exemplo de todos notado Que lo veresomil veamos en slor Es de Augustobrica aqueste labor Que agora en Medina (\*) se ha estampado.

VI. Com estes versos parece concordar de alguma forte D. Nicoláo Antonio, quando diz: (20) » Anonima quaedam foemina author est prosaici illius nec parum celebrati poematis : Libro del famoso Can vallero Palmeirin de Oliva &c. . . . Lusitanam fui-» se Lustani credunt scriptores. » E pouco depois (21) > Forte autem hoc opus duabus aut tribus partibus constare fecit author; nam & tertium librum de re-» bus gestis Primalionis hujusmodi Palmeirini filii in Italicum ex Hispano conversim a Mambrino Ros-» seo atque editum Venetiis 1579. 8.º scimus .... » Quam fuise credo continuationem Paternae Historiae fabulosae. Primalionis, & Palmeirini eamdem » esse historiam id etiam nobis persuadet quod Galicae Interpretationis tres quoque libri laudantur; » quorum primu opera Francisci de Vernassal conversum Parisiis 1550 Fl. ex officina Joannis Longis: » al-

<sup>(\*)</sup> Em Lisboa: Assim se le na edição de Lisboa.

<sup>(20)</sup> Bibliot. Nov. T. 2. pag. 681. col. 2. (21) Pag. 682. col. 1.

» alterum opera Guilielmi l'Andre; tandemque ter-» tium á Gabriele Chapuys translatum Lugduni ex » officina Joannis Beraud 1579 prodiisse Antonius Ver-

» derius in Bibliotheca Galica scribit. »

VII. M.º Bure na Obra já citada (22) diz: L'Histoire de Primaleon de Grece continuant celle de Palmeirin d'Olive Empereur de Constantinople son pere, & autres, tirée tant de Pitalien comme de Pespagnol & misse en François par François de Vernassal, Guilielme Landre, & Gabriel Chappuys, Paris, & Lyon 1572 & ann. suiv. 4. vol. 8.º: e no Suppl. (23) aponta buma versão Italiana impressa

em Veneza 1548. 8.º

VIII. O Memorial das Proezas attribuido geralmente a Jorge Ferreira de Vasconcellos, e impresso em Coimbra por João de Barreira em 1567, que he o mesmo anno, em que se imprimio em Evora o nosso Palmeirim, faz expressa memoria do livro de Primalião, como de huma Obra, que então corria com geral aceitação. No Cap. 13 diz: » Ella (Ninfa) to-» mou hum livro, começou a ler por elle alto, o qual » era da historia de Primalezo, e D. Duardos, que naquelle tempo foy muy tratado; porque tudo tem » sua sezao ... Donde sucedeo entre estas (Ninfas) » virem em pratica sobre quem foy milhor namora-» do, Primaleao, ou D. Duardos. » (24) E se continúa a questionar este ponto, referindo finezas, e factos particulares de hum, e outro, que vem no Primalião.

Concluimos pois que, pela incoherencia das narrações; pelo filencio dos antigos; pelo testemunho

<sup>(22)</sup> Bell. Lettr. t. 2. pag. 174. n. 3876.

<sup>(23)</sup> Tom. 1. pag. 504. n. 2327.

<sup>(24)</sup> Pag. 39. v. 40. v. 411

do mesmo livro, e de D. Nicoláo Antonio; pela antiguidade das edições de Primalião; pela absoluta. diversidade do estillo; e muito mais, a meu ver, pelo amor, e predilecção, que Moraes mostrou sempre á nosla lingua Portugueza (25) está bastantemente demostrado não ser elle o Author do Primalião. A Bibliotheca Lusitana lhe assigna mais algumas Obras. que, porque dellas não podemos alcançar outra noticia, não nomeamos.

O que presente edição.

. 3. Antes que produzamos os clogios, que os hose sez na mens sabios fizerão do nosso insigne Moraes, e do seu famoso Palmeirim, he necessario dizermos alguma cousa da presente edição. Podemos segurar aos nossos Leitores, que se não perdoou a trabalho, ou despeza, para que sahisse com a perfeição possivel. He fielmente impressa sobre o exemplar Gotico da 1.º edição, que se conserva na grandiosa Livraria da Real Casa de N. Senhora das Necessidades. Não se lhe alterou cousa alguma, tanto pelo que toca ao contexto da Obra, que se conservou escrupulosamente; como tambem pelo que respeita á Orthographia, cuja variedade pela maior parte se reteve, querendo mais guardar estes defeitos, do que emendala talvez contra a opinião do seu Author. A pontuação he diversa; porque as antigas Typographias até carecião dos finaes proprios para denotar as divisões da efcritura. Desfizerão-se nesta edição as abbreviaturas, que nas duas antecedentes são innumeraveis, e muitas dellas difficeis, o que (além de não haver já nas nossas officinas sinaes iguaes) embaraçaria muito a leitura. Para a facilitar mais, se introduzírão algumas letras, ou sylabas onde pareceo conveniente;

<sup>(25)</sup> Na Dedicatoria desta, e na Desculpa de huns amores,

mas isto com muita moderação, e em caracteres diversos, para que logo á primeira vista se conhecesse o que era alheio a Palmeirim, como tambem alguns apostrophes, que tirados, e aquellas letras em grypho, he inteiramente como na primeira edição. Puzerãose os nomes proprios de homens, e terras todos com letras iniciaes maiusculas. Ajuntou-se á 1.º c 2.º parte do Palmeirim os Dialogos, e Opusculos do mesmo Author, que já corrião impressos desde o anno de 1624, e erão bastantemente raros. Como se escolheo para esta edição a forma em quarto, era necessario fazer huma distribuição dos volumes proporcionada. A Obra consta de 172 Capitulos; e a primeira parte só de 41: foi por isto indispensavel attender à grandeza de cada hum dos volumes, e, segundo ella, fazer a divisão de todos os Capitulos. divisão de que ha muitos exemplos. Estamos persuadidos que o público se não descontentará deste nosso trabalho, e que pelo scu favoravel acolhimento nos animará á reimpressão das outras partes desta divertida historia.

## 4. Pero de Magalhães Gandavo.

Elogios.

Regras, que enfinaó a maneira de escrever a Orthographia da lingua Portugueza, da edição de Lisboa 1590.

Vede o estylo da linguagem de Lourenço de Caceres, de Francisco de Moraes, de Jorge Ferreira, de Antonio Pinto, e de outros illustres Varões, que na prosa tanto se assinalarao, descubrindo com seus ingenhos perigrinos o segredo da grauidade e sermosura deste nosso Portuguez.

Dio-

## Diogo Fernandes,

Author da terceira, e quarta parte do Palmeirim. Dedicatoria.

Ha tanto que se deseja a segunda parte de Palmeirim de Inglaterra, por quao bem a primeira tem parecido aos que a lerao, que, &c.

## Balthasar Gonçalves Lobato,

A. da 5.º e 6.º parte do Palmeirim, no Prologo.

Pareceo tamanha ousadia querer alguem seguir a Chronica de Palmeirim de Inglaterra, por quad bem assi ella, como a terceira, e quarta parte da mesma tem parecido, que antes a temeridade, que a outra cousa se pode com razao attribuir.

## Affonso Fernandes,

Editor da edição de Lisboa, na Dedicatoria.

Contem em si boas sentenças, e elegante estillo; pellas quaes razões a Serenissima Infanta D. Maria, que hoje esta no Ceo tao cheya de Gloria, como na terra o soy de virtudes, o recebeo e estimou muito, sêndo-lhe dedicado a primeira vez pello Autor delle.

## Miguel de Cervantes Saavedra,

Vida del ingenioso Cavallero D. Quixote liv. 1. cap. 6.

Y essa Palma de Inglaterra se guarde, y se conserve como a cosa unica, y se haga para ello otra caxa, como la que hallo Alexandro en los despojos de Dario, que la diputó para guardar en ella las obras del Poeta Homero.... Todas las aventuras del Castillo de Miraguarda son bonissimas, y de grande artesicio, las rasones cortesanas, y claras que guardan, y miran el decoro del que habla con mucha propriedad, y entendimento. Pelo que depois continúa se vê que Cervantes desconbeceo Francisco de Moraes como A. de Palmeirim.

O Editor dos Dialogos. Dedicatoria.

Depois que Francisco de Moraes compos o excelente volume do seu Palmeirim de Inglaterra, taó celebrado pór todas as Provincias da Europa, que cada huma o quiz fazer proprio traduzindo na sua lingua &c.

Luis Soares de Oliveira, Soneto nos mesmos Dialogos.

Moraes, honrando a lingua Portugueza.

O Padre Balthasar Telles,

Historia da Ethiopia liv. 1. Cap. 1. pag. 2. col. 2.

Por estas duas causas se singiras da Ethiopia Historias mais aerias, e mais escusadas no mundo do que foras as do nosso insigne Brigantino Francisco de Moraes no seu muy celebrado, e fabuloso Palmeirim de Inglaterra; porque este A. com a amenidade do seu slorido engenho, e com a suavidade de seu eloquente estillo só pertendeo recrear os Leitores com fabulas doutas, e sicções engenhosas.

Manoel de Faria e Sousa,

Comment. a las Rimas de Cam. Part.4. pag. 102. col.1.

De las historias no verdaderas entre los vulgares tiene el primero lugar nuestro Portugues Francisco de Morales con su parte primera del Palmeirim Ingles: puede servir de Magisterio a los que quisieren escrivir una historia fabulosa.

O mesino: Europ. tom. 3. Part. 4. Cap. 8.

Desta suerte .... de libros (vay falando dos de Cavalaria) de que despues da quel primero escribieron tantos en Europa, es primero en bondad el de Palmeirim de Inglaterra, escrito por Francisco de Morales en tiempo delRey D. Juan III, obra que algunos creyeron ser delRey D. Juan II.

O mesmo ahi mesmo Cap. 9.

Aun en los años de los Reyes D. Juan II y D. Manuel, y D. Juan III permanecia mucho desto (barbaridade da lingua) quando aparecieron Francisco de Morales con seu Palmeirin de Inglaterra, que subito dió mejor luz a nuestra lengua &c.

Antonio de Sousa de Macedo, Eva, e Ave. Part. 1. Cap. 26. §. 11.

De Cavallarias hé o melhor (livro) o nosso Palmeirim.

# PARTE PRIMEIRA

DE

## PALMEIRIM DE INGLATERRA

## CAPITULO I.

De como, sabindo dom Duardos a caçar a floresta do deserto, se perdeo e soy ter aa torre de Dramusiando, onde por engano soy preso.

EPOIS que dom Duardos principe de Inglaterra veo do Imperio de Grecia, acabadas as festas do seu casamento, como no liuro de Primaliam se conta, nam se passou muito tempo que Flerida se achou prenhe; e porque ainda nestes dias era tanto seu namorado, como nos outros, en que se chamara Julia, busca-ua toda maneira de desensadamento, pera que com elle sentisse menos sua doença, porque algú tanto com ser prenhe se achaua mal: leuandoa algúas vezes por lugares graciosos de ribeiras e aruoredos: crendo que com ho gosto daquelles saudosos passos perderia parte Tom. I.

da lembrança de fua paixã. Tomando tambem por exercicio yr montear aa floresta, onde el rey seu pay tinha aquelles paços reaes; e onde elle, sendo mancebo, vio Gridonia tirada pello natural com seu liam no regaço. Cousa que o entam fez sayr d'Inglaterra e combaterse com Primaliam, segundo no seu liuro se conta: que assi por serem os melhores e mais bem inuentados do mundo, como pello lugar e assento, em que estauam ser muy aparelhado a todo prazer e dezenfadamento, Flerida gostava tanto delles, que pedio a dom Duardos que a nam leuasse dalli te seu parto ser passado, e porque elle ainda entam, por el rey Fadrique seu pay estar bem desposto, nam entendia nas cousas do reyno; e queria antes passar a vida em lugares solitarios que na corte: quis lhe fazer a vontade affi nisto como no al. Mas a fortuna que te li ho fauorecera em todalas de seu gosto, cansada ou arrependida de tantas bonanças, como lhe te entam mostrara, por vsar de seu costumado e natural officio, virou a roda tanto ao reues como nesta historia se mostra. Assi aconteceo que fahindo hú dia dom Duardos montear aa floresta do deserto, que contra a banda do mar da hi a quatro legoas estaua, leuando comfigo Flerida e suas damas, mandou affentar tendas em hú verde prado ao longo dum

ribeiro, que por elle corria, que com suas correntes e claras agoas fazia os corações alegres a quem os assi ná tinha. Nam passou muito espaço, depois que alli chegaram, que contra a banda onde a montanha era mayor começou a foar a bozeria dos monteiros: e indo dom Duardos por aquella parte vio hú porco grande, que corrido dos cáes traspunha húa assomada. Porem, fiando-se na ligeireza do cauallo, ho seguio de sorte, que em pouco tempo ho alcançou de vista, e os seus a perderam delle: tanto se foi alongando, que por toda aquella tarde o não puderam mais ver : porque como o porco não fosse natural, mas fantastico, quem ho ali fes vir soube guialo de maneira, que soube bem satisfazer sua tenção: os que seguirão a dom Duardos forom pello rasto en quanto lhes o dia todo deu lugar; mas como a claridade delle se gastasse, a escuridão da noite os fez desatinar de todo: dom Duardos enleuado no gosto da monteria e esquecido dalgum perigo, se lhe dahi podia suseder, seguio tanto tras o porco, te que o cavalo de cansado se nam pode menear, entam se deceo delle, e tirando-lhe o freo, o deixou pacer pello campo por lhe dar algum descanso, e com a desconsiança, que teue, não crendo tambem que a tais oras podese asertar com o lugar aonde sua gente ficaua, se encostou ao pé de húa aruore, cuidando dormir algum pouco; mas tendo na memoria com quanta pena Flerida sofreria sua tardança, nunca o pode fazer, passando nisto e em outras imaginafois, que lhe seu cuydado trazia ao pensamento tee ser casi menha, onde o sono o veyo visitar: porque sempre neste tempo acode a aquelles que as oras delle gastam mal, dormindo com tanto repouso como se lho dera seu cuydado. E, depois de acordar e enfrear ho cauallo, caminhou contra onde lhe pareceo que sua gente ficara, porem seu caminho era ta desuiado, que quanto mais andaua mais se alongaua della. E, ja que o sol se queria poer, se achou em hú campo verde cuberto de graciosos aruoredos, tais que a altura delles parecia tocar as nuues. Polo meyo passaua hum rio de tanta agoa, que en nenhúa parte fazia vao, e tá clara, que quem pola borda caminhaua podia bem contar os feixos aluos que no fundo pareciam. Como a tarde fosse serena e as arucres com gracioso ar se meneasem juntamente com a armonia do cantar dos passarinhos, de que as ramas estaua pouoadas lhe trouue aa memoria aquelle gracioso tempo e graciosas aluoradas dos namorados Rousinois, que ja pasara na orta do Emperador Palmeirim chamandose Julia. E com cuidar nisto lhe fazia noua saudade; caminhou pelo Rio abaixo

tă trasportado e esquecido de si, que nem tinha acordo nem olhos pera lograr ho contentamento daquelle valle, nem sentido pera recear o perigo, em que estaua; antes soltando a redea ao cauallo o guiou pera aquella parte aonde a fortuna tinha ordenado, que assi andando o pos ao pe de húa torre, que no meio do rio encima de húa grande ponte estava edificada bem obrada e forte, e alem disso fermosa pera ver de fora, e muto pera recear os perigos de dentro, cercada de alemos altos, que do fundo da agoa sahiam tá bastos, que casi empedião o parecer della a quem por antre elles olhaua: a entrada della affi de hua parte como da outra hera pela ponte, na qual, por ser larga e espaçoza se podiam bem combater quatro caualleiros. Dom Duardos acordando de seu descuido e vendo a nouidade do castello e fortaleza delle, bateo em húas argolas de ferro que na porta estauam. Ná tardou muito que fobre as ameas chegou hu homem que pollo ver desarmado lhe foy abrir, de quem logo quis saber cujo era aquelle assento, a que o porteiro respondeo, que encima ho saberia. Mas como ho seu coraçam nunca temeo os perigos ate que os visse; perdido todo temor, entrou no pateo, dahi sobio a huma sala, onde foy recebido de hua dona, que em sua presença representa-

ua ser pessoa de merecimento, tendo tal aparencia e autoridade, que obrigaua todo homem a tratala com mais acatamento do que suas obras mereciam. Estaua acompanhada de algumas donas e donzellas, e com ellas o veo receber com tamanho gasalhado, como lhe fazia mostrar o prazer que recebia de o ter em seu poder. Dom Duardos depois de lhe fazer a cortesia, que lhe pareceo necessaria, disse. Senhora estou tá espantado do que aqui vejo, que queria saber quem soys, e cuja he esta caza tam encuberta a todos. e tanto pera se na encobrir a ninguem. A dona ho tomou polla mão e o leuou a húa janella, que sobre o rio caya, dizendo. Senhor dom Duardos, a fortaleza e dono della tudo esta a vosso seruiço: repousay aqui esta noite que polla menha sabereys o que desejays. Não tardou muito que ho chamara a cear, sendo tambem seruido, como em casa del rey seu pay: dahi o leuaró aa camara onde auia de dormir, onde estaua hú leito tam bem obrado e rico, que parecia mais pera ver que pera ocupar naquillo pera que fora feito. Dom Duardos se deitou espantado do que via, e ainda que cuydar em Flerida ho não deixasse descansar, o trabalho passado o fez adormecer. A Senhora de casa, que na esperaua outra cousa, vendoo vencido ou ocupado em sono, mandou por hu-

ma donzella, que na camara entrou, tomar-lhe sua rica espada, que elle sempre trazia consigo e a tinha a cabeceira: e depois de tomada. sentindo que seu desejo podia vir ao que sempre desejara, disse à outra. Dize a meu sobrinho que venha, que com menos trabalho, que cuidaua, pode tomar vingança da morte de seu pay: pois em nossa mão esta este, que he neto e genro daquelles que o mataram. Nisto deceo do mais alto da torre hum gigante mancebo acompanhado dalguns armados, e tomando a espada de dom Duardos na mão, que lhe a dona deu, disse. Por certo tu estauas empregada em quem melhor que outrem te merecia; mas em meu poder serás mais temida do que por ti o podia ser aquelle que te tinha. Falando isto e outras palauras, entrou dentro na camara assi acompanhado, dizendo em alta voz. Dom Duardos, dom Duardos, com menos repouso auias destar nesta casa. Dom Duardos, que acordou a seu estrondo, querendo tomar a espada, a nam achou: e vendo ante si tal gente, disse Por certo agora creo que nas boas moltras jazem os mayores enganos. Dom Duardos, respondeo o gigante, he tam crua a vingança, que desejo tomar em tua geraçam, que contigo soo nam sico satisfeito: e porque depois saberas quem sam. agora na te digo mais: entam o mandou prender

der sem elle poder resistir, que soo co ho coracam sem outras armas o tomaram. Dahi o leuaro a húa torre no mais alto da fortaleza. onde carregado de ferros o deixará com tencam de nunca o soltar: quando dom Duardos se vio soo e assi tratado com ira, que de si tinha, começou dizer palavras de tanta dor e lastima, que ninguem o podera ouuir que a nã tiuera delle, dizendo. O dom Duardos, a que estado tua fortuna te trouue, que sem desensa de tua pessoa a tens em poder de quem confessa ser teu imigo. O minha Senhora Flerida que crereis de mi, quando virdes que o vosso dom Duardos nam torna onde vos estays? bem sev que isto vos ha de doer tanto, como a mi a paixa que de minha perda tereis; e se esta prisam, em que me vejo, estivera em parte que me deixara vervos, por ardua que fora, viuera contente; mas estou onde nam espero sayr, e com esto perco a esperança de podervos ver; assi que, minha Senhora, aconselhay-me que faca: sem vos nam tenho vida; e com quanto sey que este cuidado vos durará pouco; porque elle me matará cedo; ey medo que depois de morto sinta o que de mi vos ha de ficar. Certo he que nunca me vi em nenhum perigo, que soo trazervos a memoria me nam saluasse delle; mas este, em que estou, estaua guardado pera mí e pe-

ra vos; e por isso me na valestes; antes agora, que mais vos auia mister pera amparo dambos, me acho desacompanhado de tudo. O' esforçado Primalia, bem sey que quando minha desauentura souberdes na sereis quem menos esta perda sinta. Meus amigos, Solda de Niquea, Mayortes, Gataru, el rey Tarnaes que fareys? que em que me queirais valer, nam he em vossa mão; porque este lugar, segundo vejo, ninguem o sabe sena quem seu dono quer: e com quanto destas palavras dizia tantas, como enta a dor e o tempo lhe oferecia, tornaua a Flerida, dizendo: senhora, na he esta a prisam que me a mi ha de matar; matar-me á vossa saudade, que sempre estara comigo, e he o principal imigo, com que me ei de ver em batalha, que será a maior que meu coraçã nunqua vio; e assi isto lhe faz crer que aqui está a morto mais certa que em nenhua, que já passou: nisto passou dom Duardos a noite, depois lembrandolhe quam pouca defensa tiuera em sua priză, dizia: por certo nă sam eu por quem se pode dizer que vsando de esforço foi vencido de quem ho nam deuia ser.

#### CAPITULO II.

Que conta quem era o gigante, em cujo poder estaua dom Duardos.

D Era se saber quem fosse este gigante, em L cujo poder dom Duardos estaua, diz a istoria, que ao tempo que Palmeirim de Oliua, sendo caualleiro andante, veyo a casa delrey d'Inglaterra, auo de dom Duardos, com Trineo filho do emperador de Alemanha, por seruir Agriola sua filha, andando na corte desconhecidos, por seu esforso forá sempre tratados del rey co tanta cortesia e amor, como parecia ser necessario, pera lhe pagar os seruiços que lhe fizero. Posto que suas tençoes era alcançar mayor premio de seu trabalho, que foy Agriola, a qual dalli leuaro, casandose Trineo có ella, como na cronica de Palmeirim fe conta. E nella se escreue, que indo elrey a húa montaria, leuado cossigo aa raynha e sua sifilha, foră a repoular a hu capo, que na floresta, ode auião de montear, estaua, acopanhadas de muitas damas e caualleiros, que aquelle dia saira desarmados, porque o exercicio, em que hiá, requeria mais abitos de festa que de guerra; sena Palmeirim e Trineo, que, por

por hú sonho que a noite dates sonhara, sorá armados: depois de alli chegados elrev se apartou pello monte leixando a Raynha com muita gente, onde, cuidando que estava segura, foi salteada pollo gigante Farnarque, que co vinte cavalleiros leuaram a ella e sua filha e matară a todos os que se puzeră em defença: as quaes nouas dadas a Palmeirim e a Trineo, a quem esta injuria tanto tocaua, a moor correr dos cauallos seguirá a via do gigante, com o qual Palmeirim ouue batalha e no fim o matou. Trinco, que passou diante, fes tanto entre os caualleiros, que leuaua Agriola e a raynha, que os desbaratou juntamente co ajuda de Palmeirim, que inda lhe socorreo a bom tempo. Este Farnarque tinha hua irma chamada Eutropa, tá grá sabedora nas artes d'encantamento, qu'é seu tempo passou todas as pessoas de seu oficio, a qual, sabendo a noua da morte de seu irmão, tomou em seus braços hú pequeno filho, que lhe ficara, per nome Dramuziando, e com grandes prantos choraua a morte de seu pai, prometendo coas forças a'aquelle menino tamanha vingança, como que o já vira em estado daquillo poder ser: pasando os dias do impeto de sua paixa, quis prouer, como sabedora, no que vio que era necessario pera seu resguardo, temendose q elrey, pollos desserviços que do gigante recebera, quereria destroir toda a semente que delle sicara: e fazendo de nouo aquelle castello, em que dom Duardos foy preso, se meteo nelle com toda sua familia, encantando de tal sorte toda a floresta ao redor, que nenhúa pessoa podia entrar dentro se na por sua vontade. E aqui criou seu sobrinho te hidade de ser caualleiro. E o soy por mão d'ú gigante seu parente, a quem Eutropa alli fez vir. Este Dramuziando sabendo a morte de seu pay, ho esforço de seu animo o prouocaua yr polo mundo e vingarle em todos aquelles que lho mereciam. Mas Eutropa, que tinha este pensamento por vão, lho empedio sempre, dizendo. Que viuesse contente, que a seu poder viria em quem podesse satisfazer sua vontade. Passando nisto muito tempo, aconteceo que dom Duardos veo ter contra aquella parte, onde sem nenhú pejo pode entrar, inda que a floresta estiuesse encantada, assi porque a tençam da giganta era que elle entrasse; como polla vertude de sua espada, que todolos encantamentos desfazia: e chegando aa torre foy recebido de Eutropa da maneira que se disse. As condições de Dramuziando erão estas. De todalas cousas de natureza assaz prefeito: de corpo e rosto bem proporcionado: nam de grandeza desmedida, co-

mo os outros gigantes. Dotado de mayores forcas do que seus membros parecia; muy nobre de condiçam e esforçado fobre os outros homés: menos foberbo do que a gigante conuinha. Apraziuel na conuersaçam: grandemente destro em todas armas: e sobre tudo o melhor caualleiro qu'é seu tempo antre todos os gigantes ouue. Este, depois de ter dom Duardos em seu poder, gostou tanto de sua conucrsacam, que lhe tirou os ferros e o leuaua comfigo alguas vezes a montear, dandolhe licença a todo desenfadamento. Posto que do sitio encantado ná faya e guardauao, porque fabia que por elle aueria todos os que desejaua: que saydos de suas terras a buscallo, Eutropa os traria aquella parte, e que entá estaria nelle fazer delles ho que quisesse. Alguas vezes, pera desenfadamento do gigante, Eutropa metia na floresta caualleiros estremados e gigantes, com quem exercitava as armas, e desta maneira pasfauá ho tempo. Mas a dom Duardos nenhúa cousa lhe era alegre; porque o amor e saudade de Flerida lhe fazia perder o gosto de tudo.

#### CAPITULO III.

Do que aconteceo a Flerida, vendo que dom Duardos nam vinha.

Lerida, que na floresta do deserto ficaua com Artada e outras damas ao longo de húa ribeira folgando e apanhando das flores, de que o campo estaua cuberto, que isto era no mes de Mayo, tempo em que ellas mais graca tem, esperou dom Duardos tee as oras que lhe pareceo que deuia vir, e, vendo que nam inha, começou de entristecerse, annunciandolhe o coraçam o desastre, que ainda nam sabia; porque sempre ante que as cousas aconteçam elle as fospeita; e mais quando he antre pessoas onde o amor tem muita parte: que entam elle he ho primeiro a quem este receo vem. Chegada a noite pareceo mais escura a Flerida do que de seu natural podia ser. Nenhua consolacă a alegraua. Os monteiros acodia, dom Duardos nam vinha, os seus nam sabia que confelho seguissem, se deyxalla e yr buscalo; ou acompanhala, porque, vindo e achandoa soo, nă se aqueixasse. Có tudo per mandado do duque de Galez aguardaró tee o outro dia. Flerida nam dormio em toda a noite, porque sempre

pre nestes casos o cuydado vence ho sono. Ja que a menhá escrarecia, o duque mandou toda aquella gente, que repartidos corressem a floresta e vissem se o achava e tornassem alli co recado; porque Flerida tinha ordenado nam fazer de si mudança tee saber o que delle era feito. Pridos filho do duque de Galez, primo de dom Duardos e grande seu amigo, se meteo pollo mais espesso da montanha contra onde batia o mar; e atrauessandoa sem achar a quem perguntasse, vio dous monteiros que aquella noite ficara fora, e nelles achou bem mao recado: desta maneira andou reuoluendo tudo; e ja desconfiado de ho achar, crendo que as alimarias brauas, de que aquella montanha era pouoada, ho mataria por yr defarmado; foy ta triste co este pensamento, que, defacordado de si co os olhos cheos dagoa e as redeas sobre o collo do cauallo, dizendo mil magoas ao longo das concauidades, que o mar tinha feitas, que retumbando dentro o tob com que as dezia, parecia que ellas o ajudauam a fentir fua paixam com as mesmas palauras com que se elle queixava. Na tardou muito que ao longo da praya vio vir húa donzella encima de hu palafre negro vestida da mesma cor, porem ta bem atauiada, que a fazia parecer fermosa, ale do ser de seu natural. CheChegando a Pridos o tomou pela redea, dizendo: Senhor caualleiro, esforçay que essa tristeza na pode guarecer ho que buscais: sabey que dom Duardos he viuo, posto que na esta em seu poder, nem sayrá tá cedo da priza. em que esta. Dizey a Flerida que se console, que nam he este o derradeiro desgosto, que lhe a fortuna ha de dar; porem que tudo virá a bom fim; porque a faudade que agora começará a fentir, se lhe tornará em mayor alegria: e que isto lhe manda dizer Argonida, a quem disto tanto peza como a ella. Inda bem na acabaua as palauras quando, dando coas esporas ao seu palafrem, ella e elle desapareceram; e trazendo Pridos aa memoria quem poderia ser esta Argonida, lhe lembrou que era filha da dona encantadora, senhora da ilha, aonde a aguia tomou Risdeno, o enano de Primaleam, quando lhe fizeram as grandes festas, vindo todos da guerra do caualleiro da ilha encuberta. E desta Argonida ouue dom Duardos Pompides seu filho polla maneira que no liuro de Primaliam se conta. E tornando coesta noua onde Flerida estava, posto que coella lhe certificaua dom Duardos ser viuo, ficou mais triste do que dantes estaua; porque promessa ou esperança de tão longo apartamento nam podia dar prazer perfeito. E como poucas vezes hũa

hua paixa vem sem outra de mestura, coeste acidente lhe viero dores de parto, pollo tempo ser ja chegado : e pario dous filhos tá crecidos e fermolos, que naquela primeira ora parecia que daua testemunho das obras, que depois sizera. Artada e outras damas os tomara c enuolvendo os em ricos panos lhos presentará diante, crendo que co a vista delles mitigariam parte de sua pena. Flerida os tomou nos braços com o amor de may, e co palauras de muita lastima dezia: O' filhos sem pay, quanto mais prospero cuidev que vosso nacimento fosse; mas em lugar das foltas que elle pera então aparelhaua, eu morrerey coesta dor, e vos ficareys sem elle e sem mi e sem idade pera sentir tamanha perda. Logo hú capelão que hahi estaua os bautizou; e perguntando lhe os nomes, Flerida, acordando se do nacimento que ouvira de Palmeirim seu pay e da tristeza que entá ouue, parecendolhe conforme a este de seus filhos, pos nome ao que naceo primeiro, Palmeirim, que depois se chamou d'Inglaterra, e ao segundo, Floriano do Deserto; affi pella floresta, em que nacera se chamar do deserto, como por ser em tempo que o campo estaua cuberto de slores, e elle em si tão fermoso, que o nome parecia dino delle e elle do nome; e acabado. de bautizar lhe deu de mamar, assi do leite de seus peitos, Tom. I.

como das lagrimas de seus olhos; porque as que ella deramana era tantas, que corrião pelas faces hiao ter aquelle lugar onde todo se mesturaua. Dis a historia que estando nisto, chegou contra aquella parte hu faluaje; que naquella montanha viuia e se mantinha de caças dalimarias, que mataua: vestia se das pelles dellas: trazia em húa trella dous lióes, cóque caçaua. E vindo aquelle dia alli ter, achou aquella gente, onde metido antre hús aruoredos espessos. vio o nacimento daquelles issantes e os nomes delles: e, víando do que sua inclinaçam brutat o inclinaua: detreminou ceuar seus lices naquellas innocentes carnes; porque em todo o dia na caçara: e faindo de fupito ao canpo, os que nelle estaua co medo desempararo Flerida, eseondendo se polo mato, porque Pridos, que os podera defender, era ydo a Londres mandar trazer andas, em que ha iffante fosse. Artada se lançou sobre ella, que o amor, que lhe tinha, lhe deu este atrenimento e lhe nam consentio deixalla. O'duque de Galez, que muy velho era e estava desarmado, ná pode defender que o saluaje na tomasse os meninos debaixo do braço: e eaminhando contra a coua se foy sem fazer mais dano. Flerida sicou tal , que, perdido o fentido e juyzo, 'na daua acordo de cousa algua; perdida a cor natural parecia não ser viua; porque nos grandes medos ou paixões sempre ella desempara os lugares onde mora por acodir á parte mais principal, que he o coraçã, onde qualquer destes estremos saz mais dano. Mas tornando algú tanto em si polas palauras, que Artada lhe dezia, começou outro pranto de nouo, desejando mil vezes a morte, porque soo nella se acha ho repouso de todolos males.

## CAPITULO IV.

Dos grandes prantos que se fezera na cidade da Londres polla perda de dom Duardos.

Anto que Pridos vio o nacimento dos issantes ea desposiça de Flerida, a mayor pressa que pode se partio pera Londres a madar trazzer andas, em que a leuassem. El rey Fadrique que estaua a húa janela de seu aposentamento, quando o assi vio vir, rectando ho que podia ser, antes doutra cousa quis saber a que era sua vinda: e ainda que Pridos tiuesse hú coraça muy grande, ná pode tanto encobrir a dor, que o atormentana, que as lagrimas lha ná descubrissem; porque estas sam sempre testemunhas da tristeza que nalma esta doculta. El rey sicou tunbado de o ver assi ; mas: muito mais ho soy quando soube da perdigam de seu silho, que,

tremendo lhe todolos membros de seu corpo. cavo no chão sem nenhú acordo. Pridos o leuantou nos braços: el rey poltos os olhos nelle, correndo lhe muitas lagrimas por aquellas reaes caas, mostras de sua ydade, merecedora doutro mais descansado sim do que com taes nouas se esperaua, dezia co voz cansada tantas magoas quantas hú coraçam atribulado nestes tempos soe achar, dizendo muitas vezes; Dom Duardos, dom Duardos, sempre reciey o que agora vejo: agora vejo o que receaua: mas eu fieime na fortuna, que tee qui me fauoreceo; e isto estava guardado pera o fim de minha velhice, sustentada no contentamento de vossas obras: e bem sinto que, se vos soys viuo, ellas vos saluara de qualquer perigo em que estiuerdes; porque os corações ousados a fortuna os fauorece: mas eu, a quem a natureza ja desempara, falecendome vos, por quem era viuo, que esperarey se na acabar esta jornada co ta pouco descanso, como na sim dela me destes? Estando el rey nisto sayo an sala a raynha, que ja de tudo era sabedora, co tamanho desatino, como as grandes paixões costuma dar, quando vem aos corações que della está liures; tă fora de si, que nenhua palaura que dissesse trazia concerto; porque nos asperos sentimentos isto soe sempre acontecer: chegando a el rey, cayo

cayo como morta: elle a leuantou fostendoa sobre os giolhos; e prouendo no que deuia, nã quis que hu mal fosse causa de outro, comecou de a consolar, dizendo: senhora; olhay que nas grandes afrontas nenhua coula he mais odiofa que os animos fracos. Vosso filho fez Deos tal que nam quererá que tam afinha acabe, pois elle pera acabar ta grandes cousas volo deu: quanto mais, que se nosso mal ouuesse de ser tamanho que o perdessemos, ja delle fica dous filhos co que estas hidades descansem: nestas e outras palauras se passou tanta parte do dia, que hu hirmão de Pridos que as andas leuaua, que elle ficou co el rey pollo ver tal, chegou a floresta, e, metendo Flerida nellas, partio della co tamanho pranto, como quem lhe bem lembraua o muito que alli perdera. Assi veo polo caminho acompanhada de aquelle cuydado, em que depois muito tempo viueo, te chegar a cidade de Londres, onde lhe foy feito polo pouo tamanho recebimento de choro e tristeza, como lhe fizero dalegria no tempo que ella veo de Grecia: e entrando pela sala vendo aquellas presenças reaes tá acompanhadas da pena, que sentia, e elles a ella assi, e sempre nas grandes feridas doe mais o fegundo acidente que o primeiro, foy entrelles de tal sorte renouado o pranto, que parecia que os paços

se assolava có gritos: especialmente quando el rev soube que os issantes era perdidos; que emtă teue por certo que jaa a fortuna em tudo fe lhe queria mostrar imiga. Todolos grandes. que no paço se achará, sentiam tanto esta perda, qu'é vez de consolar, acendiam com seu choro outro mayor. Ho terreiro e ruas principaes estaua pouoadas de gente miuda, que co as mais tristes palauras que podiá mostrauá sentimento da perda de seu principe; e algús recontauá suas proezas, que prouocauá os animos de quem os ouuia a moor tristeza. Já que a noite se vinha, el rey se recolheo coa raynha a seu apousentamento e Flerida ao que dantes tinha, acompanhada de muitas donas pessoas de autoridade pera tal tempo necessarias: e ao outro dia el rey fez embaixador destas nouas enperador Palmeirim, e foy Argolante, filho do duque de Ortam, yrmão de Troendos, que morreo por amores de Flerida, e logo partio. Os paços e casas principaes affi del rey como dos senhores estauá cubertas de panos negros; porque entá esta era a tapecaria de que se todos guarnecia. A cidade de Londres viuia em tamanho descontentamento, que tudo parecia ajudar seu rey a sentir aquella dor: algus caualleiros se partira logo em busca de dom Duardos. Flerida esteue muitos dias tam doente, que femsempre esperara, que os seus ouucssem o sim. que ella desejaua. Mas depois que de sua doença foy conualecendo, apartada de toda las cousas, que por algua via lhe podia dar contentamento, e se desacupaua da outra gente, porque foo podese milhor cuydar no seu dom Duardos: trazendo aa memoria mil contentamentos, que có elle paffara e vertendo muitas lagrimas pola pena que lhe està lembrança daua, ocupaua tanto nisso o sentido, que alguas vezes perdia o tempo de comer, estando tam elevada na contemplaçam' desta saudade, que tudo o al lhe esquecia. Desconsiando que em nenhum tempo poderia ella tornar ao goso do que ja perdera; qu'esta calidade té as cousas, que se muito deseja, parecer que sempre tarda; e soo neste exercicio paffaua os dias e noites, sendo nella sempre o amor de dom Duardos tá firme como se o tiuera presente; e na era muito ser assi porque quando antre as pessoas he grande, a distancia do lugar nam ho tira.

### CAPITULO V.

Do que bo saluaje fez dos iffantes, que leuou. E como Argolante chegou a Costantinopla.

T () saluage, depois de tomar os issantes, andou te chegar aa coua, onde tinha sua morada: e achou aa entrada della fua mulher, que o estaua esperando có hú menino nos bracos filho dambos, que seria de hidade dú anno: alli lhe deu a caça que trazia, dizendo qu'é todo o dia na podera achar outra, e que daquella ceuaria os liбes. Mas como as molheres de seu natural sam inclinadas a piedade, teue a tamanha daquellas vidas innocentes, que nam quis consentir o que seu marido trazia ordenado: antes tomando outra carne lhe deu de comer; e aos meninos de mamar co tamanho amor como a seu filho proprio. E coeste os criou ao leite de seus peitos, tee que a hidade os ensinou a sostentarem se de outro mantimento: e porque aqui na fala a historia delles ate seu tempo, torna a Argolante, que, depois de partido, andou tanto por suas jornadas por mar e por terra sempre co tanta pressa, como o cuidado dá a quem comfigo o leua, que hú domingo chegou a aquella famosa Costantinopla

a tempo que se celebrauam tamanhas festas como foram as dos casamentos de Primalia e dom Duardos. Isto era, porque nacera a Primalia hua filha, a que o emperador pos nome Polinarda por amor da emperatriz; e porque desta se esperaua ser ta fermosa como sua au00, e quis que viessem todolos senhores de seus reynos, ordenando grandes justas e torneos. Aos quaes també veo el rey Tarnaes de Lacedemonia e Polendos, que jaa entam era rey de Tesalia; e Belcar, que tambem era duque de Pontò e de Durago, com quem a corte estaua tam nobrecida e grande, que em nenhum tempo ho foy mais. Argolante atrauessou a cidade, tee chegar ao paço, armado de armas negras. E vendo as grandes alegrias que por toda ella se faziam, e a tristeza em que el rey seu senhor ficaua, lhe vieram as lagrimas aos olhos, lembrando lhe que toda a paixam era fua, porque aos tristes he aliuio ter companheiros em ha pena. A tempo que ho emperador acabaua de comer pera yr ver os torneos entrou polla fala a vista de todos com continente pouco alegre: tirando o elmo ficou có ho rosto banhado das lagrimas que chorara; porque ellas sam mostra co que de fora se julga a pena, que dentro fica. Querendo beijar as mãos ao emperador, elle lhas nam deu tee saber qué era. Argolan-Tom. I.

te lhe disse sua embaixada em presenca de todos : representandoa có as palauras, que em tal caso era necessarias. Ho emperador sicou tal que, nam podendo o sofrer, se leuantou e recolheo a seu apousentamento, cessando todalas festas, que na corte se fazia. Ho principe Primalia foy ta alterado destas nouas, que na dando lugar ao juyzo pera determinar ho que devia fazer, seguio aquelle primeiro acidente, que ho amor e vontade lhe mandaua: que onde elles sam conformes muitas vezes a rezam se esquece. Armando se o mais secretamente que pode, se partio a oras que a escorida da noite o podia encobrir, indo co prepolito de correr todo o mundo e tornar aos trabalhos pasfados, por ver se poderia pagar a dom Duardos a divida em que lhe estaua, de quando o tirou de poder do gigante Gataru. Ao outro dia depois de partido, o emperador o soube; que o pranto de Gridonia o manifestou: a emperatriz, que a este filho amava como a si mesma, quando sua partida lhe disserá, nenhua cousa a fazia contente; e como em as molheres as pequenas se senté muito, todo o apousentamento della era enuolto em choro e descontentamento: huas por ajudar sua senhora; outras por amor de Flerida, que de todas era ta amada, como lho ella por boas obras sempre soube me-

recer; que estas sam as co que se ganham vontades alheas. Mas ho emperador, a qué da yda de Primaliam nam pesaua, se veyo a ellas, e, queixando se coa emperatriz, louuaua a partida de seu filho, dizendo també que polla perda de dom Duardos nam se deuiam fazer prantos, porque de reză as lagrimas nam se ha de verter se nam por cousa que co lagrimas se possa alcançar: que no de sua filha Flerida prouessem, e no al obrasse ha fortuna como quizesse : pois suas cousas na por ordem se rege, antes soo em dita ou mosina consistem. Na corte foy tamanho aluoroco, que todolos caualleiros, que nella era juntos, se partira por muitas partes; e algús, que ja polas hidades cuydaua qu'estaua descansados, tornara a seguir as aventuras có mayor cuydado do que as em nenhư tempo paffara. E porque contalos aqui he prolixidade, o nam faço. Porem porque dalguis finalados he bé que se faça memoria, pois o que nesta demanda passaró e os seitos que sizera sam dinos della, nomeallos ey. Polendos filho do emperador e rey de Tesalia, ho principe Ditreo filho del rei Frisol de Vngria, Belcar seu hirmao, Vernao principe d'Alemanha sitho do emperador Trineo, qu'este, ainda que aquelles dias passasse no regaço da fermosa Valerisa filha menor do emperador Palmeirim, com Dii

quem era esposado, teue é menos aquelle gosto, que o que deuia fazer. Porque todo homé, que vencido de sua vontade vay contra a vertude, na se deue atreuer no merecimento de suas obras. E posto que as delle fossem tais, que de toda sospeita o saluasse, quis que os meos e fins de suas cousas remedassem os principios; porque quando estes sam errados, o al se espera co elles. E assi pollo contrario quando sam bos, os cabos se cre sera milhores. Depois de partido ficou a cidade de Costantinopla tá erma, que parecia ná ser aquella. O emperador caualgaua muitas vezes pollos lugares principaes, porque có sua presença o pouo cria que de nada estauz desfallecidos. Argolante se tornou pera Inglaterra co recado que lhe o emperador deu pera el rey seu senhor e Flerida, contente de ver a diligencia que punha na perda de dom Duardos. As nouas de sua perda correro por todas as cortes de principes: assi de Arnedos rey de França seu cunhado, e de Recindos rey d'Espanha, Belagriz solda de Niquea, Mayortes o gracam e de todos aquelles', que co elle tinham rezam ou amizade; onde foy a tristeza tă geral, que co ygoal vontade partiă a buscalo, pondo suas pessoas aos perigos de que ja estaua apartados; porque o amor, que a dom Duardos tinha nam consentia outro repouso. E desta maneira erá tá pouoados os caminhos, estradas e storestas de caualleiros andantes e donzellas fermosas, que seguiam esta auentura; tanto que em nenhum outro tempo as armas em mayor reputaçá foram tidas. Argolante chegou a Inglaterra có o recado que leuaua, de que el rey e Flerida sicaró contentes: crendo que de tal diligencia algú bó fruito se ania de tirar.

#### CAPITULO VE

Do que aconteceo a Primalia na busca de dom Duardas.

Dista historia, que Primaliam, tanto que soube da perda de dom Duardos, esperou pella noite, e mandou hú seu donzel que lhe leuasse as armas e cauallo a hú lugar secreto, lá detras da orta de Flerida. É armando se de todas ellas, somente o elmo e o escudo, que o donzel lhe leuaua, começou de caminhar com tam pouco repouso como lhe sazia ter o dezejo com que caminhaua. Pondo em sua vontade correr todalas partes do mundo e nam tornar aa vida descansada, de que saya, sem saber algúas nouas de dom Duardos: e assi caminhou tantos dias sem nenhúa auentura pera contar,

que entrou em o reyno de Lacedemonia, onde hú dia ja quasi noite se achou em hú valle gracioso longe de pouoado, que por meo de húas serras hia. E como a noite fosse escura, e o lugar cheo d'aruoredos, que a claridade das estrellas impediam, era a escuridade tamanha, que nam via por onde caminhaua. Nam tardou muito que vio grande lume de tochas acesas atrauessar pollo valle contra a parte donde elle vinha. Quanto mais a elle se achegaua, ouuia prantos de pessoas, que co palauras cheas de muita lastima representauam sua dor e sentimento. Chegando se mais por ver o que podia ser, vio hua companha de donzellas com tochas nas mãos, a seu parecer fermosas, vestidas todas de negro, seus fermosos cabellos lancados atras, quebrados por muitas partes do pouco doo, que suas donas ouveram delles, grande sinal da dor que sentiam: sobre seus ombros hua tumba cuberta de seda negra, que arrojaua pelo chão. Tras ellas húa dona emcima dum palafrem: elle e ella cubertos dú pano daquella triste cor, que as outras trazia. Vinham em sua companhia quatro caualleiros anciãos vestidos da mesma sorte, ao parecer de qué os via, tristes. Assi passaram por Primaliam sem quebrare o fio de sua ordem. Mas elle, que nam ficou pouco espantado do que via, se ache-

achegou aa dona do palafrem, dizendo. Senhora faz me tamanha dor a que vossas palauras mostram, que ja agora desejo oferecervos esta pessoa e armas pera algua vingança, se isto de que vos queixaes a pode ter. Caualleiro, disse a dona, a tal tempo me chegou minha ventura, que ainda que esse desejo, que mostrays. vos queira satisfazer, nam posso mais que com a vontade, que conhece o agradecimento que elle merece. E porque vejo em vos que minha perda vos doe, dar vos hey conta de donde ella vem; porque jaa agora eu estimo ha vida tam ponco, que me nam da nada perdella. A mi me chamam Paudricia, sam filha del rey que foy de Lacedemonia, e fenhor de toda esta terra, e ho mais do tempo faço minha abitacam em hum castello que aqui pera tras fica, onde nam tenho outra companhia se nam a que aqui leuo, e pollo affento delle ser alegre e gracioso e estar pouoado de molheres, tem por nome o jardim das donzellas. Bé ouvirieis dizer como el rey Tarnaes meu yrmão ficou encantado per morte de meu pay no castello das aues negras, e este encantamento se quebrou pollo esforço e valentia de dom Duardos, principe d'Inglaterra, que ja ounirieis nomear, o qual esteue em Lacedemonia todolos dias, que a meu yrmão celebrarom festas, que pera mi foram

bé tristes; que, vencida da valentia e parecer de dom Duardos, nam pude tanto encubrir esta vontade, que eu mesma nam lhe descobrisse meu erro: mas como elle quisesse mais que a si a Flerida, filha do emperador Palmeirim, có qué ja era casado secretamente, doendo se muito pouco de minha pena, teue é muito menos minhas palauras. Com tudo porque có desesperaçam me na matasse, otorgou me seu amor. No qual te agora viui, engeitando cafamentos, que me depois sahiro, apartada da conversacam da gente naquelle meu castello: tendo sempre comigo na camara onde dormia, dom Duardos tirado pollo natural, viuo pera lhe contar meos danos, e morto pera se na doer delles. E affi paffaua ho tempo enganando a saudade, que me elle fazia, com hua estatua a que minhas lagrimas muy pouco doya. Agora veo noua certa ao reyno de Lacedemonia, que qué m'esta vida daua, tinha ja perdida a sua. Foy em mi a dor tamanha que a nam pude dissimular co outros enganos, co que dantes gastaua ho tempo: e porque ja nam quero vida sem esperança de ver que ma fazia desejar; vou a hu apousentamento meu, que aqui perto esta, a que fiz poer nome Casa da Tristeza, a dar sepultura a esta ymage de meu descanso: e porque minha dor he grande, ajudam me

22 sentir estas que aqui vedes, e saz lho sazer ho doo que de mi ha e o amor que me té. Agora caualleiro, se quiserdes yr ver as obsequias minhas e da figura que naquella tumba vay, podes lho fazer, e por onde fordes sereis testemunha de meu erro. Acabando estas palauras co folucos grandes começou renouar seu pranto ajudandoa suas donzellas có tamanha vontade, como que a dor fora de todas ellas. Primaliá se chegou aa tumba, e leuantando a borda do pano, vio dentro duas velas acesas e no meo sobre hús coxins de velludo auellutado negro húa estatua a maneira de homé tá natural como dom Duardos, que per vezes o pos em duuida se poderia ser aquelle. E vendo aquellas obsequias e maneira de tristeza, que por elle se fazia, arrasaron se lhe os olhos d'agoa, como qué nam tinha pequeno quinha naquella dor. E gastando os espaços, que da noite ficauá, em palauras de consolaçam, que a Paudricia dauá muy pouca, a foy acompanhando tee chegaré a hú valle, a tempo que ja a menhá era clara, ao parecer de todos tristonho. Corria pollo fundo delle hua ribeira d'agoas negras tá mal asombradas e có tam espantoso som, que faziam medo a qué as via. A terra era mais pouoada d'aruores espantosas que contentes. O ar cuberto d'aues negras, que por cima dos aruoredos . Tom. I. F.

andauam. No meo do rio em hu viheo, que a agoa fazia, estaua hus edeficios grandes de muisos corucheos, ameas e outras mostras singulares de haa cor negra cubertos. Ná se via coufa alegre, tudo era a modo de tristeza. A entrada tam escura e medonha, que punha espanto a qué a via: as salas, camaras, e casas de cima, affi as paredes, como ho alto dellas, cheas du debuxo negro de historias antiguas e namoradas, as mais triftes, que se podia achar pera fazer descontente o lugar em que se punhã. Alli a historia de Ero e Leandro se achaua: o desastrado sim de Tisbe e Piramo se via: e None mil magoas ao pe dú crecido alemo configo foo passaua: Fliomena també nos louuores que fazia mostraua sua pena. Dido, coa espada de Eneas metida pello coraçam, estaua enuolta no seu proprio sangue, tam natural e fresco, que parecia que aquella sora a derradeira ora em que se matara. Medea, Progne, Ariadna, Fedra, Pasiphe. Todas alli estaua cada húa pintada segundo a maneira de sua vida. Orfeo enuolto no fogo infernal com sua arpa nas mãos parecia que se queixaua. Alli Acteo tornado ceruo, despedaçado dos seus proprios caes. Narcifo alli se via co outros muitos namorados, que relatados aqui feria nunca acabar : tudo tanto pello natural que enganaua à wif-

vista a parecer que aquello era o proprio. Ao tempo que Paudricia entrou polla primeira porta (depois da tumba e suas donzellas serem dentro) se virou contra Primaliam dizendo: Senhor caualleiro este he o aposento dos tristes, derradeira sepultura de meu descanso, daqui vos tornay que dentro ná pode entrar senam qué ia engeitou a esperança de ser contente. E antes que elle respondesse, ella se meteo dentro e os caualleiros serraró a porta tá prestes que Primaliam nam teue tempo pera nada. Detendo se hu pouco, ounio dentro outra maneira de pranto, que parecia que todo ho apousentamento se assolaua. E nam podendo sofrer a lastima, que lhe fes, virou as redeas ao cavallo tam descontente como se diante de si vira dom Duardos, dobrando se lhe a vontade de ho buscar có dobrado trabalho do que tee li passara; e assi caminhou espantado do que vira có preposito de naquella demanda fazer obras famosas, co que as de seu pay escurecessem. Porque que com os seus seitos ná he claro, pouce the aproueita hourse se dos alheos.

# CAPITULO VII

Em que diz a reză porque Paudricia fazia aquella vida. E da des infantes da coua.

Sta Paudricia, segundo no liuro de Primaliam se conta, quis grande be a dom Duardos, ao tempo que veo tirar seu hirmão el rev Tarnaes do encantamento, em que el rey seu pay ho deixara: e porque a dom Duardos nenhua cousa lhe parecia be, podendo co isso offender ao amor de Flerida, guardou se sempre de lhe ouuir suas palauras, as quaes nam parecia mal a Belagriz, soldam que depois soy de Niquea, por morte de Maulerim seu hirmão. Mas antes conhecendo a afeyçam, que tinha a dom Duardos, entrou húa noite co ella em nome delle: do qual ajuntamento ouvera hu filho, de que a seu tempo se falara, que ouue nome Blandido, cuidando Paudricia que Belagriz era dom Duardos: e pollo amor que lhe tinha fez sempre a vida tal qual neste capitulo atras se diz, tendo aquella image ante si, com qué continoamente praticaua suas cousas, viuendo em esperança de o tornar a ver. E agora, ouuindo dizer que era morto, mudou se do jardim das donzellas a aquelle assento, chama-ال د... da

do a casa da tristeza, crendo que alli mais prestes que em outra parte seus dias acabaria. Aqui deixa a historia de falar nella e torna aos issantes, a que a molher do saluaje criaua co tanto amor como a seus proprios filhos. Assi como hiá crecendo se faziá tam fermosos e bé despostos, que pareciam de mayor hidade que entam era. Seu exercicio era caçar, sendo nisso ta destros, que quasi tinha despouoada a mayor parte da floresta das alimarias, que nella auia: e ho que mayor monteyro e mais gosto de caçar leuaua era Floriano do deserto, em cuja companhia os liбes sempre andauam. Trazia hū arco có muitas frechas, e sayo tá singular frecheiro que ho saluaje lhe nam ygoalaua co muita parte. Nesta vida continuaro tee ser de hidade de dez annos, no fim dos quaes hú domingo polla menha Deserto se sahio soo có seus lióes pela trela, como algúas vezes acostumaua, por ver se mataria algua caça: e andando todo ho dia a hua e outra parte sem achar nenhua, a tempo que o sol se queria poer, vio em hua mata jazer hum veado grande, e fazendo lhe tiro, lhe deu com tanta forca que o atrauessou da outra vanda: mas ho ceruo, que se sentio ferido, se leuantou co tamanha pressa, que os lides a que Deserto soltou a trella ho nam podera alcançar; antes correndo el-

les tras ho veado, e elle tras elles se desuiaro tanto da coua, que Floriano perdeo ho tino della e aos lives de vista: andando toda a noite bradando por ver se acoderiá, mas estauam já tã alongados que nam o ounirã. Assi foy polla floresta abaixo contra onde hus viláos faziá fogo, com desejo de se aquentar, que a noite era fria : onde esteue praticando tee outro dia cousas que lhe perguntauam. E apartandose delles caminhou tanto contra onde lhe parecia que a coua ficaua, que foy ter ao propio lugar onde nacera, que era alli perto e assentouse ao pe da fonte, que ahi estaua, que trazia gram sede, co be desuiado cuydado do que sua may dali leuara. Ná tardou muito que pollo mesmo caminho contra a fonte veo hu caualleiro encima du cauallo bayo grande, armado d'armas negras e amarellas a quarteirões, e no escudo em campo negro hu grito pardo com letras no bico, tá trocadas, que ninguem as entendia, senam seu dono: as redeas lançadas sobre o collo do cauallo, e elle tá triste e descuydado que perecia que nenhua cousa sentia. Tanto que chegou as fonte, coa detença que o cauallo fez em beber, tornou em si, e vendo a Deserto soy nelle ho sobresalto tá grande como se vira dom Duardos; por qu'este se parecia muito a elle. PerPerguncando lhe cujo filho era, Deferto lhe deu a conta que disto sabia. Ho caualleiro lhe rogou, que se fosse pera Londres que ho leuaria a el rey, que ho criaria e lhe faria merces: elle ho otorgou: porque inda que nam tiuelle hidade pera sentir ho proneito, que lhe da hi vinha, laa tinha hua inclinacam alta pera nam engeitar as cousas grandes. Este caualleiro era ho esforçado Pridos, que, cansado de correr todo ho mundo em busca de dom Duardos sem achar nenhuas nouas, se tornava pera Londres: e achando se naquella floresta, onde lhe lembrou que se perdera, foy nelle ha paixi tamanha, que vinha tam fora de si, como a rezam que pera isso tinha lho mandaua. E tomando Deserto consigo ho leuou a corte, onde del rey foy recebido como pessoa a que queria grande be. E depois de lhe dar recado do pouco que arrecadara, lhe offereceo aquelle donzel vestido de pelles saluages, co que el rcy ficou tă ledo como se soubera ser aquelle seu neto. Pore isto sam obras do coraçam. sentir alegria co as cousas de que a deue ter, inda que as na conheçam. E tomandoo pollo braço se soy onde a raynha e Flerida estauam, mostrando nouo contentamento, e postos os olhos em Flerida lhe disse. Senhora vedes aqui ho fruito, que Pridos tirou de fua tardança, este

donzel he ta natural co meu filho e ho vosso dom Duardos, que me faz crer que pode ter algúa parte nelle. Flerida, a qué a natureza ajudaua a conhocelo, o tomou nos braços co inteiro amor de may; e pedindo a el rey que lho desse pera seu seruiço, elle ho outorgou. E logo soubera de Pridos onde o achara e da maneira que estaua ao pe da fonte do deserto, por onde Flerida quis que tiuesse o nome de Deserto, sem saber que aquelle era o có que nacera. Desta maneira ho issante Deserto se criou seruindo sua may, sem ella nem elle saberé o parentesco que antr'eles auia. E andaua em sua companhia dom Rosiram de la brunda. filho de Pridos e Artada, os quaes se criaro te ser de hidade pera se armar caualleiros, onde a historia deixa de falar neles e torna a dizer do saluaje e Palmeirim d'Inglaterra o que fizera, depois que vira que Floriano nam vinha.

# CAPITULO VIII.

Do que ho saluaje fez vendo a tardança de Deserto.

O dia que ho infante Deserto sahio a caçar, o saluaje esperou ate a noite: e vendo que não vinha nem os liões tam pouco, começou de entristecerse: porque a este queria mayor

mayor bem, que a nenhú dos outros, por ser mayor caçador que elles, tendo a mao final fua tardança: e gastando as oras do sono em pensamentos, que lho fazia perder, esteue te o outro dia, que os leões chegaram ensangoentados do sangue do veado, que mataró; mas elle, que os vio sem seu guardador, sentindo a dor que lhe seu receo daua, e seguindo aquelle primeiro acidente, que a yra traz, os matou fem lhe lembrar a perda, que nisso recebia. Porem Palmeirim, a que a reză ajudaua a sentir mais a de seu hirmão, foy tã triste, que nenhúa cousa o fazia contente, passando o tempo em yrse todolos dias passar aquella faudade ao longo da praya onde ho mar batia: com sua ydade pouca, brincando nas ondas delle, esquecia parte da paixa, que o apartamento de seu hirmão lhe fazia: tanto continuou isto, que húa vez vio vir ao longo da costa húa galee, porque ha calmeria grande nam consentia vela; e chegando contra aquella parte onde Palmeirim estaua, o capitam mandou poer a proa em terra co tençam de repousar algú pouco aa sombra dos aruoredos, de que era pouoada, e tomar algua agoa fresca, de que trazia necessidade. Achando aquelles donzeis, porque tambem Selviam estaua na conpanhia de Palmeirim, espantado do parecer dam-Tom. I.

bos e da maneira de seu trajo, depois d'estar algú espaço praticando com elles, pos em sua vontade leualos consigo por força, se doutra maneira na quisessem. Mas pera Palmeirim ouue mester poucas palavras, que sua natureza o insinaua a nam se contentar daquella vida; posto que Seluia o estoruaua, que tambem o seu natural era o contrario. Porém por derradeiro. vencido das rezões de Palmeirim e do amor e criaçam, que antreles auia, consentio em sua tençam. Entam entrando na galee o capita fez fua rota, como dantes leuaua, indo perguntando a Palmeirim cujo filho era, de que elle deu conta segundo seu entendimento, crendo que o saluaje fosse seu pay. Nisto continuaro tantos dias e noites, voltando sobre Espanha e atrauessando pera a costa de leuante, te que hú ante menhá aportaram no grá porto de Costantinopla, que naquelle tempo era pouoada de vontades ta tristes, como em outro tempo o fora d'enuenções alegres e dias contentes, achando o mar tam desacompanhado das grandes frotas, que alli soya auer, que parecia hum fonho em comparaçam do que ja fora. Ho esforçado Polendos, rey de Tesalia, que era capită da galee, que vinha de correr e atrauessar todolos mares, assi oceano, como mediterraneo e os outros sem achar nenhua noua de

de Primaliam, nem de dom Duardos, sayo em terra tam de dia, que o emperador vinha caualgando polla cidade, que isto fazia muitas vezes, segundo se já disse: do qual soy recebido có tanto amor como lhe sempre tiuera; e tornandose ao paco, quis logo saber as nouas de seus filhos; mas elle lhe deu conta das terras, que andara, e do pouco, que naquella demanda fizera, de que o emperador ficou asfaz descontente, posto que o mais que podia dissimulaua aquella dor; qu'este he o be qui os animos grandes té, encobriré e dissimularé o que os outros nam podé, que nos pequenos ainda o bé he trabalho de sofrer. E tanto que entrou no paço, Polendos lhe apresentou o fermolo iffante, có que soy algu tanto consolado, parecendolhe que tá fermosa cousa auia de trazer comfigo algua, que desse contentamento a quem o auia mester: e chamando ao duque de Pera, lho mandou leuar a Gridonia, pera seruir sua filha Polinarda, que ja enta começaua ser tá fermosa, que se cria que sua may e au00 o na foram tanto no tempo que florecia. A emperatriz e Gridonia o receberá coaquella vontade, com que se hua pessoa innocente e cousa ta bella deuia receber, fazendolhe tantos mimos e gasalhado como tá pequena idade requeria, ou como lhe poderam

fazer se o ellas conheceram: e assi começou de seruir Polinarda, filha de Primaliam e Gridonia, com tam aceso desejo, qu'este o pos depois em muitas afrontas, de que se nam esperaua saluar. Nam tardou muito que aa porta do paço descaualgou hua donzela dhu palafrem branco có guarniçá da mesma cor de cetim auellutado semeado de rosas de ouro miudas, postas por tal orde, que dauá muito lustro ao palafrem. Trazia vestida húa roupa francesa d'enuençam noua, feita a modo de caminho, bordada de troços d'ouro tecidos hús por outros. os cabelos lançados atras, tomados co húa fita da mesma cor, e na cabeça capella de flores alégres, que dauam singular cheiro; e alé de ser fermosa, era ta be posta no chao, e daua tanta graça ao que vestia, que o emperador e os mais que ahi estaua se alegrara de a ver. Chegando ao estrado, tirou húa carta do seo. e fazendo o acatamento, que a tá grá principe era necessario, lha meteo na mão, vsando primeiro de toda a ceremonia, que ao trono de seu estado se requeria. O emperador a mandou ler alto, que ella o pedio assi, ha qual dezia. A ti o inuenciuel e muy famoso Palmeirim, emperador de Grecia, eu, a dona do lago das tres fadas, te digo, que o donzel, que oje te foy trazido, dambas as partes decende do san-

gue

gue dos mais poderosos reys christãos: tratao como a gram principe; porque no tempo, que tua coroa e real estado sera posta no mais baixo affento da fortuna, o tornara em mais alta grandeza do que nunca foy; e por elle será restituydos em toda alegria os dous mais afortunados principes, que agora está sem ella. Acabada de ler a carta, o emperador ficou atonito do que ouuia; e perguntando aa donzella qué era esta dona, ella lhe disse. Nam sey mais, se nam que tudo o que ahi diz acontecerá como a carta mostra: e sem outra reposta, fez volta, e caualgando em seu palafrem se tornou por onde viera. O emperador se foy pera a emperatriz, mostrando lhe a carta, e fazendo vir diante si o fermoso donzel, praticando coelle alguas cousas, quis que ouuesse nome Palmeirim, assi porque na mesma ora ouue algus que affirmara parecer se có elle, como porque este era o nome que mais conuinha ao seruiço da iffante Polinarda, nam sabendo que, alé destas rezões, auia outra mayor, quera tello de seu nacimento. E dando lhe outros vestidos diferentes daquelles co que viera, lhe mandou guardar os seus pera em algú tempo os mostrar, se o que a carta dezia saysse verdade. Mas a emperatriz e Gridonia auia por tamanha perda nam saberé nouas de Primaliam, que nenhú prazer outro lhe fazia esquecer este cuydado, chorando muitas vezes polla saudade, que lhe esta lembrança fazia, e este era o mor descanso que tinham; porque chorar a causa, faz aas vezes asroxar a pena.

### CAPITULO IX.

Do que aconteceo a Vernao, principe d'Alemanba, na floresta desastrada E Inglaterra co bu caualleiro.

Ernao, principe de Alemanha, filho do emperador Trineo e da fermosa emperatriz Agriola, sahio da corte do emperador seu fogro, ao tempo que Primaliam desapareceo. com tençã de seguir esta demanda de dom Duardos, e fazer marauilhas em armas, lembrando lhe o pouco tempo que auia que o fizera caualleiro, e o muito a que era obrigado pera remedar os feitos de seu pay e aucos: e coeste cuidado passou por tantas cousas de fama imortal, como nas cronicas antigas d'Alemanha se pode ver, e nam se relatam aqui, porque seria erro, pois a principal historia deste liuro na he sua, somente diremos hua que lhe aconteceo co outro caualleiro, de que tambe he rază fazer memoria. Aconteceo assi, que

caminhando Vernao por muitas terras, aportou naquella gra Bretanha, por saber se nella auia alguas nouas de dom Duardos, e ouvindo as maas, que lhe todos daua, nam quis yr aa corte visitar el rey nem Flerida, por na ver pessoas magoadas, a que nam podia dar remedio: caminhando por aquelle reyno, que lhe parecia singular terra e de que antigamente ta gra fama soaua pollo mundo. Hú dia a oras de terça se achou em húa floresta, que no meo do reyno csta, onde poucos caualleiros entraua, a que nam acontecesse algu desastre ou auentura grande, e por isso a chamauam a sloresta desastrada; e indo assi enganando o trabalho. que as armas dá a qué as contino traz, có o cuydado em que o metia a saudade da muy fermosa Basilia, filha do emperador Palmeirim, sua esposa, por auer muito tempo que a nam vira, enuolto no esquecimento das outras cousas, pera que partira da corte, passou por elle hú caualleiro encima du cauallo grande ruam, armado d'armas d'ouro e pardo, a maneira de colunas, assaz ricas, o elmo da mesma sorte, e pollas enlazaduras abrochauase co torçaes do mesmo ouro e pardo, tá loução e be posto como aquelle que o sempre fora: o escudo em campo branco húa serpe de muitas cores, mas este trazia passado dalgús encontros e grandes acon-

acontecimentos, que por elle passará, pela qual deuisa comumente lhe chamauam per toda aquella terra o caualleiro da serpe, sendo por este nome ta conhecido de muitos, quanto por sua valentia se elle fazia temer em toda parte. Ao tempo que passou Vernao, o saluou cortesmente; mas Vernao, que muy trasportado hia na contemplaçam de seus amores, ná teue acordo pera lhe responder, né lhe lembrou que lhe falaua. O caualleiro da serpe virou a redea ao cauallo, e tornando sobre elle, lhe tomou pollas redeas do seu e lhe disse. Senhor caualleiro, ainda que respondesseis aqué vos falla nam perderieis nada do vosso. Vernao ouue tamanha manencoria de lhe quebrar o fio do em que hia cuydando, que lhe disse. Mayor erro me parece a mi quererdes vos, que per força vos falle qué não vos ouuio. Eu falley tão alto, disse o outro, que essa escusa que dais nã vos assolue de serdes culpado. Vernao que se nam queria deter em rezões, por tornar ao gosto do que lhe fizera perder, deu d'esporas ao cauallo, e andou por diante dizendo. Caualleiro hi vosso caminho, deixaime co minha imaginaçam, que mayor he a guerra, que me ella dá, que a batalha que podria auer com vosco: o da serpe, que nam era costumado aquelles desprezos, com que o outro o trataua, lhe tomou

a dianteira dizendo: Dom caualleiro, mal insinado, agora conuem que me digays, que fantesia he a vossa, que vos insina a ser descortes; e entam eu vos mostrarcy qual he mayor perigo, se esse em que vos ella poé, se o outro em que vos podeys ver comigo. Tá desejoso soys de vosso dano, disse Vernao, que per força me fazeys fazer o que nam quizera: o meu cuidado nam pode saber ningué, se nam eu, que naci pera o ter, e elle pera me matar. E os outros perigos, fora este; eu os estimo bé pouco: e sem dizer mais, se arredara co tamanha furia, que nenhú errou seu encontro: e foram de calidade, que as lanças se fizeram em muitos pedaços, e ao passar hú pelo outro, os cauallos se encontrará có tanta força das cabeças e peitos, que cayram có seus senhores, que se soubera sayr delles co tamanho acordo e presteza, como cada hú tinha nos casos onde lhe era necessario: e arrancando das espadas, começaram antre si húa tam braua batalha, qu'é pouco espaço fez cada hú conhecer a seu contrairo a valentia de sua pessoa, e assi andaram nella por algú espaço sem tomar nenhu repouso, ferindo se por todas partes de muitos e muy pesados golpes, ajudando se cada hu de seu saber, porque via qu'estaua em parte que lhe era necessario: trazendo ja os Tom. I.

escudos tam desfeitos, que nelles auia pequena defensa: as armas per algús lugares rotas: os elmos abollados e torcidos: e elles co feridas, inda que pequenas e poucas: nisto se arredară por cobrar alento; e o da serpe disse contra Vernao. Pareceme, senhor, que ja ora crereys que mor perigo he o que se espera de minhas mãos, que o outro em que vos poé pensamentos alheos. Bé se parece, disse Vernao, que sabeys mal o qu'eu tenho na vontade: qu'este que trago comigo sey certo que durara te me matar, e estoutro que se de vos pode esperar, acabara tam cedo, como eu saberey dar fim a essas palauras soberbas, que contra mi foltays. Mas inda as suas nam era acabadas, quando ambos se ajuntara co tamanho impeto, que a primeira batalha em comparaçam da segunda na era pera estimar, e como cada hu ja fosse conhecendo as forcas do outro, trabalhaua por mostrar as suas tee o cabo. trauando se as vezes a braços pera ver se se poderia derrubar; outras dando golpes tam mortaes, que as armas eram casi desseitas, e os escudos feitos pedaços, semeados pello chão, e elles per tantas partes de seus corpos feridos e mal tratados, que o campo estaua todo cuberto de seu sangue. Nesta segunda batalha pelejaram tanto espaço, sem se conhecer melho-

lhoria, que a mayor parte do dia se passou nella: e como o dia fosse de muita calma, começaram a enfraquecer, arredando se outra vez por descansar do muito trabalho, que passauam, e cobrar forças de que estauam desfalecidos, espantando se cada hú da valentia de seu contrairo, e temendo que aquella batalha fosse a derradeira de seus dias. O outro se veyo contra Vernao, dizendo. Pouco estimais a vida caualleiro, pois tendes em menos perdella que dizerme que pensamento he o vosso, sendo sobre isso nossa batalha: e có dizello pode auer fim. Antes eu quero, disse Vernao, perder essa que dizeys, que tella co deixarvos a vitoria de saberdes o gosto de que nam tendes necessidade, e me a mi traz morto e contente. Pois he forçado, disse o da serpe, que ou mo digays, ou hu de nos fique no campo co fua magoa. Nisto tornará a sua porsia, poré os golpes erá có menos força; porque a muita que tinha perdida os fazia andar mais fracos, sendo nelles os corações tá inteiros como na primeira ora que começara sua batalha. Os escudeiros, qu'em tal perigo os virá, temiá tanto sua morte, como se ja estiuera no derradeiro estado da vida, dizendo hum contra outro palauras de muita dor. O caualleiro da serpe co quanto andaua enuolto em sua peleja, notou alalguas do escudeiro de seu contrario, que dizia. O' cuytado de ti, emperador, que na sabes o perigo em que tua vida esta posta! E arredando se atras, lhe veo aa memoria que aquelle podia ser Vernao, filho do emperador d'Alemanha, e que morrendo alli qualquer delles, seria gră perda; e o emperador Palmeirim ficaria triste pera sempre: e co esta sospeita asirmando mais os olhos, vio lhe as armas du fino rosado, de que se muito contentaua; e trazia as daquella cor por ser húa das de Basilia. e no pequeno do escudo que ainda lhe ficara, lhe vio em campo verde há pedaço de hú coraçã ardendo; porque a outra parte, que alli falecia, se desfizera cos golpes, que se nelle receberam: e certificado ser aquelle pollas insinias que trazia, que eram as proprias suas, lhe disse. Senhor Vernao, ainda que me vos negueys vosso cuyclado, e onde nace, jaa sobre elle nam aueremos batalha, que eu sey que tal he, e quem volo da. A senhora Basilia tem esta culpa de fuas coufas ferem azo pera nos ambos matarmos: eu sam vosso servidor Belcar, a quem estas brigas ouueram de custar bem caro, pois eram comvosco, e sobre cousa que tambem saberieis defender. O principe Vernao ficou tam contente destas palauras, e de saber que aquelle era Belcar, que sem lhe mais responder o le-

leuou nos braços com tamanho amor, como fe elles fempre tiueram, dizendo. Senhor, vos foubestes bem o que fazieys em deyxar esta batalha, por nam comprar guerra com vossa prima, que tambem vos houvera de saber demandar minha morte. E tirando os elmos, limparam os rostos do suor e do sangue que nelles tinham, e os seus escudeiros lhes apertaram as feridas. que eram muitas: e sem outra detença tornando a caualgar se foram contra a cidade d'Esbrique que ahi perto estaua, pera se curarem, praticando cada hum as terras que correra, e no pouco qu'em sua demanda acabaram, auendo vergonha de tornar a Costantinopla com tá mao recado, como em fim de seus trabalhos esperauam leuar ao emperador, que em tamanho cuydado da perda de seus filhos viuia: tendo ja por certo que Primaliam seria perdido como dom Duardos; porque de todolos outros, que em sua demanda soram, tinham noua se na delde: posto que esta dor encobria o milhor que podia por na dar paixa a outré; e també porque buscar genero de tristeza, he casi ygoal a perder o siso.

## CAPITULO X.

Do que bo gigante Dramusiando fazia em seu castello pera se fortalecer. E de como Primaliam foy ter a elle. E do que mais passou.

Gigante Dramusiando, tanto que teue dom Duardos em sua prisam, soube de sua tia Eutropa, que a sua fortaleza viria hu caualleiro, que passando por força d'armas todolos costumes della, prenderia ou mataria a elle: e porque tinha suas cousas por tam certas como a esperiencia dalgúas lho fazia crer. viuia com tanto cuydado, que elle o fez yzar de maiores cautelas, do que tee li fizera; porque o temor faz espertar a providencia: trabalhando de auer pera sua guarda taes ajudadores, que nam somente coelles podesse viner seguro dos grandes receos, que aquellas palauras lhe poleram, mas antes metelle em fua prisam todos os samosos canalleiros do mundo, pera nelles vingar a morte de Fransque seu pay. E como entam a fama dos temidos gigantes Daliaga da escura coua, e o temido Pandaro fosse tă soada, que soo co os nomes fazia espanto, teue maneira que co grandes promessas os ouue, que foy causa de lhe fazer perder

toda sospeita, em que os medos de Eutropa o posera. Ordenando que cada hú dos que alli viessem aa entrada da ponte justassem primeiro co dom Duardos, e na sayda della aueriá batalha có o temido Pandaro, e vencendoo. se combatessem có Daliaga da escura coua, que tinha este nome, por fazer a sua abitacam é húa, que dalli perto na montanha fragosa estaua, e sendo o caualleiro tal, que todas estas afrontas passasse a sua honra, aueria batalha co o mesmo Dramusiando, que o era tam especial, que se nam forá as palauras de sua tia, que elle auia por muy certas, bé crera que nenhúa ajuda lhe era necessaria pera defender seu castello. E assi desta maneira passaua o tempo, tendo muitas vezes justas; mas nunca alli veo ningué, a que dom Duardos leixasse tal da sua. que se combatesse cos gigantes: passando nisto tantos dias, te que húa tarde aportou naquelle fermoso valle o muy esforçado principe Primalia, cansado das muitas auenturas, que por elle passaram depois que de Paudricia no reyno de Lacedemonia se apartou; e muy triste por nenhua dellas ser tal, que lhe desse nouas de dom Duardos. Vinha em hú cauallo murzello grande, vestido de armas verdes e leonado, cores mais alegres do que entá leuaua a vontade. As quaes ganhara no preço d' htias

húas justas que no ducado de Borgonha se fizeram auia poucos dias. No escudo em campo azul hús mares sem outra cousa. Vindo ocupando os olhos na faudade que aquelles aruoredos e correntes faziá a qué a vista delles caminhaua. E affi chegou aa ponte a tempo que dom Duardos acabaua d'enlazar o elmo e tomar hua lança esperando por elle, porque ja de longe o vira vir. Estaua em hú fermoso cauallo alazá do gigante, armado de armas negras semeadas de fogos, e no meo delles hús corações ardendo: no escudo em campo negro a tristeza posta por tal arte, que ella mesma insinaua seu nome a qué o ná conhecia. Primaliam, que o assi vio, disse. Senhor caualleiro, ná dareys licença a que deseja ver essa fortaleza, que o possa fazer sem passar pola furia de vossas mãos. Esse desejo, disse dom Duardos, se vos soubesseis qua pouco necessario vos he, be creo que farieis a jornada por outra parte; e co tudo o costume da entrada he que aueys de justar comigo, e se me vencerdes, passareys por outros perigos duuidosos, que por si se vos mostrará: entam podereis ver o que desejays. Se eu algui ora, disse Primalia, ouuera medo de palauras, as vossas sam tais, que mo poderam dar; mas porque sam costumado a outra cousa, digo que co todas cautelas quero prouar o que me

me tanto encareceis. E arredrandose o necesfario, se encontrară co tanta furia, que as lanças voará em pedaços, passando hú polo outro fermosos caualgantes: logo tomará outras e assi correram a segunda e terceira vezes sem nenhú leuar ventaje; e a quarta se toparam em cheo dos corpos e escudos có tanta força que juntamente viera ao chão: mas como em ambos estiuesse todo o esforço e acordo forá logo leuantados. Primaliam arrancou da espada e embraçando o escudo se veo contra dom Duardos, dizendo: Dom caualleiro aora quero ver fe na batalha das espadas vos yra tā be como na justa das lanças. Mas a dom Duardos, a que aquelles encontros posera sospeita, que poderia ser de seu dono, ouuindoo falar conheceo verdadeiramente ser aquelle, e arredrando se lhe disse: Senhor Primalia erro seria cuydar ningué que em nada se pode ygoalar comvosco; e mais eu em quem vossas máos mostrară a esperiencia desta verdade. Primaliă o conheceo na fala, e leixando a espada o leuou nos braços, dizendo. Senhor hirmão este encontro, inda que fosse tanto a minha custa, ja me na pode parecer mal, pois me fez conheceruos, cousa que na esperaua pollo muito que tenho corrido, e nouas mal certas que sempre me dera. Dom Duardos quisera responder lhe, Tom. I.

mas nisto abrira a porta da ponte, e Pandaro o chamou que se recolhesse, que Dramusiando o mandaua. Assi que na teue tempo pera mais que dizer lhe que se hia a sua prisam. Primalia se foy tras elle e aa entrada da porta o gigante o recebeo armado de folhas d'aço mais fortes que fermosas, de que todo vinha cuberto. Na mão dereita trazia hía maça de ferro pesada, e na outra embraçado o escudo cercado d'arcos tambem de ferro, dizendo. Agora caualleiro, de cujos encontros se espanta os que pouco podem, quero ver se esforço ou manha vos saluara de minhas mãos. Mayor detença, disse Primaliam, seria querer responderte do que essas palauras merece, pera quebrar a soberba co que se ellas dize. Mas Pandaro, que també nam queria gastar o tempo em rezões, decia já cổ hú golpe tal que o escudo de Primaliam em que deu foy feito pedaços. de que ficou pouco contente, por nam ter co que se cobrir em parte de tanta necessidade. e tornando co outro tomou ao gigante em descuberto por hua perna co tanta força, que nam lhe valendo as armas cortou parte della, de que Pandaro ficou tam pejado, que casi se nam podia bollir: tras este lhe deu outro e outros tanto a meude, que o fazia desatinar e co tamanha desenuoltura, que nenhu que o gi-

gante desse prestaua, que todos lhe fazia perder. Os qu'esta batalha viam tinham é tanto o esforço e valentia de Primaliam, que o julgauam pollo milhor caualleiro do mundo. Dramusiando, que de hua janela os olhaua có dom Duardos, lhe perguntou, qué era o caualleiro: e elle lho disse co assaz tristeza, por ver o estado a que sua amizade o trouuera, e confessoulho, porque vio que lho nam podia negar: de que Dramusando ficou assaz contente, vendo que todas suas cousas se aparelhaua a seu gosto. Pois tornando aa batalha, o temido Pandaro, que de todo andaua metido na furia de sua soberba, porque seus golpes nam prestauam, lançou o escudo a tras, e tomando a maça co ambas as mãos , ho milhor que pode, se foy contra seu imigo ferindoo co tanta força, que alli fora o fim de sua vida, se se Primaliam nam guardara, dando lhe o pago có golpes mais certos, de que a maça com quatro dedos da mão esquerda lhe cayo no chão. Pandaro se quis abaixar por ella; mas elle o empurrou tă rijo que deu co elle no cháo quasi sem acordo: e querendolhe meter a espada pela visera do elmo, vio sobre si aquelle espantoso Daliagă da escura coua, que lhe disse. A mi, a mi, caualleiro, e na a que nam se pode defender. E ainda que elle o deixou, mam se pode

tă prestes apartar de Daliagam que lhe primeiro nam desse na cabeça hua ferida perigosa e grande. Primalia se abaixou pello escudo de Pandaro, algú tanto desatinado: e cobrindose delle, que muy pesado era, começaram antre si outra batalha tal, que a primeira em comparaçam desta parecia que fora nada; porque como o gigante viesse folgado, e fosse dos mais fortes do mundo, e a Primaliam lhe lembrasse que naquella casa estaua dom Duardos preso e que pera as grandes necessidades se há de conseruar os amigos, e que elle nem elle podia dali sahir se nam por força e esforço, pelejaua tam animosamente que este foy o dia em que pos o fello a todos seus feitos passados. Assi andaram ferindose por tantas partes, que o patio, é que pelejaua, estaua tinto do sangue, que dambos sahia; posto que o gigante andaua pior; porque a sua ligereza de Primaliam o defendia, trazendo ja o escudo tam desfeito que na tinha com que se amparar: e desta maneira durou a batalha tanto espaço sem tomar nenhú descanso, que nella se gastou a moor parte do dia, trazendo cada hu tais feridas, que o desfalecimento do fangue, que delles sahia, fazia os golpes de menos força. A este tempo soy o gigante ta abasado do trabalho das armas, que nam se podendo ter em

pee, cayo có tamanho desacordo, como se fora morto. Primaliam que affi o julgaua se sentou sobre hum poyal tam cansado do muito que fizera que se na podia ter em pee. Dramusiando. que vio o fim da batalha, nam se teue por ta seguro, que deixasse de temer o reues que lhe podia vir. E tomando suas armas có muita pressa deceo ao patio a tempo que Primaliam queria sobir pera cima, be fora de cuydar que inda tinha o mais por fazer. Dramusiando lhe disse: Caualleiro, se quisesseis auer doo de vos. scria bo que vos rendesseys a mi e curar vos hia che vossas feridas, ganhadas có tanta honra, e que vos poé a vida em tanto risco. Se tu, disse Primalia, em pago da afronta que me aqui fizeram, quisesses fazer liure dom Duardos, logo eu creria que essas palauras eram dinas de agradecimento; mas porque creo que coellas queres alcançar o que nas armas nam tés tá certo, quero antes pelejar contigo, e morrer na batalha, que deixar de o fazer pera depois viuer com honra magoada. Por duas cousas, disse Dramusiando, te cometi o que tu engeitas, húa; que minha condiçam he escusar mal onde he mal empregado, a outra, que me ná sey contentar de nenhúa vitoria onde ha pouca defensa; mas pois que tu julgas isto ao reues da voluntad, có que to digo, aguarda. Primaliam,

que co aquella braueza o vio, começou se de defender o milhor que pode, que pera o offender outro repouso lhe era necessario. A batalha foy antrelles tal, que fazia escurecer as outras passadas. Mas os golpes do gigante onde alcançaua fazia tanto dano, que nenhuas armas fe lhe emparaua; e vendo a bondade de Primalia, pesaua lhe tanto vello morrer, que lhe disse. Caualleiro, ja conheceras que mais có vontade de goarecer tuas feridas, que medo de tuas forças, te cometi que deixasses a hatalha: ve se o queres fazer, e se nam esta espada sera castigo de tua simpreza; porque a vida nam se ha de dar a qué se della nam contenta. Primalia pos os olhos em si, e vendo suas armas rotas e elle ferido por muitas partes de seu corpo, e o campo tinto do sangue de suas feridas, veolhe aa memoria a sua Gridonia, có húa saudade triste começou a sentir a que ella delle podia ter; dizendo configo mesmo: Senhora oje he o derradeiro dia que vossos cuydados me podé dar que cuydar: eu morrerey nesta batalha e coella darey sim as outras em que me vossa lembrança poé cada dia, e ningué dira por mi que co temor da morte perdi nada da honra; pois soo nella e nam é outra cousa esto o galarda e premio da virtude; mas que farey que depois de morto na vos posso seruir!

O'emperador Palmeirim, quá mal agora sabes o pouco descanso, que pera tua hidade se aparelha: eu farei o que deuo como teu filho, erdeiro de tuas obras, te que minhas forças desemparé o coraçá que as manda, e isto te sique pera remedio de tua dor. O minha Senhora, este he o be, que a fortuna a vos e a mi të guardado, dar fim a meus dias ta be despendidos no gosto de vossa conversaçã nacido do bé, que vos quero: mas que faço? porque me na lembra, qu'é vosto nome cometi já tamanhas cousas como esta, e que nelle achey sempre a vitoria dellas? certo cuidar em vos me sova dar essorço pera cometer os grandes perigos, e sempre me parecerá pequenos. Mas tamanho lho derá estas palauras, que quasi nã sentindo o muito trabalho e as grandes feridas. que tinha, có hú nouo esforço se foy contra o gigante, dizendo. Faz o que poderes, trabalha por fazer muito, que se tequi pelejaste comigo, agora có outras forças e có outro homé te combates. O gigante, ja endinado de fua dureza, tornou a elle, e começara esta batalha tă diferente das passadas, que dom Duardos se espantaua do que via, que a seu parecer era mais notauel cousa do mundo. Na qual andará tanto que Dramusiando soy posto em receo de ser vencido, porque os golpes de Pri-

malia nam parecia de homé ta mal tratado; poré como aos do gigante na ouuesse resistencia, e elle ja não tiuesse armas ne escudo, co que se cobrir, foy posto em tanta fraqueza, que quasi nam tinha forças, co que pelejar, e fazia o co a furia que o seu coraçam lhe emprestaua, que como fosse soo, sem ter outra ajuda, deu com seu senhor no chão mais morto que viuo, có gram prazer do gigante, que inda que mal tratado estiuesse, o mandou logo ao apousentamento de dom Duardos pera ser curado, e se por algúa via tiuesse remedio de vida lho daré. E primeiro que entendesse na cura de sua pessoa, entendeo na cura de Primaliam; porque, como se disse, Dramusiando foy o homé, que mais desejou conservar a vida dos bos caualleiros, pollo pouco temor que delles tinha, que esta calidade té os muy confiados de si. Dom Duardos sentio mais esta dor, que as outras passadas, porque també isto té as tristezas ou alegrias presentes, sentirem se tanto, que faze parecer menores assi as que passará, como as que está por vir. Mas depois de Primalia ser curado por hú especial curuja, que Eutropa infinara, e elle certificado, que viuiria, tornou se ta contente, qu'este prazer consumio as outras paixões. O gigante mandou també prouer Pandaro e Daliga, que disso tinha

necessidade, e todos foram sãos é poucos dias, se nam Primaliã, que correo muito risco primeiro que ho fosse. Dramusiando soy tam ledo coesta prisam que de alli por diante lhe pareceo que de tudo era seguro. Tendo porem a diligencia, que sohia, na guarda de seu castello. E aqui torna dar conta do issante Palmeirim d'Inglaterra, e deixa de salar em Primalia e dom Duardos, que inda que naquelles principios sua prisam lhe parecesse aspera, faziam conta que os primeiros dias seria mais caros; porque depois nenhúa cousa he ta sorte de sosrer que o tempo nam a abrande.

## CAPITULO XI.

De como o emperador de Grecia armou caualleiro a Palmeirim e todolos donzeles da corte.

Anto tempo o iffante Palmeirim se criou em casa do Emperador de Grecia seu auoo, que já era em hidade de ser caualleiro, e tá amado e estimado de todos por seus costumes, como ho podera ser pela valia de sua pessoa, se fora conhecido. E como elle por muitas vezes desejasse ver se naquelle auto pera que se criara, temia pedilo ao emperador, por se não ver apartado do seruiço da fermosa, Tom. I.

Polinarda, filha do principe Primalia, có qué viuia desde o primeiro dia, que alli viera, quando Polendos o trouue. E porque ella sentia nelle este desejo, pagavalho com outro ygoal ao seu, que muy bé sabia encobrir; que a sermosura e parecer de Palmeirim trazia comsigo o merecimento desta afeiçam. Pois o emperador, qu'e muy continua tristeza viuia pela perda de feus filhos, e apartamento de seus caualleiros. que ja tinha por mortos, vindolhe aa memoria as palauras da carta da fabia do lago das tres fadas, que lhe a donzella trouue o dia que Palmeirim chegou, quiz fazelo caualleiro. crendo que coelle poderia cobrar o descanso perdido, em que ja viuera, fe ellas fossem verdadeiras: e por desfazer a tristeza, que no animo dos seus por tantos dias estaua arreygada; qu'esta perda era tá geral, que a todos abrangia; ordenou de mestura coelle dar a mesma ordem a todolos donzeis, qué fua corte andaua, que era muitos, e algus delles principes, e issantes, e que no dia desta cerimonia tosneassem contra os outros caualleiros, que se achassem na corte; porque este queria pera esperiencia das cousas, que se de Palmeirim esperauam. E mandando os fazer prestes pera o dia da pascoa da resurreiçam, ordenara cadafalsos sumptuosos e grandes no campo onde o

torneo auia de ser; cousa que entam era assaz noua, pello muito tempo que auia que o nao fizera; e porque as outras festas passadas estauá ja de todo esquecidas : os noueis velara suas armas na capela vespora de pascoa, e vindo o dia, o emperador, emperatriz e Gridonia ouuiră missa co grande solemnidade, e acabada fez caualleiro por sua mas Palmeirim de Inglaterra, primeiro que a nenhú. Elrey Frisol de Vngria, que ahi se achou, lhe calcou a espora, e a fermosa iffante Polinarda lhe cingio a espada; porque o emperador quis affi pera mayor Obrigação de seus feitos, e elle a sentio entá por tamanha, que a lembrança disto o poz em muitos perigos asperos d'acometer, e incertos de acabar. Tras elle armou Graciano seu neto. principe de França, filho de Arnedos, e a Beroldo, principe de Espanha, filho del rey Recindos; Onistaldo, e Draniante seus hirmãos; a Estrelante, filho do principe Ditreo de Vngria, neto del rey Frisol; dom Rosuel e Belisarte, filhos de Belcar; Basiliardo, filho del rey Tarnaes de Lacedemonia; Luyma de Borgonha filho de Triolo duque de Borgonha e neto do emperador Trineo; a Francia o musico, filho de Polendos e da fermola Francelina: a Polinardo, filho menor do emperador Trineo, hirmão de Vernao; a Dride, filho de Mayortes

o grácá; a Germá d'Orliens, filho do duque d'Orliens, que viera com o principe Graciano; e Tenebrante, filho do duque Tirendos; a Tremora, filho do duque Lecefim, neto do emperador Trineo d'Alemanha; a Frisol, filho do duque Drapos de Normandia, neto del rey de Vngria co outros muitos seus naturaes. Porque todos estes principes, e issantes se criaram naquella nobre corte do emperador, assi porque era a milhor do mundo, e o junto parentesco que nella tinham, como por ser a fonte de todolos singulares exercicios em que se elles deuia criar. Logo elrey Frisol, por rogo do emperador, armou caualleiros ao principe Florendos, e a Platir seu hirmão, filhos de Primaliam, e ao que naceo primeiro fez o emperador poer nome Florendos como el rey de Macedonia seu pay. Isto acabado, elle e a emperatriz co Gridonia, e el rey Frisol comera na sala imperial com tanto aparato de festa como no tempo passado, quando alli se sobia celebrar, seruidos có todo estado real, auendo tanta abastança d'estrumentos e musicas, como se naquella corte nam falecera nada do prazer que possuyă ao tempo que s'ellas mais costumauă. Os paços ornados de tapecaria rica de historias alegres pera aluoroçar os corações tristes, de que aquella cidade entam era pouoada. Acabado o

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. comer, o emperador se foy ao cadafalso onde auia de ver o torneo, acompanhado de algús senhores, a que as ydades antiguas detinha em Costantinopla; porque os outros, que ainda ajudaua, despendia o tempo na demanda da perda destes assinados principes, de que se entam nam sabia nenhuas nouas. A emperatriz. e Gridonia co suas donas, e donzellas se poseram em outro, que parellas estaua concertado, menos alegres do qu'é seu parecer mostrauam. Ja a esta ora da parte dos casados, e estrangeiros era tanta gente no campo, que a fama destas festas acodia, que o emperador temeo que os noueis o na podessem sofrer, que ja sahiá da cidade armados d'armas brancas, tam ayrosos e be postos que começaua dar testemunho do muito que depois fizera; trazendo por capită ao esforçado Palmeirim: de que algú tanto os filhos de Primalia, e os outros principes se achará descontentes, porque o emperador lhe dera aquella honra sobre todos elles: e dessimulaux por lhe fazer a vontade; que este he hu be, de que soo os muy confiados e nobres podem participar.

### CAPITULO XII.

De como tornearam aquelle dia, e do que aconteceo com dous caualleiros de buas armas verdes, que ao torneo vieram.

Anto que os noticis chegará ao campo **L** onde se auia de fazer o torneo, que se riam atee quinhentos; porque o Emperador alem de aquelle dia dar aquella ordem de cauallaria aos que em sua corte achou, que eram muitos, mandou que viessem a recebela todolos filhos dos senhores, e pessoas principaes naturaes de seus revnos e senhorios. E por esta causa ouue tantos, posto que em comparaçam be poucos pera os da outra vanda, que erá mais de dous mil. E postos em ordem ao tocar das trombetas remetera de cada parte com tamanho impeto como a cobica da honra traz, onde s'ella deseja alcançar. Palmeirim que foy o primeiro neste cometimento, antes que o fezesse, postos os olhos na fermosa Polinarda, disse comsigo mesmo. Senhora pera mayores afrontas quero vossa ajuda: por isso nam vola peço nesta; que sey que ante vos ná me pode acontecer cousa que a vitoria seja d'outré, pois a ja tendes de mi. Ainda estas palauras na era acabadas quando

elle, e Libufante de Grecia se encontrară co tanta força que Libusante veo a terra pollas ancas do cauallo, ficando Palmeirim tá enteiro na sella como se o ná tocara, de que o emperador foy ta contente como espantado: porque este Libusante era entam o milhor caualleiro de toda Grecia: de casta de gigantes. posto que elle o na fosse. E assi passou por elle co sua espada na mão fazendo marauilhas em armas. O principe Florendos se encontrou co Trofolante o medroso: e ambos passaram hú polo outro. O esforçado Platir seu hirmão, e Titubante o negro se encontrară tă duramente que juntos vieram ao chão. Graciano e Tragandor quebraram as lanças, e topando se dos cauallos cairá todos juntamente: porem logo forá leuantados. Beroldo, Onistaldo e Dramiante se encontrară co Trusiando, Claribalte d'Vngria: e Esmeraldo o fermoso, todos os da outra parte cayram e Onistaldo també: porque ao seu cauallo quebrou hua espadoa coa força do encontro. Dom Rosuel, Estrelante e Belisarte se encontrară co conde Valeria do Archipelago e seus hirmaos: e derá coelles em terra. Franciam o musico, Dirde, Tremoram, Germa d'Orliens, Luyma de Borgonha se encontrara co Crespia de Macedonia, Tragonel o ligeiro, Forbolando o forte, Flamiano e Rocando: tozob

dos foram ao chão de huma e outra parte, se nă Tremoram, que ficou a cauallo : e affi todos os outros; que querelos nomear cada hú por si seria nam acabar. O estrondo destes primeiros encontros foy tamanho que parecia outra cousa mayor, ficando polo campo muitos cauallos fem fenhores: e elles no chão, e algús mal tratados. Pois quebradas as lanças, começaram a batalha das espadas ta trauada e ferida que nunca naquella corte de tá poucos caualleiros se vira outra milhor. Libusante de Grecia, descontente do desastre do primeiro encontro, ajudado dos seus, tornou a caualgar: e entrando polo mais aspero do torneo feria a húa e outra parte de ta duros golpes que por força lhe fazia caminho: olhando se via quem o derribara pera emendar a vergonha em que o metera: e indo coeste desejo, vio vir contra si o principe Beroldo d'Espanha, fazendo tanto em armas que suas obras antre as de muitos pareciam merecedoras d'as olharé có mais afeicam, e remetendo a elle começaram húa batalha ao pe do cadafalfo do emperador tal que elle, e os que a viam a louuauam por húa das milhores que nunca viram: e julgauam Beroldo por tam especial caualleiro como depois sahio, e por milhor qu' el rey Recindos seu pay, que no tempo que o era andante, o foy dos singulares do mundo.

do. Assi andaram aas vezes ferindo se brauamente, outras trauando se a braços, prouando cada hú todo o que sabia pera milhor se aproueitar de seu imigo, por tanto espaço, que as lorigas se desmalharam de todo. Aqui soy a mayor força da batalha; porque da parte de Libusante acodiram Titubante o negro, Medrusam o temido, Tragandor, Trusiando, Trofolando o medroso, Claribalte d'Vngria, Esineraldo, Crespiá de Macedonia, Tragonel o ligeiro, e Flamiano, e o forte Forbolando co outros muitos caualleiros. E da outra parte o principe Graciano, Frisol, Dramiante, Onistaldo, Estrelante, do Rosuel, Belisarte, Luymã de Borgonha, Vasiliardo, e Franciam o musico. O principe Florendos e Trofolante se trauaram a braços; e Graciano com Medrusam o temido, trabalhando cada hú pella honra daquelle feito. O emperador teue em tanto o alto começo destes noueis, que todalas cousas passadas lhe pareciam pequenas: poré da parte dos outros recreceo tanta gente que os noueis se podiam mal amparar: e por força os arrancara do campo, se naquelle tempo nam chegara alli o esforçado Palmeirim d'Inglaterra, que aquelle dia fizera tanto que ja nam achaua em qué empregar seus golpes. E sendo auisado da grá pressa em que os outros estauã, acodio acompanhado: Tem. I.

do issante Platir, Germa d'Orlies, Tremoram e Polinardo filho menor do emperador Trineo e hirmão de Vernao, que juntamente rompera por meo dos contrarios co tanta força, que os golpes, que delles receberá, nam impedirá sua chegada, que foy tal que Medrusam o temido veo ao chão d'bum golpe de Palmeirim. Platir. que vio ao principe Florendos seu hirmão trauado co Trofolante, chegou a elle e carregandoo de muitos golpes o fez desatinar: e també a este tempo Libusante de Grecia se achou tá mal tratado das mãos do principe Beroldo. que sem nenhú acordo cayo com seus amigos. e todos foram leuados do campo, e os que ficaua se tornara a retraer, por na poder resistir aos golpes de Palmeirim e daquelles esforçados noueis seus companheiros, co tanto prazer do emperador e da fermosa Polinarda, que nã podendo encobrir o gosto de tamanho contentamento, estaua louuando a suas damas o seu fermolo donzel. Pois a emperatris e Gridonia. ainda que nellas era sempre presente a tristeza, que a perda de Primaliam lhes fazia, estauam ta contentes de ver as cavallerias de seus filhos, que todo o al esquecerá, cuydando que co'elles poderiá tornar a alegria passada de que viuia desesperadas. Ja que os contrairos hia de volta fora do sitio, onde a batalha se fazia, en-

trará de sua vanda por húa ilharga do torneo dous caualleiros armados de armas verdes, ao parecer ayrofos e bé postos com suas lanças baixas, que, antes de as quebrar, derribaram algús dos da outra parte, e arrancando das espadas, em pouco espaço fizeram tanto, que per força os seus tornaram cobrar todo o que do campo tinha perdido, espantados daquelle socorro nam esperado, e chegado a tam bó tempo. Mas Palmeirim que sentio esta nouidade sem saber o que era, olhando a todas partes vio aquelles caualleiros e o estrago que nos seus vinha fazendo, e temeo que a vitoria daquelle dia se tornasse ao reues; porque os noueis estauam quali destroçados do trabalho que passará, e os outros combatiá có o esforço daquella noua ajuda: poré como lhe lembrasse que tudo pendia sobre elle, postos os olhos onde tinha sua esperança, disse antre si. Senhora ainda este na he o perigo qu'eu ey de temer tendo vos presente, pois nestes tempos de vossa vista nace o esforcom que pelejo. A estas rezões era já co'elle hú dos outros o mais esforçado, que por se melhor conhecer trazia no escudo em campo branco hú saluaje com dous liбes por húa trella, o qual passando per força d'armas todo o impeto dos noveis, acompanhado daquelles que o podiá seguir, e conhecendoo pelas grandes

cousas que aquelle dia lhe vira fazer, se veo a elle, que co o mesmo desejo o recebeo, e começară hua batalha tă diferente das outras, que bé parecia que alli se ajuntaua todo o esforco do mundo: da hua e da outra vanda acodirá todolos principaes caualleiros, mas nunca poderá tanto que de sua porsia os apartassem, na qual andară te que as armas forão todas desfeitas e os cauallos tam cansados que se nã podiá mouer; mas elles se poserá a pe que, soy causa de se dobrar a furia da batalha, abraçando se algúas vezes, confiando cada hú na força de seus braços, e co tudo inda que prouaua o que podiam nunca a nenhu se pode conhecer aventaje. Platir se encontrou co outro companheiro seu, e també foy antrelles a contenda aspera e cruel; mas como durasse algú espaço na pode o caualleiro tanto resistir aos golpes de Platir que se deixasse de sentir a melhoria que delle tinha: os outros noueis como tiuera estes dous ocupados nas batalhas em que estauă, fizeram tanto que sem nenhuia resistencia vencera seus imigos, lançando os voltas as espaldas fora do campo, posto que nam tanto a seu saluo que Tremora, Luyma de Borgonha e Belisarre nam fossem da hi leuados sem nenhu acordo das muitas feridas que recebera. O emperador, que a batalha de Palmeirim e do saluaje\_

je via, estaua tá ocupado no espanto que ella lhe fazia, que nenhtía outra cousa olhaua, tendoa pela mayor que nunca vira. Trazendo aa memoria · as suas co o gigante Darmarque, e co Franarque em Inglaterra, e a de Frisol em Franca, sobre a imagem da emperatriz Polinarda, e a de Primalia co dom Duardos, qu'estas auia elle polas mayores do mundo, e ainda que enta julgasse Palmeirim por cima destas cousas, nam lhe pareceo que o outro lhe ficaua deuendo nada: e temendo, segundo o que via, que ambos podessem alli morrer, quis escusar desastre mal empregado em dous tá estremados caualleiros, mandando lhe pedir de sua parte que pois o torneo era acabado deixasfem a deferença em que estauam. Mas como cada hii desejasse saber a que auia de si ao outro nă se pode acabar co'elles. Nem a isfante Polinarda se achou tam liure que deixasse de sentir e recear a afronta em que o seu Palmeirim estaua. Nesta porsia duraram tanto, que a noite sobreueo tam escura, que lhe soy necessario apartar se sem nenhu ficar co mais que muitas feridas e desejo de vitoria. O emperador mandou tocar as trombetas e recolher cada hum a fua capitania. Os dous das armas verdes se tornară contra a parte donde vieram, indo praticando na valentia de Palmeirim sem saber quem foffosse. O emperador quis que ouuesse seram pera pagar aos noueis caualleiros o trabalho daquelle dia, dançando cada hú có sua dama, e algús delles ouue que por lograr aquelle contentamento estiuera enganando a dor que lhe suas feridas dauá co aquella satisfaçam de seu gosto. Palmeirim, que se nam sabia que fosse a sua, né elle fiaux este segredo de si mesmo, dancou co Dramaciana filha do duque Tirendos, camareira da infanta Polinarda e muito fua priuada. O principe Florendos coa iffanta sua hirmaa, que aquelle dia sahio ta sermosa, que podera poer enueja a sua máy e auoo no tempo que florecia. Platir co Floriana filha de Ditreo, neta de Frisol; e Graciano principe de França có Clarisia filha de Polendos: Beroldo principe de Espanha co Onistalda filha de Drapos duque de Normandia: Belisarte co Dionisia filha del Rey Desperte: Francia o musico có Bernarda filha de Belcar. E assi os outros cada hu co que mais tinha na vontade. Acabado o será o emperador se recolheo ao aposento da emperatriz, acompanhado de Palmeirim e seus netos, todos enuoltos no prazer de sua vitoria, e elle algu tanto triste por na saber que fosse o do saluaje, a qué entá fizera muy grandes merces se o ouuera pera seu seruiço. Porque soo pera seruir a honra se ham de desejar os bés da fortuna.

## CAPITULO X.III

De como veo aa corte do emperador hua donzella queixando se do caualleiro do saluaje: e do que nisto passou.

O outro dia depois do torneo passado. L ho emperador e el rey Frisol có todolos outros principes, acabando de ouuirem missa co tanta solemnidade como o dia dantes, comeo na grá fala de seu apousentamento acompanhado daquella tam nobre caualleria, de que fua corte entam estaua chea, praticando toda a mela nas pelloas, que foram no torneo, dando a cada hú o louvor do que nelle fizera, segundo o merecimento de seus feitos, que esta he algúa satisfaçam pera o gosto de qué os faz tais que deua falar nelles, gastando o mayor espaço da pratica no caualleiro do saluaje, e em quem podia ser, e no pesar que o emperador recebia de se lhe assi hir. Acabado o comer entrou pella porta hua donzella fermosa, vestida ao modo ingres de húa roupa de cetim auellutado negro, e emcima huma capa curta de escarlata roxa, broslada de chaperia rica e louçãa, co rosto lereno e algu tanto descontente. Todos se apartara por lhe dar lugar, e chegando ao estrado virou se estendeo os olhos por toda a casa, e nam vendo que buscaua e esperaua conhecer pelos sinaes, que lhe delle dera, pos os giolhos ante o emperador, dizendo. Muy poderoso principe, cuja fama pello mundo he tam louuada, que nas partes onde vosso nome he ouuido, coa gloria de seus feitos faz escurecer as proezas alheas. O gram sabio Daliarte do valle escuro, vosso seruidor, e a que vos nam conheceis, beija vossas reacs mãos, pede vos que vos alegreys continoando estas festas, que agora começastes, de que vossa corte por tantos dias estaua esquecida, porque ja o tempo da restituyçam de vosso contentamento se chega: e alem destas palauras, que me mandou, que vos dissesse, me deu hú escudo obrado de suas mãos, pera que das de vossa alteza se desse ao caualleiro nouel, que no dia do torneo o fizesse milhor. E posto que pollo mundo se cre que em vossa terra e senhorio se nam consentem agrauos a donzelas, em as outras onde me eu podia temer achey sempre a passaje franca; e na vossa, onde ja cuydey que estaua segura, mo tomou hu caualleiro vestido d'armas verdes no escudo em campo branco hum saluaje có dous liбes por húa trella, os quaes sinaes me mandou que olhasse pera os dar a qué mos pedisse delle, e isto depois que soube pera que o

escudo era, dizendo que na floresta da Fonte · clara, que he daqui duas leguas, esperaria tres dias; e que se nestes ouvesse caualleiro, que por força lho tomasse, se nam que o leuaria comsigo: eu, depois que nesta sala entrey, olhey se via a que esta força fora feita, e ainda que o nunca vi, bem vejo que nam esta nella. O emperador teue por cousa noua ver nomear o sabio Daliarte; porque te li nunca ouuira falar nelle, e dando o agardecimento daquella vontade a sua donzella, com palauras de tanto amor e verdade, como sempre costumaua, a mandou aa emperatriz e Gridonia, que a receberam com o agasalhado que merecia a espe-• rança em que sua embaixada as punha. E logo proueo sobre o escudo mandando algús caualleiros a isso, posto que bé entendeo que a vontade do caualleiro do faluaje nam era pera mais, que pera acabar a porfia dantre si, e Palmeirim, a fora os quais, sayra outros co desejo de se prouar primeiro, desestimando o lugar a que hiá, crendo que alli he mais honrada a vitoria, onde a pessoa co mayor risco se aventura; e os que diante chegara e todos a hu tempo, fora, Claribalte d'Vngria, Esmeraldo o termoso, Crespia de Macedonia, Flamiano e Rocandor, Medrusam o temido, Trofolante e ho forte Forbolando, que estes fem Tom. I.

sem ser vallallos do emperador, mas antes de casta de gigantes e imigos seus, viero a sua corte pera screm no torneo, e vingar alguas paixões encubertas / nascidas de odios antiguos, em que lho na merecia. E inda que todos estes o dia passado tiuera o outro da sua vanda. o corrimento de se verem vencidos, e a enueja de sua fama os moueo a se prouarem co'elle. O do faluaje mandou pendurar ho escudo no mais alto de húa aruore, que sobre a fonte estaua co tençam de o defender aos que viessem. E remetendo a Forbolando, que de todos era o primeiro, o arrancou da fella tá ligeiramente, que os outros tiuera em mais a afronta a que hia. E mandando tomar o escudo e elmo o poferam em outro ramo da mesma aruore. Tras este justou có Crespiá de Macedonia, Claribalte. Esmeraldo, Flamiano e Rocandor, e hum tras outro forá pelo caminho de Forbolando: postos os escudos e elmos onde fazia companhia ao primeiro, de que seus donos estaua pouco contentes; posto que hús co outros distimulaua esta paixam; que quando ella he de muitos passa se mais leuemente. O do salvaje tomou outra lança dalguas, que o seu escudeiro aquella noite trouvera de Costantinopla, e encontrando se com Trofolante o sez vir ao chão coa fella antre as permas, e o cauallo do do falua-

je sjoelhou coa força do encontro, que o fez lancar fora; e arrancando das espadas começaram ferir se de tá duros e pesados golpes, que nelles se podia bé conhecer a força, e esforço de que os daua. E porque Trofolante era dos especiaes caualleiros do mundo, e muy destro nas armas, foy a batalha ta perigosa, que qué a olhaua de fora sabia mal julgar cuja seria a vitoria: por derradeiro Trofolante foy tam ferido e mal tratado, que nam podendo soster se contra as forças do do saluaje, ficou vencido delle. A qu'esta vitoria custou tanto sangue como a que a ouuera de pessoa que a sabia vender bé cara. Neste espaço chegou aa sloresta Palmeirim, que sabendo em sua pousada o que passaua, acodio a mayor pressa que pode, e coelle Graciano, Dramiante, Onistaldo, Beroldo, Germam d'Orliés, Franciam, Polinardo, o principe Florendos, Platir, Valiliardo, Dirdé e Estrelante com outros desejosos de se ver naquella afronta. Palmeirim, que vio ho fim da batalha, e o muito que o caualleiro do saluaje fizera nella e nas justas, chegou se a elle dizendo. Ainda senhor Caualleiro, que tee agora nam tenha de vós recebido se nã obras de imigo, dinas de outras assi como ellas, sam vossas cousas tais que me fazé mudar a vontade, que me aqui trouue, e desejar seruiruos Lii

na cura dessas feridas, se em minha pousada quisesseis repoular os dias que pera isso foré necessarios: estas rezões ainda que mas vos nam mereçais, o estado em que vejo vossa disposicam, me as faz foltar, e ahi pode ficar tempo pera depois satisfazerdes o que desejays, e eu també. O escudo que tomastes a donzella deuieis tornarlho; pois coelle ganhastes outros ná menos louçãos, e que vos mais honraram, e també porque de vos na se deue esperar agrauos a molheres; pois pera os desfazerdes a natureza vos fez tam estremado. Jaa sey, disse o do saluaje, que co mais saberieis vencer que co armas: digo isto por qua prestes se me trocou a vontade coessas palauras que vos ouui. () offerecimento que me fazeis vos tenho em merce; e poré inda nam estou tam mal desposto que nam possa hir onde a mi me espera. O escudo, pois para vos vinha, vos o manday leuar, que eu a tençam pera que o tomey, sem elle a poderey comprir, se nos algua ora toparmos. E sem mais dizer tornou a caualgar: e elle e seu companheiro se foram por onde dantes vieram. Palmeirim e os outros tomara o escudo, que lhes pareceo o mais notauel que nunca vira. Tinha é campo azul hua palma grande, que o tomaua quasi todo, e estaua abrasada em fogo tá natural que fazia receo de ſe fe queimar a qué o apalpaua. Todo em roda cercado de letras de ouro e preto, postas por tal arte que na se podiam ler. E indo praticando nisto, chegara aa cidade a tempo que o emperador acabaua de cear, que depois de saber ho que passara, ficou mais agastado que d'antes, que quisera que per nenhú modo o caualleiro do saluaje se fora: e tendo o escudo nas maos, mandou chamar a donzela pera lhe perguntar o que as letras deziá; mas ella lhe deu tam mao recado como que o nam sabia: antes tomada a resposta de sua embaixada se partio. O emperador deu o escudo a Palmeirim, dizendo. Bé sey que qué isto fez e o gardou pera vos, sabia be onde o empregaua. Palmeirim o tomou de suas mãos beijandolhas pelo amor co que o trataua, pondo é sua vontade trabalhar de alcançar com que o seruir; porque as perfeições que o homé em si tem, té necessidade de ser fauorecidas e ajudadas de bes temporais, pera hú com outro resplandecer.

## CAPITULO XIV.

Quem era o sabio Dalimte do Valle escuro.

D Era se saber que fosse este Daliarte do Valle escuro, diz se que ao tempo que o principe dom Duardos vinha do reyno de Lacedemonia pera Grecia, leixando ja desencantado el rev Tamaes, e pacifico senhor é suas terras, hua donzella entrou em sua nao, que sem dizer nenhua coula se foy ao gouerno della, e a fez virar contra sua ilha onde liurou hu caualleiro que por treyçam queriá matar, e dahi o leuou onde estaua a may d'Argonida, de qué ouue Pompides pela maneira que no liuro de Primaliam se conta. Escreue se nas cronicas antiguas Ingresas, que Argonida ouue dous filhos de dom Duardos desta vez, e doutra que pelo mesmo engano teue parte coelle: o primeiro for Pompides, o segundo se chamou Daliarte, a que sua auoo criou comsigo, apartado da conuersaçã da outra gente, ensinandoo na arte magica, porque lhe sentio o engenho sotil pera isso; e por isto no liuro de Primalia se na diz nada delle. E como ella fosse húa das mayores sabedoras do mundo nesta sciencia, e Daliarte por muita conuersaçã de dias e annos ocupasse o juizo no estudo della, sahio ta excelente. que ná fomente passou por a auco, mas por todalas pessoss, que fora entes e depois delle mais de quinhentos annos, alcancando as cousas secretas e por vir ta altamente, que nenhúa lhe parecia trabalhofa. E depois que se vio tal, que se julgava pelo mayor do mundo, tinha tal animo que nam se quis contentar disto soo, autes despendendo algu tempo no exercicio das armas, sahio tam destro nellas que baftou pera o aver de julgar por filho de seu pay. Chegando a ydade pera ser caualleiro, morreo sua moo, e elle se for ao gigante Gataru, que o sez sem saber que era, por ver nelle final das obras que depois mostrou. Vendose Daliarte metido na obrigaçã das armas, lembrando lhe o muito que nellas devia fazer pera se nomear filho de dom Duardos, renoluia no pensamento muitos acontecimentos grandes. trazendo aa memoria aquella prisam perpetua 6 que o via, e assi a Primalia e outros principes, que Dramusiando tinha no seu castello. Porque neste tempo toda a sor do mundo, e das armas estaua alli encerrada, polo saber de Eutropa tia do gigante, e pela fortaleza delle, e do seus companheiros. E tambem ja nesses dias era descuberto que todos se perdiá naquelle reyno da Grabretanha, ainda que ningué podia saber

como isto fosse, se nam Daliarte, a quem nada era oculto. E por esta causa muitos caualleiros famosos acodia aquella parte. E como alli entrauam, e hiam ter onde a fortaleza de Dramusiando estaua nam sabiam mais delles. Esta noua tam notoria polo mundo fazia enta o revno d'Inglaterra ser tam cheo de caualleiros notaueis, tam nobrecido darmas e de donzellas, quanto o nunca fora em outros tempos. Mas nenhú que o fosse muy especial entrou nella que podesse mais sayr. Alli estaua Recindos, por qué a Espanha era toda despouoada buscandoo. Arnedos rey de França, que auia poucos dias que fahira della por ajudar a seus amigos, naquelle trabalho é que todos andaua. Mayortes o gra ca, e Pridos por qué el rey d'Inglaterra fez grandes estremos, quando o achou menos em suas necessidades, e Belcar, Vernao, Ditreo, o duque Drapos de Normandia, e o soldam Belagriz, co que a amizade de dom Duardos pode tanto que o fez deixar seu senhorio. e tornar a seguir o trabalho das armas de que já estaua descansado. E o esforçado Polendos, dos quaes ou d'algus delles se dira o que passaró em suas prisões. Assi que nam auia entam reyno no mundo tá liure que nelle se podessem fazer, ne ouuir festas se nam de tristeza e descontentamento. Pois tornando a Daliarte,

vendo a grande afronta, em que o mundo estava por hú soo homé, nam sabia determinar que maneira tiuesse pera remedio de tamanhos dunos: e inda que seu desejo era passar polo estilo dos outros, nam o quis fazer: nam pelo temor do perigo; mas porque sabia que nam era elle o que aquella auentura auia d'acabar: e també porque nenhuma cousa he pior que seguir o desejo onde a esperança he incerta. Entam per escusar algua parte de tantos desastres, quis fazer seu assento junto do Valle da perdicam, qu'este nome lhe posera pela perda que se nelle recebia, buscando outro conforme a sua condiçá, necessario a seu estudo, o qual hia por meo de duas ta altas serras, que a altura dellas empedia a entrada do sol o mais do tempo, e por isso lhe chamara o Valle escuro, e algús o nomeauá pello sombrio Valle, e ná lhe custou tá barato a entrada delle, que ná lhe fosse forçado alcançala per força, matando primeiro em ygoal batalha o gigante Trabolando, e hu seu filho senhores de hus castellos que alli auia. Entá fez no mais solitario do valle húa mourada tá singular, quanto no engenho dú homé ta sotil se podia pintar, onde ningué hia senam por seu consentimento. E assi passou o tempo na continuaçã de seu estudo, trazendo pera si todolos liuros que de sua auoo lhe si-· Tom. I. ca-

cará, e outros muitos, que elle por sua industria soube auer. Aas vezes hia a monte; porque sua natural inclinaçã o obrigaua, e a terra era pouoada de veados e outras caças. Algús dias sahia armado, e fazia batalhas assinadas, de que sempre sicou có a vitoria. E quando sabia que caualleiros de muito preço as auia de fazer na fortaleza de Dramusiando, hia estar presente a ellas pera ver magoas a que na podia dar remedio, e que tanto sentia como seus donos: de que s'espantaua o gigante e sua tia, vendo que tam foltamente entraua na juridiçã de sua defesa e sahia sem o tolher o poder delle nem a sabedoria della. Neste tempo sabendo das festas que o emperador fazia, como de muitos dias tiuesse feito aquelle escudo pera companheiro das afrontas de Palmeirim. o mandou aa corre, onde sobrelle aconteceo o que ja ouvistes. Desta maneira gastava Daliarte o tempo, esperando pella liberdade da quelles principes, os quaes paffaná vida descontente cada hu ygoal na pena de todos có aquella amizade antigua que se sempre tiuera: e ainda qu'esta dor na fosse pequena, a muita continuaçam a fazia sentir menos; porque onde ella he grande, possuila muito tempo a faz parecer menor.

# CAPITULO XV.

Em que torna dar conta do que aconteceo a Belcar e Vernao depois que foram sãos das feridas, que ouveram na batalba da floresta.

TErnao principe d'Alemanha e Belcar duque de Ponto e Duraço estiuerá na cidade de Esbrique algus dias em cura das feridas que hú a outro se fizera. E ja que se acharáem desposiçă pera tomar armas, se foră aa corte del rey por ver a ordé de sua vida, qu'era tal como atras se disse: e inda que trabalbara o que poderam por ver Flerida, nunca achará maneira pera poder ser: assi porque elles se na quizera descobrir, como porque ella na sahia nunca da camara de sua contemplaçã: por esta causa estiuera na corte menos dias do que defejană. Sahidos della andară algüs por aquelle reyno fazendo cousas tá affinadas, que foram be verdadeira proua do esforço de que as obraun, desfazendo agranos a donzellas e pessoas. que de seu socorro tinha necessidade, passando batalhas de muito perigo, como em as cronicas de seus seitos se mostra, de que aqui nam se diz nada polla historia na ser sua, sendo a todas estas cousas, ou nas mais dellas, ambos M ii prepresentes, e em cada huá ygoaes no trabalho e gloria que se dahi tiraua. Assi andando discorrendo per todas as comarcas daquella terra. viera ter onde Eutropa os guiaua, como que també sabia qué elles eram, trazendo os a vista do rio onde a fortaleza de Dramusiando estaua. da vanda decima della bé húa legoa, ja tá tarde que o sol se queria poer: e vendo se ta longe de pouoado, na sabendo onde guiassem. tiuera por milhor conselho passar a noite debaixo dos aruoredos, aa borda daquellas graciosas agoas, onde decendo se dos cauallos ceară dalgua cousa, que seus escudeiros trazia. Cerrada a noite. Belcar se deitou em húa cama de feno, onde co o canfaço dos dias dormio co assaz repouso. Mas Vernao, que as taes oras despendia sempre em contemplações de Basilia, foy se pelo rio abaixo, e deitouse ao pe du loureiro, que na borda d'agoa estaua, onde se fazia hu remanso tam quedo, que o fraco roydo da corrente na podia empedir o gosto daquillo em que o seu cuydado se ocupaua: alli esteue de cuidados tá acompanhado, e doutra companhia tam soo, te que a lúa se pos, a tempo que ja os ruylmoes e outros passarinhos alegres manifestară a chegada d'aluorada com sua doce armonia. Vernao qu'estaua trasportado cenuolto na faudade, que aquella musica lhe f2fazia, teuea tamanha da lembrança de sua senhora, que começou dizer palauras ta namoradas em si como entá trazia a vontade có que as dezia, be descuydado de cuydar que ninguem o podia ouuir se nam aquelles aruoredos, de que s'elle na temia. Pore isto nam era assi; que acima delle hú tiro de pedra estaua o esforçado Polendos, rey de Tesalia, que viera alli ter aquella noite, onde ouuio as palauras de Vernao, e chegando se mais ao perto co tença de o entender milhor, ficou contente d'o ver tam namorado e das razões co que o mostraua, trazendo lhe aquillo aa memoria o tempo que ja fora da fermosa Francelina sua molher. E assi o esteue escutando sem lhe querer quebrar o fio, te que a menha esclareceo de todo, e as aues se derramara per outras partes. Polendos se chegou a elle enta, e disse: Senhor Vernao, ja sey que nam soys ta liure, que qualquer passo como este vos na faça descobrir a verdade do que ha em vos; e inda que por isso siqueys mal comigo, eu palrarey aa senhora Bafilia o que aqui vi; que alé de ser remedio pera sua dor de tanto tempo, sabera que a vossa tardança nam nace do esquecimento de suas cousas, se nam da pouca dita que todos temos nesta empresa de seu innão e cunhado. Vernao depois de o conhecer ficou algu tanto

corrido das palauras, que soltara, que ná sabia se o amor, e o lugar onde as dissera causara nellas algú desconcerto; poré dissimulando esta vergonha co mostras d'amizade ta verdadeiras como hú ao outro se deuia, vira vir Belcar co os braços abertos, dizendo contra Polendos. Agora senhor me quero eu vingar do preço, que me leuastes na ponte da ilha de Carderia, pois tenho pera minha ajuda o senhor Vernao. Polendos o foy abraçar dizendo. Nam sey como isso sera, mas sey que que vos tirar destes braços podera mais qu'eu. Assi se tratauá todos có aquelle gasalhado, que o amor configo traz onde he grande e verdadeiro. Logo caualgara caminhando todos pelo rio abaixo praticando cousas de sua demanda, e as terras que cada hú correra: Polendos contaua as nouas que da corte sabia, que auia poucos dias que della partira, antre as quaes lhe disse do issante Palmeirim, como o achara e a carra que a donzella trouvera e quá perfeitamente a natureza partira com elle de suas graças. Do que os outros hia espantados e tristes pelo muito tempo que auia que de Costantinopla sayrá, e pouco qu'é sua viaje arrecadauam. Affi falando nifto e outras cousas, chegaram a vista da torre de Dramusiando a oras que o sol sahia. E vendo a frescura e assento della, estiueram hu pedadaco contentando os olhos em obra tam notauel, parecendo lhe a milhor cousa do mundo. Nisto viram abrir a porta do castello e savr de dentro dom Duardos armado das proprias armas, que trazia ao tempo que se combateo co Primaliam. Pareceme, disse Belcar, que se a fortaleza he pera ver, que no caualleiro també ahi que olhar. Polendos o esteue louvando do mais be posto que nunca vira a cauallo, tirando dom Duardos, qu'este foy o mais ayroso que se nunca vio; porque Primalia ne todolos de seu tempo o ygoalara com gra parte. Vernao lhes pedio a primeira justa, e elles o fizeram: e sem outra detença, depois de tomar a lança e se correger na sela, arremeteo contra elle, que da propia sorte o sahio a receber: e encontrará se co tanta força no meo dos peitos, que dom Duardos perdeo húa estribeira; mas Vernao veo ao chão; e arrancando da espada se veo contra dom Duardos, corrido de seu desastre, por lhe acontecer ante Polendos. dizendo. Dom caualleiro se a pe vos quiserdes combater comigo, eu vos mostrarey quanta necessidade tendes de ser tá destro da espada como tiuestes dita no encontro da lança. Na sey, disse dom Duardos, se nos a isso viessemos, que se arrependeria primeiro; mas nam o posso fazer, que que me aqui manda nam quer que

faca mais, né eu tam pouco o desejo. Deixaime justar co vossos companheiros, que depois lá vos fica có que vos desenfadeys, e queira Deos que vos va tá bé como eu queria, e ficareys com mais honra do que podeis alcançar de mi, inda que me vencesseis. Belcar, que tudo isto ounia, se veo contra elle a lança nas mãos, dizendo. Senhor Vernao, arredaiuos a fora, qu'esse caualleiro té tá boas escusas como o parecer. Dom Duardos o recebeo có outro encontro de que o fez vir ao chão, pesando lhe daquellas justas, porque depois que ouuio nomear Vernao be lhe pareceo que os outros nam podiam deixar de ser pessoas co que tiuesse algua reză ou amizade, temendo o perigo em que os ja esperaua: porem vendo que na podia fazer al, se nam seguir sua ordenança, se soy contra Polendos, que acompanhado de sua força, ocupado da yra e manencoria do que via o recebeo, receoso de ver tamanhas obras em homé ná conhecido. E assi se encontraram tam sem doo, que dom Duardos se apegou ao collo do cauallo, e esteue perto de cayr; mas Polendos foy ao chão, coa sella antre as pernas. Logo se tornou abrir a porta da torre, e Pandaro chamou dom Duardos, que se recolhesse, e elle a sez sem ter tempo de poder falar a nenhu, cousa, que muito deseja-

jaua polla sospeita que tinha de que poderia ser. Polendos, qu'é estremo sentia aquelle acontecimento, quisera yr tras elle; mas primeiro o fez Vernao: Pandaro o deixou entrar, e cerrou a porta tam prestes que Polendos e Belcar ficaram fora, bé descontentes pello receo em que sua vista os posera, e pello pouco costume que Vernao tinha de se ver em batalha de taes homés. Dom Duardos, que o vio dentro, virou a elle dizendo. Senhor Vernao, este he o perigo que vos eu disse e em que vos nam quizera ver por quá duuidoso té o fim. Inda vos eu na tenho por tam amigo da minha honra, respondeo elle, que crea de vos essas palauras, pera que o medo dellas me façã fazer o que na deuo. Mas Pandaro lhe atalhou co hu golpe da sua maça por cima de escudo, dado co tanta força, que as duas partes fez vir ao chão. Vernao, que nunca é tal afronta se vira, quis nesta fazer marauilhas, pelejando tă valentemente que Primaliă, que o olhaua, estaua contente de o ver co tal esforço, e triste porque sabia quá pouco na fim auia d'aproueitar, que dom Duardos lhe dissera que era, e ainda na sabia que fossem seus companheiros. O gigante Dramusiando sicou tá aluoroçado com saber qu'era Vernao, quanto o na podera ser co outre, que lhe pareceo que nelle acabaua Tom. I.

de comprir seu desejo; pois era filho de Trineo, que fora na morte de seu pay Franarque. e alc disto cria que os outros qu'é sua compaphia vinha de necessidade auia de ser pessoas de preco. Pandaro e elle se andara ferindo ta brauamente, que Vernao quebrou a espada por o punho nos arcos de ferro da borda do escudo do gigante, de que Pandaro nam ficou pouco satisfeito; e deixando cayr o seu pelo poder milhor ferir, tomou a maça co ambas as mãos; porque inda que Primalia lhe cortara quatro dedos da mão esquerda na batalha, que coelle ouve, depois que foy são, a necessidade o ensinou a seruir se della co engenhos, que pera isso buscou. Vernao, que vio sobre si o golpe, juntou se tanto có elle que lho fez ficar em vão; mas Pandaro, que o achou tá perto. e na era pouco acordado, o leuou nos braços e o apertou tanto comfigo que lhe parecia que o espedaçaua, e assi deu coelle a seus pes sem acordo e dalli foy leuado acima. Logo tornou abrir a porta; mas Belcar e Polendos foră tă prestes coelle que lhe nă deră lugar pera a cerrar sem entrare ambos. Belcar pedio a Polendos, que o deixasse na primeira batalha: elle o fez contra fua vontade, porque temeo o que podía fer. E ainda que ella foy tam peslejada como delle se esperaua, a muita vantaje que o gigante lhe tinha o trouue a estado de ser vencido, co tamanho descontentamento seu, que foy o moor que nunca recebeo. Poré Pandaro na ficou ta são desta vitoria, que lhe na cultasse muitas feridas. Polendos co que ouve a terceira batalha, primeiro que entrafse nella lhe disse. Pareceme que seria bo conselho nam quereres perder mais sangue, pois a vida nelle se sostem. Rendete a mi, e se ahi mais que fazer falo ey; e se na mostra me o caualleiro que ca entrou. Parece me, disse Pandaro, que se nam atalhar essas palauras, soltaras tantas como tua necedade te enlina: e le queres ver qua perto sam de me render, olha por ti. Polendos o recebeo co aquelle animo de que fempre andaua acompanhado, ferindoo ta brauamente que em pouco espaço se sez verdadeiro o conselho, que lhe dantes daua, tratandoo de sorte que deu coelle no chao quasi sem acordo. Daliagá foy logo fobre elle, por estoruar que o na matasse, armado das armas que sohia: e posto que Polendos estaua mai tratado, defendeo se ta valentemente que nesta batalha mostrou pera quanto era; poré aviao co forte imigo. Dramusiando o teue em muita contapollo que nelle via. Primalia e dom Duardos nam via esta batalha, que estaua co Vernao e Belcar, ocupados em mandar curalos. Poré co-

Nii

mo

mo souberá que o que ficaua era Polendos, vierá ver o fim della, e virá o andar co as armas tă rotas que tinhă be pouca defesa: as quaes sempre trazia negras sem outra mestura, conforme ao tempo d'enta, e no escudo em campo negro húa nuue cerrada. Finalmente ambos se souberă tă be ajudar de sua fortaleza e desenuoltura, sem se conhecer melhoria por grande espaço, que já de muy cansados e muito sangue perdido, a hú tempo cayram no chão sem sentido ne acordo, e sem a vitoria daquella diferença se conhecer cuja fosse. Posto que bem olhado a honra della parecia de Polendos, pois claramente na foy vencido du ta temerolo gigante, sendoo já delle o temido Pandaro, de cuias mãos nã escapou tam são que deixasso de favr bem mal tratado. Com tudo Dramusiando o mandou leuar acima, e ao gigante a fua pousada. Dom Duardos e Primalia entendera logo na cura de sua pessoa e dos outros, que depois que tornară em si ficară contentes daquelles desastres; pois por elles achara que lhos fazia passar: dom Duardos e Primalia nam o foram assi; porque via a gra falta de caualleiros em que o mundo estaua posto coesta sua prisam, e tudo por sua causa: temendo que ja a liberdade delles seria dura de alcançar. E inda que a esperança disto nam fosse perdida de todo, nã

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 101 era contentes; porque lhe lembraua que os bés milhor he possuilos que podelos possuyr, e os males o contrairo.

#### CAPITULO XVI.

Do que aconteceo al rey Recindos de Espanha e Arnedos rey de França co outros dous caualleiros na fortaleza de Dramusiando.

R Ecindos rey d'Espanha, como estiuesse de-sejoso de seguir as cousas que co trabalho se alcanção, vendo o mouimento, que a perda de dom Duardos e Primalia fazia em todolos canalleiros finalados do mundo, avia por quebra de fua pessoa passar a vida fora do cuydado em que seus amigos andaua: e coesta determinaça, encomendando as cousas do reyno ao duque Orliando, e ao marques Ricardo, pessoas de grande credito e autoridade, se foy, o mais secretamente que pode, leuando comfigo hú fo escudeiro seu priuado que lbe leuasse as armas. E discorrendo por muitas partes, fazendo tantas cousas nelas como sempre costumara, veo ter ao reyno de França onde foy recebido delrey Arnedos seu primo coaquella vontade e amor que a verdadeira amisade faz ter. O qual depois de saber o seu proposito, por não lhe auer

auer enueja, determinou seguillo naquella viagé. lembrando lhe a reză que pera iso tinha. E deixando os negoceos de sua pessoa encomendados a raynha Melicia sua molher, muito contra vontade della, se partira ambos juntamente co determinaçã de nunca se apartaré, se algu caso muito grande lho ná fizesse fazer. E porque já entá se começaua rogir, que todos os caualleiros se perdia naquella Gra Bretanha, sem saber como isto fosse, fizera sua viajé contra aquella parte. E em poucos dias entrară nella, e foră ter a Londres onde el rev Fadrique chaua: mas nam vira Flerida: porque em tempo tá trifte nam quiserá dar se a conhecer. Partidos de corte, que naquelle tempo de muy desbaratada ná era pera ver, caminharam por aquelle reyno tee vire ter onde a fortuna de todos os trazia, e acertará d'entrar no valle polla banda de baixo a oras de meio dia, e vieram pollo rio acima a tee chegaré ao castello a tempo, que da outra parte chegará outros dous caualleiros: hu delles, que de corpo era grande cantidade mayor que seu companheiro, caualgaua é hú cauallo bayo crecido, trazia as armas de roxo e encarnado entremetido há por outro, e no escudo em campo indio há cau pardo sem outra cousa: O que coelle vinha trazia as suas de negro, e o escudo da mesma sor-

te. e todos quatro juntamente chegara aa entrada da ponte sem, se conhecer quaes fossem os primeiros. Dom Duardos que estaua concertado pera a justa, quando os assi vio, disse. Senhores vede qual de vos ha de justar logo, e venha, que pera tantos ahi pouco tempo. Recindos abaixou a lança, e quifera comprir lhe a vontade; mas o do cão o deteue, dizendo. Ainda caualleiro que catasseis mais cortesa a qué nunca vistes nam perderieis nisso nada. Eu cheguei aqui primeiro, e primeiro ey de justar; por isso nam tomeis o lugar a que o ja té. Se por palauras, disse Recindos, quereis que vos deixe o perigo em que estou, nam sam as vossas as que me a isso pode obrigar. Dom Duardos que os vio nesta deferença, lhe disse. Senhores se quereys escusar esse debate, na juste nemita de vos, façam no vossos companheiros primeiro, e podera ser que vos daram tais nouas de fi que vos faram tornar ád contenda sobre que sera o derradeiro. Mas o caualleiro do cão, qu' é estremo estaua menencorio, diffe contra Recindos, nam querendo responder a dom Duardos. Pois nam quereys conhecer a honra que vos fazia em franquear a passaje, a justa que co essoutro desejaueis comigo a aueys de ter: eu vos mostrarey qua danosa he a soberba a que se della preza. Re-

cindos, que na pode falar coa yra que lhe aquellas palauras fizeram, coa lança baixa se veo a elle: pois Arnedos e o das armas negras. por nam ficare liures d'aquella deferença, també remeterá hú ao outro, e todos juntamente se encontrară co tamanho impeto como se aquelle odio fora de mais dias: e como se na errassem, e fossem especiaes caualleiros, do primeiro encontro vierá ao chão, sem menhú ficar acauallo: entá arrancando das espadas, começară antre si hua tam perigosa batalha, qu' é pequeno espaço a fortaleza de seus golpes pos os corpos é necessidade d'armas de nouo; porque as que dantes traziá foram desfeitas tam prestes que as carnes padeciam a mingoa dellas. O gigante Dramusiando se pos antre as ameas que cahiá sobre a ponte, e també o sez Primaliam, Polendos e outros por ver a batalha, qu'era das notaueis do mundo: tendo Dramusiando é muito a valentia de todolos homés que naquelle valle entrauam. Mas Primalia nam podia julgar que fossem, posto que dom Duardos logo conheceo a Mayortes polla diuisa do cão, e na sabia determinar que seria o que coelle se combatia, inda que pollas obras o julgaua. Pois tornando a elles, tanto andará em sua porsia que de muy cansados se tiraram a fora: pore o desejo que cada hú

trazia d'acabar aquelle debate os nam deixou repouzar muito espaço: antes tornando a sua batalha, desta segunda vez se tratarim tam mal qu'é pequeno espaço se poserá em muita fraçueza. Mayortes vendo a dura defenía qu'é seu contrairo achana, confiando na força de feus bracos, remeteo a elle e ambos se liará de maneira que fizerá rebentar o fangue em mayor cantidade do que dantes fahia. Amedos e o outro se trauaram da mesma sorte, e tauto andaram todos prouando fuas forças e gafiando o fanque de seus corpos, te que có o muito desfalecimento delle cahirá no cháo travados hús nos outros, tam sem sentido como qué o nam tinha pera sentir o lugar onde estaua. Dramusiando sahio ao campo acompanhado de seus prisioneiros, de qué le siaua son coa se que delles tinha. E mandando lhes tirar os elmos, acharam todos quatro ainda coa ferocidade no rosto có que andauá na batalha, tá aferrados hús nos outros como o poderam estar quando mais metidos andauá é sua suria. Primaliá e dom Duardos, depois de conhecerem Arnedos, Recindos, Mayortes e Belagriz, forá tam trifles, que tomaram por partido seré antes os donos daquelle desattre, que ver por sua causa perder todos scus amigos. O gigante soube de Primaliam qué erá, e mandou os leuar pera cima: on-Toin. I.

de fora curados co tanta presteza e resguardo, como sempre teue nas pessoas de tal calidade. E os curujãos lhe afirmará que nenhúa ferida tinham de périgo; mas que a muita falta de sangue os posera em tal estado, de que seus amigos ficaram algú tanto confolados, especialmente dom Duardos, a qué todas estas cousas totocauam n'alma, por ver que por sua causa socediam. E affi della maneira ouue Dramusiando aa sua mão todolos caualleiros que quis. E porque sua condiçã era tã nobre como atras se disse, ainda que sempre os desejou pera vingança da morte de seu pay, vendo a pouca culpa que lhe tinha, quis auer por affaz vitoria telos em seu poder, detreminando ganhar coelles a ilha do Lago sem sundo, que sora do gigante Almadrago seu auoo, que agora era senhoreada doutros gigantes, que por força lha tomaram: e ganhada, deixalos em sua liberdade, sicando pera sempre em sua amizade. Pois Mayortes o gracam e o Soldam Belagriz, Arnedos e Recindos depois que passaram algús dias em fua cura, indo ja conualecendo, sabendo o lugar em que estauam, foram tam contentes, que tiueram aquelle catiueiro por bom acontecimento, e riam hús dos outros da pressa que eada hu tinha por se combater co dom Duardos, e do desengano que delle receberam. Mas

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

107

pera elle todas estas cousas eram mataremno; porque, alé de ver estas perdas sem remedio, dauam lhe nouas da vida de Flerida, com que o mais magoauam, que sempre nas grandes paixões a que mais doe saz ter as outras é menos.

### CAPITULO XVII.

Da fala que Palmeirim fez a Polinarda: e como se partio da corte.

Emperador Palmeirim, segundo diz a his-J toria, depois que fez caualleiros a feus netos có os mais noueis, como atraz se disse, mandaua fazer amiude torneos, justas e festas pera alegrar seus pouos, e na dar lugar a tristeza, qu' em tanta cantidade como te li acabasie d'enfraquecer os corações dos homés. Porque se naquelle tempo qualquer senhor pagaq quisera conquistar todo o imperio de Grecia, podera o fazer, e em poucos dias, segundo a fraca defensa que nelle auia. Mas o emperador era ta amado de todos, que os que lhe podiam tazer guerra o auia d'ajudar tendo disso necestidade. Pois tornando ao proposito, por euitar este receo em que seus pouos estauá, quis dalli auante usar por outra via, continuando alegnas desacostumadas, tendo muitas noites se-O ii

raões, a que sempre era presente a emperatris e Gridonia. Mas co Vasilia nunca se pode acabar. que a nenhua destas cousas o fosse, tendo por certo que Vernao era perdido de todo: de qué ate entă nă tinha outro penhor se nă a saudade em que viuia. Palmeirim, que ja nestes dias lhe parecia ser vergonha nam sair pollo mundo e seguir o que as armas lhe mandaua, e o pera que aceitara a ordé dellas, punha é sua vontade fazello, e nam ousaua sem licença de sua senhora. Pera lha pedir falecia lhe o atreuimento, e muito mais pera lhe descobrir sua vontade: assi que viuia nestes estremos sem saber qual escolhesse, se na lho dizer e viuer coesta dor; fe descobrir lho e esperar o perigo que lhe dahi viesse. Có tudo húa noite acabando se o serão, depois de detreminar em si o que deuia fazer, chegando se a Polinarda como alguas vezes sohia, cheo de todolos receos qu'é taes tempos os corações namorados costumam ter a cor mudada, os passos vagarosos, a fala medrosa e cansada, mais embaraçada, que desenuolta, começou dizer: Senhora, o Emperador vosso au00 no dia que nesta casa entrei me deu a vossa alteza: pera que a seruisse em tempo que minha hidade me nam deixou conhecer a merce, que me nisso fazia, e posto que della me naceo o perigo, em que ora estou, sam delle

DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA. tă contente, que sentiria mais perdello do que sey temer os muitos que dahi me podem vir; qu'eu ja agora ey por tamanhos que todos os outros que posso passar me nam lembra em comparaçam deste. E porque minha tença he seguir as auenturas e yr onde m'ellas quizeré leuar, quis, senhora, pedirvos licença pera o poder fazer e també que consintais, que por onde for me possa chamar vosso caualleiro, ao menos em minha vontade; porque dahi me naça esforço pera as cousas onde elle for necessario. Polinarda, que bem entendeo o fim de suas palauras, por dar azo a que despendesse mais, disse. Por certo, Palmeirim, eu vos deuo tanto pollos serviços que me tendes seitos, que solgara de volo poder pagar em algúa cousa de vossa honra. Chamardes vos meu caualleiro eu o consinto, pois pera isso basta a mostra de vossa pessoa, a criaça desta casa e eu na auenturar nada. O perigo em que me dizeis que estais quero saber de vos, que de qualquer, que vos visse, pouco contente seria. Senhora, disse Palmeirim, como crerey eu vindo me de vos que vos pesa de me verdes nelle; porem eu que o busquey o padeço: se bem ou mal me trata eu o sinto, e ainda que os seus males me matassem, sentiria mais verme sem elles. Folgo

muito, disse Polinarda, ser minha sospeita cer-

ta, e pois a culpa desse atrevimento he minha, na vos quero dar outra pena em galarda della, se na auisaruos que na pareçays mais ante mi, e se assi o nam fizerdes, eu tercy maneira como essoutro erro e o dagora se castigué a minha vontade. E ainda na acabaua estas palauras, quando virando as costas o deixou sem acordo e tal que esteue pera cahir, fazendo termos tá mortaes, que se alguem o olhara podera ver na toruaçá de sua pessoa o que daquella fala socedera. Mas como todos estivesfem ocupados em feguir suas damas, que se recolhia coa emperatriz, nam ouue ninguem que sentisse o que Palmeirim fizera. E tendo ia passado a força daquelle acidente, tornou algu tanto em si; e o milhor que pode se foi a sua pousada, onde gastou a noite em contendas nacidas dos mouimentos, em que seu coraçă se via : e porque em nada achaua repouso, e també por seguir o que sua senhora lhe mandara, ante que fosse menhá se armou d'húas armas de pardo picado graciosas, anunciadoras dos trabalhos que depois passou, semeadas d'abrolhos d'ouro e negro miudos e no escudo em campo azul a roda da fortuna, que o outro, que Daliarte lhe mandara, leuaua em hua funda, por na ser conhecido por elle: e tomando comfigo Seluiá seu irmão e colaço filho do

do Saluaje, que o leuaua co as outras armas, se partio tá secretamente, que ninguem o sentio. Indo tam sem cuydado de nenhúa cousa, que o ná tinha doutra se ná de passar o tempo en palauras descontentes mesturadas có muitas lagrimas e sospiros, que lhe arrancauá alma, verdadeira mostra de sua dor, sem as consolações de Selviá poderé dar remedio a sua pena; antes a dobrauá em tanta cantidade, que ná ousaua dizer lhe nada: assi andou toda a noite e outro dia sem comer nenhúa cousa; porque sempre nas tristezas grandes, o cuydado, que dellas nace, he mantimento de quem as passa.

### CAPITULO XVIII.

Como Palmeirim d'Inglaterra se foy da corte, chamandose o caualleiro da fortuna, e o que passou.

Anto que Palmeirim se partio, andou o que da noite sicaua, e outro dia sem tomar repouso, né lhe lembrar que elle né seu cauallo tinhá disso necessidade. Ao segundo dia casi o sol posto, ja alongado de Costantinopla se achou nú valle cheo d'aruoredos espessos, antre os quaes estauá hús ediscios antiguos caydos por muitas partes, poré inda no pouco, que

delles parecia dauá final de quá nobre cousa foram e a lugares por dentro auia coteas e casas dignaso de le pouoaré e as paredes de parte de fora cubertas d'era, que trepaua por ellas tam verde e tecida nas mesmas pedras, que alé de daré graça a antiguidade do edificio, o fostinham que de todo nam cahisse. Desuiado delle quanto hú tiro de pedra estava húa fonte de agua clara e em lugar tă apraziuel, que o obrigou decer se. Seluiam lhe tomou o cauallo, e a elle quisera dar alguá cousa, que comesse, e Palmeirim o na quis fazer, porque aquelles dias cuydados desesperados era seu mantimento: antes mandando o apartar de si, encostado sobre húa mão, com os olhos n'agoa da fonte sobre que estaua lançado, trouue aa memoria as palauras de sua senhora, a braueza có que lhas disfera, e começou a falar comfigo melmo mil piedades namoradas, oferecidas a qué nam sabia se lhe ficara algua delle: depois, culpando seu atreuimento, dezia. O' Palmeirim, filho di pobre saluaje, creado nas matas d'Inglaterra, que pensamento foy o teu qu'é tamanho perigo te pos? Senhora Polinarda, se minha ousadia me faz merecedor de culpa, aja em vos aquella piedade, que nos corações tam altos se soe achar, pera que hú desejo tam certo de vos seruir nă sinta tam desesperado sim como vossa crue-

rmeza lhe ordena. E se a vontade, co que me fiz vosto, isto nam merece, acabay de me matar e sera honesto galardam de meu atreuimento; posto que, se vos lembrardes das mostras de vossa fermosura e parecer, a ellas dareys a culpa de qualquer erro, que contra vossa condiçam se cometa. Ja qu'esta dor me auia de durar, muito fora della contente por ser nacida de vos; mas nam quis ser tal, que me deixe esperança de sostela muitos dias, antes me matara cedo e entam ficarey sem ella e sem mi e co saudade ou desejo de ver que ma deu. Nisto reposou hu pouco, que a fraqueza lh'empedia o alento e a força pera poder despender quantas palauras lhe entam a dor e o amor ofereciá, e na tardou muito que dentro daquelles edificios ouuio tocar hu instrumento de cordas, que por estar algú tanto longe nam soube conhecer o que era: porem o som delle, que por baixo dos aruoredos vinha rompendo, lhe auiuou os espritos pera ter mais que sentir, e mais de que se aqueixar; porque nos corações namorados estas sam huas faiscas, co que se mais acende o sogo é que ardem: e indo contra aquella parte, nam entrou muito pelos edificios, quando em húa das coteas, que nelles auia, qu'era d'aboboda, vio estar hu homé vestido de negro, a barba grande e crecida, a pessoa graue, e no sembrante do rof-Tom. I.

rosto representaua tristeza e vida descontente: tocaua hú crauo de vozes grandes, que soaua tanto ao longe, que podia ouuir se fora no campo. A armonia do qual detendose na concauidade de aquella aboboda, fazia o som tam singular, que por forca que o ouvisse se enleuaua de maneira, que perdido o sentido, causaua esquecimento de todas as outras cousas; e elle de quando em quando acodia co algús vilancetes tristes conformes a sua tençam. O da fortuna transportado de o ouuir se encostou a porta e na quis entrar dentro pollo na estrouar, que via que o outro de namorado ou descontente se enleuaua tanto no gosto do que fazia, ou na lembrança de seu cuydado, que a vezes se cahia sobre o crauo, e acodia com palauras conformes a sua vida, e em louuor de qué lha assi fazia passar. O caualleiro da fortuna auendo malencoria de ver que o outro louvaua tanto sua dama, que a punha acima de todalas do mundo, e crendo que ao merecimento de Polinarda nenhua se podia igoalar, entrou dentro dizendo. Caualleiro be seria que louvasseis vossa dama, sem desprezo das outras, pois pode auer algua qu'é tudo lhe na deua nada. O da coua muy nouo de ver alli home a tal tempo e a taes horas, agastado do que dissera, falando coa toruaçam que a yra da, quando ella he

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. supita e de cousa que muito doe, disse. Como molher ahi no mundo tá acabada, que por todalas vias deixe de viuer co que me esta vida dá? Aguarda, armar me ey, e se me ousares esperar, eu te mostrarey a verdade do que digo e a mentira do que cres. Ja quisera que estiueras armado, disse o da fortuna, porque hú erro tá manifesto menor tardança avia mister pera se castigar: o caualleiro entrou pera outra casa e o da fortuna se sahio pera fora e esteue esperando ao da coua, que nam tardou muito armado d'armas negras, e polla noite ser escura na se via a deuisa do escudo, qu'era em campo negro húa sepultura da mesma cor, e encima della a morte que a goardaua; e sem nada se dizeré, remeterá hú a outro: o caualleiro da coua veo a terra fazendo a lanca é pedaços no escudo de seu contrairo, o qual se deceo a elle e achando o co a espada na mão se receberá co tá aceso desejo da vitoria, como lhe nacia da causa porque fazia batalha. E posto que o caualleiro nas armas fosse estremado, o da fortuna alé de combater pela verdade, o era tanto mais, qu'é pequeno espaço lhe desfez o escudo e armas, e pos é tal estado có muitas feridas, que o fez vir a terra tá perto de morto, que na teue acordo pera sentir o perigo em qu'estaua: enta, tirando lhe o elmo, tornou em si. O Caualleiro da fortuna lhe disse ... que se desdissesse da mentira que dissera, senă que o mataria. Mal pode ser vencido de vos disse o outro, que o ja he d'outre: a mentira, que dizeis que disse, na desdirei, que mayor seria essoutra, se a eu dissesse: mataime se quiserdes, qu'é vossa mão esta: este he o mavor be que meu mal me pode fazer e se sentir algua cousa, sera tirarme outre a vida e na as lembranças de qué as de mi nam té. O caualleiro da fortuna, que o vio tá desesperado da vida, o deixou, dizendo: na matarey eu qué disso se contenta, abasta pera proua de vossa verdade, qua mal a soubestes defender: e sobindo a cauallo começou caminhar algú tanto contente de si pelo que lhe acontecera. O outro se tornou aa coua, onde o curou seu escudeiro, ta desejoso de sua sim, que elle a tomara por si, se na lhe parecera que nisso erraua ao cuydado, donde a sempre esperara.

## CAPITULO XIX.

Em que da conta que era este caualleiro, que o da sortuna alli topou, e porque viuia em tal lugar.

O reyno de Cerdenha ouue hu rey por N nome Auandro, casado coa raynha Esmeralda, filha do duque Armiá de Normandia e irmãa do duque Drapos genro del rey Frifol, mais moça que elle cinco annos. Este rev teue de sua molher hu soo filho, gentil homé, manhoso, e esforçado e bé quisto de seus vassallos, por nome Florama, que, sendo d'idade de 20 annos, namorouse de Altea, filha do duque Carlo, vassallo del rey seu pay e criada da raynha fua may, tanto creceo o amor antrelles, que el rey, temendo se que viessem ao que receaua, a fez leuar a seu pay. Mas isto prestou pouco, que amor he palreiro e tudo descobre, antes alli a feguio co tamanho cuydado qu' endinou al rey a fazer o que ouuireis. Que na podendo co seu filho que casasse com Adriana princesa de Cecilia, teue maneira como có hú vaso de peçonha, que por sua industria derá a Altea, a matară. () duque, vendo sua filha morta, nenhua paciencia lhe bastaua pera poder temperar sua pena, que soo esta filha era erdeira de

de seu estado, e alé de filha, a amaua por ser húa das mais fermolas e perfeitas donzellas do mundo, e sospeitando donde lhe tanto mal viera, mandou prender Larisa sua camareira, que, com força de tormentos, confessou toda a maneira de sua morte. O duque, sabida a verdade, mandou mirrar o corpo de sua filha, e o meteo em húa sepultura de pedra negra, ende fez esculpir todo o modo e historia de sua vida, e encima da fepultura a morte tirada pello natural, tam fea, como sempre se costuma pintar, e posta sobre húa carreta de campo ajuntou todos seus vassallos e tesouros, co que começou fazer guerra al rey, mas prestou lhe pouco, que o poder del rey era tanto mayor que o seu, que na primeira batalha o desbaratou. O principe Florama, a que nenhúa destas cousas consolaua, có algús caualleiros feus amigos, o dia da batalha, andando todos enuoltos nella, se foy ao arrayal do duque e mandando leuar a carreta coa sepultura a húa villa porto de mar, que dahi mea legoa estaua, se embarcou em hua gale, que partia pera Turquia, e co tempo foi aportar aquela parte, onde o achou o caualleiro da fortuna, leuando sómente comsigo tres escudeiros, que o acompanhassem: e vendo a graça da terra e despouoaça della, quis alli ficar, mandando tirar a sepultura da gale, da qual nun-

nunca se apartaua, antes praticando coella as suas paixões, contentaua se disso, como se a tiuera viua. Depois sabendo daquelles edificios, que alli estaua, e achando a maneira delles conforme a sua condiçã e vida, leuou alli o corpo de Altea, sua senhora, e fazendo sua abitaçã naquella coua, como atras se disse despendia os dias e noutes na contemplaçã de seu cuydado e duçura de sua musica, no qual exercicio era excellente e vniuersal: tendo comsigo toda maneira d'istrumentos, que mandara trazer de Costantinopla, que dahi duas jornadas estaua, passaua coelles sua vida solitaria, que nestes casos musica he raynha dos outros remedios, ou ao menos peja e ocupa o tempo aa trifteza que mate mais ao longe. E auendo noue meses, que continuaua aquella vida, veo alli ter o caualleiro da fortuna da maneira, que ouuistes, e posto que na batalha o vencesse ta prestes, na deixaua Florama de ser hu dos especiaes caualleiros do mundo; mas estaua tam fraco e debilitado, que ná fora muito ser vencido de qualquer outro, quanto mais de Palmeirim, que naquelles dias florecia sobre todolos de seu tempo. As armas de negro, que trazia e deuisa do escudo, era representando a sepultura, em que sua senhora vinha. E auendo depois anno e meo, que alli estaua, soubeo

el rey seu pay e teue maneira como por engano lha tomaram sem o elle saber, se nam a tempo que lhe nam pode valer. E porque viuia descontente de ser vencido d'outre sobre a fermofura de Altea, culpaua se a si mesmo, pedia perdam a ella dizendo. Senhora, se mal desendi o parecer de vossa pessoa, nam foy por falta da reză, que pera isso teuesse; mas pela fraqueza de minhas forças a quem sempre desemparastes: poré eu yrey pelo mundo e vingarey esta quebra com fazer confessar verdade a todolos que a negaré: pois he claro que ante vos esta por nascer que se possa louuar de fermosa. Coesta tença deixou aquelle assento, leuando sempre as armas como as có que se combatera co Palmeirim, chamando se por ellas o caualleiro da morte, fazendo cousas grandes, como adiante se dira, que, quando ellas să taes, inda que o tempo as encubra, se descobré.

#### CAPITULO XX.

Do que aconteceo ao da fortuna no passo da ponte.

Dépois que o caualleiro da fortuna se partio de Florama, começou de caminhar alguitanto menos triste, por aquelle pequeno seruiço, que a sua senhora sizera, e coeste conten-

tamento, que Seluia sentio nelle, o sez comer, cousa que te entam na fizera, e praticaua mais solto nas suas: trazendolhe aa memoria camanho erro era esquecerse de si, pois nisso na aproueitaua nada, e perderia a vida, com que podia seruir qué a tiraua. Se tu Seluia, disse o da fortuna, como julgas o desora, sentisses o de dentro, bé creo que antes a morte, que outro remedio me desejarias; por qu'este he o mais certo que meus males té, que todalas cousas possuidas sem esperança, sam trabalhos que na té cura: e se quiseres saber se a tenho dalgu-be, olha os estremos em que viuo; lembrete o merecimento de quem me mata, a alta genelosia sua, a grandeza de seu estado, e sobre tudo, aquelle parecer tã diferente dos outros, que pollo mundo se louui; e junto coisto se quiseres sentir que sam eu tam engeitado da fortuna, que né conheço o sangue donde venho, né outro pay se nam o teu, que tem a valia, que tu sabes, julgaras que nenhú bé me fica de que me contente se na o erro de meu atreuimento: pois este qual outro pode ter mor que dar fim a meus dias, justo galardam de tamanha ousadia? e tras estas palauras começou soltar outras tam enleuadas em sua pena, que trasportado de todo, caminhaua sem saber pera que parte, Tom. I.

como homé que de nada se lembraua: mas tornado, em seu acordo vio perto de si hua ponte, que atrauessaua hti gra rio, no meo della hu caualleiro apercebido de justa, armado d'armas de branco e encarnado có ondas de prata, no escudo em campo pardo hú touro branco, e estaua aa pratica co outros tres, que queria passar, e nam lho consentia; mas nisto hū delles abaixou a lança remetendo ao do touro, e ambos fizeram as suas em pedaços: o do touro fe apegou ao colo do cauallo e perdeo os estribos, o outro foy fora do seu: o segundo querendo vingar seu companheiro, remeteo ao da ponte, qu'estaua ja prestes; porem este foy a terra sem encontro por culpa do cauallo, que, por na fer acostumado naquelles passos, ouue medo aa ponte, qu'era de pao e muy alta, de maneira que furtando o corpo, ficou seu senhor fora delle: o terceiro pos as pernas ao seu e encontraráse có tamanha força, que ambos ficará a pe no meo da ponte; mas o que a goardaua leuou as redeas em a mão, e tornou caualgar tá prestes como se na cahira. O outro arrancou da espada pedindo batalha: isso na posso fazer, disse o do touro, porque que este passo manda guardar, nam quer que a faça senam có qué conhecidamente leuar de mi o milhor da justa; e pois vos nam

o fizestes, nam me ponhays culpa: o outro se arredou agastado por nam fazer sua vontade. O caualleiro da fortuna conheceo os tres que erá de casa do emperador e seus amigos, e nam quis que ficasse sem emenda. E remetendo ao da ponte, que ja estaua concertado pera o esperar, deu coelle fora da sella mais leuemente. do que os outros o forá de suas mãos: e saltando do cauallo, que nã o pode virar na estreiteza da ponte, o achou coa espada nua e o escudo embraçado e arrancando a sua começată de ferirse de sorte, que os tres derrubados, que erá Luymá de Borgonha, Germá d'Orlies e Tenebrante se espantauam da braucza da batalha. E posto qu'os golpes do de a ponte fossem dados como da mão de seu dono. qu'era muy valente caualleiro, os do da fortuna tinhá tanta deferença, que logo o amoltrara em suas carnes; porque desfazendo lhe o escudo em o braço, semeou a ponte coas rachas: e coa rotura das armas sahialhe tanto sangue, que qualquer outro o nam podera foster; mas o do touro se defendia co tamanho acordo, que fez durar a batalha mais tempo do que a outré podera durar. O da fortuna descontente de ver, que hu home ta mal tratado she duraua tanto, renouando a força e golpes o fez vir a seus pes, e pondolhe a ponta da es-

pada no rosto, lhe disse, que se rendesse e dis sesse quem era, senam que o mataria. O outro, ainda que muito contra sua vontade o fizesse. por ver o estado em qu'estaua, na pode al fazer, e disse. Certo, Senhor caualleiro, minha tençã foy sempre ninguem saber de mi meu nome, ate minhas obras o manifestarem; mas pois a fortuna me chegou a tempo, que o ey de confessar por força, o que sem ella nam fizera, a mi me chama Pompides filho de dom Duardos principe d'Inglaterra e de Argonida senhora da Ilha encantada: ha poucos dias que sam caualleiro e guardaua este passo, por mandado de húa dona, que me aqui mandou curar de humas feridas, de que estaua pera a morte, que na batalha de dous caualleiros, que matey, recebi, co tençam de tomar aqui hu, que ella desejaua, e ha vinte dias que o guardo: no fim delles passey comvosco o que nam cuydei passar co ninguem. O da fortuna lhe disse. Senhor Pompides, de tal pessoa como vos nam se hade crer senam que por força fazeys estas forças a qué volas nam merece; mas co tudo daqui auante buscay outras auenturas, pois pollo mundo ha muitas, e deixay esta co que empedis o caminho a algus, que pera todos se fez franco. Os tres se chegaram pollo conhecer, mas elle se despedio pagando lhe algúas palauras de ofre-

cimentos, que lhe fizeram, co outras ta verdadeiras e tais como ellas. Pompides ficou tá mal tratado, que o leuará em andas a hú castello onde se curou, o qual auia poucos dias, qu'era feito caualleiro por mão del rey Frisol d'Ungria, e andando pollo mundo buscando nouas de seu pay, veo ter aquella parte onde passou o que ouuistes. Pois os tres companheiros tambe seguiram sua rota espantados da valentia do da fortuna e desejosos de o conhecer, os quaes sayram da corte do emperador é busca de Palmeirim, tanto que o achará menos, que erá grandes seus amigos. Aqui deixa a historia de falar neles, por contar d'hua auentura, que aconteceo ao caualleiro do Saluaje no valle descontente co outro que o aguardaua. Porque este. tanto que da floresta da Fonte clara se apartou de Palmeirim e de Trofolante e os outros que fe ahi charam, correo muitas partes passando por muitas auenturas, e fazendo por onde hia cousas de notauel sama, lembrando lhe que soo seus feitos o podia fazer famoso; pois os de feus passados na sabia quaes fora: e tabé p que se ganha por seu dono he melhor, que o que fica dos antigos.

#### CAPITULO XXI.

De que aconteceo ao caualleiro do Saluaje no valle descontente co outro, que o guardaua.

Iz a historia, que o caualleiro do saluaje tanto que se apartou da floresta, onde tomara o escudo aa donzella, junto da cidade de Costantinopla, depois que so das feridas, que ouue na batalha co Trofolante, caminhou por suas jornadas tanto tempo sem auentura pera contar, tee que hu dia se achou naquelle reyno de Lacedemonia, contra a parte onde Paudricia viuia na sua casa da tristeza, que era em hu valle a que també posera nome o Valle descontente: porque todalas cousas delle pareciá de pouco contentamento. Os aruoredos medonhos e tristes, os ares mal affombrados, as agoas do rio, que o atrauessaua, de húa cor e som espantoso, como se atras disse. Assi que tudo ora conforme ao lugar. A húa parte, onde o rio fazia hu pego escuro e manso, debaixo de hús amieiros espessos estaua hii caualleiro grande de corpo, armado de folhas daço negras e amarelas sé outra mestura, no escudo é campo negro hú cirne branco, caualgaua nú cauallo ruço e encostadas as arno-

res algumas lanças. O do faluaje como no valle entrou, tudo lhe pareceo menos alegre do que te li viera. Chegando perto do apousento de Paudricia, vendo a maneira delle, na sabia que cuydasse. O caualleiro do valle tocou com muita força hu corno pequeno, que tinha pendurado nu'aruore, que bé longe se ouuia, e te naquillo parecia que abrangia a trifteza daquella casa, porque o seu som era mais temeroso que apraziuel. E inda o na acabou de tocar, quando antre as ameas daquelles paços posera hú pano negro, sobre o qual se pos húa dona có alguas donzellas pera ver a batalha. O do saluaje na sabendo determinar a reza de tanta tristeza, laa sentia o seu coraçam húa paixá grande de aquella gente; porque quando elle he nobre, affi sente o mal alheo, como o seu: hú escudeiro do outro se chegou a elle, dizendo. Senhor, aquelle caualleiro, que debaixo das aruores esta, vos manda dizer que a cinco meses, que guarda este passo a todolos caualleiros andantes e te alcançado vitoria de tantos, como podeis ver pollos escudos que no tronco daquelle alemo está pendurados, pedevos, se quereis escular isto por onde bis outros passam tanto contra sua vontade, quende duas cousas façays hua, ou vos torneis por onde viestes, ou prometaes de sempre viuer no conto. dos tris-

tes, e pera final disto deixeis vosso escudo e o nome de vossa pessoa escrito em o brocal delle; porque assi o quer a senhora a qué serue. Sam tă maas condições as que me comete, disse o do saluaje, que, por na sentir o desgosto de nenhua dellas, quero antes passar pollo perigo de suas mãos, que eu ey por menor, que esse outro em que me quer poer: e dizendo esto abaixou a lança, e o outro se veo a elle: o do valle errou seu encontro e perdeo os estribos coa força do que recebeo; e arrancando das espadas começara de ferir se co muito esforço: nesta batalha andară grande espaço sem se conhecer vantaje; posto que na fim della o caualleiro do valle se sentio tam afrontado, que quis descançar; mas como o do saluaje sentisse nelle fraqueza e desejo de repouso, o carregou de tantos golpes, qu'é pequeno espaço se mostrou a deferença, que de si ao outro auia, tratando o tam mal, que o fez vir ao chão. Neste tempo se tirara das ameas todas as pessoas que viam a batalha, começando dentro hú pranto de vozes tristes, de sorte que prouocaua o animo do caualleiro do saluaje sentir sua pena, e auer doo da vida de seu contrairo. Porem tirando lhe o elmo, tornado a seu acordo, fez que o queria matar, dizendo que o faria se lhe nam dissesse a reză porque guardaua aquel-٠... ۾ le

k passo e qué era. O outro vendo se é tal estado, có palauras forçadas lhe disse: Se em perder a vida ganhara algúa cousa, isso tiuera por menos, que dizer o que me preguntays; mas pois nas armas leuays de mi o milhor, nam vos quero negar o mais. A mi chama Blandido, filho da iffante Paudricia de Lacedemonia, senhora da Casa da tristeza, que he esta que aqui a sua vida e a reza porque a faz, he tam notoria pello mundo, que ja a sabereys: eu, porque em al a nam poderia seruir, pus me neste passo com tença de fazer vontades tristes em homés isentos disso, crendo que o mayor bé de todolos males he ser muitos a sofrelos. O do saluaje que ja outira falar neste Blandido, e o tinha por bo caualleiro, o ajudou a erguer, pedindo lhe quisesse deixar a guarda de aquelle valle, e seguisse outras auenturas, pois entam pollo mundo as auia tam assinadas. Elle o prometeo, rogando lhe que lhe dissesse seu nome, e o recebesse por seu amigo e seruidor; porque coaquelle contentamento quería esquècer a falta que alli recebera. Senhor Blandido, disse o do faluaje; eu sam o que ganho tanto nesta amizade, que nam sey com que vos agardeça a merce que me nisso fazeys; meu nome ao presente nam he sena o caualleiro do saluaje: por este me conhecem todos, nem eu espero de Tom. I.

me nomear por outro ate saber mais de minhas cousas do que agora sey. Minha viajem he caminho da gram Bretanha ver onde se perdem todolos homés assinados, e ter lhe companhia a sua perdiçă; porque por mayor perda aucria ouuir o desastre de tantos e sogir delle, que perder a vida de mestura co tantas e de ta essorçados e nobres caualleiros. Blandido se sora logo em sua companhia, se estiuera em desposçam pera o poder sazer. Assi se partira hir doutro co aquellas palauras d'amizade que depois sairam obras ta certas, como adiante se mostra: que he cousa, que poncas vezes se alcança e depois de alcançada he ta singular virtude, que muitas outras excede.

#### CAPITULO XXII.

De came Fierand, principe de Gerdenba, veo a corte. do emperador Balmeirim a do que hi passim.

Am passaram muitos dias depois da partida de Palmeirim da cidade de Costantinopla, que a ella veo ter hú caualleiro estranho, que a húa parte do terreiro do paço mandem armas húa tenda muito grande, e em estramo: rica e seita d'enuença noua: da banda de fora de cetim negro e asorrada de outra seda. parda, onde sotil e artificiosamente estaua laurada e esculpida toda a maneira de sua vida e assi mesmo da fermosa Altea, por hus passos ta tristes e namorados, que obrigauá e faziá forca a toda pessoa a sentir aquella dor como se fosse sua propria. A tenda estaua seita em coadra: tinha em si dous repartimentos, tirando o principal, em que o caualleiro fazia seu assento có muita tristeza e dor. Da parte de fora muitas infindas lanças e quatro cauallos presos, pera justar, que nem por falta dellos o nam podesse fazer. Sobre a porta se mostraua hua imagem de molher affentada em hú arco, que o mesmo portal da tenda fazia, tirada pelo natural d'Altea tá fermosa, que, deixando Polinarda, nam ouue na corte dama tá confiada, a que nam fizesse enueja, com letras na bordadura de hua roupa que declarava seu nome. Florama. antes que na tenda entrasse, foy ao passo acompanhado de dous escudeiros, armado das armas que costumaua, leuando somente desarmada a cabeça e mãos. O emperador o aguardou em casa da emperatriz acompanhado dalgús, que nas feltas dos noueis se acharam. Todos se apartară por dar lugar a Floramă, que alé da mostra de sua pessoa mostrar o preço della, era ta be desposto e gentil home de rosto, que daua azo ao olhare co afeiçam. Chegado ao emperador Rii quis

quis lhe beijar as mãos, mas elle o nã confintio. Florama, ainda que a fermosura e parecer dalguas damas daquella casa lhe parecesse por cima de quantas nunca vira, estaua tá cego de suaafeicam, que lhe nam deixaua confessar, que nenhua o fosse tanto como Altea sua senhora; e depois de as olhar, virouse contra o emperador, dizendo. Muito poderoso senhor, eu sam hú caualleiro a qué a fortuna tem feito mais dano que a todolos do mundo, que ná contente de me tirar diante os olhos a fermosa Altea, consentio que hú caualleiro de vossa casa fosse ter comigo, onde eu co'aquelle corpo morto fazia vida contente, e sobre dizer que sua senhora era mais fermosa ouuemos batalha, vencendo me nella, na porque a reza fosse de sua parte; mas por o estado em que me achou, que era ta fraco, que a nam pode defender, e porque la onde a senhora Altea esta cuydo que sentira esta ofensa sua ganhada por minha fraqueza, fiz voto de correr todalas cortes de principes e emendar a falta em que cahi. Pollo qual digo, que nesta, que he a primeira e mais nobre, farey conhecer a todolos que serue damas, que nenhua ygoala ao menor quilate da figura que sobre a porta de minha tenda esta, e o que comigo ouuer d'entrar em campo, a de leuar algua empresa ou ymagem da dona ou don zella,

porque se combater, pera sicar ao vencedor, e o vencido deixara suas armas, e o nome sera posto em hú dos apartamentos da tenda, que pera isso se fez; e sendo caso que algum me venca, ficara senhor de tudo; poré nenhú podera comigo contender das espadas senam aquelle que na justa me for igoal. Vossa A. pode ser juiz, pera que as cousas se determiné justamente, e eu me vou onde a deferença ha de ser. Acabadas as palauras, depois de fazer seu acatamento, se foy. Algús ouuera por duvidosa sua demanda, e ao emperador també lhe pareco aspera d'acabar, e preguntando se auia hi qué o conhecesse, ouue muitos que dissera ho que delle ouuiră, de que o emperador ficou agastado. pelo na tratar coa cortesia que tal principe merecia, estranhando sua vida. Posto que as damas a louuauă pela obrigaçă em que co'ella punha a aquelles, que as seruia: sua vinda fez tamanho aluorogo em muitos, qu'é pequeno espaco foram a porta do cerco, onde se as julias fazia, mais de dez caualleiros. O primeiro foy Graciano principe de França, a que os amores de Claricia filha de Polendos rey de Tesalia fazia poer naquelle perigo: e, antes que justasse, tirou hu anel do dedo có hu robi de muito preço, que lhe ella no dia do torneo dera em sinal de seu canalleiro e o den aos juyzes: vinha

em hú cauallo castanho craro cheo de malhas pretas, armado d'armas d'azul e ouro, no escudo em campo verde húa donzella co'rosto cuberto. E antes que abaixasse a lança, postos os olhos nas janelas da emperatriz afirmando os em sua senhora, disse. Pera cousa tá clara, como he serdes vos mais fermosa que Altea, escusado he pedirvos ajuda: e pondo as pernas ao cauallo remeteo a Floramá; e ainda que os encontros foram grandes e dados em cheo, nenhú foy ao chão, desta maneira correrá a segunda vez sem se poderé derrubar, e aa terceira o caualleiro da morte se chegou aa image, qu'estaua sobre a tenda, disendo. Sembora, pois nas cousas em que vos sempre pedi socorro mo na quisestes dar, nestas que sam do vosso seruiço nam mo negueis. E apertando a lança fo o braco se juntaram ambos co tamanho impeto e força, que Floramam esteue de todo pera cayr; mas Graciano foy ao chão, de que ficou tá descontente, que se entá podera comprar aquelle desgosto co todo o senhorio deseu pay, ainda crera que lhe custaua pouco. O emperador, posto que sentio o vencimento de Graciano seu neto, teue em muito a valentia do caualleiro estranho, e temeo ver sua corte em algua falta. Florana pedio a Graciano que lhe mandase dar as armas segundo a postura có que alli entrara.

Que se nellas auentura, disse elle, forçado he que algú ora finta o desgosto, que comigo trazem: e entrando dentro na tenda foy defarmado e o feu nome posto em o lugar, que pera isso estaua aparelhado. Ná tardou muito que Goarim, hirmão de Graciano, veo, que també foy derrubado na primeira justa, e deixou as armas e o nome escrito junto do de Graciano. E justou sem empresa, que Clariana, a qué seruia, lha na quis dar, porque trazia o coraçam mais entregue em outra parte. Tras este justou Tragonet o ligeiro, Flamiano, Rocandor, Efmeraldo o fermoso e outros, que por todos forá dez, a que o emperador tinha é muita estima, e todos deixara as armas e empresas e os nomes escritos no apartamento da tenda, a que: pos nome Sepulcro, de namorados. O emperador nam quis que aquelle dia justassem mais, por dar algu aliuio ao caualleiro estranho, inda que o gosto da vitoria lhe fazia nam sentir o trabalho, que como o vencimento he de confa que se muito deseja, o contentamento de na ser vencido faz ficar tudo em descarso. Pera outro dia se aparelhara algús canalleiros estremados. cada hu ta confiado no parcoer de fua senhora, que o espaço que estaua por passar lhe parecia mayor do que de seu matural o era. Essa noite ouue serão, e Florama esteue presente vendo fauofauores de muitos, que lhe trouuera a memoria a perda dos seus e saudade das cousas passadas: e na podendo soster em si aquella paixam, desabasada có algús sospiros dissimulados, que ningué outia e a elle arrancada a alma, qu'este era o mayor remedio, que aa sua dor podia dar. Porque elles e lagrimas em as tristezas sam aliuio doutros males.

## CAPITULO XXIII.

Do que paffou o segundo dia nas justas de Floramam.

Inda o fol ná era faido, quando o caualleiro da morte ja estaua a porta de sua tenda arniado d'armas negras da forte que d'antes trazia, senam quanto era cheas dus rostos de molher, que se via por antre hús aruoredos, que nas mesmas armas vinhã. No escudo em campo negro outro vulto d'omé, ao parecer de todos, triste, cercado de muitas mortes, que mostraua fogir lhe, isto ta natural, que enganaua toda pessoa a auer medo dellas e doo delle. Caualgaua em hum cauallo alazá tostado, o conto da lança posto no chão e elle encostado sobr'ella, e os olhos em Altea, tam namorado e contemplatiuo como se a tiuera viua, dizendo. Senhora, este he o dia, que meus malles guarda-

dara pera remedio de todos elles; porque oje veram as damas a deferença de vos a ellas e dos seus caualleiros a mi por ser vosso. Por isso, ainda que vos sempre esquecesse pera me tratardes be, lembraiuos agora pera vos poder seruir: e isto seja por galardam do mais, que vos mereco e proua do que defendo. Mas o fio destas palauras quebrou Polinardo, irmão de Vernao, que chegou aa porta do cerco armado d'armas de roxo e pardo co pombas de prata, tá sotilmente crauadas, que parecia todo húa peça. No escudo em campo d'ouro húa donzella co rosto virado de maneira que o nam podiá ver. Isto trazia por Polinarda filha de Primalia. co que andaua d'amores em sua vontade sem ella né outré o conhecer delle. Os Juyzes do campo lhe pediră empresa, segundo a ordenança da justa. Oje he o dia, disse Polinardo, que a eu queria merecer; porque tee agora né a tiue, né atreuimento pera a pedir. Os juyzes o dissera a Florama e elle disse: Que pera os desfauorecidos soo coas mostras se contentaua. E abaixando as lanças se encontrará de sorte que as fizera pedaços; e coa grande força se topara dos cauallos de feiçam, que o de Polinardo foy ao chão có seu senhor por ter húa espadoa quebrada, e o de Florama esteue pera cayr tornando a tras dous passos. Polinardo pe-Tom. I.

dio outro pera tornar a justar: Florama o nam quis consentir, dizendo. Que pera os tais tempos auia de vir tam prouido de tudo, que depois nam se escusasse có nada. E sobre isto ouue tamanho debate que o emperador mandou sayr Polinardo, de que se sentio tam agastado, que nam quis dar as armas né escudo né confessar que ficara vencido. Floramá se agrauou de lhe nam fazer inteira justiça, e coesta manencoria andou tá brauo, que antes de comer derribou cinco caualleiros de muito nome: todos louuaua sua valentia em tanto estremo que a punhã nas estrellas, e criá que a leuaria auante e muito a sua honra aquella demanda. Neste tempo cessaram as justas, que o emperador se recolheo a jantar, nam falando né despendendo palauras em outra cousa se nam no esforço e destreza do caualleiro estranho. Acabando de comer a emperatriz co sua nora e Polinarda se veo ao emperador pera dalli ver as justas, que aquelle dia foram muito pera isso. E ainda que a ellas fayra muitos caualleiros, antre os quaes fora Onistaldo, Dramiante e Belisarte, Florama se ouue co elles de maneira, que de todos leuou a vitoria, tendo a fua camara, Sepulcro de namorados, tam chea do despojo de suas armas e empresas, que quasi nam tinhã onde caber. de que andaua por estremo contente, crendo que

que coisto satisfazia a vontade de sua senhora. Ja que o sol se queria poer, entrou pollo terreiro hú caualleiro, que parecia vir de longe, armado d'armas de roxo có esperas verdes, no escudo em campo indio húa espera da mesma forte, passado por alguns lugares, caualgaua em hú cauallo ruço pombo, manchado de sangue, que o fazia mais fermoso. E em passando fez seu acatamento ao emperador e emperatriz: e indo pera onde Florama estaua, primeiro que os juyzes dissessem algua cousa (como homem que ja o sabia) tirou do seo húa tauoa pequena có hú cerco d'ouro e pedras de muita valia, e nella hua figura de molher ta fermosa como a propia por que fora tirada, quera Onistalda filha do duque Drapos de Normandia. E antes que a soltasse da mão, postos os olhos nella disse: Senhora eu sico sem vos, mas nã fem esperança d'alcançar o que os outros nam poderam, pois eu pelejo polla verdade e elles fazia no pello contrario: lenbre vos qu'esta batalha he fobre vossa fermosura, e qualquer ofensa, que se me faça, ofende a vos: fauoreceime nisto, pois o nam fazeys no al, qu'eu nas cousas de vosto seruiço desejo mais a vitoria, que nas de minha vontade o remedio, que me sempre negaftes. E dandoa aos juyzes có grá acatamento e cortesia, coa lança baixa remeteo a Flo-Sii

Florama, que o recebeo descontente e manencorio dos estremos que lhe vio fazer: ambos vieram ao chão mas logo foram leuantados sem mostra de sentirem algu dano da queda, e embraçados os escudos coas espadas nas mãos se começară ferir co tanta força e ardimento, que ao emperador e aos que coelle estauá punhá espanto, desejando conhecer que fosse o caualleiro, que chegara de nouo. Poré elles, como qué lhes lembraua que aquella batalha se fazia sobre o parecer de suas senhoras, obrara nella tantas marauilhas, quantas o amor costuma mostrar nos que por elle se combatem. Nisto andară tanto, que o sol era quasi posto, e elles tă mal tratados como se podia esperar dos asperos golpes, que receberam. Entá se arredaram a fora por descansar do trabalho passado. Florama pondo os olhos em si e vendo suas armas tá mal tratadas, que os vultos de sua senhora estauá quasi desfeitos, ouue tamanha paixa, que começou a dizer: Senhora, be sey que nada vos mereço, pois sam pera tam pouco, que deixo ofender as mostras de vossa pessoa, mas ja agora nam quero mais pera minha vitoria, que as forças que meu erro me empresta. O outro elteue també passando outras palauras comsigo dizendo: O' minha senhora Onistalda, como vos nam lembra que minhas forças nam sam mais

que segundo a lembrança de mi tiuerdes, olhai o estado em que stou, nam me desempareys nelle, lembrevos questa deferença he sobre a muita que ha de vos aas outras molheres, nam consintais que a mentira doutré possa tanto, que faca escurecer esta verdade, de que vos nam sereis seruida, e eu ficarey com dor que se depois nam perca. Nisto se juntará ambos tomando a sua porfia co forças dobradas de nouo, que fizera nelles tamanha mossa qu'é pequeno tempo foră assi maltratados, que se nă podiă ter em pee. A noite cerraua se, ho emperador quisera que a batalha ficara pera o outro dia, e na se pcdendo acabar coelles, mandou trazer tochas, que fizeră o terreiro tă claro como se fora de dia : cada hu ouue tamanha vergonha de ver que sua porfia duraua tanto, que deixando as espadas, que de botas nam cortaua, se trauaram a braços prouando ambos tudo o que podiá, có que as feridas se lhe abriră de tal sorte, que nam auia nellas sangue, que podesse soster os membros; e porque o outro caualleiro trazia húa ferida na perna izquerda de que se nam podia ter, soy tã cansado, que deu comsigo no chão, cahindo Florama sobre elle tam mal ferido, que esteue perto de se nam saber cuja fosse a vitoria; mas como com algú pouco acordo mais que seu contrairo ficasse, tiroulhe o elmo pera lhe cortar

a cabeça. Os juizes lho defenderam, outorgando lhe a vitoria e entregando lhe a taboa da ymagem e armas em final de vencimento: e dalli o leuară aa tenda. Mas quando todos conhecera que o vencido era Beroldo principe d'Espanha, tiuera em mais a valentia do caualleiro estranho. O emperador foy ta triste, que o na pode encobrir, e o mandou leuar a seu apousentamento. Foy curado como tá gram principe o deuia ser. Beroldo depois de tornar em si desejou a morte muitas vezes, por na parecer ante sua senhora, pois em húa batalha seita sobre sua pessoa podera tá pouco, que outré o vencera. Florama esteue muitos dias ferido, e depois de são tornou ao que começara, sendo ja tam nomeado, que de muitas partes o vinhã buscar. E dalli por diante foy tido em tamanha estima, que o julgaua por hú dos melhores caualleiros do mundo, e o emperador o desejou pera seu seruiço co pensamento de lhe fazer muita merce; porque pera dar e na pera se guardarem as riquezas mundanas se ha de desejar.

# CAPITULO XXIV.

Do que aconteceo ao caualleiro da fortuna depois de se apartar de Pompides.

Principe Florama esteue tantos dias na corte do emperador fazendo marauilhas é armas, qu'é toda parte era louvado tanto por estremo, que muitos caualleiros deixauam a auentura de dom Duardos pollo vir buscar; em especial os namorados, que cada hú por seruir fua senhora acodia a se combater coelle, co tençam de ganhar o preço de tamanha empresa; mas em todo este tempo nenhú veo ahi tal a que Florama na mostrasse a ventaje, que auia de Altea aas outras por qué se combatia. E andaua tam vfano e contente de sua vitoria, que de aqui lhe naceo deixar as armas, que d'antes trazia e tomar outras de verde e branco co pelicanos d'ouro e pardo, que leuaua hús corações no bico, tam louçãas como entam trazia a vontade; no escudo em campo verde hú pelicano da sorte dos outros. E deixando o ate seu tempo, torna o autor dar conta do caualleiro da fortuna, que depois que se apartou de Pompides, andou por terras diuersas socerrendo donas e donzellas, desfazendo agrauos a muitos, f2-

fazendo tá assinadas cousas em armas, có que fua fama esparzida pollo mundo fazia espanto em todalas cortes de principes, onde chegaua, sem nimguem saber que fosse: porem o emperador Palmeirim, a cujos ouuidos isto veo, teue sempre por se, segundo os sinais lhe deram, que podia ser elle: e assi andando tam apartado do lugar onde sua senhora estaua, e nam do cuydado, que della lhe nacia, passando pollo reyno d'Vngria aa sahida d'hua floresta, que junto do estremo da Grecia esta, vio vir hú caualleiro em hú cauallo murzello, armado d'armas verdes, e ainda que ellas e o escudo trouuesse rotas por alguns lugares, no ar conheceo que era o companheiro do do saluaje, que entrara no torneo em Costantinopla contra os noueis. E chegando mais ao perto o saluou cortesmente: o outro teue as redéas ao cauallo e depois de lhe responder co outras palauras na menos corteses, disse. Senhor caualleiro, por ventura acharia é vos nouas d'húa cousa, que muito desejo saber. Sam tá mofino, disse o da fortuna, que na sey se dalgua vollas poderey dar boas. Saber m'eis dizer, disse o outro, onde ache hu caualleiro, que traz as armas como estas minhas e no escudo em campo branco hú saluaje com dous liбes por húa trella. Eu solgaria tanto de saber delle como vos, deo

deo o da fortuna, ainda que nam sey se avossa vontade e a minha sam ambas pera hum sim. Por certo tornou o outro, a vossa saberev eu de vos, e se nam for tal, aqui estou eu em quem podereis vingar algú agrauo se o delle tendes. Tee agora o nam recebi de ninguem. disse o da fortuna, se nam d'húa senhora a que o nam mereço, e quer que o tenha della. Esse caualleiro porque me perguntays na sey nada delle; baste saberdes de mi que solgaria de o saber e podeis vos yr embora, qu'eu, ainda qu'esto me lembre muito, outras cousas me lembram mais. Nam sam tam costumado, disse o das armas verdes, a viuer nessas duuidas, que queira ficar nessa em que me deixays. Vos me direys pera que desejays achar esse homé e se nam olhay por vos. Nisto baixou a lança e re-. meteo tam de supito que o da fortuna ná teue tempo pera mais, que fazerlhe perder o encontro; e sem tomar a sua a Seluiam, que lha quisera dar, arrancou da espada, mas o outro tornaua ja de volta coa lança baixa, e ainda que daquelle o nam errou e a fez em algús pedaços, nam o pode mouer da fella; antes ao passar leuou hu golpe no escudo da espada do da Fortuna tal, que hú terço delle foy ao chão, de que ficou com menos foberba e mayor temor e medo que dantes: e tirando a sua da Tom. I. bay-

baynha, receberamse ambos com tamanha yra. que ella fez sentir a cada hu os golpes de seu contrairo; porque o seu natural he criar grandes forças onde as ahi menores, e das grandes fazer muito mais grandes, e aos fracos e sem esforço emprestar animo e fortaleza e tudo pera mais dano; de forte que as armas dauam sinal das obras de cada hú. O cauallo do das verdes de cansado, assi do trabalho daquelle dia, como das jornadas dos outros passados, nam se podendo ter, cayo com seu senhor, e elle se lançou fora tam prestes e com tamanho acordo, como nas grandes afrontas he necessario. O da fortuna se deceo do seu, que tambem nam andaua muy folto; e como entam se podessem chegar melhor que dantes, seriamse mais sem doo. Nesta batalha se detiueram tanto prouando suas forças, ajudandose de suas manhas e esforço, que o das armas verdes comecou d'enfraquecer, nam podendo tanto espaco sosterse contra tal imigo. O da fortuna vendoo em tal estado e sentindo de sua pessoa, que auia de pelejar tee a morte, por escusar mal tam mal empregado, mouido de dor e piedade se quisera arredrar; mas elle, que conheceo o porque o fazia, o tornou a cometer, dizendo. Acabay o que começastes, que nam sam eu tam desejoso da vida, que sem honra a queira pos-. , fuir.

suir. Folgo, disse o da Fortuna, que sentistes minha tençam; e pois della se nam tira outro galardam se nam palauras desagradecidas, esta he a paga qu'ellas merecem. E ainda bem nã acabaua de o dizer, quando, dandolhe de toda sua força hu golpe por cima do elmo, o sez agiolhar, e leuandoo nos braços ho derrubcu de todo: entam mostrando que lhe queria cortar a cabeca, o das armas verdes, vendose em tal estado, lhe disse: Senhor caualleiro, nem por estimar tanto minha honra, que engeitasse vossa piedade e cortesia, he bem que me mateis; pois de minha pessoa ja tendes ganhado o mayor preço, e essoutro he obra de crueza, com que muitas vezes a vitoria se escurece, ou fica menos d'estimar. Sabeis tambem defenderuos, disse o da fortuna, que me arrependo de fazer o que me pedia a vontade, e com tudo faloey se me nam dizeys quem soys e quem he o caualleiro do Saluaje. Quem eu sam, disse elle, vos direy logo; mas quem he o caualleiro porque me perguntays, ne eu volo saberey dizer, né inda que o soubera nam sey se o fizera co medo de nenhú perigo. A mi chama dom Rosiram de la brunda, sobrinho del rey d'Inglaterra, filho de Pridos duque de Gales e Cornualha. Isto he o mais, que de mi podeys saber, e se disso nam sois satisfeito, acabay o come-

T ii

cado e sereis de todo contente. O da fortuna o deixou, partindo se delle alegre de o vencer, porque sabia camanho era o preço deste caualleiro, assi nas armas, como em todas as outras cousas, dizendo, primeiro que se fosse. Senhor dom Rosiram, milhor fora qu'esta deserença nam chegara tanto ao cabo, pois ainda que a culpa seja vossa, ja o dano nam pode deixar de ficar d'ambos, e minhas armas assinadas de vossas mãos sam bố sinal disso. Dom Rosiram de fraco nem se pode ter em pe nem lhe pode responder. O da fortuna pesando lhe de o ver é tal estremo, seguio seu caminho, e aquella noite posou em hú castello de húa dona, onde foy be agasalhado e curado de alguas feridas pequenas, que leuaua, e ali se deteue algús dias. Pois tornando a dom Rosiram, pera se saber a rezam porque se apartara do do Saluaje, de que atraz ná faz mençá, he esta. Aos dous dias depois de sahiré da cidade de Costantinopla, vieram ter a hú valle tres legoas dahi, pello qual atrauessaua a cauallo hú donzel pequeno chorando em vozes altas: o do Saluaje o deteue co tença de lhe perguntar, porque se queixaua: elle lhe disse que vindo em companhia de húa donzella cujo era, tres caualleiros a tomaram per força e a leuauá pera a forçar, que lhes pedia que có suas pessoas e armas a quisessem so-COI-

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

correr, e indo ambos a isto, topara coa outra de Daliarte, que trazia o escudo aa corte. Dom Rosiram vendo que o desejo do caualleiro do saluaje era tomar lho e fazer o que depois fez, lhe pedio que o deixasse a elle soo na empresa do donzel, ficando concertado, que dahi a certos dias se juntassem em hú lugar sinalado: mas dom Rosirá, posto que a acabou, vencendo os tres caualleiros co morte de dous delles, recebeo tantas feridas, que na cura dellas se deteue mais espaço do que concertará: assi que, quando veo, o do saluaje estaua be alongado: entam andando pelo mundo buscandoo foy topar co o da fortuna e passaram o que se disse. A reză porque este dom Rosira se chamaua de la brunda, inda que seja larga de contar, he esta. Escreue se nas cronicas ingresas, qu'el rey Mares de Cornualha ouue na raynha Yseo abrunda antes de sua morte ne da de Trista de leonis, hua filha, a que també chamará Yseo; outros queré dizer que foy filha de Trista, esta casou co Vrgel blasonante duque de Galez e d'ambos naceo Blasona de la brunda, que se depois chamou duque de Galez, e Comualha e foy casado co Morlota, filha del rey Charlia d'Irlanda, e delles naceo Morlot de la brunda, a que poserá este nome, assi por causa de sua may Morlota, como por Morlot o grande de que inda em aquelle tempo Yrlanda se honraua: e assi de geraçam em geraçă vieram estes duques tomando sempre aquelle apellido, te chegar ao duque de Galez, pay de Pridos e elle mesmo pos a seu neto aquelle nome, porque hú tam antigo e honrado origé se nam corrompesse. Assi qu'esta he a rezam por que dom Rosiram se chamaua da brunda. E tornando ao preposito, Robrante seu escudeiro lhe apertou as feridas, e o leuou a hú moesteiro de frades, qu'estaua hi perto, onde curara delle có muita diligencia, por ser casa de homés deuotos e de boa vida, tendo prestes pera aquelles casos todo necessario, lembrando lhes que os homés no seruiço de Deos hamde ser largos e no seu honestos.

### CAPITULO XXV.

Como o caualleiro da fortuna soube de hua donzella as novas da corte, e do que sez.

Costantinopla e sahira da corte outro dia depois da batalha de Florama e Beroldo principe d'Espanha, a vir a ver esta sua tia, que era muito rica e nam tinha outra erdeira: mas o da fortuna, que estaua bem longe de cuydar que aquella poderia ser Lucenda com que se criara, nam se guardou se nam a tempo, que ja o nam pode fazer; e vendo quam mal se podia encobrir, foi se pera ella dizendo. Senhora Lucenda, quem vos traz a esta terra tam longe d'outra onde vos eu deixey bem de vagar. Lucenda conhecendo que era Palmeirim, o foy abraçar, dizendo. Nã vos aconselharia eu que fosseis aa corte sem algua desculpa da culpa, que vos la da vossos amigos e amigas, por assi vos encobrirdes de todos ao tempo de vossa partida: e bé se parece que nam soys namorado, pois agora que as damas vos ham mester, nam pareceis pera as vingardes do principe Florama, que tamanha ofensa lhe tem feita. O caualleiro da fortuna lhe pedio que lhe dissesse qué era o principe Floramam e em que as desseruira: a donzella lhe deu rezam de tudo o que passaua, de que sicou menos contente do que suas vitorias o traziam. E logo lhe veo a memoria que aquelle poderia ser o que achara na coua e a que ja vencera. Porem lembrando lhe que todas aquellas cousas passauam ante a fermosa Polinarda sua senhora,

pode mal dessimular a paixam, que disso recebeo. E despedindo se dellas, por ser ja tarde se deitou sobre ho leito, dormindo co menos repouso do que sohia, inda que dantes tinha bem pouco, culpando sua tardança, pois era causa de Floramă estar tam vitorioso. De outra parte, trazendo aa memoria que sua senhora lhe mandara que nam parccesse ante ella, nam sabia que fizesse, porque tudo lhe parecia ser graue. Desobedecer seu mandado nam era em sua mão. Deixar passar a mentira de Floramam com vitoria tam grande parecia lhe muy aspero. Contendia comfigo mesmo qual destes estremos seguiria. Depois de detreminar algu, auia por erro deixar o outro: veuia nestas deferenças sem saber tomar concrusam, achando o coraçam tam pouco liure, que nam sabia qual escolhesse. Nestes trabalhos d'esprito passou toda a noite e depois que veo o dia nam se achou descansado delles. Com tudo nam sabendo detreminar se, quis antes errar em yr ver se com Florama, que estar em duuida se acertaua em fazer o contrairo. Ao outro dia tomando suas armas e despedindo se de Rianda e Lucenda, se pos em caminho a via de Costantinopla; e muitas vezes viraua as redeas do cauallo pera fe tornar, lembrando lhe o mandado de sua senhora. Seluiam o tirou muitas vezes deste pensamento, dizendo

do lhe. Senhor se em hum caso tam grande como este nam seruirdes vossa senhora Polinarda. em que esperays de lhe merecer algu bé, pera remedio de tantos males. Hide por diante, que mayor erro seria deixar passar a ousadia de Floramam sem pena, que yr onde ella vos defendeo, pois he pera a seruirdes: quanto mais que o que vos ella entá disse, logo se arrependeo d'o ter dito, porque as palauras que a furia comfigo traz, depois della passada traze arrependimento comfigo. Assi que co'estas e outras, que lhe disse, o fez yr seu caminho: e passados algús dias, sem achar cousa que lh' empedisse chegou a vista daquella grá cidade de Costantinopla hú domingo ora de vespora. E vendo os paços do emperador e apousentamento de Polinarda, pos os olhos nelles. Fizeram lhe tamanha faudade que começou dizer mil vaydades namoradas, nacidas de seu descuydo, mesturadas co tantos desatinos, como hú homem trasportado naquelles tempos foe achar. Seluiam se chegou a elle e lembrando lhe onde estaua o tirou daquelle pensamento. A este tempo acabaua de se combater co Floramam Tetubante de Grecia, que seruia secretamente Cardina, filha do gigante Floram, có tençam de casar co'ella, por ler muito rica; mas como sua fermosura e d'Altea nam fossem iguaes, muy prestes foy venci-Tom. I.

do: e Floramam andaua tam contente, qu'ellaua có palauras fauorecendo fuas obras ante a ymagem de sua senhora Altea, como que della lhe ouuera de vir o galardam d'ellas. O emperador nam sabia encobrir o pesar, que disto recebia, e estando enuolto neste cuydado depois do vencimento de Titubante, entrou pollo terreiro do paço aquelle esforçado caualleiro da fortuna, armado de nouo de aquellas suas armas de pardo e abrolhos d'ouro por ellas, é hú cauallo bayo fermolo e grande co remendos de cores muy be postos, que lhe dera Rianda, que fora de hú seu sobrinho: e passando por baixo donde o emperador estaua, abaixou a cabeça em sinal de cortesia. Nelle e em todos ouue grande aluoroço, crendo que seria aquelle o caualleiro da fortuna, de que ta altamente se falaua. Florama agastado de ver o aballo, que co sua vinda fizera, começou concertar se co tençam de lhe quebrar a soberba, com que entrara. O da fortuna tanto que chegou a porta do cerco, virou se contra os paços e apousentamento da emperatriz, e vendo as janellas cheas de damas e antr'ellas a fermosa Polinarda, recebeo tamanho sobresalto em seu coraçam, que de trasportado perdeo a memoria daquello pera que viera. Mas Seluia, que nunca se apartaua delle, chegou se o milhor que pode, di-

zendo. Ha senhor ná mostreis tamanha fraqueza em tempo tá pouco necessaria. Entam tornando em fi e vendo o erro ou descuydo, porque passara, começou dizer antre s. Senhora, pera remedio de meus males queria que me valesseis ou vos lembrasseis de mi, que pera o perigo desta justa nam ey mester mais que a rezá que comigo trago, que he fazella em vosto nome. E co'estas palauras entrou dentro no cerco. Os juyzes lhe pediră emprela legundo a postura de Florama. Nam tenho outra, respondeo elle, se nam o cuydado que meu coraçam sente, se me vencere, tirem no, qu'este he o mayor preço, que de mi se pode ganhar. Floramam consentio na justa soo pollo rebollico, que com sua vinda fazia. E abaixando as lanças ao som de hua trombeta remeterá ambos a hú tempo, encontrando se em cheo com tanta força, que a lança do caualleiro da morte se fez em muitas rachas no escudo do caualleiro da fortuna, ficando tá inteiro na sella como se lhe ná tocara, porem o retorno foy be diferente, que tendo de sua parte a rezam da fermosura de Polinarda. deu có Floramam por cima das ancas do cauallo tam gra queda, que o deixou sem nenhú acordo, que foy verdadeira mostra da auentaje, que auia della a Altea. Este encontro tam sinalado pos tamanho espanto em muitos, que sez perder V ii

der a memoria de todalas outras cousas passadas, ainda que de outra parte nimgué tiuera de que se espantar, se soubera em cujo nome se elle den. O caualleiro da fortuna se pos a pe e tirando o elmo a Florama, que de descontente ou desacordado na bollia, quisera lhe cortar a cabeça: os juyzes o ná consentirá, outorgando lhe a vitoria. Florama foi tomado por seus escudeiros e leuado fora da tenda, e a mesma tenda e armas entregue ao da fortuna. O emperador nam se sofrendo coa sospeita que seu coraça lhe daua, deceo abaixo. Mas elle desejoso de se encobrir, se sahio por húa parte do terreiro tam encuberto, que quando o emperador veo o ná achou, de que ficou co menos contentamento de vencimento tá honrado. E sentindo que que tanto trabalhaua por se encobrir seria escusado mandar por elle, o nam sez. Porem o prazer geral de Florama ser vencido. fez esquecer o pesar de se na conhecer o vencedor, e nam he muito de espantar destas mudanças, que a fortuna traz comfigo, pois suas cousas de gloria ou miseria anda sempre acompanhadas.

### CAPITULO XXVI.

Como aquella noite ouue serão, e ao outro dia a emperatriz veo a ver a tenda de Floramã.

Quella noite quis o emperador que ouues-I fe ferão de fala; mas có Vafilia fua filha esposa de Vernao nam pode a emperatriz tanto que afizesse vir a elle; porque, como se ja disse, esta senhora, depois da partida de Vernao, ja mais a poderá ver em parte onde ouuesse algu contentamento. A fermosa issante Polinarda veo ta galante, como qué co seu parecer e fermosura alcançara o preço da vitoria de Floramă. Todas as outras damas se vestiră ricamente de atauios louçãos, porque nam ouue entam nenhua, a que aquelle prazer na alcançasse. Os caualleiros mancebos e namorados viera gentis homés e custosos; porque ainda que muitos ou casi todos fora vencidos naquellas justas e a lembrança de seu vencimento os trouuesse algú tanto corridos e descontentes, quisera dissimular sua pena co mostras alegres em festas e aluoroço ta geral. Cada hu se sentou junto de qué mais trazia na vontade, auendo por cousa noua alegria tă supita em parte defacostumada de tanto tempo. E passando o mais delle em

palauras de contentamento, durou grande cantidade da noite, sendo o gosto-daquelle espaco de muito preço pera cada hú, se na pera o emperador, que auia por mor a perda de se lhe hir o caualleiro da fortuna sem o conhecer, que o prazer de ver vencido Florama co tanta honra de sua corte. Ao outro dia, depois de ouuir missa co toda a solemnidade, que nos dias de festa costumaua, quis jantar na tenda coa emperatriz e sua nora: el rey Frisol comeo co' elle e trouve as emperatriz polla mão, e o cmperador a Gridonia, o principe Florendos a iffante Polinarda: e assi todolos outros principes cada hu tomaua o lugar de que mais se contentaus; sahindo tá atauiados e custosos e gentis homes, quanto em outra parte naquelle tempo sena podera achar. E depois d'acabado o comer, que foy seruido co toda a cerimonia necessaria pera seu estado, quis o emperador que vissem a tenda e as cousas della. Forá primeiro que tudo ver a imagé d'Altea, que estaua sobre a porta, e julgauá na por tá fermosa, que os vencidos de Floramá auiam aquelle parecer por honesta desculpa de sua quebra e asirmanam que Floramam tinha muita rezam pera sua yida sempre ser triste, porque a perda d'Altea era bem merecedora de mais. Dalli fora ao sepulchro de namorados, onde viram em torno da casa penduduradas as armas dos vencidos, coas proprias empresas de quem seruia, e os nomes de seus donos escriptos co letras claras e grandes, que se podiam ler de longe. As damas motejauam sobre o desastre de seus seruidores, de que muitos estauam corridos e descontentes, que auiam aquella pratica por mayor afronta, que o vencimento passado. A fermosa Onistalda disse, rindo: Parece me que seria bom, pois aqui estamos tantas, nam consentir que hú soo caualleiro leue o despojo de quem nos serue, antes ganhemos nos por força o que lhe a elles ganhară co'ella: e eu, pello que me nisso vay, quero ser a primeira, que cometta esta osadia. Ainda nam acabaua as palauras, quando lançando mão da tauoa, em que estaua tirada pello natural, que alli trouuera Beroldo, a meteo na manga de hua roupa a guisa de Grecia, que trazia vestida. As outras, que alli via suas empresas, as tomara co tamanha presteza e desenuoltura, que parecia húa batalha trauada, de que ja usaua da vitoria. O emperador esteue vendo aquella escalla e preguntou a Florendos seu neto se ousaria desendela. Nam sam eu tam pouco amigo de minha vida, disse elle, que a queira auenturar em parte de tanto perigo. Muito quifera faber, disse a emperatriz, que foy a donzella, por que o caualleiro da fortuna se com-

combateo co Florama, que queria que as outras lhe ficassem em obrigaçam. Eu, disse o emperador, na sey cousa que oje nam dera por saber se o vencedor he quem sospeito, mas pois quis que o nam conhecesse, nam pode ser qu'é algu tempo o nam veja, pera perder esta magoa, que ey por tam grande, como podera ter le Floramam deixara a minha corte na falta. que sempre receey. E porque se fazia ja tarde, se tornară ao paço, da maneira que vieram. A emperatriz mandou leuar a ymage de Altea pcra a ter estimada e venerada como merecia cousa tă fermosa e que tamanha memoria deixara Esua casa, de que as damas ficara pouco contentes, parecendolhes que antre ellas nam auia algúa tam fermosa em tudo, que pera vgoalar co Altea lhe nam falecesse muito, se nam foy Polinarda, que vinha liure deste receo. O caualleiro da fortuna se sahio da cidade aa moor pressa, que pode, satisfeito e contente de si polla vitoria, que alcançara: e porque receaua, poder vir alguem tras elle por mandado do emperador, que o obrigasse a tornar, cousa qu' é aquelles dias por nenhú preço fizera, alongouse tanto em pouco tempo, que coa distancia da terra perdeo o receo, que te entam tinha. E inda que a esperiencia do que fizera em Costantinopla o trouuesse algu tanto mais alegre, o desgolDE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 161

gosto, que recebia em cuydar que sua hida sora contra o mandado de sua senhora, o tornaua a fazer tam descontente, que a força deste
pesar desbarataua os outros contentamentos, que
lhe a memoria representaua. E assi coestes pensamentos, ora triste, e outra ora mais triste,
caminhaua por onde o cauallo queria, e nunca.
hia contente, e lançaua os olhos pera húa e outra parte, por ver se coesses poderia ver algua
cousa, que o descansasses; mas a vista, quando
se na emprega e cousas de seu desejo, có nenhúa outra descansa.

# CAPITULO XXVII.

Do que aconteceo ao caualleiro do Saluaje depois que se apartou de Blandidom em o reyno de Lacedemonia.

Caualleiro do Saluaje, depois que se apartou de Blandidom, có quem ouue batalha no reyno de Lacedemonia, caminhou contra o da Gram Bretanha có tençam de hir veralrey Fadrique seu senhor e o lugar onde se perdiam tantos caualleiros, porque ja entam começaua dizerse da torre do gigante; que algús escudeiros dos vencidos, a que Dramusiando lançaua sora do sitio desendido, que no casa som. I.

tello nam cabiá, dauá os sinaes delle; posto que estes na sabia dizer as pessoas, que dentro estauă, que nenhu delles entrara la. E andando por suas jornadas, foy ter a cidade de Lambre, que he porto de mar: alli se embarcou pera Inglaterra, e tendo o vento prospero, em poucos dias forá a vista do cabo de longas naos, que he no mesmo reyno; mas, antes que podessem tomar terra, se she trocou o vento de feiçam, que per força os fez arribar na costa d'Irlanda ao pee do monte de sam Brandam, que nam poderam tomar o porto de Maroique, que he logo hi pegado. E porque hia maltratado do mar, quis sahir em terra; mas o piloto lhe empedia a sahida, dizendo: De meu confelho, senhor caualleiro, antes deuieys esperar pella bonança quando viesse, que sahir em parte de tanto perigo. Porque no alto desse monte viue o gigante Calfurnio, que agora he auido pollo homé desta vida mais temeroso e cruel, a cujo poder ningué chega, que de morto ou preso de muy esquiua prisam escape. Muito me contais das cruezas desse gigante, disse o caualleiro do Saluaje, porem quanto mayores fore, tanto mais esperança pode homé ter de Deos o ajudar. E pois elle aqui me trouue, com sua ajuda quero sahir e esperimentar minha fortuna, pois ella he senhora de

de todalas cousas. E mandando lançar o batel. soo com Artifal seu escudeiro sahio fora, armado daquellas suas verdes armas, de que se muito prezaua, caminhando pela faldra da montanha, que lhe pareceo muy graciosa terra, posto que toda era chea de aquelles altos aruoredos, de que inda Irlanda agora he pouoada: nam andou muito que foy ter a húa ribeira, que do alto do monte decia, tam cuberta d'aruores espessas, que em alguas partes se nam podia ver da agoa mais que o tom, com que passaua. E onde se fazia hu escampado junto de hua fonte, que hi auia, vio estar húa tenda armada pequena e muito louçãa sem gente nem pessoa algua: chegandose mais a ella, achou algus troços de lanças e pedaços d'armas semeados pollo campo, como que alli fora húa grá batalha: e seguindo por hum caminho estreito, que mostraua rasto de sangue fresco, caminhou por elle algum espaço; e sendo ja de todo no alto da montanha vio hú castello grande hem talhado e forte, cercado de torres e edificado sobre hua rocha tam aspera, que por parte nenhúa podiam sobir a ella, se nam a pe. Aa porta do qual estaua hu gigante grande de corpo, cercado de sete ou oiro homés armados de piastrões e alabardas, que tinhão antre si quatro caualleiros presos. E junto do gigante estaua tres donzel-

zellas com os rostos baixos chorancio. Nisto abriram a porta e o gigante as meteo dentro. O do Saluaje pos esporas ao cauallo por chegar ao castello antes que entrassem; mas sendo ao pe da rocha, vendo, que nam podia fobir como cuidaua, se deceo: e deixando Artifar co os cauallos, começou de caminhar por húa estrada pequena, que na aspereza da rocha ao picam estana feita; e ainda que nam era muy alta, fazia o caminho tantas voltas, que em hú ora se nam podia bem andar: e.co peso das armas e pressa, com que tomou aquella sobida, quando foy no fim della, achouse tam cansado, que se na pode ter em pe e sentando se por cobrar alento do trabalho, na quis Calfurnio darlhe tamanho vagar, e mandou tres caualleiros seus, que sahissem a prendello: e estando descansando do cansanço, com que alli chegara, abrira hu pequeno postigo, que no portal da torre se fazia. O do Saluaje, que conheceo de si, que nam estaua em desposiçam pera poderse defender, se pos a húa ilharga delle, ná consentindo que ningué sahisse, te que de todo se achou em sua força. Enta, desuiando se da porta por lhe dar lugar, sahira os tres caualleiros dizendo, que se desse a prisam, se na que o mataria. Menor perigo he esse pera minha condiçă, disse o do Saluaje, que ver me preso ٤

é poder de tal gente; e dizendo isto firio hu delles co tanta forca por cima da cabeca em descuberto do escudo, que o fez cair a seus pes. Os outros o tomará no meo ferindoo por todas partes; mas elle se ouue tambem coelles, qu'em pequeno espaço, derrubando hú no chão, o outro lhe fugio: e porque o postigo da porta se cerrou tanto que saira, que assi era a ordenança de Calfurnio, nam pode entrar dentro; mas na tardou muito, que o gigante deceo abaixo armado d'armas luzentes e fortes, é húa mão hu escudo de gram fortaleza, forrado de arcos d'aço, e na outra húa maça de ferro, de que sahia hus bicos ta agudos e tesos, que nenhua cousa lhe fazia resistencia. E abrindolhe o porteiro toda a porta, que pello postigo nam cabia, diffe contra o do Saluaje. Vos, do caualleiro, mais ousado, que sesudo, entregay vos em minhas mãos, se nam eu vingarev nessas vossas carnes a morte dos meus com tanta maneira de crueza, que me tenha por bem satisfeito da ofença, que me fizestes. Mas elle, que tee li nunca vira outro gigante, e este era hú dos mais brauos e feroces do mundo, nam teue a sua vida por muy segura. Porem como em seu coraçam nenhum medo por grande que fosse fazia tamanha mossa, que o apartasse de fazer o que deuia, lhe respondeo. Milhor seria que deixando essa soberba, que tam senhoreado te traz, e de que tu ta servo eres, empregasses essas forças em obras vertuosas, pera pagar a deos a divida, em que lhe estas de te fazer ta sinalado antre os outros homés. Calfurnio ficou tam agastado daquelle conselho, que lançando fumo polla visera do elmo, có voz temerosa e ronca começou a blasfemar dizendo. quisera que foram aqui juntos os milhores dez caualleiros do mundo pera vingar nelles as palauras deste soo: se tam consiado eres em ti, disse o do Saluaje, façamos nossa batalha dentro nessa tua fortaleza, e la te mostrarev que os noue poderă ser sobejos. Nă quero disse Calfurnio, qu'é nada creas que te temo ou deixo de fazer a vontade, e pera que de todo vejas que comigo soo o as, agoarda veras o que faço. Entá mandou sahir fora da torre todos os seus. assi homés d'armas, como pessoas de seruiço, e cerrando a porta por dentro co huas aldrabas grandes, co que se costumaua fechar, foram ter a hu patio lageado; e no meo posto no ar sobre hus esteos de jaspe, estaua hu chafariz grande de muita agoa, que sahia pollas bocas d'hús meninos de cristal, de que o chafariz era cercado, e o patio de todas partes era ocupado de apousentamentos reaes e muy bem obrados, cousa muito pera ver, e ser po-1102uoado doutra gente. E, segundo se diz, aquella fora húa casa de caça, que os reys d'Irlanda alli fizeram antiguamente, e depois o pay deste gigante, que se chamaua Tromazor a tomou por força e fez nella aquellas torres, com que sempre a defendeo. O gigante como se vio soo co o caualleiro do Saluaje, se soy a elle dizendo. Jaa agora faz o que poderes, que ainda que te arrependas nam podes escapar da furia de minhas mãos; e lançando lhe hú golpe da maca, o tomou no escudo com que se amparou: e foy dado de tanta força, que com quantas pontas a maça alcançou tantos pedaços o escudo foy feito, e o braço em que o trazia atromentado, que nam se podia bollir: de que o do Saluaje ficou tam cheo de temor, que teue sua morte por certa; e nam tendo com que se cobrir andaua tă ligeiro e manhoso, que fazia perder a Calfurnio todos seus golpes, que eram taes, que qualquer delles, que o acertara em cheo, satisfizera sua vontade: e as vezes lhe daua algús da fua espada, có que lhe fazia perder muito sangue, e o gigante começaua a enfraquecer. Nisto deixou Calfurnio o escudo, e tomando a maça com ambas mãos, se foi a elle acompanhado de sua braueza dizendo: este sera o derradeiro castigo de teu atreuimento, e chegou se tă perto, que o do saluaje, nă tendo ou-

tro remedio, se emparou coa espada e, nam podendo soster a força do golpe, foy feyta em dous pedaços, e a maça cortada por meo da aste, em que andaua metida: e o dianteiro alcancou ainda por cima da cabeça có tamanha pancada, que lhe abollou o elmo por alguas partes e estèue pera cahir: porem a necessidade, em que estaua, o tornou em seu acordo, e tomando o escudo de Calfurnio que jazia no chão, se quisera cobrir coelle, mas era ta pesado que o nam pode fazer se na có ambas as mãos. O gigante arrancou hu cutila grande e cortador, que trazia na cinta, e remetendo ao do Saluaje o tomou por cima do escudo co tanta força, que entrou por elle grá cantidade e encaixou tam fortemente, que ao tirar leuou tras si o escudo, sendo tam mao d'arrancar, que primeiro que o podesse fazer, o caualleiro do saluaje co o pedaço, que da sua lhe ficara, lhe deu tantas feridas, que o poz em muita fraqueza; e pondo os pes sobre o escudo tirou tam teso pollo cutello, que o arrancou; mas nam tanto a seu saluo, que primeiro o do saluaje na lhe desse hua ferida polla perna esquerda, onde a armadura era mais fraca, que o fez andar manquejando tras si pollo patio. O gigante, inda que andasse mal tratado, lhe deu outro golpe por cima do ombro dereito tal, que, cortandolhe

as armas, entrou de maneira polla carne, que lhe pareceo que todo o coarto lhe derrubara: enam podendo ja terse em pe polla fraqueza, em que a falta do sangue o posera, cahio no chão dando alma a todolos diabos, de cujo poder suas obras era menistradas. E antes que cahisse, coa furia da morte, lhe fez hum remesso do cutello, que tomandoo de chão por meo do corpo o forçou a por as mãos em terra, mas logo foy leuantado, e chegando se a elle por lhe cortar a cabeça, o achou morto de todo. Enta se sentou sobre hua pedra tam mal tratado, que se nam podia bollir; e ainda que temeo que aquellas feridas fossem as derradeiras de seus dias, consolaua se, lembrando lhe que co'ellas saluara de tamanha miseria a vida das donzellas, que o gigante alli meteo.

## CAPITULO XXVIII.

Como as donzellas acodirá ao caualleiro do faluaje, e com sua ajuda foy são.

Am tardou muito que as donzellas decerá ao patio, que ainda nam estauá metidas na prisam, que o gigante nam teue espaço de o poder fazer, por acodir a seus caualleiros, que andauá na batalha com o do Saluaje, e achandoo tá mal tratado, que quasi estaua sem Tom. I. acordo, se o seu nam fora tal, que co'elle se fopria a falta dos outros remedios, e com toda diligencia lhe cataram as feridas; acodindo e prouendo aquellas onde lhe parecia que auia mais necessidade. Orianda, que era a mais velhadellas e gram sabedora naquella arte, o curou com tanto resguardo, como a pessoa a que o jaa deuia, prouendo se do necessario d'bua botica, que o gigante costumaua ter. Artifar seu escudeiro, vendo a maa desposiça de seu senhor, temendo se que algús criados do gigante se apoderassem do castello, o fez leuar a húa torre, que no mais alto delle estaua, onde as donzellas o acompanhaua; e, segurando se das portas e entradas da fortaleza, se apoderou delle, posto que disso auia pouca necessidade; porque, tanto que o gigante foy morto, na ouue pessoa, que nelle quisesse estar mais. Porque te li mais constrangidos por força que por vontade o abitauam. Nam passara muitos dias que o caualleiro do Saluaje se leuantou, inda que pera caminhar primeiro passou algu, que o podesse fazer: e os que alli esteue quis saber das donzellas qué era e a reza porque as o gigante prendera, pedindolhe que lho dissessem. Artinalda, que era a meãa e mais fermosa dellas, lhe disse: Senhor he tamanha a merce, que minhas hirmãas e eu temos recebida de vos no socorro, que nos fizc[-

zestes, que seria erro deixar de vos dizer a verdade do que perguntays. Todas tres somos filhas do marques Beltamor, vassallo del rey Fadrique d'Inglaterra, que por hú desgosto, que delle teue, o desterrou de todo seu estado. E porque nosso pay era rico de dinheiro, veo se pera esta terra, onde fez tres castellos em tres montes altos, que daqui parecem, com detreminacam de deixar a cada húa de nos hú, vendo que o outro senhorio, que dantes tinha, nam o poderiamos erdar. E por esta rezam se chamam estos montes, os montes das tres hirmaas, como jaa algumas vezes ouuirieis nomear. E depois de sua morte cada húa de nos pos tal prouisam no seu com medo deste gigante, que matastes, que por força e sem razam no los queria tomar, que quasi lhe fizemos perder a esperança de os poder auer: e agora, auendo ja dias, que nam nos viramos, detreminamos ajuntarnos em hua ribeira, que aqui perto estaa, onde estando todas tres em húa tenda, acompanhadas de seys caualleiros, este Calfurnio, que sempre teue suas espias sobre nos, nos salteou de feiçam, que algus delles matou e os outros prendeo: e nos fomos trazidas a esta parte, onde, se Deos nos nam acorrera co vossa pessoa, nam tam somente foramos de fazenda e patrimonio roubadas, mas també da honra e fa-

ma, que he a cousa, que se mais deue estimar, que a propria vida. O do Saluaje, que ja ouuira nomear seu pay, e sabia que fora gram senhor e pessoa de muito preço, as tratou có mais cortesia e acatamento do que tee li fizera, tendo se por ditoso e bem andante de seu socorro ser feito a pessoas de tanta valia e mais molheres: pondo em sua vontade pedir al rey Fadrique, seu senhor, que lhe tornasse o senhorio de seu pay, pois o erro, que fizera, nam fora tamanho, que merecessem suas filhas ficar deserdadas, como depois fez. E porque aquella fortaleza, em que estauam, lhe pareceo húa das mais fortes e singulares, que nunca vira, pedio a Orianda que a quisesse tomar delle, pois sora o principal remedio das feridas, co que se ella ganhara, prometendolhe que nam seria aquelle o derradeiro seruiço, que a ella e a suas hirmaas esperaua fazer. Todas lhe tiuera em merce tamanho oferecimento e a vontade, que pera elle mostraua, pedindolhe que lhe disselse seu nome, pera saber a que tanto deuiam. Meu nome, respondeo elle, he tam pouco conhecido, que volo nam queria dizer, polla pouca esperança em que co'elle vos posso poer. Abaste saberdes de mi que sempre terey cuidado de vos seruir. E se eu acabar hua auentura a que vou, e em que se muitos perdem, e tal que sique

que pera o poder fazer, daqui vos prometo que a primeira cousa em que depois entenda, seja no descanso de vostas pessoas e remedio de vossa vida. Artinalda lhe disse. Senhor, se o agardecimento, que húas pobres donzellas deserdadas podé dar a essas palauras, he necessario, recebev de nos a vontade que temos pera seruir a que mostrays de nos fazer merce, pois em al nam podem os satisfazer o que tam virtuoso desejo merece. E d'agora por diante estaremos debaixo da ordenança de tudo ho que de nos quiserdes fazer. A aventura a que senhor dizeis que his, nam soys vos a que nenhúa ade ficar por acabar, se nam aquella que nam cometerdes: salvo se for esta da Gram Bretanha, onde dizem que se perdé todolos caualleiros do mundo, de que ja se pode perder a esperança de a ver acabar a ningué; ainda que se ella pera algué esta guardada, pollo que vimos, cremos que pera vos se guardou. O do Saluaje atalhando seus louuores mudou a pratica; e esteue em sua companhia tee que se achou em desposiçam de poder caminhar: e, tomando licença dellas, se partio, deixandoas em seus castellos co mais assossego do que dantes viuia. E inda oje em dia aquelles montes, onde estauam edificados, se chama os montes das tres hirmaas. O do Saluaje caminhou por suas jornadas contra Inglaterra contente do que passara, tendo na memoria, que nos samosos e singulares os pequenos erros sam dinos de moor pena, e as grandes obras de muito moor nome.

#### CAPITULO XXIX.

Como aa corte do emperador veo ter a donzella Lucenda e das nouas que deu.

J A se disse como ao tempo, que o cauallei-ro da fortuna venceo Floramá na justa, o emperador ficou em estremo descontente de nam saber qué era, presumindo em sua vontade que podia ser Palmeirim. Porem, vendo que seu desejo co aquella paixam nam se curaua, detreminou esquecello tee seu tempo: e vindolhe aa memoria o principe Florama, quis yr vello acompanhado d'algús principes e senhores, de que aquelles dias sua corte era chea. E isto soo pera o consolar em sua tristeza. Floramam, que o soube, o veo receber vestido em hú roupa. negro de húa guedelha grande conforme ao tempo e a seu cuidado. O emperador o tratou có o amor e gasalhado, de que suas palauras e obras sempre andaua acompanhadas. Depois de lhe perguntar polla disposiçă de sua pessoa, começou de mouer a pratica sobre cousas alegres,

por ver a mossa que nelle fazia. Mas Florama as estranhaua e agasalhaua ta mal por serem fora de seu costume, que a nada respondia se na com palauras desconcertadas, bé desuiadas da resposta e agardecimento, que as do emperador mereciam. O emperador fentindo quam arraygada n'alma trazia aquella tristeza, vendo o preco de sua pessoa assi nas armas, como nas outras calidades, nam podendo encobrir a dor. que sentia de ver que hú mal sem remedio apartaua hú tam bó caualleiro da conuersacam dos outros, querendo prouar se o podia tirar do erro em que de tá longe andaua metido, começou trazer lhe aa memoria muitas pessoas porqué ja passaram outros casos como o seu, estranhandolhe tamanho estremo de sentimento e de cousa ta desnecessaria, por ser em tempo, que có sentirse muito nam se podia remediar: que ainda as que sam perdidas e que grandemente doé, se có isso se alcançam, entá se chama bé empregada a paixã, que se por ellas toma; mas onde a esperança he perdida muita moor perda se recebe no sentimento, que comsigo traze pollo pouco que se nisso ganha e o muito que se pode auenturar : assi que pois isto esta claro, e vos fenhor Florama, dezia o emperador, nam soys tam pouco sometido a rezam, que hú ora ou outra na conheçais a ofensa, que com vossa

vida lhe fazeys, né nisso nam seruis tanto as fenhora Altea, que a mais nam seruisseys por outra via: olhay as muitas auenturas, que agora ha pello mundo, e que dos tais como vos se espera vitoria dellas: empregay a pessoa e armas no perigo, que se dahi pode esperar; porque alé de nisso seruides a honra co fazer obras dinas de fama, na desseruis a Altea ne ao amor qu' é tal cuidado vos pos. Senhor, disse Floramã, bế vejo que todas as cousas de vossa A. forá sempre cheas de respeitos singulares e ditas a bo fim: e eu; inda que nestes dias conhecesse que as minhas erá guiadas mais de vontade, que de reză, estaua ja tă entregue a ella que na lhe pude fogir: mas agora que vejo que isso né al me aproueita, e que a fortuna em tudo se mostra senhora de mi, sem o eu ser pouco né muito della, quero ver nas outras auenturas o que querera fazer; que eu farey o que me vossa A. manda: ainda que pollo presente sera be mao d'acabar comigo e ao diante na sey o que sera: poré pois nisto me quer fazer merce, façama de todo em meterme na conta dos seus, pera que co'este contentamento e honra satisfaça alguma parte da quebra qu'em sua corte recebi. Eu sam o que ganho tanto, respondeo o emperador, que de muito na o ousaua de pedir: e pois vos de vossa vontade me ofe-

receys o que tanto desejava, vede se o poderey Florama se abaixou pera lhe beijar as. mãos, elle o leuantou abraçandoo muitas vezes, agradecendolhe a mudança de seu preposito. Acabadas estas palauras, de que o emperador ficou satisfeito, se foi aa emperatriz, que ia o mandara chamar e o estaua agoardando com nouas de seu gosto, e o veo receber co Lucenda polla mão, dizendo. Senhor peitaya, e diruos ha qué venceo Florama. O emperador, qu'é estremo o desejaua saber, nam se podendo ter com o aluoroco, que lhe daquellas palauras naceo, se sentou no estrado coa emperatriz, mandandolhe que dissesse o que sabia tam alto, que todos o ouuissem; porque se as nouas fossem de pessoa, com que se deuesse folgar, cada his recebesse parte do contentamento, que lhe dahi podia vir. Entam Lucenda posta em pee lhe disse. Senhor o caualleiro da Fortuna, que a vossa corte veo armado de armas de pardo e abrolhos d'ouro por ellas, como vistes, e que nella venceo tam prestes o famoso e esforçado principe Florama, sabey que he aquelle fermoso donzel Palmeirim, que Polendos a vossa casa trouue, e vossa magestade mandou criar, e de quem no principio de sua criaçam a sabia do lago das tres fadas mandou annunciar grandes cousas. Entam contou como o achara em

Tom. I.

 $\mathbf{Z}$ 

ca-

casa de dona Rianda sua tia. e dahi viera an corte, pollo que lhe ella contara das vitorias de Floramam: e como o dia dantes o topara indose ja, e lhe dissera que de sua parte lhe pedisse perdam, por na se dar a conhecer: que sua detreminaçã era nam parecer ante elle te passar o perigo da auentura que da Grá Bertanha se soaua; porque cria que alli, e nam em outra parte, estauá todolos homés, que emtam pollo mundo faleciam; e que a tenda e cousas della desse sua alteza a que em sua casa lhe parecesse, que por fermosa a merecia milhor; pois elle em nome de todas fizera a batalha: ainda que pollo que vira d'Altea conhecia, que ninguem lhe podia fazer ventaje, se nam a senhora Polinarda. O emperador, que nam podia dessimular nem encobrir o prazer, que daquellas nouas recebeo, lhe disse. Certo, Lucenda, eu vos mostrarey quanto vos agardeço o seruiço, que me fizestes: e posto que Palmeirim se encobrio de mi e da emperatriz e de todas as pessoas de minha casa e corte, donde se criara, sempre minha sospeita, que em meu coraçam tinha, me disse quem elle era. Va se elle por onde for e a sua ventura o encaminhar, que, por muito secretamente que ande, suas cousas ja nam podem deixar de andar acompanhadas da fortuna prospera; pois em tudo pera elle se guar-

guardou. A tenda darse ha a quem elle diz, porque quem tambem a soube ganhar e com tanta honra, como a elle ganhou, nam pode mal escolher pera se dar a quem melhor a merece. E porque era ja tarde, se resolheo a seu apousentamento, e a Emperatriz tambem se recolheo ao seu, e todos aquelles senhores a suas pousadas, desejosos de logo sem mais tardança se partir; que a enueja que as grandes obras de Palmeirim lhe faziam, os fazia desejar a partida mais prestes. E tornando a elle, dizse, que aos tres dias depois da justa sua e de Floramă, indose por suas jornadas contra a Gră Bertanha, encontrou Lucenda, vindo ja de casa de sua tia, onde a deixara: e vendo que lhe nam podia negar o que passara na corte, lhe deo conta de todo, rogandolhe que de sua parte o desculpasse do emperador, dandolhe por desculpa de na se dar a conhecer a que ja ouvistes, e apartandose hú do outro, ella pera Costantinopla, e elle pera Inglaterra, co desejo de se ver naquella afronta, em que outros muitos estauam, desejando perderse alli ou restituyr todos, e alcançar nisso fama prepetua; que, quando ella he singular e de grandes cousas, faz nobres os que a deixem.

#### CAPITULO XXX.

Do desafio que ouve Tremoram com bu caualleiro estranho sobre o da fortuna.

O outro dia, depois da vinda de Lucen-L da, estando o emperador aa mesa, e coelle Florama, que, ainda que naquelles dias nă estaua muito bem desposto, veo ao paço por mostrar a vontade, que lhe ficara de o seruir, e coelle outros caualleiros de preço praticando todos nas cousas do caualleiro da fortuna, quasipor façanha, tendo as por tam acima das de os outros homés, que as passadas estimadas dantes em muito, agora pareciam de menos valor, que pera Floramã era assas contentamento ver tanto em estremo louvar a pessoa de que fora vencido, e de que o eram tantos, como atras se disse, antes que o comer se acabasse entrou pella porta hum caualleiro mancebo armado de todas armas, foomente o rosto. As quaes eram de verde escuro apertado, cheas de visagras d'ouro e azul, assaz louças, no escudo, que o escudeiro lhe trazia, em campo verde hu aruoredo da mesma cor, que parecia que se via de longe; e elle em si tam bem desposto e gentil home, que daua esperança de grandes obras:

que,

obras: depois de chegar ao emperador e fazer a cortesia, que devia, co voz entoada e que se podia be ouuir, começou dizer. Eu, senhor, sam hu caualleiro estranho, a que aqui se nam sabera o nome pollo pouco que ha que trago armas: o defejo que tiue de me ver na auentura da Gra Bertanha, onde todos falece, me fez tomar esta ordem, por ver se minha dita seria milhor, que d'algus delles: e caminhando contra aquella parte, ouui dizer qu'é vossa corte auia outra sobre a fermosura d'Altea: e porque húa senhora, que siruo, me parecia mais dina desta vitoria, que todalas do mundo, vim de longe buscala em seu nome, e aqui perto soube que a ouue outro caualleiro, e por mais minha mofina disserame, que era ydo, pera eu a nam poder tornar a auer delle: queria que vossa alteza me dissesse onde o poderia achar, por nam ver leuar a outré o preço que c6 mais rezam era meu que de ningué. Pareceme tam forte a demanda, que trazeis, disse o emperador, que vos nam aconselharia que a seguissedes: o caualleiro, que dizeys, na sey onde esta; mas sey que por onde for suas obras o descobriram. Soo por essa consiança, que vossa alteza tem, disse o outro, desejo achalo, pois de qualquer cousa, que coelle passar em batalha, me vem muita honra e gloria: por-

que, s'elle me vencer, saberam de mi que me esprementey coelle, e se o vencer, sicara comigo o credito, que nelle vossa Alteza tem: e o seruiço, que nisso eu fizesse a quem mo faz buscar, seria jaa de muito mayor merecimento, que o que lhe faria, sendo delle vencido. Nisto sahio d'antre a outra gente da sala hú caualleiro, por nome Tremoram, filho do duque Lecesim, neto do emperador Trineo e disse. Bé creo eu que ná achardes aqui esse caualleiro foy pera mais honra vossa: sua Magestade vos aconselha be, pois vos nam quereys seguir feu parecer, aqui está algús seus amigos, qu'é seu nome fară batalha comvosco, e se quiserdes, que seja eu, folgarey muito, porque o caualleiro da fortuna saiba, que o siruo em algua cousa. Bé vejo, disse o outro, que a amizade, que co'elle tereys, vos faz desejar pordeuos em campo comigo sobre cousa, que be podeis escusar, pois a vos vos touca tá pouco; e porem, porque isto ná pareça escusa, se sua alteza nos segura o campo, idevos armar antes que se vas va essa vontade. Ao emperador pesou de Tremoram tá sem causa querer batalha có que tam sem odio vinha a sua casa; e porque ja nam podia al fazer, consentio nella, tomando de cada hú a luua de gaje. Tremora se foy armar, e o caualleiro se meteo dentro no cerco.

que pera os taes casos estaua seito a esperalo, que ná tardou muito, vindo armado d'armas negras, que ainda nam vestira, que as fizera pera a demanda da Gra Bertanha, e eram daquella cor, por mostrar quanto sentia a perda do principe Primalia seu senhor; no escudo é campo negro hú Liampardo, caualgaua em hú cauallo fouuciro fermoso e grande, e veo tá bé posto, que naquellas mostras de fora se julgaua o muito pera que podia ser; que, como seja disse, este foy hu dos noveis, que no dia do torneo fez moores cousas em armas. Tanto que ambos foram no campo, sem outra detença abaixara as lanças ao som d'hua trombeta, que os juyzes mandará tocar: e foy có tanta força, que, quebradas em muitos pedaços, se topará dos corpos e escudos tá rijo, que os cauallos e elles viera ao chão, e leuantandose có muita desenuoltura e presteza arrancara das espadas, ferindose co tamanho impeto, qu' é pequeno espaço tiuera as armas quali desseitas: poré Tremora, que lhe lembraua, que o via o emperador e emperatriz, e que també seu contrario auia mister dura defensa, fez aquelle dia marauilhas, e tudo lhe foy necessario, porque o outro, com que se combatia, ná era pera menos que elle. O emperador estimaua é muito o esforço de cada hú, auendo aquella batalha

por húa das boas, que vira: as feridas que cada hu trazia eram grandes e o sangue, que dellas sahia, muito; assi que isto os pos em tamanha fraqueza, que casi se nam podia ter: e trauandose a braços, por se acabare de vencer, viera 20 chao empeçados hú no outro, e Tremoram có algú mais acordo; poré nam tanto, que a vitoria fosse claramente sua. O emperador os mandou tirar do canpo, tendoos por mortos ou casi: e o escudeiro do outro leuou seu senhor a húa pousada, que pera os forasteiros estaua ordenada: onde todas as cousas necesfarias se dauam em tanta abastança, como erá mister a cada hú. Porem o emperador, que lhe pareceo ser pessoa de preço, mandou saber secretamente de seu escudeiro qué era, e, sabendo ser Roramonte silho del rey de Boemia, o mandou apousentar dentro no paço te ser são; e dahi ficando em seu seruiço de mestura co tantos e tá fingulares caualleiros como entam auia em sua casa, se partio pera a auentura da Gra Bertanha, menos confiado da acabar do que te li o fora; poré hia, por se na dizer que fora dos que ficaram. Este Roramonte, sendo mancebo de XX. annos, era tam argulhoso em si, que qualquer cousa d'esforço lhe parecia pequena pera cometer: e coesta consiança de si mesmo, ouuindo dizer da perda de todolos caualualleiros do mundo e onde se perdia, desejou tanto ver se naquella afronta, que sez co seu pay, que o armasse caualleiro: e indo a via d'Inglaterra seguir seu preposito, soube por hú donzel como Florama estaua na corte do emperador mantendo as justas, que ja ouvistes, e porque elle amaua mais que a si mesmo Lusiana filha del rey de Dinamarca, e, cego do amor ou do bem que lbe queria, cuidaua que ningué se podia ygoalar co'ella, mudou o caminho por se vir ver com Florama, e, vencendoo, leuar a imagé de Altea a sua senhora: e tanto que soube que o caualleiro da fortuna o vencera. veo ter aa corte do emperador e passou o que se ja disse. Acabada esta batalha, os caualleiros mancebos, que ainda ahi estaua, se despedira hus pera hua parte e outros pera outra; posto que todos co hua tençam, que era acharé se na perdică daquella Gra Bertanha: antre os quaes foy o principe Florendos e seu hirmão Platir: de que Gridonia começou a sentir noua saudade, temendo que a fortuna do pay podesse alcançar aos filhos, pera que tarde ou nunca lograffe a elle nem a elles. Assi que desta vez ficou a corte de Costantinopla deserta de todo, e o emperador tam soo, que lhe nam sicaua pera defensa de sua cidade sena molheres. E posto que entá sentisse muito este segundo Tom. I. abalaballo, encobriao o milhor que podia, sofrendo em si tamanha dor e paixa, polla nam dar a outré, e també porque nas cousas que se muito sentem, he mais de louvar o sofrimento, que nas outras, a que o juyzo nam teme.

### CAPITULO XXXI

Do que aconteceo ao caualleiro da fortuna na viajem d'Inglaterra.

Ssi como o caualleiro da fortuna se apartou da donzella Lucenda, andou por suas jornadas contra o reyno da Grá Bertanha, acompanhado sempre daquelle cuydado, có que a primeira vez saira de Costantinopla, sem achar nenhua auentura, que de contar seja, tee que chegou ao cabo de Tagis, que he porto de mar, e, porque o vento entá era contrairo, esteue algús dias esperando por bonança pera s'embarcar: na tardou muito, que correo o tempo, e embarcando se em hú nauio, que estaua fretado da condessa de Sorlinga, que hia a Inglaterra, e vinha de ver hua sua filha, que enuiuuara pouco auia, sendo a viaje en poucos dias e boa, aportará no porto de sam Micheo, qu'esta duas legoas de Sorlinga, donde aquella senhora era condessa: e porque o caualleiro da fortuna em fua viaje recebia della muita honra, a foy acom-

panhando te onde estaua scu assento e alli repousou aquella noite. A outro dia se partio algu tanto contente, co lembrarlhe que ja estaua em aquella parte, em que sempre se desejara, pera ver se sua fortuna era pera mais que a dos outros homés: e caminhando contra a cidade de Londres, acompanhado das lembranças da senhora Polinarda, hú dia, que a calma era grande, atrauessando a montanha do deserto, onde nacera, chegando a hú escampado, que se nella fazia, se deceo pera refrescar c'oa agoa da fonte, em que o ja banhara o primeiro dia de seu nacimento, be descuydado de cuydar no que lhe alli acontecera: Selvia tirou os freos aos cauallos, e, deixando os pacer da erua, lhe deu de comer a elle d'algua cousa, de que sempre andaua prouido. E estando ambos praticando nas auenturas daquella terra e quam fingular parecia, fahio do espesso do mato hú veado, que c'oa furia, que trazia, quebraua todas as ramas e troncos por onde passaua, e traz elle hu ham grande se temeroso: o caualleiro da fortuna, fentindo o estrondo delles, primeiro que os visse se leuantou em pe, e o veado, a que o medo enfinava bufcar guarida, tomou por remedio confir contraira a fua natureza e de que outro tempo fugira, que foy chegarle a elle, nam querendo paffar anante, como que alli

Aa ii t

teuera a esperanca e a vida mais certa. Por certo disse o da fortuna, pois tu em minha ajuda consias, primeiro eu quero passar pella afronta, em que te ves, que tu por ella passes; e, arrancando da espada, esteue quedo: mas o liá fe deteue, conhecendo qu'era home, a que todas as cousas de reză obedece: os caualos co medo quebrara as prisões, fogindo pello campo, e Seluia tras elles pollos tomar: nisto sahio do mato, por onde o mesmo liá viera, hum homé grande de corpo cuberto todo de pelo a maneira de saluaje, a barba branca crecida e mal composta, o rosto ja arrugado, na mão esquerda hú arco e na direita húa frecha eruada, e em torno do corpo metidas antrelle e húa corda, co que se cengia, grá soma dellas, e arredor do braço húa trella de muitas voltas có que o liam se prendia: e em vendo o caualleiro da fortuna, pos na corda a frecha, que na mão trazia, e fez hú tiro có que lhe passou o escudo da outra parte, e quasi as armas, se sua fortaleza nam fora tal, que lho empedira. O caualleiro da fortuna, que conheceo que aquelle era o propio pay, que o criara, nam sabia que sizesse; porque ferilo, acabarao mal comsigo, metelo na reză pera que o conhecesse, era necessario mais vagar, segundo o outro em tudo costumaua ter pouco; e vendo que o liá perdido

do ia o medo, que te entá mostrara, co o esforço, que o saluaje lhe dera, remetia a elle. deulhe hu golpe da espada tal, que tomandolhe as mãos ambas, que no escudo lhe lançara, lhas cortou e o liá cayo em terra; e trazendo fempre o olho no arco do faluaje, recebeo outras duas frechas no escudo: entá remetendo de supito, o leuou nos braços primeiro que lhe fizesse outro tiro: o saluaje, que de seu natural era forçoso, trabalhaua por soltarse de suas mãos; mas não o pode tam prestes fazer que primeiro o da fortuna nam o abrandasse có palauras, trazendolhe aa memoria qué era, de que o saluaje sicou tá contente, que, apertandoo mais comfigo, o na queria deixar: enta se sentará ambos ao pe da fonte: onde o caualleiro da fortuna lhe deu conta de todas suas cousas e lhe disse como Seluia seu filho era o que sora tras os cauallos: o saluaje d'espantado nã sabia que dissesse. E na verdade, se a rezam ou entendimento na fora nelle tam grosseiro, be achara que dizer e de que se espantar; mas como sua natureza na fosse pera mais, que pera sentir o que os brutos per natural distinto alcançã, lembraualhe tudo o que passara e o risco que co'elle correra ja aquelle caualleiro naquelle propio lugar o dia de seu nacimento, estando por vezes mouido pera lhe dizer tudo

o que passaua, e depois, parecendolhe que o perderia de todo, nam o quis fazer: assi, praticando em algumas cousas, estiueram te a noite esperando por Seluia; poré como naquella terra pera o caualleiro da fortuna estiuessem sempre os desastres certos, la lhe aconteceo hú, com que tam prestes nam pode vir : entá se partirá ambos pera a coua, onde sua mulher estaua, e ella, que soube que o caualleiro era Palmeirim, o recebeo com o amor, que dantes o criara lançando muitas lagrimas polla faudade, que os outros lhe faziam, e o que mais pena lhe daua era Seluia, mas consolauase co saber que o dia dantes se apartara delles e que muito cedo o podia ver. Aquella noite dormio o caualleiro da fortuna em húa cama de peles, conforme a outra, que sempre naquella casa tiuera. A molher do Saluaje quiseralhe mostrar os panos em que viera enuolto o dia, que nacera, e descobrirlhe que era, e o saluaje nam o confintio, por lhe nam fazer perder a sospeita em que viuia de lhe parecer, que podia ser seu filho. Ao outro dia polla menha armado e assi ape, se despidio daquelle pay e may, que tanto tempo o criara, indo descontente por se ver em tal estado e em parte, onde o cauallo lhe era ta necessario, temendo as voltas da fortuna, que muitas vezes té o fim como teue o principio. CA-

## CAPITULO XXXII.

Do que sez o caualleiro da fortuna depois que sabio de casa do Saluaje.

D Artido o caualleiro da fortuna de casa do L Saluaje, andou assi a pee tanto espaço do dia sem saber por onde caminhaua, que, sendo ja passado o mais delle, ouuio contra a mão esquerda bater o mar, e caminhando contra aquella parte conheceo que aquelle era o propio lugar onde o achou o esforçado Polendos rey de Tesalia, trazendo aa memoria a mansida delle aquelle dia, e a fermosa galee em que viera batendo có seus remos ao longo da praya: e lançando os olhos ao longe contra onde naquelle tempo caminhara, lembroulhe Costantinopla e o amor, com que o emperador Palmeirim o recebera e como de sua mão o dera aa fermosa Polinarda. Fezlhe isto tam grande saudade, que na podendo dessimular comsigo mesmo a paixa, que lhe esta lembrança fazia, sobiose em hú penedo alto, que mais ao fundo d'agoa estaua, porque de alli via o mar mais ao longe, alli as suas ondas mais brauas qu'é outro lugar batia, mas a elle tudo lhe parecia manso em comparaçă de seu pesar. Assi esteue tanto reuoluendo em si seu cuidado, que co'elle adormeceo: poré o somno ná era tá descansado que o deixasse repoular; antes, acordando có hú sobresalto grande, como qué em seu coraçam sospeitaua algúa afronta, olhou a húa e outra parte e nam vio ningué comfigo, se na o mar mais manso do que sohia, e aorredor de si outro de lagrimas que seus olhos fizeram, por onde conheceo que te no somno o seu cuydado ná dormia. Depois, virandose contra terra, vio metido no espesso do mato hú batel grande cuberto de rama, e chegandose a elle por ver se estaua algué dentro, achou dous homés: hú delles, que ouue doo delle pollo ver tam mancebo e sem cauallo, começou ao aconselhar que se fosse. Nisto chegara quatro piões armados de piastrões e alabardas que empedira a pratica e traziam antre si outro home preso, e sendo mais perto o caualleiro da fortuna conheceo qu'era Selviam seu escudeiro, e vendoo ta mal tratado, nam podendo encobrir o pesar que disso sentia, se chegou a elles, rogandolhes que o soltassem: mas hū dos quatro lançou també mão delle, dizendo: agora buscay que solte a vos, que estoutro a bo recado estaa. O caualleiro da fortuna se desenuolueo delles, dando ao primeiro húa punhada nos peitos, que foy de tanta força, que o estirou no campo: e, arrancando da eſ-

espada, ferio os outros, que o ja fazia a elle, de tal sorte, qu'é pequeno espaço sez tal estrago nelles, que os desbaratou de todo: e cortando a Seluia as cordas, co que o traziam atado, perguntoulhe que desastre fora o porque assi o prenderam. Seluia, que lhe pareceo que inda alli na estaua seguro, disse. Senhor, vamonos de aqui, que pello caminho vos contarey o que passa. Primeiro o quero eu saber. disse o da fortuna, pera depois determinar o que deuo fazer. Mas ainda lho nam começaua a contar, quando viram vir dous homés có dous cauallos a destro, e tras elles encima de outro murzello grande hú gigante de grandeza desmedida, armado d'armas brancas e fortes sem nenhúa louçainha, no escudo em campo sanguinho tres cabeças de gigantes, em final de outros tres, que vencera e matara em batalha de hu por hu. Isto era o que receava, disse Seluia, mas pois vos vos na quisestes hir, agora sabereys desse diabo mais do que vos eu podera dizer. O caualleiro da fortuna, que aquelle era o primeiro qu'em toda sua vida vira, temeo algũ tanto, mas nam pera que deixasse de fazer o que deuia. O gigante vendo o gram destroço dos seus ouue tamanha menencoria, que arrancando da espada, que trazia na cinta, fora da ordem e medida das outras, remeteo de supito Tom. I. Bb

cuidando de o atropelar : mas elle se desuion e alcançandos coa sua por hua perna acima do giolho, lhe fez ta gra ferida, que cortou muita parte della. O gigante, que a nam sentio coa furia, que leuaua, virou outra vez co outro golpe, e tomandoo no escudo foy tal, que a metade delle fez vir ao chão, e o cauallo coa forca, que leuaua, embicou na rayz de húa aruore e deu co gigante no chão tamanha queda, que o da fortuna cuydou que o matara. Poré Camboldam, que este era o seu nome, qu'é outras mayores afrontas se ja vira, leuantouse o milhor que pode, posto que a ferida, que recebera na coxa, lhe estoruaua nam o poder fazer a sua vontade. Assi se andaram ferindo de muy duros golpes; e posto que os do gigante fossem co gram força, os que recebia era dados a tam bom tempo, que faziam muito mais dano que os seus, de que andaua tam furioso e manencorio quanto o nunca fora em nenhú tempo. O da fortuna se sabia guardar també, que lhe fazia perder todo seu trabalho, e em galardam de seus golpes lhe daua outros tam certos, que o campo estaua tinto de seu sangue. O gigante vendo que sua braueza nam lhe aproueitaua, remeteo ao da fortuna cuidando leualo nos braços e antr'elles o espedaçar; mas nã foy assi, que elle o atalhou có húa seriDE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA.

195

rida per antre os dedos da mão dereita, tal. que lha fendeo co algua parte do braco. A este tempo o gigante de desesperado começou brasfemar co vozes altas e tais, que per hu espaço andará retombando nas concauidades que o mar fazia: e querendo ferir coa outra mão. teue tam pouco geito nella, que nenhú golpe daua, que fizesse dano: por onde o da fortuna se chegaua mais sem receo, fazendolhe tamanhas feridas e per tantas partes, que o fez vir a terra, e como fosse pesado e grande, pareceo que cahia hua torre. E vendoo morto e tanto a seu saluo, que nenhua ferida lhe ficara pos os giolhos no chão rendendo as graças daquella merce a qué de tal perigo o liurara. Os homés, qu'estauá cos cauallos, acabada a batalha viera le a elle, pedindo qu'os na matasse por sere da companhia de tá mao home; pois mais por força, que de vontade o fazia. O da fortuna, que na tinha tal lembrança, lhe mostrou outro gasalhado be fora do que delle esperaua, rogandolhes que lhe dissessem o nome e vida do gigante. Este gigante, respondeo hú delles, se chamaua Cambolda de Murzela, senhor do castello de Pena broca, foy muito cruel, teue outro hirmão por nome Calfurneo, que viuia na costa d'Irlanda, e porque lhe derá nouss que hú caualleiro d'armas verdes e no escu-

Bb ii

do

do em campo branco hú saluaje có dous lióes por húa trela o matara em batalha, partiose do seu castello co proposito de matar quanta gente achasse, em vingança da morte de seu hirmão; e porque o vento o arribou neste lugar, deixou o nauio, em que veo, tras aquella ponta, que o mar faz, e sahio em terra por ver se acharia algué em que satisfizesse parte de sua paixă: e oje, recolhendose ja, achou esse escudeiro, que vos emparastes, que andaua tras estes cauallos, que nos aqui temos, a que mandou prender. Agora vede o que querevs fazer de nos. Queria se vos quiserdes, disse o da fortuna, que vos presentasseys de minha parte al rey d'Inglaterra, e lhe desseys nouas da morte deste Cambolda, co que sey que folgará muito pollos desseruiços, que lhe jaa tem feytos. Qué diremos, dissera elles, que he o que lhe fez tamanho seruico? O caualleiro da fortuna, disse elle; que inda meu nome nam he outro. Entă se despediră: e, pondo s'elle a cauallo, começară de caminhar elle e Seluia, na lhe dando conta do que passara co o saluaje, por nă ser causa de se deteré mais em tornar a vello: antes caminhară contra a parte onde ouuiá dizer que a perdiça de todos acontecia, que dalli era muy perto, na receando o perigo a que hia, porque seu preposito era vertuoso; qu'efqu'esta calidade té a vertude, todolos trabalhos estimar pouco e os vicios muito menos.

#### CAPITULO XXXIII.

Como o caualleiro da fortuna encontrou co Daliarte do valle escuro e perdeo o seu escudo da Palma.

TA atras se disse, como no tempo que o ca-J ualleiro da fortuna sahio de Costantinopla a primeira vez, Seluia lhe trazia o escudo da palma, que Daliarte lhe mandou, metido em hua funda de pano, por nam ser conhecido por elle, guardandoo pera algua grande necessidade, se nella se visse: mas depois que a batalha d'antrelle e o gigante Cambolda de Murzella se acabou, o caualleiro da fortuna atentou pollo escudo, porque o outro fora todo desfeito, e aquella terra auia mester as armas em dobro, segundo nella as auenturas diferentes das outras sucediam: e vendo Seluia sem elle, o teue 2 mao sinal, parecendolhe que o na perdera sem algu misterio. Seluiam lhe disse. Senhor ale de té agora me na dar o tempo lugar de vos dizer o que passa, receaua tambem a paixa que podieis receber. Onté, antes que o Gigante, que matastes me prendesse, sendo ja a vista delle,

le, atravessou por meyo da storesta donde eu hia húa donzella encima d'hú palafré branco, e chegando a mi, lançou mão das correas do escudo, dizendo. Seluia deixamo leuar antes que esse diabo, que ahi ve, o tome; que seria mayor perda do que cuydas: e eu o tornarey a teu senhor no tempo em que mais o ba de auer mester. Eu, porque vi qu'ella me sabia o nome e o gigante vinha ja muy perto, crendo que nisso vos seruia mais, qu'é tomar mo elle, o larguey, e a donzella desaparceo tam prestes, que nam soube julgar pera que parte sora. O da fortuna espantado do que Seluiam Ihe disse, por serem cousas a que nam entendia o sim, se deixou hir cuydando nisto e em outras cousas, que lhe entam ocorriam aa memoria; mas Seluia lhe cortou o fio deste pensamento, dizendo. Senhor vos ouuis o que eu ouço? Que he o que tu ouues, disse o da fortuna, que eu na vou tal que alguma cousa sinta? Grande roydo darmas, disse Seluia, contra aquella parte das aruores altas, e nam pode ser se nam que algua batalha se saz junto dellas. O caualleiro da fortuna, virando as redeas ao cauallo, tomou hu galope apressado pera hir ver se era assi, e chegando onde a batalha se sazia, vio quatro caualleiros a pe enuoltos na braueza della, dous de cada banda: e posto que as armas

mas estauam ja desfeitas que nellas na se podia enxergar nada, ainda no pedaço do escudo de hú delles parecia a cabeça de hú touro branco. qu'era deuisa de Pompides filho de do Duardos: dos outros nunca pode conhecer nenhú. posto que todos lhe pareceram tais, que duuidaua auer que lhes fezesse vantaje: e rogandolhes que o quisessem ouvir, se apartara assi por descansar, como por lhe fazer a vontade. Senhores, disse o da fortuna, vejo vos tam mal tratados das feridas, que nesta batalha recebestes, e abondade e esforço de todos tam igoal nella, que ey medo que seja pera mais dano. Pecovos, se a rezam sobre que a fazeys he tal que a possays escular, o façays por amor de mi, e ahi fica tempo em que volo depois possa seruir. He sobre tă pequena cousa, disse hū delles, que nam esta em mais deixarmola qu'é confessar esse caualleiro do Touro, pera que busca outro porque nos perguntou. Isso nam sabereys vos de mi, disse o do Touro, se nam depois que minhas forças podere mal defender esta vontade. Coisto se tornaram a juntar com tamanha yra, como se de nouo começaram a batalha, ferindose de maneira, qu' é pequeno espaço desfizetă as armas, andando tā viuos e esforçados, como se tiuera todas suas forças inteiras. Ao caualleiro da fortuna pesaua tanto

ver morrer aquelles homes, como se fora cada hu delles: mas vontades ou openiões de mancebos, qué as podera forçar! cada hum trazia muitas feridas, e o desejo aceso pera receber outras sobr'ellas. O caualleiro da fortuna, desesperado de os poder apartar, esteue os vendo de fora: e posto que todos fossem estremados, hũ, que trazia armas de branco sem outra mestura, parecia que o era mais, assi na soltura co que pelejaua, como no saber ferir; mas co tudo né este estaua tal, que se esperasse sahir dalli se nam segundo os outros. E ja entá as armas eram tā desfeitas, que nenhū golpe se podia dar, que fosse de pouco dano, posto que doutra parte as espadas andauam tam botas, qu'isto os fazia de menos perigo. O caualleiro da fortuna se meteo antrelles, pedindo lhes que deixassem sua contenda, pois era sobre cousa que se podia be escusar: e ne isto pode acabar co'elles; porque a yra, que os enta senhoreaua, lhe nam deixaua conhecer a reză ou o que lhes mais era necessario. A este tempo se cobrio o ar de hua neuoa espessa e negra, antre a qual se perdera de vista hus dos outros, soando por antr'ella os golpes, que, ao parecer dos ouuidos, se daua co mais furia que os primeiros. A escuridam foy tamanha e tamanho o temor, que cada hu teue de ferir seu companhei-

ro, que os fez deixar a batalha, caindo no chão tam sem acordo, como qué por força d'encantamento estaua roubado de todo juyzo e sentido natural; e prestes começou de abrir a neuoa. E o caualleiro da fortuna vio pello ar leuar os corpos delles metidos em húa tumba grande posta sobre hua carreta, que quatro cauallos pretos guiaua, e na sabendo detreminar cousa ta espantosa e noua, chegouse aos escudeiros, que tras os cauallos pello campo andaua chorando, pera saber delles que era; e sabendo que hú era Platir filho de Primalia e os outros Florama principe de Cerdenha, Pompides e Blandido, e que a deferença da batalha fora sobr'elle, ficou muito triste, e tornaua a si a culpa de a deixar hir ta auante; poré consolauase co crer que, que assi os leuaua e em tal tempo lhe acodira, na seria pera os desemparar de todo. Hú dos escudeiros, a que perguntou pella reză daquella deferença, lhe difse: Platir meu senhor, que he o que vistes que trazia as armas brancas, sahio da corte do emperador seu auoo em companhia do principe Florama há poucos dias, co proposito de vir a esta Gra Bretanha a prouar sua ventura nas auenturas della e verse co o caualleiro da fortuna, a que ambos buscaua, que sam seus amigos, e ver suas cauallerias, de que agora pello Tom. I.

mundo ta grandemente fala. Oje, sendo o segundo dia, que nesta terra entrará, aquelles outros dous caualleiros, depois de se saluare, hū, que trazia o touro branco no escudo, lhes perguntou pollo caualleiro da fortuna, se lhe dariam nouas delle; e sobre quereré saber pera que o perguntaua, ouuera a batalha, que vistes, em que vam ja mortos ou acerca; e nos ficamos sem senhores, e sem saber que façamos de nos co ta mao recado, como delles podemos dar. O da fortuna os esteue consolando. aconselhandolhes que se fossem a Londres; porque, sendo seus senhores viuos, tarde ou cedo auiam de vir alli ter. E deixandoos contentes de suas palauras e da vontade, co que lhas dissera, tomou seu caminho pera onde dantes hia. Na andou muito por elle, quando pollo mesmo caminho vio vir hu home vestido a guisa de monteiro, com sua bozina ao collo, na cinta hú manchil, encima d'hú cauallo grande e magro, dizendo em voz alta, o rosto alegre e risonho: Ja agora, Palmeirim de Inglaterra, se chegam os dias, em que tuas obras fará escurecer todalas dos outros passados, e esta Gram Bretanha sera restituyda no contentamento perdido, que todo este tempo teue. Ná te espantes saber te o nome, porque de ti e de tuas cousas sey mais do que tu podes saber. O caualleiro da

da fortuna teue em muito ouuirse nomear em terra tam estranha e desuiada de sua criaçam: e sospeitando que aquelle podia ser Daliarte do valle escuro, duuidaua pollo ver tam mancebo, que de tá poucos dias nam se esperaua tamanhas obras. Daliarte, que entendeo sua sospei ta, lhe disse. Senhor Palmeirim, desejo tanto seruiruos, que vos quero tirar da duuida em que vos vejo. Sabey que eu sam Daliarte vosso seruidor, e posto que de vossas cousas vos saberia dar boa resam, nam quero fazelo, porque daq ui a vos o saberdes ha de passar poucos dias, e sera em outros, donde recebays dobrado gosto e contentamento do que agora podeis sentir. Nam quero, senhor Daliarte, disse o da fortuna, saber mais de vos, que o que vos mesmo quiserdes; que bé creo, que qué todo este tempo me fez merce em minhas cousas, daqui por diante nam se esquecera nas que está por vir. Assi praticando nestas cousas e outras de seu gosto, o leuou te o seu apousentamento, qu'estaua metido em hú valle da sorte, que se ja disse. Mas depois que forá dentro e o caualleiro da fortuna vio a maneira delle, na lhe pareceo que no mundo podesse auer cousa de mor primor. Alli esteue algus dias, que Daliarte o deteue, e soube como Platir e os outros caualleiros da floresta sarara das feridas, e qu' Cc ii

estaua de sua mão curandose, pera cedo seré em Londres, de que sicou mais contente que dantes: que a ymaginaçam do em que os vira o fazia viuer triste. Assi esteue naquella casa te que Daliarte o deixou hir, passando tempo é praticas e exercicios singulares, que de sua conuersaçã procedia, esperando tirar algu fruito disso. Por onde na he pouco d'estimar as conuersações virtuosas e de homés sabios, pois ellas e companhias singulares sazé claros e vertuosos que as vsa; e as outras, alé de botaré o engenho e juyzo d'alma, corrompé có vicios os costumes corporais pera mayor nodoa ou infamia de seus donos.

## CAPITULO XXXIV.

Como o caualleiro do saluaje veo aa corte d'Inglaterra, e do que mais lhe acontecco.

Esforçado caualleiro do Saluaje, de que ha muito, que se na falou, depois que deixou pacificas senhoras as tres hirmas, silhas do Marques de Beltamor, assi dos seus castellos, como do outro, que ganhara a Calsurnio, partiose caminho da Gra Bretanha, có tença de se prouar na auentura della; e porque elle na queria ser dos derradeiros, que se nella achassem,

sem, deu tamanha pressa em suas jornadas, que em poucos dias aportou em Inglaterra, leuando outras armas feitas de nouo da sorte das que dantes trazia. Assi seguio a via de Londres pera hir ver elrey e Flerida, sem cuydar que podia auer algué, que lhe estoruasse seu caminho. Mas naquelles dias na era ta pouco pouoadas as estradas e florestas de caualleiros andantes e donzellas fermosas, auenturas e desastres, que ningue podesse caminhar seguro, como cuydaua. Assi aconteceo que hú dia ja tarde, sendo mea legoa da cidade de Londres, vio vir hua donzella contra si em hú palafré ruço descabellada, as roupas mal compostas, a cor mudada, como que d'algu grande medo ou temor vinha trespassada, enchendo a sloresta co gritos, trazendo ja a voz ronca e cansada, qu'era sinal de ter dados muitos e sere nacidos de cousa, que muito dohia; a qual, tanto que o vio, se chegou a elle, dizendo. Peçouos, fenhor caualleiro, pollo que deueis aa ordé de caualleria, que me empareys d'hū mao homé que per força quer roubar minha honra. O do saluaje vendo que o outro vinha tras ella armado de todas peças, sahio a recebello, dizendo. Mal empregadas seja em vos as armas, pois as trazeis pera co' ellas defender molheres, ellas sam ofendidas de vos. Senhor, nam vos engane essa maa, disse o outro, que ná he como cuydays. Todavia o do Saluaje se pos diante, dizendo. Primeiro vos auereis batalha comigo, que a donzella receba dano. Pois assi quereys, disse o outro, falo ey, ainda que contra minha vontade. Entam se arredară o que lhes pareceo necessario remetendo co'as lanças baixas, poré errará os encontros; mas a segunda carreira o caualleiro veo ao chão. e o do Saluaje perdeo os estribos e esteue perto de cahir. O outro se leuantou co'a espada na mão, o do Saluaje se deceo por se combater co'elle a pe, e ambos começaram a batalha mais perigosa do que cada hú esperaua, e nã andaram muito nella, quando a propria denzella tornou, trazendo comfigo dous caualleiros, a que mostrou o do Saluaje, dizendo: Senhores, aquelle he o que me matou meu pay, e agora mata meu hirmão, como vedes: peçovos que me vingueys delle. Hú dos dous se deceo a pé, e porque vio ao que a donzella chamaua hirmão ja maltratado, meteose no meyo, dizendo contra o do Saluaje. Comigo, comigo, do tredor, o aueys de auer, e nam co que nam pode defenderse. O do Saluaje, que affi se vio nomear, tendose por liure de tal nome, e de tal infamia, ouue tamanha menencoria, que co'a yra, que daquelas palavras recebeo, nam pode responderlhe, e remetendo a elle, cuydou deo serir em descuberto do escudo; mas o có que antes fazia batalha, recebeo o golpe no escudo. dizendo. Acabay primeiro comigo o que comecastes, que depois grande he o dia pera o fazerdes co outre, e virouse pera o caualleiro, que se metera no meyo e disselhe: Arreday vos a fora, que na quero vossa ajuda em quanto me posso desender: o outro o sez, porque lhe pareceo cousa fea dous a hú. Mas o do Saluaje, que em estremo desejaua verse co'elle em batalha, deu tanta pressa na primeira, que é pequeno espaço tratou tá mal o com que a fazia, que por forca o fez vir ao chão; e nam tanto a scu saluo, que leixasse de sicar tam maltratado, como se esperaua, das mãos de co que se combatera. O segundo, como tiuesse a inclinaça virtuosa e animo grande e generoso, vendoo algu tanto cansado e co'as armas desfeitas e rotas por algús lugares, lhe disse: Vejovos tá mal tratado, que, pollo que vos conue, nam queria auer batalha comvosco; pois a honra, que se ja agora pode alcançar, sera muy pouca. Mas o do Saluaje, que nestes tempos sabia mal temperar sua colera, lhe respondeo co hu golpe por cima do escudo tal, que lho fendeo ate o meio, dizendo: Fazey o que poderdes, que eu vos mostrarey que inda assi, como estou, me sobeja forças pera vos. O outro, que

que també ná se estimaua pouco, vendo qui mal lhe agardecia o doo, que auia de suas feridas, começou de o ferir sem piedade. E posto questa batalha foy temerosa e durou muito, bé sentia elle em suas armas e carnes, que contra o do saluaje se na poderia soster. O seu companheiro, que inda estaua a cauallo, estimaua tanto a valentia do do Saluaje, que naquella ora lhe na parecia nada todolos outros homés; pois tornando a elles, andara tanto é sua porsia, serindose de muy duros golpes, que o caualleiro começou a enfraquecer, nam podendo sosterse contra os de seu contrairo, que era tais, que todalas armas trazia desfeitas e as carnes por algús lugares maltratadas. O de cauallo, que vio seu companheiro em tal estado, temendo que se a batalha chegase ao cabo, o do Saluaje o mataria, segundo sentira as palauras, que lhe dissera, se deceo e chegandose a elle, lhe disse. Ja, senhor caualleiro, deucis d'estar bé satisfeito de vossa yra, pera qu'esta deferença na vaa mais auante; pois nisso se auentura a vida de cada hú de vos ou d'ambos juntos, que feria mayor perda do que se podia receber co deixar della. Por certo, disse o do Saluaje, isso nam farey eu, se elle primeiro nam se desdiller do que disse, ou se render em minhas mãos; e se na, ellas sera o verdadeiro castigo de suas pa-

palauras. Se vos, disse o outro; nam quiserdes deixar a batalha por meu rogo, sera força auerdela comigo, e eu o nam queria, pollo que a vos cumpre: pois vossa desposiça mais necessidade té de repouso, que de trabalho: e qualquer mal que vos viesse he mal empregado em vos. Na ajays doo de mi, disse o do Saluaje, que eu ey d'acabar o que comecey, ou elle fara o que eu digo: e se mo vos defenderdes, inda estou pera gastar có vosco neste osicio tudo o que do dia fica por passar. Mas estando nestas rezões o caualleiro, co que fazia a batalha; cahio no chão, nam se podendo soster polla falta do sangue, que lhe sahira de húa ferida, que recebera na garganta, de que seu companheiro ficou tá triste, que occupado de dor e sentimento, esquecido dos comprimentos, em que antes estaua, sem dizer outra cousa, remeteo ao do Saluaje, com preposito de vingar nelle a morte do outro. Poré nam achou a resistencia tá fraca, qu'em pequeno tempo deixasse de ser posto em tamanho temor de ser vencido. como te li tiuera esperança de ser vencedor. E co tudo, o do Saluaje estaua tam mal tratado das mãos dos outros, e este era tã bố caualleiro, que ambos morrera naquella batalha, se por alli nam acertara de vir el rey de Inglaterra, que sahindo aquelle dia a caça de falcões, Tom. I.  $\mathbf{D}\mathbf{d}$ 

fora do exercicio, em que gastaua os outros dias d'atras, veo ter contra aquella parte onde andauá combatendose. E vendo a braveza da batalha e o fraco estado, em qu'estaua e o esforço, co que ambos se combatió, ouue por mal empregada a morte de qualquer delles, e meteo se no meo rogandolhes, que a deixassem se era por cousa, que o podessem fazer. Elles se desuiară, vendo que era el rey, contentes de se veré fora de tamanho receo, e da justa escusa, que tiuera pera deixar a batalha. O do Saluaje maltratado, como estaua, tirou o elmo pera beijar as mãos al rey. Elle, que o conheceo, o leuou nos braços, fazendolhe tamanho gafalhado, como a homé a que entá queria mayor be, que a todolos do mundo; assi polla criaçam de sua casa, como porque a natureza o obrigaua a isso. O outro fez outro tanto. El rey conhecendo, que era Graciano Principe de França, que ja outra vez o vira, se deceo do cauallo, recebendoo co tanto amor e cortesia, como fe deuia a tal pessoa: e na sabendo porque reză antr'elles fora aquella deferença, perguntou a Graciano, que era os outros, que jazia no chao. Senhor, disse elle; este, que aqui esta mais perto, é cuja companhia eu vim, he Francia filho delrey Polendos de Thesalia, e húa donzella hirmaa daquel outro morto, que alli jaz,

jaz, nos trouue aqui, dizendo, qu'este caualleiro lhe matara seu pay por treyça e agora mataua seu hirmão, que nos pedia que a vingassemos. Francia, vendo ja em ma desposição hirmão da donzella, quisera defendelo; mas elle qu'era bo caualleiro, o na quis consentir é quanto esteue pera se defender: e este caualleiro de vossa alteza fez tanto em armas, que o venceo a elle e depois a Francia, e agora trazia a mi no estado, que vistes. O caualleiro do Saluaje, espantado do que ouuio, disse contra el rey. A donzela, que este caualleiro diz, pera vossa alteza saber o que passa, vinha fogindo daquelle a que chamaua hirmão, pedindome que a valesse, porque a queria desonrar, e depois que nos vio em batalha, foy buscar os outros pera fazer o que fez. El rey marauilhado da sutileza de sua maldade, mandou tirar o elmo a Franciá, que logo tornou é si: assi sizera ao outro: por ver se era morto, e na era; porque tanto de afrontado, como de ferido cahira: e vendo qu'era Polinardo, filho do emperador Trineo, teue mais de que se espantar: e mandando buscar andas a Londres, em que o leuassem a el o a Francia, nam se quis hir dalli te que viera: e pollo caminho foy perguntando a Polinardo a reză porque vieră tras a donzella quando o do-Saluaje tha defendeo. Senhor, disse Polinardo, Dd ii aquel-

aquella deuc ser a mais maa molher do mundo; porque por amor della cuydo que iam mortos Onistaldo e Dramiante seu hirmão, filhos del rey Recindos d'Espanha, a que sez auer batalha hú có outro, que, por trazeré as armas trocadas, ná se conhecerá. E quis Deos que cheguey onde a fazia, poré a tempo que se não podia bollir: e porque os conhecia ambos, espantado de tamanha crueza, me meti no meio e os apartey, que depois de se conheceré cahirá hu pera hua parte e outro pera outra quali mortos. E eu indo tras a donzella pera a tomar e saber porque o fizera, se me saluou co ordenar o mais que depois socedeo. El rey, nam podendo encobrir a paixa, que lhe daquellas cousas nacia, co lhe parecer, que sua desuentura o causaua, mandou logo saber d'Onistaldo e Dramiante se era mortos, pera lhe dar sepultura conforme a suas pessoas: e achará que os lcuará dalli hus frades do moesteiro da clara vitoria, pera os curaré: onde, inda que as feridas, que receberă, foră grandes, em poucos dias tiveram remedio. Este moesteiro he hu, qu'el rey Amadis mandou fazer junto de Fenusa, onde levaram a sua ossada depois de morto no tempo, que senhoreaua a Gra Bretanha, por memoria dos reys, que alli venceo. Pois tornando aa historia, el rey mandou em busca da donzella, e nun-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. ca a poderá achar né descubrir; que Eutropa, que a mandaua, a sabia guardar. Assi chegara a Londres, onde aquelles principes fora apousentados e curados có tanto resguardo, como a suas feridas conuinha. O cavalleiro do saluaje foy leuado ao apousentamento onde antes sohia: pousar, sendo cada dia visitado de Flerida, a qué suas feridas dohiá, como qué adeuinhaua o muito parentesco, que antre ambos auia. El rey també o acompanhaua o mais do tempo, assi pollo ver, como por ouuir suas cousas, que tā assinadas antre os outros homés era; mas co'elle nunca se pode acabar, que nenhúa lhe dissesse, crendo que assaz detrimento he o famoso louvar suas obras, né deslouvar as alheas.

# CAPITULO XXXV.

Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros: e o da fortuna se despedio delle.

Diz a historia, que ao tempo, que o caualleiro da fortuna achou em batalha Platir e Florama com Pompides e Blandido sobre a reza, que se ja disse, o famoso sabio Daliarte, vendo o preço daquelles caualleiros, e o perigo sem remedio, em que estaua, e o muito que na vida de cada hu se auenturaua, ordenou por sua arte hua nuue cerrada, em qu'elle mefmo veyo. E cobrindo os co'ella, os encantou com palauras de sorte, que sem nenhú acordo foram metidos na tumba, que dentro na nuvé vinha, a que quatro cauallos guiaua, e da hi leuados a sua casa, forá lançados e leitos, que pera isso estauá ordenados, e curados de suas feridas co mor deligencia do qu'e outra parte o poderă ser, sem aquelles dias saber de que mão tal socorro lhes viera, ne lhes lembraua da batalha, cuja fosse a vitoria, ne o estado em que a deixară. Platir e Floramă estauă em hua cafa e os outros dous é outra, e todos vesitados eo vgoal remedio, segundo a cada hu conuinha. Posto qu'esta boa obra na quis Daliarre, que soubessem donde lhes viera, por nam lhe dizer o seu nome. Nem o cavalleiro da fortuna pode saber delle o lugar donde os tinha, ainda que da esperança de sua saude e boa desposiça fosse sempre certeficado. E sendo ja em estado de poderé caminhar, nam sabia como o podessem fazer: que se achaua desapercebidos de armas e cauallos, que as que dantes trazia perderam na batalha, em que se elles també perdemm. E co'este cuydado ocupaua seus leitos dormindo ed menos repoulo do que dantes costumava. Hun noite, que Daliarre pera isso ordenara, adormecera de sorte, que perdido todo o juy-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. zo, nam lhe ficou algú, com que podessem sentir, que os leuaua fora de suas camas. E ja que a menhã esclarecia, e se foy gastando o peso de tamanho somno, achará se todos quatro, dous a hua parte e dous a outra, deitados no proprio lugar onde foram leuados, quando andauá na batalha, sem ver aorredor de si outra cousa se na pedaços d'armas, troços de lanças, rachas de escudos, co algumas mostras das deuisas, que nelles trazia; e a lugares as eruas do campo tintas de seu sangue. Punha hús os olhos nos outros e de pois cada hú em si : e cheos de admiraçam e espanto de tantas nouidades, estiuera algu espaço despendendo o tempo nesta imaginaçam. Por certo, disse Floramã, as cousas desta terra nam sam como as das outras terras. Aqui foy nossa batalha e da qui fomos leuados sem saber o sim, que ouue, e segundo, senhor Platir, me parece, estes caualleiros, que aqui estam, sam os que cónosco a ouueră; e eu crera, segundo o que vejo, que, qué aqui nos tornou, o fez pera que a acabassemos, se vira que nos deixara armas, co que o podessémos fazer; mas nos estamos sem ellas e sem cauallos, em que possamos caminhar: assi que na sev que tençam soy a sua de que nos aqui pos. Platir disse aos outros. Se de nossas cousas sabeis, senhores, mais que nos,

peço-vos que o digais, pera ficarmos fora do pensamento, é que nos ellas poserá. Tá mao recado vos saberemos dar, disse Pompides, que se primeiro o na perguntareis, eu volo quisera perguntar. Entá se chegará hús aos outros, e esquecendo o odio, co que se alli a primeira vez juntară, tratară se de outra sorte, especialmente depois que se soubera os nomes, que cada hu era ta conhecido pello seu, como suas obras o fazia ser, que, quando sam boas, sam pregoeiras da fama de quem as obra. E estando neste cuydado do que deuia fazer, atrauessou pello melmo valle hua donzella mais fea que fermosa, encima d'hú palafré bayo, vestida de negro, e o sembrante do rosto triste. Chegando a elles, teue a redea ao palafré, e depois de olhar pequeno espaço, disse. Parece me, se-· nhores, segundo a mostra de vossas pessoas, que deueys ser caualleiros e perdestes as armas por algua auentura, o que na he d'espantar, , pois nesta terra ha tantas. Senhora, disse Blandido, seria cousa ta larga dizer vos como as perdemos, que ey medo que faleça o tempo de que homé té necessidade pera as hir buscar. Se vos, senhores, disse ella, quisesseis outorgarme hu do, que na seria injusto, eu vos seruiria co outros cauallos e armas ta boas, como as que ja perdestes. Inda que o serviço que de nos

quereis, disse Florama, vos na fizessemos mais que por ser molher, seria bem empregado, quanto mais merecendoo primeiro co tamanha merce e em tempo ta necessaria: assi qu'eu da minha parte volo outorgo, e estes senhores cuido que també o fará. Todos consentiram no que Florama dissera. E ella se despidio delles, fazendo logo volta, trazendo configo quatro escudeiros, e cada hu diante si hu lio: e outros quatro homés de pe có quatro cauallos a destro, todos de húa grandeza e cor, tal que se nam podia fazer deferença de hú a outro. Se vos, senhores, disse a donzella, compris comigo como o eu faço có vosco, não terey de • que m'agrauar. E mandando desliar os lios e tirar as armas, que vinha dentro, qu'era muito louçãas e todas d'húa sorte, as presentou: e porqu'é outra parte se dira a maneira delles edeuisas dos escudos, se nam diz a qui. Cada hú tomou as que primeiro pode: e armando se vieramlhe tă justas e be feitas, como se pera elles se fizera. Ora, senhores, disse a donzella, depois de seré armados, cumpre que tres ou quatro jornadas me acompanheis, porque no fim dellas pode ser que co vossa ajuda repousem meus pensamentos: e estes escudeiros vos seruiră em lugar dos que antes trazieis. Assi começaram caminhar em companhia da donzella. Iom. I.

Deixa a historia de falar delles ate seu tempo e torna ao caualleiro da fortuna, qu'estaua E casa de Daliarte, onde passou algus dias a seu gosto, assi porque sempre lhe falaua é seus amores, como aquelle a que nada era secreto, como porque soube muitas cousas, que o faziam menos triste do que te entá viuera; inda que antr'estes nunca lhe quis descobrir cujo filho era, pella rezam, que se ja disse em outro capitolo. E vendo, que auia muito qu'é sua companhia estaua, determinou partir se. E Daliarte, que sabia sua tençam, lhe disse que o deuia fazer pela necessidade, que de sua pessoa naquella terra • auia. E deu húas armas a Seluia tais como as primeiras de pardo e abrolhos d'ouro por ellas, e seu escudo e deuisa da fortuna como o outro. Hú dia pella menha se despedio delle, pedindolhe Daliarte que o trouuesse na memoria onde quer que fosse; porque laa o acharia sempre comsigo pera o servir. O da fortuna lhe teue em merce a vontade, de que tal ofrecimento nacia. Pondo se no caminho de Londres co desejo d'ir ver aquella ta antigua cidade e nobre corte, de que ja tanta fama ouuera pollo mundo, aos tres dias de suas jornadas foy ter a casa d'hú caualleiro anciano, que pousaua na estrada duas leguas da cidade, onde passou a noite por repoular dos trabalhos do dia, recebendo muito

gasalhado do ospede, que assi o costumaua co todolos cavalleiros andantes. Acabada a cea, estando ambos praticando em cousas do tempo. entrou polla porta hua dona de mea hidade, trazia comfigo hú donzel, que a acompanhaua, e preguntando se lhe daria pousada, o senhor della, que nunca a negara a ningué, a mandou apousentar segundo seu costume, oserecendolhe tudo o necessario. Ella lhe agardeceo sua vontade coas milhores palauras, que pode, sentandose junto coa molher do caualleiro, qu'era dona de boa conversaçã. O da fortuna, parecendolhe que algua dor grande a faria cansada e triste, lhe perguntou se trazia algu descontentamento, que muito sentisse; porque seu rosto daua mostras disso. A dona pos os olhos nelle, e vendo tras suas costas pendurado seu escudo coa diuisa da fortuna tá temida em todo o mundo, se lançou a seus pees co muitas lagrimas, dizendo. Senhor, agora cuido que minha ventura, enfadada de quantos males me tem feito, me quer fauorecer em tamanha necessidade, pois aqui foy achar o maior remedio, que nella podia ter. Eu, Senhor, tiue hú filho mancebo e muito bo caualleiro, co que cuydaua descansar os dias, que ainda tenho por passar. Quis minha desaventura, que se namorou d'hua donzella fermosa co que antes andaua d'amores

ii

outro caualleiro, e vendo que meu filho em poucos dias valeo mais co'ella, ou alcançou mais que elle, quis matallo por sua pessoa e sahio lhe ao reues; que meu filho o tratou mal na batalha, e o outro se lhe rendeo có medo da morte. É porque sentio muito aquella dor, antes de muitos dias trouue comfigo outro caualleiro, que traz as armas verdes e no escudo é campo branco hú faluaje có dous lióes por húa trella. E fazendo o por em campo có meu filho. nă lhe valeo quererse render, depois que nă pode pelejar, antes sem nenhua piedade lhe cortou a cabeça e a entregou a seu contrairo. Este caualleiro he tam temido de todos por sua valentia, que nunca achey qué ousasse combaterse co'elle e vingar me de tamanho mal: detreminei buscarvos a vos, porque me dizé que soo em vossas mads esta certa a vingança, qu'eu espero. E posto que vos nunca vi, bé vejo, que a deuisa do vosso escudo me diz que soys vos o famoso caualleiro da fortuna, que pollo mundo tam altamente se nomea. Elle, que se ouuia louuar, nam sendo de sua condiçam, antes que mais dissesse lhe atalhou, dizendo. Senhora honrada, ey tamanho doo dessas lagrimas e palauras descontentes, que soltais, que me fazé crer que as nam direys sem causa. E posto que em mi na aja, o que vos dizem, eu vos otorgo minha

nha pessoa pera vingança da vossa, se o caualleiro do Saluaje esta em parte, que possa ser: e comprirey duas vontades, essa, que trazeis, e a qu'eu trago ha muitos dias, que he ver me co'elle em batalha, por outra deferença, em que nos ja vimos. Senhor, disse a dona, o caualleiro esta em Londres, onde ainda o deixey сб tamanha fama, que falam nelle por milagre: porem isto lhe encarecia tanto pello fazer mais desejar ver se ja co o outro é campo. Pois assi he, respondeo elle, a menhá vamos la e eu o mandarey desafiar por este meu escudeiro, e se poder vingarey a vos e satisfarey a mi. Be se parece, disse a dona, que as cousas, que de vos se dize, nam sam em vão; pois nessa pessoa earmas esta tam certo o socorro daquelles, que o ham mester. O ospede sabendo ser aquelle o caualleiro da fortuna, se teue por be ditoso d'o ter em sua casa, e lhe pedio perda d'o na seruir ou agasalhar como elle merecia, dizendo, que a honra da quelle dia tomaua por satisfaça do seruiço que a todolos caualleiros andantes fizera: e esteue contando muitos feitos finalados do caualleiro do Saluaje, que mais acendiam o da fortuna e lhe fazia desejar o dia pera acabar o que tanto desejaua. Co' este cuydado se foy deitar e co'elle se leuantou antes que a menha esclarecesse. A dona, que també nam dormia, se ergueo, e, tomando licença do ospede, se partiră caminho da gră cidade de Londres, onde chegară a tempo que o sol sahia, e os seus rayos batiam nas altas torres e singulares edeficios de que estaua nobrecida. O da fortuna se deteue em hú oteiro alto, onde toda parecia, olhando a maneira della, esperando pollas oras, que lhe pareceo qu'el rey poderia ser leuantado, passando polla memoria os grandes feitos, famosas façanhas, temerosos acontecimentos, que se ja antiguamente alli acontecerá, desejando que algús, que os remedassem, passassem por elle; que isto he o pera que presta imaginações e historias antiguas, obrigar os homés a víar vertude, e a enueja dellas os encitar a grandes obras.

## CAPITULO XXXVI.

Como o caualleiro da fortuna entrou é Londres, e o que passou antrelle e o caualleiro do Saluaje.

La Um domingo polla menha era quando o caualleiro da fortuna chegou aa cidade de Londres, onde naquelles dias estaua toda ou a maior parte da caualleria do mundo. E porque lhe pareceo que antes de jantar nam podia

dia auer batalha, foisse a hua irmida que ahi perto estaua: onde, depois de ouuir missa, andou olhando as antigualhas da casa, que co quanto estaua gastadas do tempo, eram ta notaueis, que nellas se parecia que ja alli estiuera algu templo populoso e grande. E antre algúas cousas. que achou de notar, foy hua sepultura de pedra, laurada de obra tá sotil, que lhe pareceo merecedora e dina de se fazer memoria della é toda parte; mas os lauores de qu'era feita de gastados do tempo se na podia enxergar. Tinha huas letras gregas em roda ta mortas, que na pode ler dellas mais que huma pequena parte, em que dezia Arba rey de Norgales: entam lhe lembrou que a sepultura ficara do tempo do famoso rey Lisuarte senhor da Gram Bretanha: e perguntando ao ermitam se aquella casa fora mayor, lhe disse. Quando eu pera ella vim, que ha trinta e quatro annos, era como agora; e porem sempre ouui afirmar que no tempo que os infieis entrará este reyno a derrubară de todo: e alli contra a parte da mão dereita esta outra sepultura, é que jaz dom Grumeda alferez del rey Lisuarte, pegada co'a de do Guila o cuydador. Essa quero yer eu, disse o da fortuna, porque em homé tam namorado nam se pode ver cousa maa. Entam se chegou pera onde as sepulturas estaua, qu'era junto da porporta, e esteue as vendo grande espaço, em especial a de do Guilam, a que sempre fora afeiçoado pello que delle ouuira. Aquelas cousas lhe trouuero aa memoria lembranças da senhora Polinarda, de que auia muitos dias, que nã fabia nouas nenhuas, e nam podendo soster em si o cuydado, que lhe naquella ora derá, posto que nunca delle andaua desocupado, deitouse sobre a pedra do moimento da ossada daquelle namorado Guila o cuydador co'as maos e rosto postas sobr'elle, e alli por algum espaço esteue passando comsigo mil palauras namoradas oferecidas á quem as nã ouvia, tã metido no desacordo das outras cousas, que o hirmitam e a dona cuidară que algua enfermidade lhe sobreviera; mas Seluia lhe disse, que se nam espantassem que aquella era húa dor, que o atormentaua e muitas vezes lhe vinha, a que ningué sabia dar remedio. O caualleiro da fortuna depois de passar por aquelle acidente, conheceo a fraqueza, em que cahia, e limpando os olhos se leuantou em pe, e quis co alegre sembrante dissimular a tristeza manifesta, que nelle parecia. Seluia lhe deu o cauallo dizendo. Senhor lembre vos o muito que tendes pera fazer, e co qué aueys de auer oje batalha, na gasteys o dia em al, pois o mais delle he passado. Vamos onde quiseres, disse o da fortuna, que mor he ha em

em que eu me agora vi que essoutra, có que tu me ameaças. Entã, despedindo se do hirmită, se foy contra a gra cidade de Londres, leuando comfigo a dona, e, antes que entrasse nella, chamou a Seluia, e dizendo lhe o que auia de fazer, o despedio de si, esperando que tornasse có reposta do que lhe mandara. Seluiá chegou ao paço a tempo qu'el rey acabaua de comer acompanhado de muitos senhores, e antre elles mais chegado a elle o valentissimo Deserto caualleiro do Saluaje, que estaua ja sao das feridas que recebera nas batalhas que co Graciano, Francia e Polinardo ouuera. Rompendo por antre a gente, chegou al Rey, a que c'os giolhos no chão começou dizer. Muito poderoso senhor, o caualleiro da fortuna, cujo eu sam, beija vossas reaes mass. Diz que seu propolito foy sempre nam vir a vossa corte se na pera vos seruir, e que agora por desfazer hu agrauo a hua dona que co'elle ve, lhe he forçado desafiar hu caualleiro que nesta esta, a que chama o do Saluaje; pedevos lhe deis licença pera o poder fazer e vir seguro a sua batalha, legundo de tá excelente principe como vos se espera. El rey, que ouuio nomear ao caualleiro da fortuna e estaua informado de suas coulas, pesoulhe vir co tal demanda a sua casa, e quisera empedir a licença. Poré o do Salua-Tom. I.

je, que sentio sua tençam, se leuantou dizendo. Ná he aquelle o homé, a que se nada deue negar; porque pareceria que temor de suas obras o faz. E pois isto me toca a mi , vossa alteza o mande entrar e segurar o campo, se na eu yrey em busca delle e comprirey seu desejo e o meu. El rey, vendo que se na podia escusar, disse a Seluia. Amigo, dizey a vosto fenhor que me peza muito vir a minha corte co cousa, que nella possa dar desgosto; poré pois assi quer, que eu o seguro de todos se nam desse a qué busca, de que nam sey que tam seguro podera estar. Seluiam se despedio e tornando a caualgar, se foy co recado a seu senhor, que logo entrou armado de todas armas. Muitos o sahia a ver, que a noua de sua vinda se espalhou por toda a gente, e entrando no terreiro fez seu acatamento al rey, qu'estaua a húa janela do apousentamento de Flerida; porque quis que ella visse aquella batalha, pois era dos dous mais notaueis e melhores caualleiros, que no mundo auia. Todo o campo, janellas e casas em torno do terreiro estauá tam cheas de gente, que o mais da cidade se despouou por acodiré a quella parte. Nisto entrou o caualleiro do Saluaje, armado de suas proprias armas e deuisa, tam nouas que ainda o dia dantes lhas acabaram. Vinha acompanhado có mui-

tos caualleiros. Argolante lhe trazia a lança, ' do Rosiram delabrunda o escudo; chegando onde o da fortuna estaua, disse. Senhor caualleiro, nam sey porque me desafiastes: poré sey que pera meu gosto esta he a moor merce, que me podieis fazer. Qué tam sem piedade, disse o da fortuna, mata quem o na merece, nam se deue espantar achar quem o castigue. Esta dona se queixa de vos, cumpre que a contenteys no que quiler, se nam aqui estou eu, que lhe darey a emenda, que ella a mester e vos mereceis. A essa dona, disse o do Saluaje, ne a outra algúa, que aja no mundo, nam fiz nunca cousa que de mi se possa queixar; mas pois a batalha ha de ser com vosco, nam quero dar nenhua rezam, com que me escuse de a fazer. Ambos se arredaram o espaço necessario e ao som de húa trombeta remetera co toda a força, que os cauallos poderá trazer: as lanças foram feitas pedaços, os escudos falsados, e elles passara hu pello outro como pessoas, a que os encontros nam tocaram. Logo tomará outras, porque o caualleiro da fortuna lhe pedio que quisesse tornar a justar; e assi passará a segunda e terceira carreira sem se derrubare, sendo sempre os encontros dados có tanta força, que parecia impossible poderé se soster a elles. E arrancando das espadas comeraram serir se tam sem pic-

piedade como se nelles ouuera algua rezam pera o fazeré, vsando de mayores forças e manha: cada hú do que te li nunca fizerá; por ver que alli mais que em outras partes, em que se achară, era necessarias. Trabalhando polla vitoria hu do outro, porque a fama de seus feitos sicasse nelle; e este desejo e cobiça os pos em tal estado qu'em pequeno espaço ficará as armas quasi desfeitas, os cauallos de fracos, e cansados do trabalho e peso, que sostinham, nă podiă ja configo; mas a viueza de feus fenhores os fez decer delles. Aqui foy a batalha tă temerosa e cruel, porque se podia melhor juntar, qu'el rey e os que via a braueza della sabia mal julgar qual delles tiuesse a vitoria mais certa, ne cria que nenhu podesse escapar, se a batalha ouuesse de ter sim. Ja neste tempo nam auia escudo, com que se emparassem, que a força dos golpes os desfizeram em muitos pedaços, e as armas de tam pouca defensa, que a falta dellas padeciá as carnes. E porque auia gran 'e espaço que se combatiam, arredară se a fora, por cobrar forças e alento pera tornar a sua contenda. Cada hú pos os olhos em si e vendo suas rotas e tam forte imigo diante nam sabiam que esperassem, se nam aquelle dia ser o derradeiro dos que tinham de vida. Pouco se detiueram que nam tornassem a

sua porsia, nam podendo sofrer tamanho repouso. E porque jaa nam tinham com que se emparar, feriram-se ta mortalmente, que com seu sangue começară tengir o campo em tanta cantidade, que parecia que dentro nelles na ficaua nada, de que os membros se podessem soster. As vezes se trauaua a bracos por se derrus bar, prouando todas suas forças; poré tudo era em vão, antes a força, que nisso punhã, fazia rebentar as feridas co moor dano do que os golpes fizera. O dia se hia gastando, e nelles nă se conhecia qual leuasse o milhor. El rev e os que de fora estauam, deziá que alli se juntara o cume do esforço e valentia, e que aquella batalha fazia escurecer todalas passadas, assi de caualleiros, como de temidos: gigantes: Flerida, que por antre húas grades a estaua vendo, nam lhe podendo sofrer o coraçam tamanha dor, como qué sentia aquelles golpes em si, tirou se dellas co tanta tristeza, como que jaa soubera, que o sangue, que se alli vertia, fora gerado é suas entranhas. Ambos se tornara desuiar outra vez, porque o cansaço e trabalho grande os nam consentia poderé se solter. Ja entam se cria que nenhú poderia escapar. O caualleiro do Saluaje, que se vio sem armas e sem escudo, e a espada muy bota e pouco cortadora, as forças tá desfalecidas e fra-

cas, que casi na podia menear os braços, e lhe lembraua co qua forte imigo se combatia, começou de temer a morte; mas nam pera deixár de perder a vida como deuia, que aos esforçados nam he ella a que os tira de seu natural, dizendo antre si. Eu morro no milhor de minha hidade e na me pesa por ser tam cedo, se nam porque me leua em tempo que nam me deixou seruir al rey nem a Flerida as merces que me té feytas, né prouar me na auentura dos outros, pera onde eu guardaua o fim de meus dias, ou de minha victoria: mas pois elle aqui estaua mais certo, eu farey o que poder pera que meu imigo nam leue de mi honra desta batalha ta descansadamente, que deixe de lhe custar outro tanto como ami. O da fortuna em quanto descansou ná esteue tam liure deste cuydado, que deixasse de passar polla memoria outro tanto, lembrando lhe sua senhora Polinarda, a qué se entam socorria em sua vontade dizendo. Senhora este he o tempo, em que eu ey mester vossa ajuda, se me ella agora ná val, ja návira outro tempo, em que depois vola peça. Este homé nam he como os outros homés, e por isso contra elle vosso socorro e minhas forças tudo se ha mester. Nisto se tornaram a juntar co mor furia e impeto que dantes; poré os golpes, ainda que folfem

sem dados co'ella, eram de menos dano, que as espadas estaua ta botas, que fazia pouco: pore o que jaa tinha feito nam era ta pouco; que quaesquer outros caualleiros coa terca parte delle se podessem soster. El rey, a que aquella dor atormentaua, nã o podendo sofrer, deceo ao terreiro, acompanhado de muitos senhores ancianos, có preposito de os apartar, vendo camanho erro seria deixar assi morrer os melhores dous caualleiros, que nunca vira. Mas a cobiça da honra pode tanto, e a rezam andaua tá cega antr'elles, que a nam quiseram seguir no que lhe elle mandaua; antes perdendo lhe a obediencia, juntaram se tanto que co os punhos das espadas começará torcer e abolar os elmos por tantas partes, que o ferro se metia pollas cabecas. O fol era posto, e nelles nam se conhecia ventaje, mais que quanto as armas do da fortuna estauá algú pouco mais saás que as do outro. El rey, que nenhú descanso né repouso recebia em seu coraçam, foisse onde estaua Flerida, dizendo. Senhora filha, se do Duardos he viuo e por mat d'alguem ade ser liure, nam ha no mundo de qué homé o espere se na de hú destes, qu'estam perto de perder as vidas. Peco vos de merce que os vades apartar, que por mi ja o nam quiseram fazer, e se na, se elles morré, eu ey por morta a esperança, que te aqui

aqui tiue d'algu be. Flerida, que te enta nunca fahira d'hua casa, ne ningue a vira, ouue por muy graue o que lhe el rey pedia, poré quis lhe fazer a vontade, e també porque o doo que daquelle seu sangue auia, a moueo a isso. Assi sahio ao terreiro, leuandoa el rey polla mao, acompanhada de quatro donas vestidas de negro, e ella co hu abito da mesma cor de pano grosso, conforme a seu cuydado, na cabeça huma beatilha de vasso, que lhe cobria os olhos; porem tá fermosa como no tempo de fua alegria. No terreiro do paço foy tamanho aluoroco, vendoa vir, e o espanto e reboliço da gente tam grande, que os caualleiros se tornara apartar, por ver que era. Flerida chegou a elles e tomando o da fortuna polla manga da loriga, disse. Peçovos, caualleiro, se em algu tempo por algua dona, ta mal tratada da fortuna como eu, aueys de fazer algúa cousa, que seja deixardes esta batalha, pois nella nam se ganha se nam o risco, em que vossa vida e a dessoutro caualleiro esta posta. O da fortuña pos os olhos nella, e pareceo lhe tam natural co sua Senhora Polinarda, que namsoube se cuydasse que era aquella: e pondo os giolhos em terra, disse. Senhora esta foy a batalha, que mais desejey acabar que todalas do mundo; agora a deixo, pois nisso vos siruo, e

a honra della seja desse caualleiro, que també a merece. Essa nam quero eu, disse o do Saluaje, se na quando por mi a ganhar: e se vos desejastes acaballa, confessous que tambem desejey o mesmo; mas pois fazeys o que a senhora Flerida manda, mal poderey eu fazer o contrairo, que sam seu e lho deuo d'obrigaçã. Flerida lh'agardeceo suas palauras, tornando se pera cima, sem saber que nam era aquella a primeira vez, que de sua mão recebera a vida. Elrey os quisera mandar leuar a seu apousentamento; mas o da fortuna, que vio junto consigo o ospede que tiuera a noite passada, que viera ver a batalha, rogou lhe que o leuasse pera sua casa, na querendo aceitar del rey aquella merce, que estaua corrido de lhe perder a vergonha no que lhe pedia. O ospede o leuou a casa d'hu seu amigo; e apertando lhe as feridas, metido em húas andas, se forá pera sua casa, onde foy curado por mão d'húa sua filha, que sabia muito na arte da corogia; e da dona que alli o trouve na soubera mais onde se escondera, antes afirmara algus que no meo da batalha desaparecera. O caualleiro do Saluaje foy leuado a seu apousentamento e curado co mais resguardo, que nunca; porque enta, mais que nunca, també era necessario. El rey e todolos de sua casa ficara tristes pollo da fortu-Tom. I. Gg

na na querer ficar nella. Aqui deixa a historia de falar nelles, e torna aos outros da corte do emperador, que na quella demanda andaua, cada hú esperimentando sua fortuna, confiando em suas mostras, que te li fora a seu gosto: mas isto na deuia ser assi, porque quando ella he mayor entam se deue ter em menos, ou auer lhe mayor medo.

#### CAPITULO XXXVII.

Em que diz que era a dona, que aa corte trovue o caualleiro da fortuna: e do que passará algüs caualleiros, que estauá na corte d'Inglaterra.

ra, donde esta historia foy tirada, que Eutropa, a grá sabedora, tia do gigante Dramusiando, depois que vio na fortaleza de seu sobrinho metidos tantos caualleiros, que quasi ná cabiá, temendo se que os que sicauá podessem ainda vir sazer algú dano, ordenou como hús a outros se matassem, pera que depois de algús seré presos e outra parte mortos e o mundo despouoado delles, o sizesse saber aos senhores pagãos, crendo que entá co pouco trabalho poderiá vir senhorear toda a christandade,

de, segundo depois sez. E pera seu desejo vir a melhor efeito mandou alguas donzellas espertas em sua maldade, repartidas por aquelle revno, ordenar batalhas antre os caualleiros, que achauam, có que muitas vezes chegauá ao sio da morte. A húa destas foy a que ordenou do caualleiro do Saluaje com Polinardo, quando vinha tras ella, e affi fizera auer outra a Oniftaldo e Dramiante seu hirmão, ordenando todo o mais, que se ja em outro capitulo disse. E a outra, que deucas armas e cauallos a Platir e seus companheiros e os leuou consigo. Tambem foy dellas a dona, que fez pelejar ao da fortuna e o do Saluaje. E porque era pessoa, em cujo saber e astucia Eutropa muito confiaua, lhe deu cuydado de tamanha empresa, e ella o ordenou da forte que vistes. Deixando agora a elles re seu tempo, torna aos caualieiros andantes, que na corte del rey Fadrique estauă, que, passado o dia daquella temerosa batalha, logo ao outro se despedira, co tença de seguir suas auenturas, apartando se cada ho por onde melhor lhe pareceo; e seguindo toda via a rota onde lhe dezia que a torre do gigante estana. Algus trocana as armas, contros as devilas pollos na conhecere por ellas. Affi que enta muitos amigos se encontraua, que primeiro que se conhecessem se trataus tam mal,

Gg ii

que alguas vezes era postas as vidas em risco de se perder. E porque seria largo de contar dizer o que cada hú per si passou, o nam saco, pois, como se ja disse atras, seria gastar o papel em obras alheas, e deixar as de qué o liuro té o nome. Poré, porque húa batalha, em que os mais delles juntamente se acharam, he das principaes e mais famosas cousas, que naquelle tempo socedera, dir se ha aqui a maneira della; que deixar d'o fazer seria erro. Assi aconteceo que as donzellas eque Eutropa trazia por aquelle reyno, víando cada húa de sua sotileza e do que lhe era mandado, húas por húa parte e outras por outra ajuntaram todolos caualleiros mancebos de casa do emperador, que naquella terra andauam, pedindo lhe com lagrimas fingidas cousas, que pareciam justas, pera se nam poderem escusar d'as fazer; e ajuntando os em hú dia certo na quelle grande campo, que diante da torre de Dramusiando estaua, onde assi da banda de abaixo, como da de cima tinham tendas ao longo do rio repartidas em duas partes a maneira d'arrayais, de hú ao outro aucria dous tiros de bésta; e alli se recolhiam todos os caualleiros, que alli chegauam, os que vinha polla banda de baixo nas de baixo e os da outra parte nas decima: assi que da húa se acharam o principe Graciano, Onistaldo, e Dra-

miante, Vasiliardo, Frisol, Luyma de Borgonha, Dirde, filho de Mayortes, Francia, Polinardo, Tremoram e Claribalte d'Ungria, Flamiano e Esmeraldo o fermoso. Da outra parte o principe Beroldo, do Rosuel, Belisarte, Goarim, Estrelante, Germa d'Orliens, Tenebror, Platir, Pompides, Floramam e Crespiam de Macedonia, Blandidom, Rocandor. E posto que os de húa banda nam sabia que era os da outra, estauá todos tam contentes e consiados de se acharé assi juntos, que cada hús cuydaua que a outra parte seria mais fraca; porem nam sabia que dissessem a na lhe descobrirem o pera que alli fora trazidos. Estando neste cuydado, abriram as portas da torre e sahira della duas donas, a húa acompanhada como pessoa de preço, a outra soo sem mais companhia que hu pequeno donzel. Esta se foy contra as tendas de baixo, a outra as de cima, e chegando onde estaua Graciano com os outros principes e caualleiros, recebida delles coa cortesia de que lhes pareceo merecedora, e assentados todos debaixo d'hu aruore, que antre as tendas estaua; a dona lhe propos hua fala forjada de muito tempo có palauras tá cheas d'engano, quanto as mostras eram ao contrairo, dizendo. Senhores, a fama de vossas cousas he tam espalhada pollo mundo, que soo o tom della basta

pera na deixar obrar mal a aquelles, que o té por oficio. Assi que que co'esta cuydaua fazer temor a seus imigos, muito milhor ho poden fazer co as proprias pessoas, de que ella nace. Eu, senhores, sam húa dona senhora deste castello, que ja em outro tempo viui alegre e co menos dor da que agora tenho: quis a minha ventura, que tendo grande patrimonio tiue húa soo filha, que o pode erdar, e esta, pera mais meu dano, fez a natureza tam perfeita de todalas cousas, que pode dar, que assi os que a conhecé, como os outros, que suas cousas ouué, se poé em grandes perigos polla seruir, pedindo ma em calamento muitos homés, a que eu a nam ouso dar polla deserença, que sey que com outros sobre isso ham de ter. Agora hú vezinho meu, cujas sam aquellas tendas, que vedes, gra senhor, soberbo e muy confiado em sua valentia e esforço, co ajuda de seus parentes e aliados, fabendo qu'estaua concertado ca-Sala, ajuntandose co'elles, se assentou sobre este meu castello, co voto de se man leuantar daldi tee lha dar por mother, ou a tomar a que quer, que a leun quiselle. Eu, porque sey qu'estas forças ningué mas pode desfazer, se nam que outras mores desfaz, que sovs vos, ordeney mandar estas minhas donzellas, que vos a aqui trouuera, pera que, contandouos meu mal,

mal, voe doesseys delle: e agora, querendo escusar o muito, que disto pode nacer, mandeilhe dizer por aquella outra dona, que vistes, que comigo sahio da fortaleza, que quisessem deixar seu preposito, pois era escusado, o que cuydo, que na fara segundo ja nisso estam enduretidos. Por isto, o que daqui, senhores, vos peco, he que affi como vossas pessoas e armas está certas pera socorro de todos aquelles, que volo pede, me valha a mi em tamanha semrezam como me queré fazer. Tanto que a dona acabou fua fala poserá os olhos hús nos outros esperando que cada hú desse a reposta, e Graciano, como mais principal, se leuantou em pe, vendo que assi o esperauá delle, dizendo. Posto que antre estes caualleiros, dona honrada, eu seja o que menos valha e menos possa, como home que sey o que cada hú tem na vontade, responderey por elles e por mi. Vossa pessoa e aparencia he tá chea de boas mostras, que se nam pode esperar della se na qu'é tudo fale verdade, e por isso cremos que o que dizeys sera assi. A força, que esse home vos ques fazer he tamanha, que seria erro passar sem emenda. E porque a estes senhores parece bé que elle a aja, elles e eu vos oferecemos noslas pessoas pera satisfaçã de vossa vontade: pois o trabalho que coas armas se toma, so pera es-

tes tempos se sofre. A dona lhe agardeceo aquellas palauras co outras compostas de sua industria, misturadas co lagrimas fingidas. Nisto chegou a outra, que fora ter cos outros, dizendo. Senhora, aquelle imigo de vossa honra e amigo de seu dano no quer outro concerto senam batalha, asirmando que vos ha de mostrar qua fraco socorro tendes. Onistaldo, qu'em estremo era acelerado, se leuantou dizendo. Ja quisera que nos viramos nella, pera que suas soberbas forá castigadas melhor do que cuydá. Tá perto estamos disso segundo me parece, disse Vafiliardo, que ey medo qu'essa vossa furia, senhor Onistaldo, seja pera mor mal seu. Francia quisera que logo os foram desafiar. Mas a dona o empedio, dizendo que queria outra vez mandar a elles, e se se na chegassem a concerto algu, que ella o faria; porem que se armassem e estiuessem prestes. E falando coa outra a parte a tornou a enuiar; e porque da primeira vez, que la fora, lhe dissera que pois aquelles caualleiros do arrayal d'abaixo queriá por força tomar aquelle castello a aquella dona sua senhora, cujo era, os fizera alli vir, e qu'ella fora pedirlhe quisessem que sobre isso ouvesse algu concerto e na batalha, pera que sobre cousa ta injusta se nam perdessem mais vidas; e quando nam, que lhe pedia que na consentissem que tam sem culculpa lhe tomassem o seu. O principe Florama lhe disse. Dona, ainda que nosso oficio feja desfazer agrauos e nam consentir forças, e mais a molheres, elle assi mesmo nos defende que primeiro que cometamos algua coufa faibamos a rezam porque o fazemos, se he justa ou injusta. E porque esta vossa demanda nam sey có que causa a poderemos tomar, e a vitoria as mais das vezes esta nella, he forçado que primeiro se saiba se vossas palavras sam cheas de verdade, ou se de outra cousa. Mas a donzella, que lhe a elle e a Pompides, Blandido, e Platir deu as armas e cauallos no valle, onde ouuezá a batalha, quando os achou a pé, e lhe prometeram o do, que hi estauz presente, disse. Caualleiro lembre vos que no tempo que vos e vossos companheiros ouuestes mester meu socorro, nam busquey escusa pera volo fazer. Essa dona vos fala verdade em tudo, e este he o do, que vos eu entá pedi: por isso comprio agora, como eu compri com vosco quando tinheys necessidade. Senhoras, disse Platir, ja creo que de tais pessoas ná se pode receber engano: vede se esses caualleiros queré arredarse. de seus prepositos, se na cumpra se o pera que aqui viemos; e se estes senhores nam quiseré, eu por mi vos ofereço a minha pessoa. Qué quereys vos, senhor Platir, disse Beroldo principe Tom. I.  $\mathbf{H}\mathbf{h}$ 

d'Espanha, que veja a vossa nesse risco, que queira ter a sua fora delle. Por isso, dona, sazey o que o senhor Platir vos diz, que nos todos faremos o que milhor vos parecer: e fengindo que tornaua a saber o que passaua, tornou segunda vez tam chea de lagrimas como dalli se fora sem ellas, dizendo. Senhores, ja agora tendes, mais reză pera fazer a batalha do que te aqui tiuestes; porque: aquelles caualleiros na contentes de sua danada detreminaçă, agora vendo a minha fenhora ante si a prenderá, có juramento de a ná soltar, te que de todo lhe entregue a força, e a mi deixara liure pera volo vir dizer; fazendo vos saber que ja ficam tomando armas pera a batalha se sobre isso a quisesseis auer. Como os corações dos mancebos qualquer cousa os move, sem outra deliberaçam, a mayor pressa que cada hú pode, começară armarse e sellar cauallos; e os d'hū arrayal, vendo a presteza dos do outro, co2 mayor que todos podiá se aparelhauá, sem saber o muy junto parentesco e larga conuersaçã, e sobre tudo aquella tá perfeita e singular amizade, que antr'elles auia. Antes naquella ora os amigos contra os amigos, parentes contra parentes, hirmãos contra hirmãos estaua tá indinados, que ja dalli na outra cousa se esperaua, se nam a morte de todos ou muitos delles.

les. Esta he hua assaz clara reza por onde todos aquelles, que té claro juyzo, deué arredarse de pessoas, que co be ordenadas palauras e apraziueis lisonjarias os tratam, pois he certo que delles nenhii outro fruito se recebe se na aquella primeira mostra. E de baixo daquelle contentativo engano vede que se tira, e achareys que nam al se na perigos sem remedio, e danos, que na té cura, como nesta historia se pode ver. Posto que pera nos ella he bé escufada, pois o tempo dagora faz melhor esperiencia, especialmente nos senhores, antre qué o engano da lisonjaria te tamanho preço, que, qué melhor a vsa, mais té. Engano tá manifesto nam deuia ser ta mal conhecido; ne valer a verdade tá pouco, que qué mais a custuma menos vale; e a mentira ter tanto preço, que leua o galardam de tudo.

# CAPITULO XXXVIII.

Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram, e do sim que ouvo.

A Ssi como as donas tiuera bem tecido seu engano, todos os caualleiros, que nas tendas estaua, assi os d'húa parte, como da outra, foram armados e postos a cauallo: e por-Hh ii que

que as armas que traziam tinham trocadas do que sohia, por nam se conhecerem por ellas, se dira aqui a maneira de cada hú, porque de homés tam sinalados nam sique nada por dizer. O principe Graciano : estaua : armado de verde e branco a coarteirões, cubertas as armas de folhajé das mesmas cores: e no escudo em campo hú liam pardo. Onistaldo trazia outras de negro, feitas de folhas d'aço a maneira d'escamas d'envençam noua: no escudo em campo azul hus mares de prata. Dramiante, seu hirmão, fahio da mesma sorte, porque ambos as mandaram fazer juntamente, se na quanto no escudo trazia hu ceo estrellado. Vasiliardo sahio de verde com liões d'ouro miudos, e no escudo em campo verde hum aguia coas vuhas enuoltas em sangue. Franciam sahio armado d'armas de fogos, e no escudo em campo negro húas chamas ardendo tam naturaes, que parecia algu fogo artificial, com que se elle nam queimaua. Dirdé veyo assi mesmo com outras armas de negro e amarello e grifos pardos por ellas, e no escudo em campo sanguino a torre de Babilonia muito bem tirada pollo natural. Polinardo tirou outras d'amarello có muitas esperas espedaçadas por ellas: no escudo trazia em campo da mesma cor outro pedaço d'espera, como homé que ja perdera a esperança de tudo.

do. Esta deuisa custumaua trazer assi, porque nă pode vencer Floramam quando se combateo co'elle por amor de Polinarda. Frisol sahio armado de roxo co vilagras de preto: no escudo em campo dourado hú liam rompente. Tremora trazia as suas d'encarnado e pelicanos de prata: no escudo em campo indio hú idolo co hú arco e frechas nas mãos. Luymã de Borgonha, Claribalte d'Ungria tirara armas brancas : no escudo em campo verde madronhos d'ouro. Flamiano, Esmeraldo o fermoso, saira co outras de morado e roxo e pintasirgos de muitas cores, e nos escudos em campo branco húas nuues cerradas. Pois os da outra banda, que tambem era de tanto preço, como elles, e de que se deue fazer mençam, sahirā muy gentis homés. Beroldo tirou armas de negro e lagrimas de prata, de que as mesmas armas vinha cubertas, no escudo em campo negro hú corpo espedacado. Do Rosuel e Belisarte, seu hirmão, traziá outras de verde e encarnado, a maneira d'axedrez, crauadas com malmequeres de branco e amarello, e nos escudos em campo azul húas lúas mingoadas. Estrelante tirou as suas de pardo sem nenhua louçainha: no escudo em campo branco húa onça tam grande, que o ocupaua todo. Tenebror trazia outras de verde co papoulas d'ouro: no escudo em campo

indio o yllió de Troya. Goarim sahio de armas brancas a maneira de nouel: no escudo em campo roxo hú pauá tam fermolo, como o sam de seu natural. Rocandor e Crespiam de Macedonia sahiram ambos d'hua sorte, co armas e deuisas, que dantes acostumaua. Germa d'Orlies se armou de folhas d'aço tá fortes, como pera aquella terra era necessarias: no escudo em campo de prata o vulto d'hua molher, dos peitos acima tirada pollo natural da fermosa Florenda, filha del rey de França seu senhor, có qué andaua d'amores e em cujo fauor esperaua d'entrar na auentura da Gram Bretanha. Platir, Florama, Pompides e Blandido, a quem a donzella de Eutropa deu as armas, como se ja disse, viera todos d'húa maneira em cauallos ruços pombos manchados de negro, e as manchas em lugares, que lhe daua muita graça: as armas també de negro e cisnes brancos por ellas: os elmos dourados, e em cada hú dos escudos em campo amarello a fragoa de Vulcano com suas chamas acesas, tam naturais, que daua receo a que as via de ousar chegar a ellas. E sendo todos no campo a cauallo coas armas e deuisa, que se disse, seu passo a passo se vieram chegando, tendo em muito os de cada parte a riqueza das armas de seus contrairos. E porque sempre quando o tempo do derradei-

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 2

deiro perigo se achega, acontece que a confança se rebolue é temor, começará hús aos outros temer le com mais receo, do que te li tiueram. E sendo tam chegados quanto parecia necessario pera os encontros, coas lanças baixas pondo as pernas aos cauallos có muito impetu remetera juntamente, e encontrando se em cheo assi das lanças como dos corpos e cauallos, soy o estrondo tá grande, como se cahira hua rocha. D'htia parte e outra viera todos ao chão, hús coa força do encontro, outros por a fraqueza dos cauallos, soomente Platir, Beroldo e Polinardo, que por ajudar melhor seus companheiros se decera muito prestes dos seus. E postos todos a pee, arrancando com furia das espadas, os escudos embraçados, todos a hú tempo começará antre si a mais cruel e temerosa batalha, que no mundo se podera ver. Andando ta viuos e acesos nella, combatendo se co tamanho acordo, ardideza e desenuoltura, como se podera esperar delles mesmos, se da outra gente fora conhecidos: sem conhecer se ventaje de nenhua das partes, nem em nenhua dellas fraqueza, porque todos de muito excelentes se nam podia fazer diferença qual o fosse mais. O rachar dos escudos foy de maneira, qu'é pequeno espaço se semeou o campo delles. Aquellas fermosas sobreuistas e singula-

res deuisas, armas de tanto preço, de que os mais vinha cubertos, foram tam prestes desfeitas, que ja se na sabia enxergar a louçainha; dellas, antes estaua ta tintas de sangue, que se nam podia crer, que algú tempo foram de outra cor. O retinir dos golpes era tamanho, que por todalas partes de aquelle valle soaua, co tamanho estrondo, como se todo elle se fundira. O principe Beroldo, que antr'elles andaua hu dos mais assinalados, juntou se co Onistaldo seu hirmão, que da outra parte fazia marauilhas: trauando se ambos a braços trabalhaua por se derrubar, prouando todas suas forças. Aqui foy a pressa ta grande de cada parte, por acudiré cada hús ao seu, que se começou de renouar a batalha com mayor força e dureza de golpes, do que te li fizeram. E porque ja co'as espadas fazia menos dano do que queria, trauară se hus co os outros e todos obraua tam valentemente, que nam auia enta algué que cuydasse, que naquelle tempo fazia menos do que deuia. O Gigante Dramusiando, a que Eutropa dera conta de tudo, estaua posto entre as ameas do seu castello vendo a braueza da batalha e julgando consigo mesmo, que naquelles homés se encerraua a mayor parte da valentia do mundo. E vendo quá acerca todos estauá de morrer por tamanho engano, como sua tia

tia lhe fizera; muitas vezes lhe disse que por algu arte o desuiasse, porque sua condiçam era nobre; mas a della tanto ao reues, que nunca o quis fazer. Dom Duardos, Primalia, Polendos, Belcar, Recindos, Amedos, o principe Vernao e Belagriz e os outros prisioneiros, que dentro na fortaleza estaua, quando vira tamanho ajuntamento de caualleiros, sem saber porque fora a crueza com que se tratauam e aspera peleja, em que andauam, nam fabia que cuydafsem, né conheciam qué podessem ser. Posto que dentro em si cada hu sospeitaua o quinham, que nelles podia ter. Este receo os fazia auer tamanha dor, que sentiam aquellas feridas como se tossem suas proprias. Por certo, disse do Duardos, eu vi muitas batalhas de notaueis caualleiros, mas nam me lembra que visse outra ygoal a esta. Eu estou tá espantado, disse Primaliam, que na sey o que cuyde: porque agora me parece, que todalas cousas, que d'antes sohia ter em muito, se deuem estimar pouco em comparaçam desta. Assi estauam todos louuando sua va-Ientia e sentindo tamanha perda: porque daquelles caualleiros nam se esperaua se nam a morte, conforme as suas feridas e a braueza, có que andauam. Elles andará em sua porsia por mais de hu ora, combatendo se, de tal sorte, que no cabo nam auia armas pera se cobrirem nem for-Tom. I.

cas pera pelejarem; mas seus espiritos eram tã grandes, que emprestauam forças aos membros pera se podere soster. Neste tempo Graciano có dó Rosuel, Dramiante có Belisarte, Beroldo co Vasiliardo e assi hús co os outros se trauaram a braços, cuydando que por aquella via mais prestes se vencessem: e, porque ja estaua no derradeiro estremo de suas forças, nam consentio o gram sabio Daliarte, que alli perto viuia, que sentissem a qué desfaleciam primeiro, nem que Eutropa podesse triunsar de tamanha vitoria. Antes acodindo contra aquella parte, entrou no campo a maneira de velho anciano, encima d'húa serpe temerosa e grande có verga de fogo na mao, e tocando co'ella em terra cahira tam sem acordo, que nenhu delles o teue pera sentir nenhua cousa. Feito isto se foy contra o castello, lançando a serpe polla boca e ventãas tã gram cantidade de fumo negro e espesso, que todo o ar foy congelado delle, de feiça, que nada se podia ver assi dentro na fortaleza como fora della, se nam alguas chamas viuas que as vezes por antre o fumo sahiá co tamanha furia, que parecia que tudo queimauam quanto se lbe punha diante. Por gram marauilha tiueram todos isto, e muito mais Eutropa, a qué estas cousas pareciam de tanto espanto, como quem co'ellas achaua trespassadas

as forças de seu saber. Nisto se começou a gastar a neuoa e descobrir o campo, ficando tam despejado, que nenhua cousa se achou nelle, se nam aquelles caualleiros cos rostos em terra ao parecer de quem os via mais mortos, que de outra sorte. O gigante Dramusiando vendo se desembaraçado dos outros medos, sahio sora acompanhado de seus prisioneiros, de cujas fees se fiaua, como se ja disse; e mandando leuar aquelles corpos a fortaleza, foram logo desarmados pera se curarem segundo o seu custume. Poré depois que as armas foram tiradas, e el rey Recindos conheceo seus filhos, Arnedos os seus, Polendos a Franciam, Belcar a do Rosuel e Belisarte, Mayortes a Dridé; que Primaliam deixara tam pequeno a Platir, que nam o conheceo entam, se na ao diante, foy a tristeza tam geral em todos, que esquecidos da pena, que dantes sentiá, ouveram aquella por tanto mayor, que nenhúa cousa os fazia alegres: posto que muita della perderam depois de ser certificados pollos fisicos, que as feridas nam era de perigo. Desta maneira sicaram estes caualleiros presos em companhia de seus pays e hirmãos, praticando muitas vezes na maldade da dona, depois que hús soubera dos outros tudo o que passara. O gigante vendo que ja em seu poder estaua toda ou a mayor parte dos

homés, que sempre desejara, determinaua cada dia hir ganhar a ilha do lago sem fundo, sem nunca lhe dar conta de seu preposito. Em quanto na o fazia, trataua os có o amor e verdade, que dantes costumara, cuydando que com isso milhor que por outra via ganharia sua amizade, cousa que estimaua muito, parecendo lhe que antes có amigos, que tesouro pessoa e patria se desende, se a amizade he tal, que a nenhú interesse tem respeito.

## CAPITULO XXXIX.

Do que fez Eutropa depois da prisam dos caualleiros, e como veo o caualleiro do saluaje aa torre.

Depois que a gram sabedora Eutropa sez o que ou ou a batalha antre aquelles valentes e tam preciados caualleiros, e vio presas as pessoas de que se mais temia ou podia temer e a christandade posta em tamanha salta, quis ordenar outro mor mal do que te entam sizera. Que sabendo que o solda Olorique marido d'Alchiana, a grande amiga de Palmeirim, era morto, e que delle sicara hú silho ja caualleiro muy esforçado, tam dado as armas e aseiçoado a guer-

ra, que o seu animo nam sossegaua senam quando nas cousas della o trazia ocupado, e que era tá imigo de christáos e desejoso de os destruyr quanto seu pay fora ao contrairo. Ordenou escreuer lhe hua carta, na qual lhe trouue aa memoria a antigua imizade, que seus auos e antecessores tiueram co os emperadores de Grecia, as grandes perdas e danos, que delles receberam sempre. Lembrando lhe tambem as mortes d'algus principes seus antepassados diante dos muros da quella famosa Costantinopla. E qu'estas cousas nam ta somente auia de fazer magoa nos corações daquelles a que tanto tocaua, mas acender sempre o desejo pera a vingança delles: e pois sua hidade era pera isso, e seu animo tal que nam das pequenas em presas se contentaua, que olhasse a grande, que entă se lhe aparelhaua pera em pouco espaço fer fenhor do mundo; pois pera o ganhar nam lhe falecia mais que pollo em obra, quisesse com todo seu poder vir sobre Costantinopla, pois que os seus muros ja nam tinham outro amparo, se nam aquelle velho emperador, a que ha hidade e o tempo posera em tal estado, que na podia sofrer as armas; e que os defensores, que o poderiam ajudar, jazia presos em parte onde tinha mais necessidade de socorro do que podiam dar a outré. E assi por conseguinte to-

dolos outros reynos estauam tá desfalecidos de feus valedores, que feria leue cousa ganhalos. Esta carta que Eutropa mandou, foy dada ao solda de Babilonia e posto co'ella em tamanho aluoroço, que começou de poer em orde o que nella lhe aconselhaua. E porque o mais, que nisto fez, se dira a seu tempo, deixa aqui a historia de falar nelle e torna ao caualleiro do saluaje, que depois de ser são das feridas, que recebeo na batalha que passou em Londres, tomou licença del Rey e Flerida pera entrar na auentura, em que todos andaua. Despedido delles, caminhou por aquelle reyno sempre por onde o cauallo o queria guiar; mas como ja a ora era chegada, aconteceo que aos sete dias de suas jornadas sua fortuna o aportou no valle da perdiçam a oras de meyo dia: e discorrendo por elle abaixo na andou muito, que vio aquella torre edificada no meo do rio e cercada d'alemos verdes, que do fundo d'agoa sahia, e a altura delles tal que as ameas della ficauá a sombra das suas folhas. Muito desejou o caualleiro do saluaje saber cujo tá gracioso assento fosse, e co'esta vontade chegou junto da fortaleza. Mas nam tardou muito quando de dentro vio sahir soma de caualleiros armados, e antre elles gigantes de grandeza desmedida, co os rostos descubertos e a ferocidade nelles, de

255

que natureza os dotara. Posto que elle nunca Fira aquelle castello, vendo a gente, que delle Sahia, logo conheceo que seria o de que se ja falaua, e nam sabia determinar como caualleiros de tam ricas armas acompanhassem os gigantes, assentando em si, que se aquella era a auentura, que entam buscaua, que mais certa estaua alli a desauentura de todos, que a vitoria de nenhú. E porque vio que hú dos caualleiros se apercebia de justa, tomando húa lança nas mãos e enlazando o elmo encommendou fuas cousas a fortuna e pos as pernas ao caualo, remetendo contra o esforçado rey Recindos, que era o que ja o esperaua. Porque aquelle dia o Gigante Dramusiando sayo a caça acompanhado delle e de do Duardos, Primalia e Arnedos, e os seus dous brauos Gigantes viera també te fora da ponte, que dalli nunca passaua sem expresso mandado de Dramusiando, antes sicaua sempre por guarda da torre. Como vissem vir ao caualleiro do Saluaje detiuera se todos esperando que do Duardos justasse, segundo o costume; mas Recindos, que depois que alli entrara nunca vestira armas, se nam aquelle dia, pedio a primeira justa e ainda que no seu tempo fosse tá nomeado como no liurro de Primaliam se diz, nesta nam lhe aconteceo tam bé, que do primeiro encontro deixasse d'hir ao chão,

chão, cousa de que se muito marauilhara os que o be conhecia. Arnedos, que sempre o acompanhara em tudo, enlazara o elmo, e pedio a do Duardos que o deixasse prouar sua dita, que foy tam maa como a de seu primo; porque també do primeiro encontro o lançou fora do cauallo. Primalia, que em estremo era acelerado, na aguardou pedir licença a de Duardos, antes quando vio seu cunhado derrubado, tomando húa lança na mão se foy contra o do Saluaje, e encontrandose em cheo fizera as suas em pedaços passando hum pello outro. Dramusiando que grandemente folgaua de ver aquellas justas, mandou vir soma dellas de dentro da fortaleza, cada hú tomou outra de nouo, e justando segunda vez passaram como da primeira; porem a terceira Primaliá foy ao cháo coa sela antre as pernas, rebentando a cilha por duas ou tres partes com a força do encontro, e o do Saluaje també nam ficou no seu; mas leuando as redeas na mão, tornou a caualgar tam prestes, como se na cahira. Do Duardos vendo tamanhas obras em homé na conhecido, tomou outra lança das muitas, que o gigante mandara trazer, e vendo que o outro estava Ja prestes coa sua na mão, remeteo a elle có tençaın de vingar todos, ou passar pella vergonha delles. E como nenhu na errasse o encontro, fo-

foram de tanta força, que os cauallos cahirá có seus senhores. E o de do Duardos ficou coa espadoa direita quebrada, e ná se podendo leuantar, lhe tomou hua perna debaixo, de que o podera tratar mal, se o caualleiro do Saluaje lhe nam acudira, trastornando o cauallo da outra parte, dizendo. Ainda, senhor, que te oje nam recebi de ningué outro encontro como o vosso, quero vos fazer este seruiço, porque siqueys pera em algum tempo os poderdes dar a outré. Por certo, disse do Duardos, eu nam sey como meu encontro vos pareceo grande, poré ley que o vosso he o mayor, que nunca recebi. Nisto chegou a elles o temido Pandaro armado das proprias armas, co que sempre se sonia combater, dizendo contra o caualleiro do Saluaje: pois nas justas fizestes mais do que de vos se esperaua, cumpre vos combater comigo, que he o costume deste valle, que qué aqui entra na pode sahir sem passar por elle. Se isto vos ná parecer bé, rendei vos em minhas mãos, e sera pera menos perigo do que dellas podeys receber. Por mor o aueria eu, disse o caualleiro do Saluaje, que o có que tu me ameaças; pois he tanto a teu saluo e tá longe de minha condiçam. O gigante, que se nam queria deter em rezões, foy se a elle cuberto de seu escudo co sua maça na mão, e recebendo se am-Tom. I.

bos có a vontade, que cada hú leuaua, comecará a batalha tá braua e tá cruel, que Dramusiando, do Duardos e Primalia, que a estauá vendo, ná sabiam negar a muita deferença, que auia daquelle caualleiro a todos os outros, que te entam alli viera. Poré elle, que lhe pareceo, que vencendo o gigante, lhe ficavá outras mores afrontas por passar, soube se tambem foster na quella, que fazia a Pandaro, perder os mais dos golpes, e os seus empregana a tam bo tempo, que em pequeno espaço o trouue a sua vontade. Mas a valentia de Pandaro sabia encobrir a fraqueza, em que as seridas o punham, dando outras tam mortais da fua maça, que o escudo do caualheiro do Salnaje estana quasi desfeito, e elle e as outras armas o foram també, se a ligeireza, có que se defendia, o nam saluara. Nisto andará por grande espaço, ferindo se mortalmente sem tomar nenhú descanso ne repouso. E Pandaro que ed o peso do corpo e armas ja nam podia soster fe, e andaua ta afrontado, que nam podendo memear se, lhe cahio a maça das mãos e elle no chão desapoderado de toda sua força, falecendolhe o alento pera se poder ter em pe. Ocaualleiro do Saluaje, que o vio tal, lhe comegou desenlazar o elmo pera lhe cortar a cabeça, e estoruoulho Daliagă da escura coua, que fem-

sempre nestes tempos acudia coa presteza, que nelles era necessaria. O do saluaje sentindoo ta perto, deixou Pandaro por se desender delle, e ambos começará a segunda batalha, tam temerosa e cruel, que na se sabia julgar qual o fosse mais, se esta, se a primeira, que ouuera co Pandaro, louuando se por estremo a viueza do caualleiro do Saluaje; porque assi andaus desenuolto e ligeiro, como se em todo o dia nam tiuera feito nada. Pore o Gigante, que viera de refresco, começou ferillo por tantas partes, que a sua ligeireza e soltura na pode empedir, qué pequeno tempo em suas carnes e armas os seus golpes na fizessen muita mossa. Com tudo os do esforçado caualleiro do Saluaje eram també tais, que pagauá a seu contrairo os que delle recebia. Assi se começaram a tratar de maneira, que ja nam se esperaua que nenhu podesse sahir co vida. E porque contar pello meudo tudo, o que nesta batalha passou, seria enfadar aos que a lessem, o nam faço, bate que durou muito, sendo pelejada d'ambas partes tá grandemente, como se pode crer de tais homés. E no fim o Gigante cabio aos pes do casalleiro do Saluaje sem menha acordo ficando o caualleiro do faluaje tam maltratado de suas maos, que casi se nam podia ter. Dramufiando se chegou a elle assi a canallo co-Kk ii mo

mo estava co o rosto desarmado, cuydando que o matasse, dizendo. Senhor caualleiro he tamanha a vitoria, que oje tendes recebida, que seria bom pera ficardes de todo co'ella, curardes vos d'essas feridas, que tá mal vos tratam e escusardes os outros trabalhos, que ainda tendes por passar, com renderdes vos a mi, que saberey vsar com vosco da cortesia e honra, que mereceys: e pesar me hia nam ser assi, que sera forçado auerdes batalha comigo em tempo, que vossa disposiçam té mais necessidade de repouso que de trabalho. Palauras sam isso, disse o do Saluaje, pera hú homé muito são e bem disposto agardecer, quanto mais quem esta tam maltratado como eu; mas porque tenho sospeita, que nesta fortaleza estam presos os milhores caualleiros e mais altos principes do mundo, e que vos soys o senhor della, nama queria qu'em tal tempo sentissem de mi tam grande fraqueza; pois na pera me render, mas pera os libertar vim aqui ter. Bem he, pois assi quereys, disse o Gigante, que vos mostre qua bom conselho vos daua e quam vão pensamento he o vosso. Nisto enlazou o elmo, e embraçando o escudo, com sua espada na mão, posto a pee se veyo contra o do Saluaje, dizendo. Outro tam bo caualleiro como vos e mais são, do que vos estays, quisera agora aqui, pera que meus

meus golpes foram dados có mais gosto do que leuo em os gastar com vosco: com tudo pois isto nam conheceys, quero que sintays o dano, que elles fazé. O caualleiro do faluaje ná respondeo nada, antes cobrindo se có o escudo de Daliagam, que tomara, porque algu tanto estaua mais são que o seu, começou de se defender de Dramusiando com mais acordo e ardideza do que te li fizera; porque assi alli mais que co os outros lhe era necessario, andando tam viuo, como se entam entrara de nouo; mas isto nem al lhe valia, que Dramusiando, alé de muy esforçado e forçoso, como se em outro lugar disse, era ta manhoso em tudo, que em nada lhe fazia ningué vantaje. O caualleiro do Saluaje, que lhe lembraua que aquella era a mais alta empreza e perigosa auentura do mundo, e que, que a acabasse, acabaua o maior feito, que se nunca fizera, fazia marauilhas; e porque muitas vezes quando o desejo da vitoria he grande soe emprestar forças pera se alcançar, isto, alem do seu natural, o fazia tam esforçado, que verdadeiramente suas obras daquelle dia nam era como as dos outros dias; poré pera Dramusiando de tudo auia necessidade. Assi se andara ferindo tam grande espaço, que do Duardos e Primaliam estava fora de si, crendo que naquelle homé se encerra-

ua toda a alteza das armas, e os seus feitos antepassados, que auiam por muy grandes, na quella ora os julgauá ao reues. Dramusiando e o caualleiro do Saluaje se arredrará por cobrar alento. O gigante diffe: por certo a tua valentia me faz auer mayor doo de ti do que cuydei. porque em sim nam durara mais, que em quanto esse teu sangue acaba de gastarse, e, se morreres, morrera o melhor caualleiro do mundo: rogo te que nam queiras que a batalha vaamais auante: olha por ti, veras as annas desfeitas. as carnes tambem co'ellas, e o campo tinto de teu sangue: se te qui te nam quische render. faz o agora, porque o bo conselho antes tarde que munca fe ha de tomar. Essas rezões, disse o do Saluaje, merecé tá boa reposta, que, por ta nam dar, quero antes tornar as batalha. que gastar o tempo nella. Logo se juntaram outra vez, e nesta segunda sizeram ambos tanto. que nenhu se podia menear. E posto que o caualleiro do Saluaje chaua ja de todo perdido, o gigante era chegado a tam estrema fraqueza, que acerca se nam podia julgar qual estiuesse pior, inda que na verdade o do saluaje estana mais perto da fim; mas o seu esprito incansauel e nunca vencido, encobria tudo. Primaliam e do Duardos se chegaram a elles co tençam d'estoruar a batalha, por nam ver morrer nella o caualualleiro do Saluaje; mas nunca se pode acabar co'elle, na qual andaram por grande espaço, sazendo o que podiá, que era ja bem pouco. O caualleiro do Salunie tomou a espada co ambas as mãos, crendo que aquelle seria o derradeiro golpe, que desse, porque para mais ja ná auia forças nem alento; e tomando ao gigante em descuberto do escudo por cima do elmo, foy a pancada tam grande que quebrou a espada em muitos pedaços, e hú delles entrou tanto por elle, que o ferio na cabeça, de que Dramusiando ficou algua cousa atormentado; mas na pera deixar deo leuar nos braços e o do Saluaje a elle, e assiviera ambos juntos ao chão sem saber craramente que fosse vencedor. E como ja fosse noite, quando acabaram a batalha, e Daliarte, que alli sobreuco, a fizesse por sua arte mais escura do que era de seu natural, o caualleiro do faluaje foy leuado do campo sem ningué ver como, e o gigante ficou estirado nelle, porem ainda em seu acordo. A prefunçam da verdade he, que o do Saluaje hia de todo fora do seu. Dramusando soy leuado aa sortaleza e curado por Eutropa sua tia, que entam de ningué se fiaua. E porque lhe pareceo que nos dias, que assi estiuesse, aquelles caualleiros seus prisioneiros queriam fazer algua mudança fora da se, que lhe sempre guardara, os meteo sem fensentiré como em húa casa grande, que cahia sobre o rio, sorte é estremo, sem mais seruentia que húa janela de grades por onde lhe daux o necessario. Alli os teue te que Dramusiando e os seus gigantes sorom sãos, que os tirou della, pesandolhe de sua tia os tratar assi, que de consiado em sua verdade cria que é todo lugar e tempo a vsariam co ello. Que na esta em reza que que pera co seus imigos te palauras e obras virtuosas se lhe pagué co ingratidoes, se nam quando os que a recebé te as condições desuiadas da virtude.

### CAPITULO XL.

Do que passou o caualleiro da fortuna depois que foy são das feridas, que recebeo na cidade de Londres, quando se combateo co o valente caualleiro do Saluaje.

M Uito ha que do famoso caualleiro da fortuna se na falou. Diz a historia que esteue em casa do seu ospede curando se das seridas, que recebeo em Londres, tantos dias te que se achou em desposiçam de poder caminhar, e despedindose delle e da dona sua molher, se partio armado d'armas seitas de nouo, que Seluia lhe mandara fazer em Londres coa mes-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. misa da fortuna como as que dantes tra-. Caminhando sempre contra onde lhe parecia que a fortaleza do Gigante Dramusiando podia estar. Assi andou muitos dias sem achar auentura, que de contar seja, na sim dos quaes o tomou a noite ao pe d'húa montanha alta: junto della hia hū valle, que coa escurida da noite se encobria a frescura delle. Onde estaua hua tenda armada co lume de tochas e chegandose mais por ver o que seria, dentro nella nam achou outra gente se nam hu caualleiro morto metido em húas andas, e outro que co palauras de muita dor e sentimento mostraua fentir sua morte. E conhecendo que aquelle era do Rosiram de la Brunda sobrinho del rey d'Inglaterra, pareceolhe que o das andas nam podia fer pessoa de pouco preço: e decendo se do cauallo entrou assi armado na tenda co tencam d'o consolar. Mas dom Rosiram, que em vendo o, conheceo ser o caualleiro da fortuna, leuantou se em pe, dizendo. Ja agora, senhor caualleiro, sereys contente, pois he morto o homé a quem vos por imigo sempre tiuestes. Este he o caualleiro do Saluaje, de que ja desejastes vitoria e a nam podestes auer. Ao da fortuna viera as lagrimas aos olhos; que esta calidade tem os corações piadosos, ainda do mal de seus imigos auer doo, dizendo. Por certo Tom. I.

nunca a eu de ninguem mais desejey: porque assi delle, antes que de outré, era bem que se desejasse. E pois na vida a imizade de ambos foy tamanha como vos sabeis, na morte quero que vejays o que eu em sua vingança farey. Por isso queria que me dissessedes em que parte aconteceo esta desauentura; porque la quero tambem passar por ella ou vingar a elle. Senhor, disse do Rosirá, eu acheguey aqui auera mea ora e nam sey outra cousa mais que achallo neste estado. E hu homé, que daqui se soy, me disse que estas feridas recebera na fortaleza do Gigante, onde se cree que todos ou os mais excellentes caualleiros do mundo sam perdidos. E posto que fizera em armas cousas tam estremadas quaes nunca de outrem se viram, na fim ficara ta mal parado como vedes, sem saber dar cabo a aquella tam perigosa auentura. O caualleiro da fortuna, que a dor de tá gram desuentura sentia dentro n'alma, e vendo que o outro nam acabara aquella auentura, a teue em mais do que te entá cuydaua. E tomando as armas na mão pera ver os golpes, as achou ta espedaçadas que nam tam soomente teue em muito a grandeza delles; mas teue em muito mais auer homé em todo o mundo que eom tamanhas feridas podesse sosterse algu espaço. E antes que as soltasse das mãos, esteue louvando

do o esforço do caualleiro, dizendo. Por certo jaa agora se pode perder toda a esperança de se essa ventura acabar; pois nella fez o sim qué o podia dar a todalas outras. E chegandose mais a elle por ver se de todo era morto e tiroulhe hu pano de seda com que o rosto estaua cuberto: e estaua inda com tal viueza nelle como se entá andara na batalha onde se fuas feridas receberam. Afirmando mais os olhos nelle. la lhe deu hu sobre salto no coraçam como se de todo o conhecera. E porque a natureza nestes casos descobre todo, ella lhe trouue aa memoria a perda de seu hirmão, vendo nelle algus sinaes, que lhe fizeram sospeitar ser aquelle. E chamou Seluia pera que o visse, e tanto o esteue olhando, que ambos se certificară naquella sospeita. Poré o caualleiro da fortuna, que ainda de todo na estaua satisfeito, disse contra do Rosirá. Peço vos, senhor caualleiro, que me digaes seu nome, se o sabeis e cujo filho he; pois vos né elle ná perdeys nisso nada, e a mi tirays húa duuida em que estou. Auentura-se ja tam pouco nisso, disse do Rosirã, que vos nam quero negar o que sey. Seu proprio nome he Deserto: pay nem eu ne outro o conhece: posto que a mi como ao mayor amigo, que sempre teue, confessou ja alguas vezes, que hú saluaje o criara e que a este cor

nhecia por pay, chamando se sempre em seu poder o mesmo nome de Deserto. O caualleiro da fortuna, a qué estas palauras tocará n'alma, vendo ser seu hirmão, cahio sobre as andas, tá sem acordo como se o seu coraçá nam fora pera mores afrontas. Nesta ora entrara por ha tenda quatro homés e pondo as andas em dous palafrens, que pera isso trouuera se partiram co'aquelle corpo morto. O da fortuna se quisera hir també tras elle, e na lho consentiram, dizendo que cresse, se algu remedio de vida tiuesse, que sem elle lho dariam. Entam deixando o leuar, por lhe parecer escusado seguillo, preguntou a do Rosiram que queria fazer de si, porque sua detreminaçam era acabar onde aquelle caualleiro recebera suas feridas ou ver se as podia vingar. Eu, disse dom Rosiram, tornome a Londres co'estas suas armas, mostralas a el Rey, de cuja mão foi feito caualleiro, que as mande guardar e ter em tamanha veneraçã na morte como as obras de seu senhor merecera em vida. Saber m'eys dizer, disse ho da fortuna, a que parte esta a fortaleza onde todos acabam? Nem o sey, nem cuydo que ningué o sabe, disse o outro; poré creo que deue ser muy perto, pollo que aquelle home me disse; e tambem porque inda oie foram as batalhas do caualleiro do Saluaje, e nam podedera ser aqui trazido de muy longe em tam pequeno espaço. Logo se despedira hú do outro seguindo sua viaje cada hu. Do Rosira andou toda a noite e ao outro dia quasi tarde entrou em Londres, leuando ante si as armas do caualleiro do saluaje, que pera as vestir nam hiam tais, que o podesse fazer: e elle era tam conhecido de todos que o sahiram a ver como a cousa muy desejada. Chegando ao paço, achou al Rey tam desacompanhado dos caualleiros, de que sua corte os dias passados estaua chea, que lhe vieram as lagrimas aos olhos, crendo que todos seriam perdidos; e co'este descontentamento entrou por antre algús poucos, que ahi auia, ao parecer delles triste e descontente, sem fazer detença tee onde el rey estaua. Pondo os giolhos no chão tomou as armas do caualleiro do faluaje, dizendo. Senhor soo isto lhe fica a vossa real Alteza pera consolaçam da morte de quem as trazia. Estas sam as armas do vosso Deserto, o muito valeroso caualleiro do Saluaje, pollos golpes dellas podeis ver o estado em que pode ficar. Elle morreo por vos seruir : e pois de sua pessoa nam sica outra cousa se nam estas insinias, as manday poer em parte, que sejá testemunho das obras de quem as trouue. Entam lhe contou tudo o que na tenda lhe disseram das grandes e brauas

batalhas que fizera e como o achou e da maneira que o caualleiro da fortuna foy ter co'elle e do pranto que fez e palauras que dissera: e que dalli se partira pera o hir vingar. El rey esteue hú pouco ouvindo o que do Rossa dezia, querendo encobrir a paixam que lhe aquellas palauras daua: mas como fosse grande, pode mais que sua tençam, e começou de dizer outras palauras de mayor lastima que as de dom Rosiram, queixando se da fortuna que tanto ao cabo chegaua co suas cousas . lembrando lhe naquella ora a perda de seu filho juntamente co'a de seus netos, que fora azo de se perderé todos os caualleiros do mundo: e agora, que cuydaua que estauá em parte que podia ser remidos por algué, via morta a mayor esperança que disso tiuera: temendo se que ainda ao caualleiro da fortuna a sua lhe empecesse pera na poder acabar nada. Depois tomadas as armas assi rotas como viera, soo com dom Rosira, se soy aa camara de Flerida onde també achou a Raynha; e mostrandolhe aquelle derradeiro despojo do caualleiro do Saluaje, nam se diz aqui o pranto que ambas fizera, que seria gastar tudo em descontentamento dos letores, baste sentir cada hu a rezam que pera isso teria. Elrey mandou poer as armas na casa, que os reys d'Inglaterra costumaua ter antiguamenmente pera memoria das tais cousas, que chamaua a torre das façanhas, em que auia armas de poucos, porque assi poucos foram dinos da quella casa. E forá postas as do caualleiro do saluaje antre alguas que ahi estaua, qu'era as de Morlot. o grande e Lançarote e algús da tabla redonda e tanto mais acima quanto bastaua pera lhe conhecer a vantaje que delle aos outros ouuera. El rey, como que ja perdera a esperança, consolaua se consigo mesmo, ocupando se sempre nas cousas de serviço de Deos. vendo que sua hidade mais pera isso que pera as da fortuna estaua ja desposta, julgando as húas por verdadeiras e duraueis e as outras per caducas e vaas : na agardecendo outra cousa aa natureza se nam o juizo que lhe dera pera conhecer tudo isto. Que antre os bés, que ella da, este he o mayor de todos.

# CAPITULO XLI.

Do que passeu o da fortuna depois que se partio de do Rosirã.

Omo o caualleiro da Fortuna se apartou de do Rosirá, nam andou muito pollo valle abaixo, que se nam decesse do cauallo e deitandose ao pe de hú arnore com proposito

de dormir o que da noite estaua por passar; mas nam o pode fazer co'a dor, que as feridas do caualleiro do saluaje lhe fezera, arrependendose algumas vezes porque por força nam fora é sua companhia. Passando també polla memoria a tristeza em que viuia de nam saber cujos filhos fossem. Isto o fazia desejar fazer obras com que todas estoutras cousas esquecessem, desejando ja verse na torre de Dramusiando e esprementar a sua fortuna, ou fazer sim de meltura com tantos. Tanto como a menhá esclareceo Seluiam lhe chegou o cauallo, e nelle comecou a caminhar por aquella terra, perguntando sempre per nouas do castello do gigante, e todos as sabiam tá mal, que nunca em ningué achou recado do que queria. E posto que cada dia passaua perto della, nam quis Eutropa, que entrasse no sitio defendido, te seu sobrinho e os gigantes estaré em desposiçam de batalha, alli que desta maneira andou atravessando aquelle Reyno por espaço de algús quarenta dias, fem nunca achar nenhua auentura, de que se possa fazer memoria; posto que neste tempo passaram por elle muytas. Ao fim delles eltando jaa o gigante Dramusiando e toda sua gente pera sofrer qualquer trabalho, se achou dentro novalle da perdiçam ao longo do rio da banda de coima; parecendolhe o sitio e terra tam

E posto que com o outro escudo; em que andaua sua deuisa da fortuna, acabara tamanhas cousas, como se atras disse, e ja de muitos dias lhe fosse aseiçoado, quis entam vsar destoutro, assi porque lhe lembraram as palauras; que se delle disseram quando foy leuado aa corte do emperador Palmeirim, como porque lhe pareceo que era aquelle o dia de mayor perigo e afronta que todos os passados; que o seu receo lhe dezia ser aquella a fortaleza do gigante. Nisto vio que dom Duardos enfadado de sua detença lhe daua vozes que justassem. E abaixando as lancas cubertos dos escudos se encontrará de toda sua força. A de do Duardos soy feita em pedaços, fem fazer mossa no escudo do da fortuna, do que lhe ficou mais esperança de poder passar qualquer asronta, vendo que tamanho encontro fizera tam pouco dano. de do Duardos foy falsado, as armas tambem, e elle algum tanto ferido, mas nam que cahifse, nem deixasse de sicar tam enteiro na sella, como se o encontro lhe nam rocara. E porque nam tinham mais lanças pera poder justar e batalha das espadas do Duardos nam podia sazella com ningué, segundo a ordenança do castello, foy logo aberta a porta da torre, da mão daquelle temido Pandaro. Do Duardos se recolheo maltratado do encontro. O da fortuna, que ja

ia desejaua esprimentar a sua, entrou tras elle. Pandaro, que nam esperaua outra cousa. tanto que o vio dentro, correndo o fecho da porta, cuberto do escudo e sua maça na mão feita de nouo, se veo a elle. O da fortuna o recebeo, emparando se có seu nouo escudo. onde os golpes faziam tam pouca mossa como se dera em hua rocha, ferindo ao gigante tam mortalmente, qu'em paqueno espaço o tratou tam mal, quanto s'elle nunca vira de mão doutrem, se na foy do caualleiro do Saluaje: e porque sentio qua pouco dano faziam seus golpes no escudo de seu contrairo, esforçou se tanto pera se soster na batalha, que aquelle soy o dia, em que mais que nunca mostrou o sim de suas forças e esforço. Porem o caualleiro da Fortuna andaua tam viuo, que alé de lhe ter o escudo desfeito no braço, tinha o ferido por tantas partes que Dramuhando, Primaliam e do Duardos e os outros, que viam a batalha, falauam nella por milagre, louvandoa tanto quanto sua braueza era dina de fazer temor e espanto. E inda que o caualleiro da fortuna ná trazia o seu escudo costumado, muitos caualleiros de casa do emperador ouue no castello, que o conhecerá pollo outro da palma, a que custara caro, quando sobre elle se combateram co o caualleiro do saluaje, asirmando todos juntamente que ſe Mm ii

se que o trazia nam acabasse aquella auentura, que ja sua prisam era perpetua. O alvoroço foy tamanho em algüs, que na sabiam qual era mayor, se o contentamento de o ver naquella casa pera sua salvaçam delles, se a paixá que sentia do perigo em que o via a elle. Eno que muito se esforçauam alé de o conheceré per tal, era a bondade do escudo. Neste tempo o gigante andaua tá fraco e mortal, que a cerca se na podia ter. O da sortuna, conhecendo sua fraqueza, o carregou de tantos golpes, que per força o fez vir ao chão, tam sem acordo como qué de todo era morto. Logo lhe desenlazou o elmo pera lhe cortar a cabeça, mas nam o fez, assi por na ser necessario, como porque Daliagă lhe nam deu tamanho vagar : e posto que naquella ora tiuesse necessidade de descansar algu pouco, começou de se defender, vendo que a tença do gigante nam era essa. Mas em menos d'hú ora elle o pos em tal estado, que o fez desejar repousar també outro pouco. Aqui se arredaram hu do outro. O da fortuna vio seu escudo tam sao, como se aquelle dia nam recebera em si nenhú golpe; poré as armas estauam notas por algús lugares e elle algú tanto ferido. E passando polla memoria o perigo daquella casa, be conheceo que sem hu companheiro tal como o que trazia nam podéra soster se. Dalia. gá

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 277

gă estaua maltratado, e Dramusiando posto emtamanho receo, que nam sabia que cuydasse. Bem sentia que se o escudo do caualleiro da fortuna affi durasse em sua perfeiçim e fortaleza, seria dura cousa vencelo. Doutra parte era tam confiado em sua força, que esperaua que seus golpes desfizessem tudo. Nisto se tornaram a juntar Daliagă e o caualleiro da fortuna co mayor braueza e impeto que a primeira vez. Porem a batalha durou antrelles pouco, que inda que o esforço de Daliaga nam fosse pequeno e aquelle dia fizesse mais do que delle se esperaua: o da fortuna vendo as ameas e janelas da fortaleza cheas de seus amigos, e lembrandolhe qu' estauá presos e a confiança que nelle teriá, combatia se co tal esforço, que a poder de feridas o derrubou a seus pees; e desenlaçandolhe o elmo, lhe cortou a cabeça, sem lhe valerem bradados nem rogos de Dramusiando, de que sicoutã descontente e agastado, que logo pedio as armas. O da fortuna se sentou em húa pedra tá cansado, que ná se atreueo a sobir a escada sem ter algu repoulo. Dalli esteue aa pratica com algús seus amigos. Do Duardos lhe pedio, que tirasse o elmo, que o desejaua ver. Floramam, que co'elle estaua, vendoo duuidar, lhe disse. Senhor caualleiro, que vos isto pede he o Senhor do Duardos, por isso o fazey, que a elle

le nam se pode negar nada. O caualleiro da fortuna ouuindo nomear do Duardos, pos os olhos nelle e na aparencia de sua pessoa julgou que deuia ser assi. Entá tirando o elmo sicou ta abrasado do trabalho passado, que o mesmo trabalho o fez parecer mais gentil homé do qu'era de seu natural. Jaa agora creo, disse do Duardos, que a qué Deos no parecer fez tam diferente dos outros homés, que o na guardou se nam pera em todalas cousas o ser. Peçouos de merce que se vossa boa ventura chegar ao cabo co'esse gigante, que agora la vay pera sazer batalha có vosco, como chega em tudo o al, que useys co'elle de toda cortesia, que nunca vistes homé de seu nome tam merecedor della. O caualleiro da fortuna lhe quisera responder, poré vio que Dramusiando era ja abaixo, e nam teue vagar pera mais que enlazar o elmo e poerse a hua parte do terreiro cuberto de seu escudo a esperalo. Dramusiando, como algú tanto viesse senhoreado da vra pella morte de Daliaga, quis logo galtar o tempo em fua tençam, antes qu'em palauras, è juntando se ambos começaram ferirle de tais golpes, qu'é pequeno tempo fizera muito dano. Os de Dramusiando entraua pollo escudo de seu contrairo ta grandemente como se fora outro qualquer, de que naceo ao da fortuna algú receo, achando lhe: tal

tal deferença em tempo tam pouco necessaria: doutra parte bem sentio que que lho mandara o ordenara assi, pera que se a vitoria de tam grande empresa ouvesse de alcançar, nam fosse roda atribuyda an fortaleza do escudo. E goardandose de Dramusiando co mayor resguardo do que dantes fizera, fazia lhe dar seus golpes em vão, que de outra maneira qualquer delles, que o acertara o posera em muy gra perigo. Co tudo algús, co que algúas vezes o alcançaua, o traziá mal tratado, o escudo de todo desfeito, as armas acerca; polto que as do gigante nam andaua mais saas que as suas, que em todas auia pouca defesa. O sangue que lhe sahia eta muito: assi que nelles nam auia mais que a braueza, co que pelejaua, e esta era tal, que ale de destroir a elles, fazia dor a quem co amor os estaus vendo. Mas seus corações incansaueis e que naquelle tempo podia mal sofrer algü repoulo, na os deixaua descansar. Antes renouando a batalha se trataua de maneira, que que de fora os olhaua na julgava que nenhũ delles ficaria pera algü ora poder entrat em outra. De que os mais daquelles principes e caualleiros sentia tamanha pena, que antes tomaram por partido seré sempre presos, que liures, se sua liberdade auia de ser co morte de tal homé. Dramusando e elle se atredaram hu

cielcanso, e Dramusiando

Téria o destruydor de suas ic compriria o que Eutropa

tal,

le nam se pode fortuna ouuin olhos nelle gou que ? cou ta al mo tre

qu'er Dua dif

mciara, cuydou em si se lhe copartido co que deixassem a batalembrandolhe que tal cometimento que tai cometimento necessario, quis antes por morrer nella, que ver se l'importer nella, que ver se l'importer nella. perd morrer nella, que ver se biuo có algú que tambem no massar le piuo có algú que tambem no mesmo receo estaua mecomeçou dizer antre si. Se a minha morte de ser causa da liberdade de tantos, aqui memor que em outra parte he ella bé empregada: norem socorrendo se aa senhora Polinarda sua senhora, dezia. Senhora, se em algum tempo espeays lembraruos de mi, seja este, ao menos peque saibays que com vosso fauor se alcancou tamanha vitoria. E estando lhe encommendado o perigo de sua batalha, vio que Dramufiando vinha contra elle tomada a espada com ambas as mãos, porque ja a nenhú ficara escudo com que se emparar, e goardando se do golpe, lho fez dar em vão e assi todos os outros. E elle empregaua os seus de feiçam que os mais delles foram dados a fua vontade, e nem por isso os de Dramusiando lhe deixauam de empecer algua vez, có tanto dano, que assi poucos como eram, o poseram em fraço estado, e

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. quasi se na podia ter nem menear. To-.ue viam a batalha a auiam por tama-Jusa, que pasmauam de a ver. Porem coem ambos ja nam ouuesse sangue nem alenco, e as forças nam se sosteuessem mais que na viueza do esprito de cada hum, foram juntamente tam desfalecidos dellas, que Dramusiando cahio no chão e o caualleiro da fortuna se sentou junto delle, que nem pera lhe tirar o elmo se atreueo estar em pe. Logo deceram todos os prisioneiros, e do Duardos o tirou a Dramusiando pera que lhe desse o ar, pedindo ao da fortuna, pois a vitoria claramente era sua, na quisesse mais vingança e do feito se contentasse. O da fortuna disse. Ainda que minha tençam era outra, deixarey de lhe cortar a cabeça, porque vos o mandays e també porque cuydo que sera escusado, pois elle e eu mais por mortos que viuos nos podemos contar. O Principe Primalia, Polendos e outros senhores o tomaram nos braços, vendo que co o desfalecimento do sangue lhe vinha algus desmayos, que o amortecia. Lograua esta vitoria co tamanho descontentamento, que a tristeza a fazia esquecer de todo. Nisto batera aa porta da torre com muita pressa. Platir foy a abrir por ver qué era e achou hú homé antigo a maneira de grego, que entrou dentro e duas don-Tom. I. zelzellas co'elle, cada húa trazia na mão húa boeta dourada,em que vinhá algús ingoentos necessarios a tal tempo. E sem mais detença buscou as feridas e tomou o sangue dellas, assi ao gigante, como ao caualleiro da fortuna, curando os ambos có igoal deligencia, sem consentir que outrem lhe posesse mão, e mandando os leuar cada hú a feu leito, difse contra aquelles principes e senhores, que se confolassem, que nam cram aquellas as feridas de que nenhu delles auia de fazer fim, por onde o prazer foy algum tanto perfeito, e forao de todo, se as palauras nam foram ditas em tempo que pareciá de consolaçam. Porem sabendo que no vencimento do gigante se quebraua todo o encantamento daquelle valle e que ja a sahida dalli estauz nelles, tiuera mais de que se contentar. O velho se tornou por onde viera, deixando as donzellas pera os curar. Todos acompanhaua o caualleiro da fortuna, se na do Duardos, que inda que cada dia o fosse ver duas vezes, o mais do tempo estaua com Dramusiando, defejando vello sao, pera lhe pagar a vontade e amor co que sempre o tratara, nam lhe lembrando algú mal, se delle elle e seus amigos algú ora o receberam, pois na fora pera mao sim. Eito se deuia sempre olhar nas cousas onde vemos que de bos respeitos té começo algús males.

FIM DA PRIMEIRA PARTE

# COMEÇA A SEGUNDA PARTE

Do liuro do muito esforçado caualleiro Palmeirim de Inglaterra. Ho qual trata das suas grandes cavallarias, e das do issante Floriano do deserto seu hirmão.

#### CAPITULO XLII.

Como o principe Floramam por conselho daquelles caualleiros partio pera Londres a visitar el rey e Flerida.

Lgús dias passaram depois do vencimento de Dramusiando que aquelles senhores e caualleiros nam entendiá em al se nam na cura delle e do caualleiro da fortuna; nam auendo o prazer da vitoria por perfeito em quanto sua saude estaua incerta. Assentando em suas vontades nam sayr dalli te o caualleiro da fortuna ser de todo sao, ou lhe darem sepultura conforme a seu merecimento. Mas depois que viram que hia melhorando, e que as donzellas, que os curauam certificaram sua saude, ordenară fazer messageiro al rey d'Inglaterra, que lhe lcuasse aquellas novas, sabendo quam necessarias eram pera atalhar sua dor de tanto tempo. Por conselho de todos ordenara que fosse o principe Floramam, que antre os outros Nn ii

era auido por hú dos mais eloquentes de toda a companhia: e tomando suas armas, que rotas e espedaçadas achou antre as outras que na armaria de Dramusiando estaua, se armou o melhor que pode. Ao segundo dia que de alli partio chegou a Londres, onde, entrando por ella, na vio outra cousa se nam gente popular: e a seu parecer, te naquelles andaua tá esparzida a tristeza como se fora na gente nobre, de que entá a torre de Dramusiando estaua mais pouoada que a cidade. Todos saya a vello como cousa nova, espantando se do modo das armas; porque alem de ellas yrcm tam cheas de sangue como sayram daquella temerosa batalha, em que elle e todos seus amigos foram presos, hia tam feitas pedaços, que parecia coufa contra rezam podelas leuar ninguem. Assi chegou ao paço a tempo que el rey sahia a caça de gavia, acompanhado dalgús caçadores, que aquelles dias o seguiá. E tirando o elmo pera lhe beijar as maos, el rey, que o conheceo, o levou nos braços, dizendo. Por certo senhor Floramam vossas armas me dizem os perigos, que por vos podiam passar; posto que pera itto se crer, estas mostras nam era necessarias, senam pera que nam conhecesse vossa pessoa. Peço vos que se alguas boas nouas tendes mas deys, e ainda que sejam maas també mas deys, que

tă custumado estou a ellas, que me ja nam podem espantar muito. Senhor, disse Floramam, tornese vossa alteza onde esta a raynha e Flerida, que per antellas vos darey as que sey. El rey se tornou ao paço leuando polla mas a Floramam tee onde ellas estauam, que o receberam segundo merecia. E Floramam, que nunca te li vio Flerida, pareceo lhe das mais fermosas molheres que nunca em fua vida vira: com quanto a paixam destos dias passados lhe roubara muita parte da sua fermosura natural. Tendo se por hú dos ditosos homés do mundo, por ser elle quem a tornasse a restituyr a seu prazer e contentamento co'as nouas que lhe trazia, tanto ao reues das que lhe sempre derá. Entam virando se contra el rey, disse. Por certo senhor, ainda que do muito trabalho que as armas da, na tirara mais fruito pera minha satisfaçam que esta visitaçam, eu o ey por tamanho preço, que nenhum outro me podera dar ellas que mais estimara. E antes que algua cousa do a que sam enuiado diga, peço de merce a vossas altezas, que assi como sempre teuera coraçam pera passar os combates que a fortuna te aqui lhe deu, agora as nouas que de mi ouviré, que sam boas, recebam moderadamente; porque as vezes quando isto assi nam he, tanto ou mais se recebe das alegrias supitas e nam esperadas, como das tristezas, que

muito dura. O principe do Duardos vosso filho e Primaliam, com todos os outros principes e caualleiros, que se cria seré perdidos, beija vossas reais maos, fazendo vos saber que está esicam em toda fua inteira liberdade, muito perto desta cidade de Londres, onde os eu deixo esperando polla saude do famoso caualleiro da fortuna, por cujas maos e esforço foram liures da prisam, em que te agora os teue aquelle temeroso gigante Dramusiando. Nam tiueram estas palauras tanto poder, que nos corações delrey, raynha e Flerida fezessem verdadeiro assento pera se crer o que ellas afirmauam. Antes julgando as mais por sonho que por outra cousa, se olhaua hus aos outros, nam se sabendo detreminar. Floramam, que, como discreto conheceo e sintio suas mudanças, vendo a reuolta, que as nouas, que trazia, faziam no intrinsico daquellas pessoas reaes, tornou outra vez adizer. Por certo senhor, vosso filho dom Duardos he viuo: eu me apartey ontem delle e dos outros caualleiros, qu'é sua companhia ficam. El rey, que algum tanto co' aquellas derradeiras palauras se certificou mais, leuantou se em pe, e leuando Florama nos braços começou dizer. Senhor Florama, que farey pera vos crer, que de vos nam se espera se na verdade, mas minha maa ventura estaa ta custumada a outras nouas diferen-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. tes destas, que nam deixa crer vos de todo. Flerida e a raynha se recolhera a hua camara tam mortas, que foy forçado acodiré lhe có muitos remedios pera as tornar em fi : porque nestes tempos sempre o prazer faz tamanho aballo naquelles, que o na esperam, que o pesar ainda que seja grande em comparaçam delle he de muito menos dano. Depois tornadas em seu acordo abraçauá se húa a outra tantas vezes, como se antrellas ouuera algu apartamento de muitos dias. El rey quis saber em particular em cujo poder do Duardos e os outros caualleiros foram presos: a batalha que o caualleiro passara, a disposiçam, em que ficaua. Florama lhe deu tá inteira conta de tudo como aquelle que a muitas daquellas cousas esteuera presente e as outras fabia també como se as vira. E quando chegou a contar o desbarato da derradeira batalha, el Rey ficou atonito d'ouuir as grandes marauilhas do caualleiro da fortuna, e a guarda que o gigante Dramusiando custumaua ter em fua fortaleza, dizendo. Nam bastou a guerra que o gigante Franarque fez al rey meu pay: mas inda as reliquias, que delle ficara auia de poer minha vida em tanto perigo: doy graças a Deos que isto confinte, pois nam quis que o sim de meus dias tosse co el desgusto que esperaua. E preguntando a Florama se Dramusiando

era morto, lhe disse que na: mas antes lhe asirmaua que do Duardos lhe desejaua a vida como a sua propria, e lhe mandaua pedir que quando o visse o tratasse como a pessoa, que muito deuia; porque nunca vira gigante que merecesse ser lhe feita muita honra senam aquelle. El rey, posto que o nam tiuesse na vontade, ouuindo as suas nobrezas e o que co seu filho e os outros senhores víara, prometeo de o fazer assi. Co'esta certeza e contentamento se foy onde estaua Flerida e leuando a nos braços contoulhe o mais que depois co Floramam passara. As nouas se espalhara polla cidade, e foy o aluoroço tam grande, que hús vinham ver Floramam, outros hiá a torre do gigante, sendo aquelle prazer tam geral como dantes fora a tristeza. As testas no pouo miudo se começaram tamanhas, camanhas auia muito tempo que naquelle reyno se nam fizeram. Flerida, com quanto ouvia o aluoroço da cidade, estaua tam atormentada dos medos passados, que lhe faziam ainda recear aquelle prazer nam ser perfeito. Mas passado o dia, que todo se gastou em visitações e contentamentos, chegara muitas pessoas, que ja vinhā da torre do gigante e afirmarā as nouas por certas. El rey quis logo fazer correo ao emperador Palmeirim, que tam atrebulado viuia polla perda de seu filho e netos. E mandando

do chamar Argolante filho do duque de Orta, disse lhe. Argolante, eu quero, pois vos leuastes aa corte do emperador de Grecia a primeira noua da perda de meu filho, por onde se depois perdera os seus, que agora lhe leueis esta de ja seré achados, có que tanto prazer em fua corte se ha de receber. Argolante lhe beijou logo as mãos por tamanha merce, e semmais detença tomando suas armas logo se pos ao caminho. Os paços foram logo toldados de tapeçarias ricas, soomente o apousentamento de Flerida, que o na quis consentir tec vir dom Duardos. Passados tres dias, el rey quisera yr aa torre de Dramusiando pera ver seus amigos e trazellos configo. E estando nesta detreminaçã chegou Pridos, que lhe estoruou có dizer que elles lhe mandauam pedir na quisesse bollir consigo, porque o caualleiro da fortuna estaua ja quasi sao : e que tanto que elle e o gigante podessem leuantar se, todos juntamente viria beijar lhe as maos. Quando el rey vio Pridos ja lhe pareceo que tudo o que lhe dantes diziá era verdade, que te li ainda o seu coraçã temia os perigos que ja passara. E tomando o nos braços o leuou a Flerida, que també foy tá descansada co elle como se vira do Duardos. El rev andaua tam contente, que aquellas suas caas softidas co tanta fortuna parecia mais de outro: ho-Tom. I. Oa

home que de pessoa, em que tanto pesar ouvera. Pridos lhe disse, que dom Duardos lhe pedia que quando visse a Dramusiando o tratasse, na como a imigo, se na como ao mayor amigo do mundo. Ja o principe Florama, respondeo el rey, me tinha dito isso; e posto que minha vontade era ao contrairo, determiney fazer o que me pede; assi porque as nobrezas desse gigante dize que merece tudo, como porque sey que a injuria do imigo que se rende he menos gloria vingala que perdoala.

### CAPITULO XLIII.

Como aquelles senhores se partiram pera Londres. E do que sez Eutropa.

Stiuera tantos dias aqueiles principes e caualleiros na torre de Dramufiando, tee que
elle e o da Fortuna se acharam despostos pera
podere caminhar: e querendo poer em obra a
partida, quis do Duardos prouer primeiro na
fortaleza, pera que sicasse por sua, e a Eutropa
tia do gigante, posto que lhe nam merecia boas
obras, darlhe outra mais de seu proueiro, em
que podesse estar; porque a elle esperava sazer
tantas merces, que nellas se enxergasse a vontade e amor, que com suas obras she soubera merecer. Estando praticando isto com seus amigos

e pedindo ao principe Beroldo que quisesse yr dizelo a Eutropa, sentira tamanho terremoto no castello supitamente que parecia que se afsolaua. A escurida foy tamanha que hsis a outros se nam via. A esta ora ounira hua voz no ar que dezia. Dó Duardos ná empregues tuas cousas em qué tam mal te has hade agardecer. Eu sam Eutropa, que te, que meus diss ajá fim, nam cansarey de buscar maneira como ha de aos teus e de todolos, qu'é tua companhia fica. Agora me vou a parte onde desembaraçada de todos os outros cuydados possa seguir soo este que mais na vontade leuo. Entá se desfez a escuridá e ella vira hir metida em hua nuue co tamanha pressa, qu'é pequeao espaço desapareceo; de que todos ficară espantados e poré contentes de a ver yr tă longe que sua conversaçă lhe nă podesse empecer; porque quando ella he maa, ainda aos bos dana. Passado aquelle dia as donzellas, que por mandado do velho, que alli veo o dia da batalha derradeira, ficara curando o caualleiro da fortuna e o gigante Dramuliando, se vieram a do Duardos, dizendo. Senhor o pera que aqui ficamos he ja acabado e os feridos em tá boa disposiçam, que podeys caminhar cada vez que quizerdes, e a nos dar licença pera nos yrmos; porque la em outra parte somos muy necessarias. Certo senhoras, disse do Duardos, a obriga-Oo ii

cam, em que vos fico he tamanha, que na quisera que vos foreys sem algua satisfaça della; mas porque o que vos mereceis he muito, e o que eu aqui posso muito pouco, peçovos que ou me vejais em Londres, ou me digaes onde vos poderey ver, e entam sabereys o que tendes em mi. Senhor, disseram cllas, a nobreza de vossa condiçam he tal e tam crara a todos, que pera nos fora escutado fazer salua: a Londres vremos nos se a vosso seruico for necessario e nos mandar que nos aqui deixou; porque dizer donde nos poderá achar, nenhúa de nos o fara, pois nisso errariamos a qué nos o defende. O que agora queremos he licença pera nos podermos hir, que as outras merces está tam certas em vos pera qué as ouuer mester, que seria gra desconfiança cuydar ninguem que perdeo conuosco algu ora algua cousa. Pois o al que de mi quereys, disse dom Duardos, vos soys tam liures onde quer qu'eu estiuer, qu'é tudo podeys seguir vossa vontade. Ellas lhe agardeceram a sua, e despedindo se delle, e depois do caualleiro da fortuna, que tambem lhe fez outros oferecimentos conformes ao que elle podia, se foram aa porta da fortaleza, onde ja acharam dous palafrés em que caualgaram seguindo o caminho onde auiam d'hir. Pois vendo do Duardos e todos aquelles caualleiros, que a desposiçam dos feriridos era pera poder caminhar e seguirem qualquer trabalho, determinara de partir se, ordenando primeiro que a fortaleza ficasse pollo caualleiro da fortuna, o qual nunca poderam acabar co'elle: antes pedindo elle muito por merce a do Duardos que a quisesse aceitar delle, lho fez fazer, tomandoa co condiçam, que dalli por diante, pera memoria de quem a ganhara, se chamasse a torre da fortuna. E deixando nela Pompides tee mandar outré, se partira todos juntamente armados de suas armas, que ja foram inteiras, que o gigante Dramusiando assi em pedaços goardaua na sua armaria, pera maior facanha e memoria de seus vencimentos e antre os outros caualleiros hia també elle armado das proprias armas, com que fizera a batalha o derradeiro dia, porque nelas se podessem ver os façanhosos golpes e estremada força do caualleiro da fortuna. Co'aquelle prazer caminharam te os tomar a noite em hú valle duas legoas de Londres, onde ja estaua tendas armadas, que os esperaua com tudo o necessario. Alli repousaram te outro dia pella menham, que se partiram quando o sol saya, ta contentes de si, como qué lhe lembraua a prisam de que sahira e a liberdade em que se entam achauam. A gente, que da cidade saya era em tanta cantidade, que todos os campos e estradas estaua ocupados; de for-

sorte que quasi os de cauallo nam podiá romper. H üs se chegaua a dom Duardos pollo ver, crendo que inda nam fosse verdade ser aquelle, outros co'as lagrimas nos olhos lhe beijaua a falda do arnez, tanto era o amor que todos lhe tinhã. Algús depois de o ver a elle, hiá ver ao gigante Dramusiando e ao caualleiro da fortuna: tendo por cousa espantosa por mão de hú caualleiro ser vencida aquella serocidade. Assi praticando cada hú no que mais naquella ora lhe apresentaua a fantasia ou a memoria, chegaram a vista da gram cidade de Londres, onde vendo dom Duardos por antre os outros edificios populosos o apousentamento de Flerida, nam pode estar tam liure, que nos seus olhos se nam sentisse a dor, que lhe entam a saudade sua de tam longe fez. Porem lembrando lhe quam perto estaua dea ver, e esquecer co'aquella gloria presente toda a tristeza passada, essorçou se o melhor que pode pera ninguem lhe sentir aquella fraqueza. Chegados junto da cidade, el rey os veo receber co solene procissam; todos se descerá a pe pera yr acompanhandoa: el rey recebeo a cada hu segundo a vallia de sua pessoa; e quando chegou dom Duardos, que soy dos derredeiros veo com Dramusiando polla mão, e depois de beijar a sua al rey cos giolhos no chão, lhe disse. Senhor, se algu ora ante vossa Alteza en posso

valer algua cousa, seja fazerme tanta merce, que a este gigante trate, nam como a filho de seu pay, se nam como a hú dos melhores homens do mundo, pois o elle he. ElRey leuantou do Duardos, e tomandoo antre os braços o apertou comfigo, correndo lhe muitas lagrimas, começou dizer. Filho do Duardos, que quereis vos que tanto tempo desejasse veruos, e que no dia que isto alcançasse vos negasse o que pedis? Enta se soy contra Dramusiando, que tambem lhe quisera beijar as mãos e abraçandoo, lhe disfe. Por certo, Dramufiando, mal cuydaua eu que a que me tanto mal fez podesse querer tamanho bem; mas vossas nobrezas poderam tanto comigo, que alé de me fazer perder o odio que vos podia ter, virey a vontade tanto de vossa banda, que ja agora nam sey que podesse ser vosto imigo que o també nam fosse meu. Nisto vio que o caualleiro da fortuna se vinha pera elle, e levandoo també nos braços, começou dizer. Quem me disse a mi sempre que se eu algu bem avia de ter de vossas mãos avia de vir? Pollas de Deos pode vosta alteza dizer que isso veo, respondeo elle, que as minhas nam sam pera tanto; que se de sua misericordia nam foram ministradas, nam he o gigante Dramusiando qué por mão de outro home se podesse vencer. Acabado este recebimento e palauras, se foram todos

dos acompanhando a procissam te a vgreja principal da cidade, onde ouuiram missa co tanta cerimonia de vozes e instrumentos, quanto auia muito tempo que se alli nam celebrara. Acabada a missa, aquelles principes e caualleiros fizerá caualgar el rey quasi per força, e elles a pe o foram acompanhando te o paço, onde acharam a raynha e Flerida, que os sayram a receber: e ambas juntamente leuara do Duardos nos bracos, que cada húa cuydaua que se tardasse o podia inda perder. El rey tomou a raynha pella manga de hua roupa, que trazia vestida dizendo. Senhora vosso filho ja esta em vossa casa pera cada dia o poderdes ver. Agora falay a estes principes e caualleiros, a que tanto deuemos polo perigo a que todos se poseram co desejo da saluaçam de do Duardos. Entam mostrando lhe o principe Primalia, a Raynha o recebeo como a tá gram pessoa conuinha; e logo a Vernao, el rey Polendos e rey Recindos e Arnedos co os outros principes e caualleiros mancebos. Flerida depois de cuydar que do Duardos estaua seguro abraçou seu hirmão Primalia, dizendo. Senhor perdoay me nam ser isto mais prestes, que na verdade a vista de do Duardos me fez esquecer de tudo. Vos senhora tendes tanta reză, disse Primalia, que ainda que mais tarde vos lembrareys de my na vos posera culpa: e tomandoa polla mão, e do Duardos aa raynha sua may as leuara a seu apousentamento, onde ficando do Duardos soo coella, el Rey se fayo fora a fazer per sua pessoa apousentar a todos. E porque no paço estaua ja provido o apousentamento pera muitos, foram agasalhados desta maneira. Primalia, Vernao, Belcar sobre si: el rev Arnedos de França, Recindos rev de Espanha, Polendos de Tesalia em outra parte. O caualleiro da fortuna, o principe Beroldo e Graciano em outro apousentamento. Platir, Polinardo, Francia també sobre si. Dramusiando, Mavortes e o Solda Belagriz em outra parte. E assi todolos outros que ficauá foram agasalhados de tres é tres no paço, que os muy bé podia sofrer, assi pollos apousentamentos delle serem dos mayores do mundo, como porque pera caualleiros andantes, ainda que tá grandes pessoas fossem, menos podera bastar. Aquelle dia foram prouidos em suas pousadas tam largamente de tudo o necessario, como em dias de tanta festa e contentamento se esperaua. E assi passará hús cos outros desejando partirse logo cada hú pera onde sua vontade lhe pedia. Isto mais pera a pagar a saudade de tanto tempo, que pera yr vsar de mando c senhorio. Que natural he das pessoas singulares cobiçosas de fama, nam se honrare tanto das dinidades quanto ellas deuem ser honradas delles.

Tom. I. Pp CA

#### CAPITULO XLIV.

Como Trineo emperador d'Alemanha veo aa corte d'Inglaterra e das festas que onne nella.

T Aa as nouas da soltura destes caualleiros erá tá espalhadas por algúas partes, que ao emperador Trineo que dalli perto viuia chegara a noticia dellas. E porque te entá viuera sempre triste polla perda de seus filhos Vernao, e Polinardo; e aquella tristeza de mestura co sua hidade, qu'era muita, o tiuesse posto em tá fraco estado que cada dia esperaua pella sim de seus dias; quis sua ventura que lhe afirmara a soltura delles; e lhe certificaram sere viuos, fez nelle tamanho aluoroco, que sem querer seguir outro conselho se pos no caminho de Londres, acompanhado de muitos caualleiros, prouido d'atauios de festa e todas as outras cousas necessarias ao tempo d'entam; leuando configo a emperatriz Agriola, que ale de desejar ver seus filhos, de que ja perdera a esperança; quis també antes que morresse verse naquelle reyno donde era natural. E em quanto passará pellos lugares de seu senhorio fora recebidos co tantas alegrias de seus ponos, quanto nos dias passados custumaram ser visitados de consolações tristes. No reyno de Ingla-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. terra se soube de sua vinda. El rey lhe mandou fazer prestes o apousentamento em que a emperatriz ja viuera no tempo, que era issanta e Trineo andaua de amores coella, qu'era o propio em que entá a raynha estaua; porque pousando neles podessem milhor trazer az memoria as cousas que alli passará. Todolos caualleiros se atauiaro pera o dia de sua entrada e o savrá a receber tres leguas fora da cidade e el Rey coelles, indo no meo de Vernao e Polinardo. E porque dizer as cortesias que usará ao tempo que se viră, seria desnecessario, pois pera isso se sentir basta o juizo de cada hu, nam o saco. né tá pouco o prazer que Trineo e a emperatriz poderia sentir coa vista de seus filhos, de que tá pouca esperança te entam tiuerá; pois isto pode ver qué os algúa ora perdeo e os muito desejou achar. Junto da cidade forá recebidos de tantas enuenções e cousas de folgar como entá o pouo podia inuentar. Chegando ao paço achara a rainha e Flerida vestidas ta louçãas. que cuydar que ja alguá ora antrellas ouuera tristeza parecia mentira. Ambas tomara antre si a emperatriz, vsando primeiro cada húa das cerimonias e cortesias que antre tais pessoas se custuma e sam necessarias. E assi sobira as escadas leuando o emperador a rainha pella mão, que por ser muy velha na podia ja consigo, El-Po ii

rev a emperatriz sua hirmaa, Primalia a Flerida. te as deixar a cada húa em sua casa. Poré Agriola que inda lhe parecia nam seré aquelles seus filhos, quisera que aquella noite dormiram na sua camara pera acabar de crer que era verdade. E porque do caminho chegaram quebrantados, nam ouue seram segundo estaua ordenado. Antes recolhendo se cada hu a sua pousada, começará fazer prestes cousas necessarias pera os outros dias que determinaua gastar e despender em exercicios d'armas; onde muitos esperauá descobrir o preço de suas pessoas, e os que auia algum tempo que o nam fizera, por o empedir a prisam de Dramusiando, queriam entam mostrar o que se perdera nellas os dias que o mundo esteue isento de seus feitos. O emperador e emperatriz depois de passarem co seus filhos todalas coufas a que o amor e rezá os obrigaua como pais, achando se na camara onde ja outro tempo có tanto trabalho e risco vezes se virá, sendo elle caualleiro andante, fez lhe tamanha saudade cuydar naquelle gosto passado, qu'é sua mocidade tiuera, e que se entam poderam tornar a elle de nouo, ainda que fora co muito mayor perigo do que dantes era, ambos o tomaram a troco de todo seu senhorio: e o emperador Trineo, có quanto ja era velho de muita hidade, o mayor espaço da noite co Agri-

Agriola pella mão andou vendo as janellas e paredes da casa se lhe parecia que era aquellas propias que dantes soya ser, querendo lhe tamanho be pollo segredo, que lhe sempre tiuero como se foram pessoas de que se esperava algú ora o poderé romper, passando entá pella memoria as suas entradas: naquella casa como e por onde foram; folgando tanto de se ver naquelles lugares, que os fazia desejar tornar se auenturar nelles sem nocessidade. Outras vezes praticana nos medos de Agriola, nas obras do famoso Palmeirim d'Olius, que entá era caualleiro andante. Mas co tudo quando lhes lembraua que isto perdera coa hidade e que ja nam se podia cobrar; algu tanto aquella tristeza lhe fez vir lagrimas aos olhos; posto que doutra parte a alegria da vista de seus filhos desbarataua todos estoutros accidentes. Assi pasfară a noite co menos sono do que outrem podia ter. Ao outro dia toram feitos grandes cadafalsos no campo onde auia de ser os torneos. E os caualleiros alemães e ingreses, segundo ja estaua concertado, se poserá de húa parte, e os da casa do emperador Palmeirim da outra co algús cstrangeiros, que quizeram ser da sua, determinando cada hú fazer marauilhas, assi os muito esforçados, como os que tanto nam era. Porque nestes casos sempre os bos e os maos ygualmente dejejam glo-CAria.

## CAPITULO XLV.

Como Argelante chegou a casa do emperador de Costantinopla e lhe deu sua embaixada.

Rgolante, que por mandado del Rey d'Inglaterra partira pera Costantinopla, pera leuar lhe as nouas de seus filhos e netos, caminhou co tanta pressa como lhe fazia leuar o desejo de se ver é aquella casa: que isto acontece sempre aquelles que fazé viajé de seu gosto, que o gosto có que esperá ser recebidos, faz nam sentir o trabalho que as longas jornadas dam. E deixando de dizer alguas cousas, que naquelle caminho lhe acontecerá, assi no mar como na terra, pollas quais passou como esforçado e bo caualleiro. Hua segunda feira oras de vespora chegou aquella gra cidade de Costantinopla, que naquelles dias estaua tá soo de seus valedores de que ja tinha necessidade mais qu'é outro tempo: e antes que entrasse dentro antre poucos homés de pee, que andaua prouendo a muralha da cidade, vio antrelles em húa faca negra ao emperador Palmeirim tá branco da muita hidade e tristeza passada, que quasi o nam conheceo. E enformando se de hú homé soube ser aquelle que mandaua concertar os muros; porque

que jaa nestes dias se começana soar que o solda de Babilonia e Persia juntaua grande exercito pera vir sobrelle e destroyr todo o imperio de Grecia. Argolante tirando o elmo e decendo se do cauallo lhe quis beijar a mão; o emperador, que o vio, posto que nunca o vira mais d'hua vez, pello que lhe aquella custou, o conheceo entam; e recebendoo com muito gasalhado, lhe disse. Por aqui vereis, Argolante, a que estremo de necessidade he chegada a triste Costantinopla, que cuydando eu se os imigos viessem a ella mandar lhe derrubar os muros por onde entrassem. agora esta tá soo dos outros valedores, tá chea de temor e medo, que os mando fortalecer, esperando ter nelles algúa defensa, que doutras partes ja na espero. Caualgay e dayme nouas del rey vosso Senhor; que pedirvolas de outré be me parece que se podera escusar. Senhor, disse Argolante, eu por seu mandado venho a vossa magestade, por isso vase onde a emperatriz e Gridonia esta, que la lhe direy ao que sam vindo: assi se forá praticando te o paço, onde descaualgara. O Emperador se foi a camara de Gridonia, e alli mandou pedir a emperatriz, que quisesse vir pera ouuir nouas de sua filha Flerida. A emperatriz veo, e Argolante, que vio, que Vasilia esposa de Vernao nam era presente, difse ao emperador.

dor. Senhor, a senhora Vasilia queria que tambem tiuesse quinha desta visitaçam, por isso beijarey as máos a vossa magestade mandalla chamar. O emperador, a que aquellas palauras começaua d'aluorocar, e o seu coraçam adeuinhaua parte do que podia ser, desejou tanto ver o fim dellas, que elle per sua pessoa a foy buscar. crendo que tambem de outra maneira nam viria. Argolante, depois que vio juntas as pessoas que desejaua, disse contra o emperador tá alto, que todos o ouvirã. Bé se lembrara vossa magestade que ao tempo, que o principe dó Duardos meu fenhor desapareceo, eu fuy o que a triste noua de sua perda trouue a esta corte, por onde se perdera todolos caualleiros de vossa casa, e primeiro que nenhú, vosso filho Primalia, que em aquelle tempo era espelho de todolos, que vestiá armas. Pois mal ousara paracer eu em parte onde minha vinda fez tanto mal, sem trazer outras nouas co que se tudo tornasse a cobrar. Nam sey se vossa magestade algua ora ouuio nomear o caualleiro da fortuna, posto que os seus feitos sam taes, que em todo lugar o pubrică; inda que de outra parte cuydo que be conhecido sera nesta corte e casa, que me lembra que ja ouui dizer que nella venceo o principe Florama, quando se combatia sobre a imagem de Altea. Este, depois

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 305 pois da grá Bretanha ter perdido todolos caualleiros, que nella aportaram, que eram a flor do mundo, e nam se saber a verdade de como se perdia e o reyno d'Inglaterra sicar despouoado daquella fingular caualleria, chegou aa torre do gigante Dramusiando silho de Franarque, que vos matastes em Inglaterra, sendo caualleiro andante, aa qual torre ningué podia yr sem licença e consentimento da gram sabedora Eutropa sua tia de Dramusiando, que a encantara co toda a floresta ao redor, a fim de co'ella tomar vingança da morte de seu hirmão. E justando primeiro com dom Duardos, segundo o costume da tortaleza, por ho qual todos os que ali chegauam auiam de passar, ouue batalha de hum por hum com o temido Pandaro, gigante de nam menos força e valentia que ferocidade. E vencendoo por força da'rmas o matou. E ouue outra batalha muy temerosa co Daliagam da escura coua, tambem nam menos, mas ainda mais esforçado que o outro gigante, o qual assi mesmo per sorça venceo e matou. Finalmente ouue outra batalha e todas em hú dia, có o gigante Dramusiando, de quem vossa magestade pode crer, segundo todos afirmam, que té tanta vantage aos outros gigantes, assi no esforço como na destreza das armas, quanta parece impossivel crer se: nesta foy o caual-Tom. I.

leiro da fortuna tá mal tratado. Rogo vos, disse o emperador, que, antes que me mais conteys, me tireys de hua afronta, em que essas palauras poé meu coraçam, que he dizerdes me le esse caualleiro da fortuna he morto, ou uiuo; porque em quanto nam estiuer liure deste receo, poderey mal ouuir o que me dizeis. Senhor, disse Argolante, uiuo e em muy boa desposiçă sicaua ao tempo que en de la parti, posto que, como dezia, elle per derradeiro venceo ao gigante Dramusiando e sicou ral da vitoria, que se nam cria que sua vida podesse lograr o gosto della duas oras inteiras. Assi que co tudo, disse o emperador, vos asirmais que elle he viuo. Si por certo, disse Argolante, e em disposiçă pera outro trance de tanto perigo como o passado. Agora contay o que mais quiserdes, que nenhua cousa, disse o emperador, me pode fazer triste, ne nenhua outra noua alegre tanto como esta. Pois, disse Argolante, se tanto vossa alteza folga co sua vitoria, mais reză té da que cuyda pera isso; porque coella ficou desencantada a floresta de Eutropa. E vosso filho o principe Primalia e do Duardos co todolos outros principes e caualleiros saira da prisam, em que o temeroso Dramusiando os metera. E virando se contra Vasilia, disse, Senhora e vos, porque també deste contentamen-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. mento nam fiqueys co menos quinha, o vosso Vernao, que a seus parentes e amigos ná quis deuer nada em suas atrontas, antes sendo lhe companheiro na prisam, he saydo della é tá boa desposiçã, que poderaa emendar o tempo, que la galtou. Gridonia se leuantou em pe casi co desatino, e soy abraçar a Vasilia, que a toruaçã daquellas palauras nam esperadas a tirara fora de seu juyzo. A emperatriz tomou ambas pella mão e, recolhendo se todas tres a hú oratorio, fora dar a Deos os agardecimentos de tam grande beneficio. O emperador ficou có Argolante ouuindo mais por estenso tudo o que passara, logrando aquele prazer tam moderadamente. que ningué podia conhecer nelle nenhú abalo. antes perguntaua e ouuia tudo co tanta temperança, como se a pratica fora sobre cousas de cada dia. E depois que ouuio os nomes de todolos presos, vendo que nelles se encerraua a mayor parte da christandade, disse. Por certo, inda que a prisam de de Duardos na fora pera mais que pera se certificar da amizade de tantos homes, he tanto d'estimar, que co'isso pode esquecer todo o trabalho, que nella passou: e tornando a perguntar pello caualleiro da fortuna, troxe alli sa memoria dos que presentes estaté as palauras, que delle mandara annunciar a dona do lago das tres fadas o dia, Qq ii

que Polendos o trouuera a sua corte. Estas nouas forá logo rotas polla cidade; e no animo de todos os naturais, ale do gosto, que recebera, foy concebido tamanho esforço, pera apagar o medo em que viuiam, que ja lhe nam lembraua se algua ora o tiuera. O emperador mandou apousentar Argolante como pessoa a que se tanto deuia, e recolhendo se coa emperatriz e Gridonia lhe deu conta do mais, que ellas na ouuiram. Ao outro dia Argolante tomando licença. do emperador se partio, deixando Costantinopla tă alegre como ja outra vez a deixara triste; que assi sam as mudanças desta vida, curar os grandes descontentamentos co descontos d'alegrias, e as alegrias torualas co descontentamentos. Assi qu'é suas cousas polla mor parte sempre o pesar vence o prazer.

#### CAPITULO XLVI.

Do famoso torneo, que antre aquelles caualleiros se sez.

P Assados oito dias depois da vinda do emperador Trineo aa corte d'Inglaterra, sora armados no campo, onde os torneos se costumauam fazer, grandes cadasassos pera da hi se podere ver. Chegado o domingo, em que de-

determinaua celebrar suas festas, toda a cidade amanheceo reuolta em armas e estormentos de guerra. Aas oras, que pera isso estauá concertados, sayram todos aquelles senhores grandemente acompanhados. El rey veo diante coa emperatriz sua hirmaa pela mão. Ho emperador trazia Flerida, Primaliam aa rainha. E assi desta maneira fayram as damas acompanhadas dalgús caualleiros Ingreses, que as seruia, e aquelle dia co suas obras esperaua merecerlhe algu contentamento; cousa que nestes casos muitas vezes duuida quem o muito deseja: vinham tam atauiadas e louçãas como pera tempo de tamanha mostra parecia necessario. Chegados ao campo, todos aquelles principes se assentará nos lugares, que pera elles estaua ordenados. E posto que pella tristeza, em que a corte d'Inglaterra os dias passados viuera, nam auia muitas damas no paço, a emperatriz Agriola trouxe configo alguas tam merecedoras de as seruire e perigosas pera matarem, que soo co seu parecer enchia os cadafalsos, cousa muito pera ver e nam menos pera desejar. Assentados todos, viera logo os caualleiros Ingreses e forasteiros em tanta cantidade que casi ocupaua todo o sitio donde o torneo se auia de fazer. Nam tardou muito que por outra parte do campo entraram aquelles esforçados mancebos, os caualei-

leiros da casa do emperador Palmerim, lustrosos e galantes, armados de armas feitas de nouo ricas e louçãas, goarnecidas de cores alegres e enuenções de leu gosto, que aluoroçauam os espritos de que os via; sobrellas suas sobreuistas també muy louçãas, có hú estandarte diante e por capitá delles o esforçado principe Graciano, a que aquelle dia quisera dar aquella honra por ser muito pera isso e também porque Palmerim na entrou no torneo a rogo del rei, que lho pedio, parecendo lhe que estando o campo isento de suas obras poderiam melhor lustrar as dos outros homés, que eram tá poucos a comparaçá dos outros, que parecia cousa desigual auere de combater contra elles. As trombetas forá logo tocadas a final de começaré. E os de húa parte e outra remetera co tanta furia como poderá leuar em algúa batalha feita có mais reză. Ao romper das lanças foi tamanho o estrondo, que parecia: que todo Londres se arruynaua. È porque també da outra parte auia caualleiros famolos foram dambas derribados muitos. O principe Graciano se encontrou co Estrope de Beltra, caualleiro de muita conta em Inglaterra e levandos fora de sela o derribou sem nenhú acordo. Platir co Normando o soberbo e fez lo tá humilde quanto o nunca fora, dando coelle no chão tam grá que-

# DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. queda, que o leuaram em braços. Beroldo fez o mesmo a Carlonte filho do duque de Boquingă. E assi pello conseguinte se encontrară todos. Da parte dos Ingreses quantos receberá encontros foră a terra, e da outra nenhu notauel ; se nam Guarim, que cayo o cauallo co'elle. Passado o impeto do primeiro rompimento das lanças, arrancará das espadas e começou se o torneo tam brauo e aspero quanto nunca naquella corte se vira outro de tantos por tantos ; posto que ja em outro tempo se viram nella os mais notaueis do mundo. De húa parte e outra auia homés fingulares e muito pera ver. O principe Beroldo 4 que este dia sermostron hu dos mais sinalados andaua discorrendo por muitas partes fazendo cousas tais, de que em estremo se falaua, evio vir pera si a Claribalte de Vngria, rompendo a força de seus contrairos e recebendo se ambos coa vontade, que cada hú trazia, se trauaram a braços, e afastando se os cauallos, viera ao chão apegado hú no outro; mas prestes se foltaram e começaram antre si húa notauel batalha, tal que muitos se desacupauam de ver o torneo, pollos ver a elles. Elrey Recindos, posto que os golpes que seu filho recebia lhe doya na alma, estaua o mais contente do mundo por ver nelle tam estremada destreza e esfor-

ço. Aqui recreceo todo o peso do torneo; por-

que

que da banda de Claribalte acudiram Estrope de Beltram, que tambem andaua nam pouco furioso por se ver derrubado do primeiro encontro, o esforçado Pridos, Argolante e Archerim, Lamberto, Surgibrá, Rocandor, Alcarrofo, Rucialdo e Altaris, que també alli se acharam. Frocardoso, Abertaz o forçoso, Lamostam, e Brutanante. Da outra acudio Graciano, Frisol, Luyma de Borgonha, Onistaldo, Dramante, Tenebror, de Rosuel e Belisarte. E posto que todos estes fezessem marauilhas pera sufrer a furia de seus contrarios, eram tantos mais e antre elles muitos tá esforçados, que os causliciros do emperador per força perdiá o campo. E ja a este tempo Claribalte, nam podendo soster se contra os golpes de Beroldo, cayo no chão sem nenhú acordo. Mas tudo isto nam prestaua, que seus companheiros perdia o terreiro. Poré Platir, o principe Floramam, Francia, Germá d'Orlies, Vernao, Polinardo, Pompides, e Tenebror, que aquelle dia andaua cansados do muito que fizera, acodiram contra aquella banda, e co sua ajuda tornaram seus conpanheiros a fazer tanto em armas, que cobraram tudo o que do campo tinham perdido. Os reys e senhores, que de fora olhauam o torneo, nam falaua em al, se na no muito que os caualleiros do Emperador tinhá feito. Do Duardos e Pri-

malia os julgaua acima de quantos tinha visto. Pois Arnedos Rey de Franca na estaua pouco satisfeito de ver a valentia de seus filhos, especial de Graciano, que antre os outros andaua be sinalado. O gigante Dramusiando, qu'estaua junto do emperador Trineo, dezia lhe que nam cuydaua que no mundo ouuesse homés pera tanto. E tornando ao proposito a multida dos caualleiros Ingreses e estrangeiros era tanta, que nam valendo aos do emperador esforço ne valentia começará de perder do campo muito contra vontade de Primalia e do emperador Trineo e Recindos e Arnedos, que alli traziá seus filhos. Nisto entrară pollo meo do torneo e ajuda dos do emperador tres caualleiros armados d'armas d'amarelo e leonado: hú delles trazia no escudo em campo negro o deos Saturno cercado d'estrellas; o outro no escudo em campo negro a casa da tristeza; o terceiro trazia o seu cuberto co hu couro negro por cima da pintura, que encobria a deuisa delle. Estes, vendo que a sobegida dos muitos fazia perder a bondade aos poucos, abaixará as lanças, coas quaes antes de as quebrar derrubara algús: e arrancando das espadas em pequeno espaço tornará os do emperador a cobrar tudo o que auiá perdido, co tanta vantaje, que os contrairos na podendo soster se, se começară retraer. Grande Tom. I. Rr

espanto sez tamanha mudança, e mayor o sez a bondade dos tres, pollo muito qu'é tam pouco tempo fizeră; e inda qu'é estremo fossem louuados de muitos, o do escudo cuberto punhá acima por milagre, desejando geralmente conhecelo. Platir, Graciano e do Rosuel, Beroldo. Florama e Belisarte co os mais seus companheiros, vendo a bondade de tais ajudadores, trabathaua o que podia por ter co'elles: desta maneira per força lançaram seus contrairos fora do campo, ja a oras que o sol se queria poer. Porem nam foy tanto a seu saluo, que o Principe Vernao e Tenebror e Tremoram nam fossem a força de braços tirados delle quasi mortos pollas muitas feridas, que de suas mãos recebera. Elrey, vendo que os Ingreses hia de vencida e de to do desbaratados, mandou tocar as trombetas em final d'acabaré. O principe Graciano recolheo os seus, que sairá do campo tam contentes e oufanos, quanto ho preço e o gosto da vitoria merecia. É assi enuoltos no sangue de seu vencimento juntamente co os tres companheiros se viera aos cadafalsos pera acompanhar el rei e a raynha com os mais senhores e princesas; que decerá tam acompanhados de estormentos, charamelas e trombetas, atabales e outros de outras maneiras conformes ao dia e a seu contentamento, quanto pera tais principes e caualleiros parecia necessario. Assi chegara ao paço, onde descaualgara, praticando nas saçanhas daquelle dia, tendo em muito a virtude de quem as obrara, cousa que algús nam criam delles. Mas esta calidade te ella, onde estas, manisestar se por si.

#### CAPITULO XLVII.

Como se conhecera os tres caualleiros que viera ao torneo, e como se soube de Palmeirim e seu birmão cujos filhos eram.

quelle dia comeo el rey na sala e co'elle pollo honraré o emperador Trinco, el rei Arnedos, Recindos e o Soldá Belagriz. Em outra mesa do Duardos, Primaliam, Vernao, Beroldo e Florama. Em outra o caualeiro da fortuna, o principe Graciano, Dramusiando, Platir, Mayortes e todos os caualleiros da casa do emperador, sendo todas as mesas seruidas có tanta cerimonia e abastança de iguoarias, que a multidam dellas fez durar a cea a mayor parte da noite. Acabado o comer ouue seram real no apousento de Flerida, onde a emperatriz e a rainha aquella noite ceara. Ao sera viera os mais dos caualleiros, que no torneo se achará. Ja que se queria recolher a seus apousentamentos, entrara pella sala os tres caualleiros esforçados, Rr ii

que no torneo forá em ajuda dos da casa do emperador, vestidos das proprias armas, que nelle leuară; tam be postos e co tal continencia, que nam ouue alli nenhu a que suas obras e parecer nam fizesse enueia. E co'este aluoroco cada hú lhe daua lugar pera poder chegar al rev. Sendo ja quasi ao pe do estrado onde elle e os outros principes estauá, se fez húa escuridam na sala, de tal calidade que nenhúa pessoa podia ver outra. As damas ouuera tamanho medo que cada húa lançou mão de qué mais perto achou. E isto na durou muito que a escurida se gastou logo, e a vista de todos ficará hú Liá e hũ Tigre emboltos em batalha, ferindo se tam sem piedade como aquelles que a nam sabiam ter de si mesmos. Nisto entrou por meyo da sala húa donzela có hú bastam dourado na mão, e tocando os ambos cayram é terra tam mortos como se nunca tiueram vida. Mas isto nam fov ta prestes feyto, quanto se elles tornaram leuantar em figura de touros, tam grandes e có tal ferocidade, que a mor parte da gente que estaua na sala estiuera pera fogir della; se nam algus caualleiros famosos, que alé deste medo fazer pouca mossa nelles, consolaua as damas, rindo se de lhes ver a cor perdida do temor que receberam. Os touros se afastará hú do outro algu cspaço e remetendo de toda a força, se en-COII-

# DE PALMEIRIM DE ÎNGLATERRA.° 31

contraram có tanta, que a fala parecia cayr e assolar se. E da fortaleza dos encontros viera ambos ao chão, lançando pella boca e narizes hú bafo tá negro e espesso, que tornou outra vez a escurecer a sala como primeiro, tanto que nenhú podia ver a outro. Desfeita a escurida, que na durou muito, ficara os tres caualleiros armados de suas armas cos rostos descubertos: e o que dantes trazia o escudo cuberto, achou se entam co'elle da maneira que o sempre trouuera, que era em campo branco hú Saluaje có dous lioés por huá trella. Chegando se a el rey, que ja o queria leuar nos braços pollo conhecer, lhe beijou as maos dizendo: Senhor faça vossa alteza cortesia a este caualleiro que aqui esta, que he o gra sabio Daliarte vosso seruidor e a que o vosso cuydado sempre deu muito pera o sentir e delejo pera vos seruir em tudo. El rey, que ja o conhecia de fama, quando o vio ta mancebo e be desposto, ouuindo sempre dizer sua sabedoria, parecia lhe nam ser possiuel que hu homé de tam pouca hidade alcançasse tá grandes cousas; enta leuandoo nos braços co muito amor, dezia. Por certo, Daliarte, que vos eu nam deuesse mais que entregardes me viuo a Deserto, cousa que eu na esperaua, isto se nam pode ja pagar. Schhor, disse Daliarte, a reză, que eu tenho pera vos seruir, he tamanha, que ella

me pos sempre nesta obrigaçã, por onde vossa 'alteza me esta em menos do que cuyda: e porque o mayor seruiço, que vos eu em algú ora podia fazer, esta ainda encuberto, sentese vossa alteza e ouça me; porque queria que minhas palauras acrecentassem estas festas com mais reza do que se nellas ainda faz. El rey posto que nam sospeitaua o que podia ser, por ser cousa que o tempo ja trazia esquecida; crendo que sempre seria algua de seu gosto, tornou se ao seu assento e chamou junto consigo Deserto, que estaua de giolhos falando co Flerida e do Duardos. Depois de todos sossegados, o gram sabio Daliarte, pondo os olhos a todas partes, virou se contra Flerida, dizendo. Por certo, senhora, craro esta que a vista de do Duardos vos tira da memoria a lembrança de todalas outras cousas e muito mais a de vossos filhos tanto pera vos lembrare. Isto nam deuia ser assi, que a que suas obras moor gosto deram foy a vos. E a fortuna que no seu primeiro nacimento os pos em tam baixo estado, que o seu alto sangue esteue pera ser sacrificado a dous brauos lioés per mão do saluaje, que volos robou, essa os tornou a poer é tamanha alteza de fama nas armas, que nã tam somente passará os de seu tempo, mas no outro passado ná ouue qué tá excelente sama deixasse como a sua, né no por vir por largos

annos eu na alcanço qué có muita parte os iguale. Pois que tais filhos perdeo na deuia uiuer ' tă sem cuidado de tamanha perda, que os outros gostos a isentassem desta lembrança. Poré lembré vos as palauras, que Pridos vos disse o dia do seu nacimento e do perdimento de do Duardos, que lhe dissera hua donzella de Argonida da sua parte e aqui vereys qua verdadeiras sahira. Vossos filhos está junto có vosco e sam tais, que vos souhera pagar o pesar que vos ja derā. Vedes alli Palmeirim d'Inglaterra que vos tantas lagrimas té custado e a qué vos posettes o nome por seu nacimento ser conforme ao de vosso pay. E depois ho emperador seu au00 sem sho saber tornou a sho poer quasi por inspiracă diuina. Pois Floriano do deserto nă he outro se nam este caualleiro do Saluaje, a qué vos como máy criastes e como a filho alheo tendes esquecido. Flerida pos os olhos em do Duardos muy toruada, que assi o prazer como o pesar faz estas mudancas em qué o recebe de cousa que ná espera. Do Duardos pos també os seus nella, e assi Palmeirim em Deserto. E conhecendo se se leuará logo nos braços. El rey, que sua hidade na podia co tamanho contentamento, se encostou sobre a cadeira, e chamando Daliarte, disse. O' Daliarte, na ta supito quisera este gosto, porque minha fraqueza nam he pera iuniuntamente sofrer sobresalto ta grande e ta pouco esperado. Rogo vos que me digays como sabeys vos isto, qu'eu inda que o sempre sospeitey, na o creo pollo gosto que recebo: Daliarte disse. Eu vos o ensinarei tá claro como conuem pera se crer o que digo: entá tirando hú pequeno liuro do seo, leo pouco espaço; porque aquele bastou pera fazer vir ante si o Saluaje, que os criara e sua molher co'elle, entrando polla sala tam espantados como pessoas que nunca em outra parte como aquella se virá. Palmeirim, que o conheceo por auer menos dias que o vira, foy ao abraçar; e Floriano do deserto a sua molher. Seluiam seu filho assi mesmo có o gioiho no chão, cortesia desacostumada antrelles e que Seluiam nam per natureza se na por conuersaçam aprendera: mas ella co lagrimas nos olhos na sabia qual recebesse primeiro. Flerida posto que naquella ora lhe lembrasse o dia do perdimento de seus filhos e nam ficase tal que tiuesse acordo pera nada; toda via co sua toruaçam inda naquella ora lhe paraceo que aquelle era o roubador delles. Depois que Palmeirim teue metiflo em acordo ao Saluaje, o chegou al rey, que, sentandoo junto consigo, lhe perguntou miudamente polla criaçam daquelle principe: e informado pubricamente do que passaua apertou Palmeirim consigo, e os olhos postos no ceo dezia. Senhor este era o derradeiro bé que desejaua ver, peçote agora que me leues antes que a fortuna me mostre algum reues delle. Entam tomando os ambos pela mão os entregou' a Flerida, a qué cos giolhos no chão beijaram as mãos muitas vezes, e ella os teue abraçados algú espaço, sahindo lhe da alma alguas lagrimas contentes, lembrando lhe a temerosa batalha em que os ja vira dentro em Londres e quá perto estiuerá d'acabar nella. Do Duardos os abraçou, na podendo encobrir tamanho contentamento; porque, quando he grande e de cousa que se muito deseja, pode se mal dissimular. Logo por mandado seu fizeram sua cortesia al emperador Trinco e al rey Arnedos e Recindos como pessoas que de nouo conhecia, posto que Palmeirim quando chegou a Primalia pera lhe fazer seu acatamento, lembrando lhe ser pay de sua senhora, foy co muito mor obediencia que aos outros, cousa que atodos pareceo que o fazia por ser filho do emperador Palmeirim, cujo criado era. No paço foy o aluoroço tamanho, que nelle se mostraua que aquelle prazer era geral. A rainha estaua co seus netos tam contente e sofrega, que nam queria que outré os lograsse se na ella. E o Saluaje e sua molher co seu filho Seluia ta alegres de o ver tam gentil homé e fora do seu trajo como cousa na es-. Tom. I.

## PARTE II.

placirim mandou a Seluia que os lepoulada, e por ser ja tarde quis el
poulada, mandando a pouprimeiro que era; mas Daliarte lhe disse.
Senhor o caualleiro he de muito preço assi nas
amas, como no orige donde vem. Amenha vos
direy o mais que delle sica por dizer, se a parne o quiserdes ouuir. Logo se tora cada hú a
sua poulada, esperando polla menha pera có mais rezam tornarem a suas sestas; que alli sam ellas bem ordenadas, onde deos nam recebe ofense os homés leuam gosto.

#### CAPITULO XLVIII.

Como se soube quem era Blandidom, Pompides e Daliarte, e como o emperador e reys se partiram da corte.

amanho foy ho prazer de todos có saber aquellas nouas, que a nenhú pareceo que ficaua menor quinham no contentamento dellas. Ao outro dia pella menhã, el rey se leuantou cedo e indo buscar seus netos aa pousada, veo acompanhado delles e de Primaliã e Vernao tee o apousentamento do emperador Trineo, que jaa o achará leuantado. Dahi se sorá juntamen-

te aa pousada de Arnedos e Recindos, que també sahiá pera se vir a elles e indo a ygreja principal de Londres, onde estaua ordenado lhe dizeré missa, a ouvirá co toda a solemnidade de cerimonias reaes, a bastança de falas e vozes singulares conformes ao estado das pessoas que a outia. Depois d'acabada se tornara ao paço acompanhados de tanta gente popular, que vinhã por ver seus nouos principes, que quasi nã podia romper as ruas: e sentados aas mesas, que achara postas, comera segundo a ordenança do dia dantes, fazendo el rey e todos aquelles fenhores tanta honra e cortesia a Daliarte como a home de muito preço e a que se muito deuia. Acabado o comer, que todo se gastou em lhe preguntarem a maneira de que Floriano fora são das feridas, que recebera na batalha de Dramusiando e dos seus gigantes e elle lhe dar conta de tudo e o que mais passara, segundo atras vay escrito, se foră au camara da emperatriz Agriola, onde aquelle dia jantara a rainha e Flerida, onde depois de fentados diffe el rey contra Daliarte. Agora amigo queria saber de vos o mais que vos ontem perguntey e me ná quisestes dizer e també cujo filho sois, porque nam posso crer que homé de tam alto juizo e estremado esforço, cousa que se junta poucas vezes, seja se nam de geraçă singular. Cousas ahi disse Daliarte, qu'eu nam queria dizer; mas mandando mo vossa alteza na posso fazer al. O caualleiro porque me pergunta, que onté entrou no torneo, chamase Blandido, e porque Floriano do deserto, vosso neto e seu amigo, volo dira menos pubrico, do que aqui seria, o nam saço. Quanto a mi na sey se o diga, pois nisso posso desseruir o senhor do Duardos, baste confessar que Argonida nos pario ambos a Pompides e a mi. Do Duardos, que no regaço de Flerida estaua lançado, nam querendo que aquellas cousas andassem por encubertas, vendo o que passaua, se leuantou em pe, dizendo contra el rey. Senhor, a Daliarte e Pompides podeis tratar como vossos netos, pois o sam e vos, senhora Flerida, na vos pese de ouuir isto, pois o fruito, que desta culpa naceo, paga o erro della; ale de ser pouca a que neste caso tenho. Entá contou tudo o que passara co Argonida, da maneira que fora ter a sua ilha e o modo que teue pera auer delle aquelles filhos, de que el rey recebeo outro novo contentamento: e quanto ao senhor Blandido, disse do Duardos, eu ainda agora nam sey que he, pore, pois Floriano do Deserto o sabe, digano lo e seruilo emos como a pessoa de tanto preço, como parece. Certo, disse Floriano, por esse o podem a elle ter em toda parte, porque todalas suas calidades fam

sam dinas de muito merecimento. Flerida perdoou alli a do Duardos, rindo se do que passara com Argonida, louvando muito o erro, que tal desculpa deixara. E querendo lhe Daliarte e Pompides beijar as mãos, ella os abraçou co amor de may e co'esse os tratou sempre. Dalli se recolheram cada hú a fua: poufada. Palmeirim de Inglaterra fez muita honra a Daliarte, auendo por muy grā dita ter co'elle tā chegado parentesco. Do Duardos soube secretamente qué era Blandidó e por lhe nam dar descontentamento the mostrou ser seu filho por algus dias, te que depois foy forçado pera seu proueito dizer lhe a verdade do que passaua. Co'estes descobrimentos de homés tá finalados hiá as festas em tá gra crecimento, que por mais de quinze dias na ouue outra coula se nam justas e torneos e de noite serãos, onde auia damas fermosas, a que se muitos afeiçoara pera em quanto viuera. E no fim delles Arnedos e Recindos, que també desejauam hir dar aquelle gosto aos seus, se: despediră del rey o de Primalia e de do Duardos. O emperador Trineo fez o mesmo, posto que na quis yr se tee ver a torre do gigante Dramusiando, que lhe deziá ser cousa muito pera isso. Esta determinaçã sua o fez fazer a muitos, e nam consentira a Arnedos nem a Recindos, que se fossem tee que todos tornassem la,

pera ver onde tanta gente coubera. Ao outro dia depois disto estar assentado, el rey, rainha, emperatriz Agriola e Flerida é companhia dos mays reys e principes se partirá da cidade de Londres, caminho daquella famosa torre, naquelle tempo tá nomeada e temida pelo mundo, de que ja agora ná ahi memoria. Posto qu'isto ná he muito d'espantar, pois vemos que muitas vezes os casos de admiraçá tá prestes como passam esquecem.

## CAPITULO XLIX.

Como aquelles fenhores chegară as fortaleza do gigante Dramusando e o que la lhe aconteces.

Quelles caualleiros mancebos todos se atauiará d'armas ricas e as mais louçãas, que
cada hú podia achar pera ha jornada da torre de
Dramusiando, ysto mais por parecer bé aas damas, que cuydando que podiá ser necessarias.
Chegado o dia da partida ná consentio el rey
que ninguem da gente popular fosse la, se nam
os moços necessarios. O primeiro dia forá dormir aa storesta do deserto, onde estavá armadas
tamanha soma de tendas e leitos, como pera ranta caualleria parecia necessario; e chegará ainda a tempo que ouue monterias de muito gos-

to e que a Flerida dauá pouco, porque se Iembraua ho que aquella florelta lhe custara. Acabado de montear, fizera ante si vir o saluaje, que ja parecia outro homé vestido em húas roupas de Palmeirim, a que daua muy pouco lustro e esteue contando miudamente como tomara os iffantes o dia de seu nacimento e a que parte estaua a coua, a qual todos ou os mais daquelles caualleiros e senhores quisera logo hir ver. Chegades la, Primalia foy o primeiro que nella entrou e depois delle Mayortes o gra Ca e Belagriz Solda de Niquea, dos quaes tee aqui se na fez mença, mas ne por isso em todalas festas e cousas passadas deixará sempre ambos de seré tidos como pessoas muy principaes naquella companhia. Entrados na coua estes caualleiros e outros muitos, acharána tam grande em si, que parecia hú laberinto, e da húa e da outra parte estaua toldada de tapeçaria, em que aquelles tá preçados iffantes Palmeirim e Floriano tanto tempo se criara, que era peles d'alimarias, que o saluaje e seus lioés tinha mortas per espaço de muitos dias, que nella viuera. E destas avia tantas, que parecia imposivel poder auer tanta criaçam em tam pequena sloresta; mas muito mais se espantara de ver a maneira da coua, que era tam arteficiosa e de muntos repartimentos e casas concertadas, que parecia que.

que ja em algú tempo seruira d'apousentamento d'algú grande homé: e era rezam que assi o parecesse, posto que o na fosse, por ser obra das mãos daquella grá fabedora iffante Melia, que alli pousou algus annos no tempo del Rey Armato de Persia seu hirmão, segundo que na cronica mais largo se reconta. Esta e Vrganda forá ambas em hú tempo, como se escreue nas Sergas de Esplandiam. Acabado de ver a feycam e grandeza da coua, se tornara pera as tendas, onde fora bem recebidos daquellas fenhoras, que nellas ficara. Primaliam contou muito de espaço a Flerida sua hirmaa a maneira do apousentamento, em que seus filhos se criaram. de que daua muitas graças a Deos pela mercé e beneficio ta assinado, que delle recebera. Aquella noite repousară todos na floresta, seruidos todos de tanta abastança como se estiueram na cidade de Londres. Outro dia se partira pera a torre e foram iantar ao meo caminho e antes de oras de vesporas se acharam naquelle graciofo valle ao longo da ribeira, que pollo meo corria, cousa ta alegre pera os olhos vere, que parecia mais pintada que natural; posto que doutra parte ha natureza, que de tudo he tá excelente mestra, se esmerou alli de seiça, que senam cria que o juizo de nenhua pessoa, por soril que fosse, alcançasse tanto, que podesse ima- -

ismaginar assi hua floresta ta singular como ella alli fizera. Ná andará tanto polio valle abaixo, quando ao longo do rio contra si virá vir grá soma de monteiros co sua bozeria, e diante delles muita diuersidade de caça, porcos, veados e outras alimarias montesas, fogindo com muita pressa, metendo se por antre os pes dos pala-Frens, em que as damas vinham. Foy ho medo e aluoroço tamanho nellas có receo de cahiré, que, por se teré, lançauam mão de quem achauam mais perto. Nisto desapareceram os monteiros e ha caca se passou toda a nado da outra banda do rio, cousa de que algús se espantara; mas na os que ja presumiam que isto podia ser obras de Daliarte. Afora estas cousas forá vendo outras muitas, que lhe fizera na sentir ho trabalho do caminho, tee chegaré a vista da gran torre de Dramusiando, que ao longe parecia. Ho aballo que fez no coraçam de muitos, foy tal, que fez esquecer tudo o passado, vindo lhe aa memoria o que alli passara, e muito mais no de Flerida, que sabendo ser aquella casa, onde do Duardos tanto tempo estiuera catiuo. nam pode tanto dessimular sua dor, que as lagrimas a na descobrissem. El rey e o emperador hiá louuando a maneira della e preguntauá a Dramuliando que fora o primeiro inuentor que a edificara. Senhores, respondeo elle, Eutropa Tom. I. miminha tia a fez des o primeiro fundamento. Por certo, disse Tringo, na de mao de molher ta boa obra merecia ser seita. Cousa noua, disse Dramusiando, me parece que vejo na ponte. E olhando todos por o que feria, virá no meo della a modo de querer justar hú caualleiro, tá bé posto a cauallo, quanto fe ná podera achar outro, que milhor parecesse: e nam sabendo que fosse, olhaua se naquella companhia falecia algui dos que nella vinha e na achando ningué menos, nam podia fospeitar que de fora tamanha empresa quisesse cometer, como era querer desender a ponte a tantos. Ho caualleiro estaua em hú cauallo fouueiro remendado e grande, vestido d'armas de negro e branco a coarteiross co flores de prata por ellas. No escudo é campo azul hú vulto de molher tirado pollo natural de qué trazia na vontade, tá fermosa, que ne o d'Altea, por qué Floramá fez tantas coufas em Coftantinopla, lhe vgoalaua co gra parte, ne a fermosura de Polinarda lhe fazia vantaje em nada. Na hordadura d'hua roupa, que trazia vestida, vinhā hilas letras d'ouro, que deziá: Miraguarda. Nisto sayo da ponte hu escudeiro, e chegando a elles, disse tá alto, que todos o ouvirá. Senhores, o cavalleiro, que na ponte esta, diz, que elle veo de muy longe por mandado d'hua fenhora, a que serue, prouar se

na auentura della fortaleza, de que tanta fama auia pollo mundo e chegando a ella achou ja os encantamentos de Eutropa quebrados, a força de Dramusiando e seus companheiros destroyda pelo esforço de Palmeirim de Inglaterra, e os prisioneiros, que dentro estaua, postos em liberdade, de que esta assaz contente polla muita parte, que nisso lhe cabe: e agora, por na se tornar em vão, sabendo que aqui vé os milhores caualleiros do mundo, deseja justar co algus pera ver o que té em si. Batalha das espadas diz que a na fara, porque a sua deseja oserecer no serviço de todos e na em ofensa de nenhú. Tamanho foy o aluoroço qu'estas palauras fizera no coraça de cada hu, que ania ja differença que yria primeiro. El rey disse ao escudeiro. Amigo, dizey a vosso senhor que sua empresa he muy alta e a tença, que aqui o trouue, dina de louvor e que se as obras dizê co o parcer, esta senhora, que o ca faz vir, na deue estimar & pouco seu serviço: mas isto nam té ellas, que nada satisfazem per rezam, antes todas fuas coulas per acidente ou apetite sam governadas. O escudeiro se tornou sa ponte e ainda nam acabana de dar o recado. quando o esforçado Tenebror estaua nella pedindo justa, de que soy satisfeito, que, arredando se o outro o necessario pera os encontros

Tt ii

339 minha certo boa mu ď f

com tanta, que o control de acas do cauallo section acas do cauallo, de que fioutro em muito. Tras all wiram tambem, wiram tambem, Tras elle Luyque da mesma maneira do en encontro veo ao chão. Rolamento do meima maneira do nestro veo ao chão. Belear, que respelle tempo desejaua esprimentar sua poste luça pondo as pernas co accidente fua politica pondo as pernas ao cauallo; ponu da ponte, que no meo della o recebeo, rem duramente, que elle e o cauallo ao cháo: e tomando húa lança das muique estaua encostadas ao castello, remereo dom Rosuel, que lhe dezia que se guardasse; e posto que o caualleiro da ponte se apegou ao collo do cauallo, do Rosuel teue companhia 40s outros. Da mesma sorte o sez a Tremora. Goarin, Frisol, Graciano, Blandidom e a Franciam, de que Polendos ficou tam descontente e manencorio, que quisera també yr a justar, se lho dom Duardos nam tolhera. Todos foram derribados em tam pequeno espaço, que a algús tazia crer, que poderiam aquelles encontros ser obra de Daliarte; mas isto nam era assi, senam força de qué os daua, sostida no contentamento da ymagé de seu escudo e na lembrança de qué em tamanhos perigos o punha. Tras estes veo o principe Florama, parecendo lhe, que Se a vitoria daquelle homé da força dalgus amores nacia, elle por aquela via na desmerecia nada, né menos, a seu parecer, a fermosura de sua fenhora Altea deuia nenhua coufa aa de seu essudo; que este engano ou ceguidade tem os corações namorados, quando de todo está entregues. E có esta confiança entrou dentro na ponte, dizendo. Senhora, se me eu algua ora esquecera de vos seruir, algua rezam terieis de vos nam lembrar de mi; mas que vos servio sempre, sofrendo vossos males sem esperança dalgú bem, porque o nam fauorecereys em hú trance como este, pera co'este gosto satisfazer todalas tristezas passadas? Acabando estas rezões, ditas antre si e tam baixas, que soo elle e o amor as outliam, pos as pernas ao cauallo e o caualleiro da ponte o recebeo co outra furia ygual aa sua e, quebrando as lanças, passaram hti pollo outro ta ayrofos como o ellas era; pore aa fegunda carreira Florama e seu cauallo cayram juntamente coa força do encontro de seu contrairo, de que ficou tam triste e descontente de se ver assi vencido em parte, onde tanto desejara a vitoria, que tornou dizer. Senhora Altea, ja sey qu'isto me ve de na merecer seruir vos; pois em todas as cousas o que desejey fazer me foy tam mal. Eu pera comvosco sempre fiz o

que deuia, vos pera comigo o que quisestes, seia assi, que quando me siz vosso, logo me determiney a ser contente do be ou mal, que me viesse. El rey e o emperador Trineo e os outros reys ficaram pouco contentes de ver aquelle descontentamento em Florama, por ser nacido de lembranças tá antiguas e necessarias a se esquezeré. O caualleiro da ponte andaua tá contente de si, que lhe parecia que toda aquella gente era pouca pera elle: nisto chegou a elle o principe Beroldo, Onistaldo e Pompides, e inda que todos fossem notaueis caualleiros, o da ponte os derribou, posto que co menos vantaje que aos outros. O caualleiro do faluaje, parecendo lhe vergonha vencer hu homé tantos homés, e elle nam ser dos primeiros, enlazou o elmo, corrido de ver as damas da emperatriz louuar tanto o caualleiro da ponte, e remetendo a elle aa mayor força que o cauallo o pode leuar, sejencontratai ambos co tanta, que as lanças bolará em peças, e passará hú polo outro sem fazer mostra de sentiré os encontros: logo tomaram outras, correndo segunda e terceira carreira sem se poder derribar. O da ponte estaua tá manencorio de ver o vulto de sua senhora algú tanto desfeito de hú encontro, que ja se arrependia de na contender das espadas e dezia antre si. Por certo, ou o caualleiro he o milhor

amo-

lhor do mundo, ou eu nam sam pera nada, pois tendo em minha ajuda o parecer de qué me mata, na posso vencer qué suas mostras ofende. E tornando hú contra outro a quarta carreira. for co tamanha furia e os encontros taá bé acettados de cada parte, que ná podendo os cauallos sofrelos viera todos ao chão. E porque ja isto era casi noite, Palmeirim na teve tempo de justar coufa pera elle muito grace, parecendo lhe que nisso offendia o parecer de sua senhora, que quifera antes perder o mundo, fe fora seu, que deixar de propar se em cousa que todos faltara. Mas Daliarre lhe diffe a poridade. Nã vos pese, senhor, nã terdes justado co o caualleiro ¿que qualquer cousa que co'elle passareys, eu sey que vos pesara pelo desprazer, que diffo recebera a fenhora Polinarda. Vos sabeis tanto de tudo, senhor Daliarte, disse Palmeirim, que na he muito saberdes o que me nisso vay: por tanto quero tornar o pelar, que recebi de na justar, em prazer de me ver fora de ta gră receo como me essas palauras derá: posé se me quiteffeys dizer que he o canalleiro, e se he necessario encubrilo, falori; porque asse esse segredo de mi como de vos o podeys fiar, estimalo hia em muito. Muito bé sey eu, disse Daliarte, que a vos nam se deue encobrir nada., O caualleiro fe chama Florendos, a quem os

amores de húa molher trazé tam mal tratado como a vos os de sua hirmáa: seu nome nam o sayba ninguem, que esta he sua tençam. A' senhor Daliarte, disse Palmeirim, que escusada coufa seria cuydar algué que a vos se pode encobrir nenhúa. Floriano do deserto se leuantou descontente de si, e o caualleiro da ponte outro tanto, e tornando a caualgar o milhor que pode, soo com seu escudeiro se soy pello campo abaixo, sem nunca querer que o conhecessem, engeitando o louuor, que lhe cada hum queria dar de suas obras, crendo que os homés ham de amar mais ser bos, que parecelo.

## CAPITULO L.

Como acabadas as justas entraram todos na torre e do que la passaram.

Omo o caualleiro da ponte se soy pollo valle abaixo, por algú espaço sicará falando em suas obras, desejando saber que sosse e algús apertaram co Daliarte que o quisesse directe; mas nunca se pode acabar co'elle, soomente disse contra Primaliam. He de muy gram preço, e pessoa que a vos mais que a ningué deseja contentar ou ao menos remedar vossas obras. Os amores de húa molher, cujo nome traz no es-

cudo o trazé apartado da conuersaçam destes senhores, có quem té muita amizade e reza. Veo aqui por seu mandado prouar se na auentura de Dramusiando e a achou ja acabada e pera saber o que auia nelle justou co que desejaua seruir. Do Duardos lhe pedio que dissesse o nome de qué seruia : ysso nos nam encobrira elle, disse a emperatriz Agriola, ao menos, se a conhecer algué, saberemos a causa, que té, pera perder se por ella. Senhora, disse Daliarte, o nome he Miraguarda e o seu parecer tal, que qué bé o sentir olha lo ba pera ver o que nunca vio e goardar se ba por na cayr nos perigos, que dahi lhe podé nacer. He natural d'Espanha, filha do conde Arlao, pessoa de muito preço e ella E tanto estremo fermosa, que ningué a vio húa vez, que na quisesse auenturar a vida polla tornar a ver outra. Do conde vos sey dizer, disse el rey Recindos, que he o que vos dizeys, de sua filha nă sey nada, porque ao tempo, que vim d' Espanha, era de tá pequena hidade, que inda se na dezia della. Nisto entrara na torre leuando aquellas senhoras pela mão, onde, depois de seré dentro, tiuera em tanto os edeficios e assento della, que quasi a olhaua por milagre, louuando em estremo a humanidade de Dramusiando e a consiança de si mesmo, depois que viră o modo da prisam tă solta, em que tiue-Tom, I. ra

ra aquelles homés. As varandas, janelas e eyrados, que cayá sobre as aguas daquelle gracioso rio, estaua tam bé assentadas e alegres, que aluorocaua os espritos pera desejar a conuersaçã dellas: alé disso as ramas dos altos alemos, que do fundo d'agoa saya, fazia os paços també assombrados e daua lhe tanta graça, que acendia o desejo pera os lograr e ná pera enfadaré nunca. Aquella noite ceará có tanta abastança de coufas ministradas por Dramusiando, como se fora no tempo de sua bonança. Ao outro dia, porque Flerida na podia sofrer estar em parte, onde lhe tanto pesar nacera, partira se muito cedo, fazendo primeiro Palmeirim merce da torre a Dramusando, que a aceitou delle co tença de o fernir em mayores confas, como depois fez, pondo lhe nome, estremo de fortaleza, que ella mmy bé merecia, affi pella muita, que nela auia, como pello que ja alli acontecera: dahi se sora ao apoufentamento de Daliarte, que ná era muy longe, tendo sempre no caminho muitas enuenções de cousas de folgar, co que hia enganando as oras do caminhar, pera na sentir o enfadamento. E tanto que entrará no vale escuro, donde Daliarte tomou, o nome, forá combatidos de tantas, que nam fabia fe recebessem coelas prazer ou espanto; porque se alguas era pera rir, logo se mudaua é outras de medo e temor,

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 339 mor, que faziam perder o gosto a tudo. Posto qu'este entraua soo no coraçam das damas, que os dos caualleiros coas cousas de prazer folgauam e coas contrairas nam se entristeciam. Alé de todas estas, que erá bé pera ver, soo a maneira do valle daua tanto que cuydar, que isto bastaua pera se ter é muito o saber de Daliarte. Poré depois que ao assento das casas chegara, que no mais fundo do valle estauá edificadas, na ouue antr'eles pessoa a que o modo e inuencă dellas nam fizesse espanto. Por isso nă escreuo a maneira de sua composiçã, que seria danar có palauras o que co ellas se na pode dizer. Alli os teue Daliarte algús dias tam abastados e seruidos, que na poderam ser mais em nenhua parte, em fim dos quaes Arnedos e Recindos se despedira dos outros senhores, seguindo hu via de França e outro de Espanha, sem outra companhia que dous escudeiros, nam querendo leuar configo seus filhos, porque mais em hidade de seguir as auenturas que de repouso estauam. Ao outro dia se partio o emperador Trineo, deixando també os seus contra a vontade da emperatriz, indo satisfeito de suas obras, cousa

que se muito deue estimar, quando elas sam boas. El rey se tornou a Londres con toda a outra companhia, e dahi se despedira o soldam Belagriz e Mayortes con tamanha saudade de do Du-

ardos, como lha fazia sentir o amor, que se elles sempre tiueram, mas primeiro que se fossem, do Duardos apartou o foldam, dizendo. Senhor, bé cuydo que vos lembrara ao tempo que desencantey el rey Tarnaes de Lacedemonia o que em meu nome co sua hirmaa passastes, do que me entam pesou muito. Pore ja agora se pode tudo esquecer pollo fruto, que dahi sayo. Sabey que Blandidom he vosso filho e seu, e eu nam lhe ousey tegora dizer a verdade, porque me guardey pera tempo, em que o milhor podesse sazer. Se quisesseys conhecer o erro de vossa ley e seguir estoutra, que he verdadeira, vosso pouo fara o que vos quiserdes e vos casareys co Paudricia, que faz a vida que ja ouuistes e lograreis a ella e a hú filho tanto pera estimar. Algú espaço esteue Belagriz, que nam respondeo a do Duardos, passando pela memoria o peso daquellas cousas, que quando ellas sam grandes, muito em as cuydar e pouco em executar se deue ocupar o esprito: e pondo os olhos em do Duardos, disse. Por certo, senhor, nunca tam abalado me vi co nenhúa cousa, que o tempo ou a fortuna me oferecesse, como agora estas palauras me fizera. Blandido estimo tanto tello por filho, que cuido que co'elle farey o que nunca tiue na vontade: co tudo quero me yr e a determinaçam que la tomar vos a sabereys de mi-Affi

Assi se despedio Belagriz sem mais concrusam do suas cousas, posto que depois a tomou boa. E có sua yda e de Mayortes se aluoroçara muito os outros pera se partir, como so Polendos, Belcar e Vernao, a que os amores de Vassilia na deixauam repousar. Tras estes se soy Primaliam có assa saudade de Flerida, que lhe queria be em estremo, leuando determinado caminhar soo, e passar pollas auenturas que lhe sua ventura desse esperimentar sua pessoa nos perigos, de que ja estaua isenta, na consentindo agrauar a ninguem, ne sorçar a que na tee sorça pera se desender, que a vida e a pessoa pera socorro dos fracos se ha d'auenturar.

### CAPITULO LI.

Do que aconteceo ao caualleiro, que justou na ponte, que ora se chama o caualleiro triste, co Primalia.

Partido Primaliam, andou tanto por suas jornadas por terra e por mar, que se chou no reyno de Lacedemonia, onde vindo lhe aa memoria Paudricia, e da maneira, que a achara, quando passou por alli no tempo da perdiça de do Duardos, desejou tornar a vela, pera esprimentar se nas molheres algum cuydado mora mui-

muito, que de seu natural sam tam mudauces, que de nenhua dellas se espera. E depois d'atrauessar a moor parte daquelle reyno, hu dia ja tarde aportou no valle descontente, onde nenhua pessoa entraua, que nam sentisse em si o nome delle : e antes que chegasse ao apousentamento de Paudricia, vio dous cauallos andar pello campo pacendo, e antreles conheceo pollos sinaes o do caualleiro, que justara na ponte, e na podendo cuydar que reză alli o trouuesse, olhou a húa e a outra parte e o vio lançado a sombra d'hús aruoredos sombrios e carregados, que na borda dagoa daquelle tristonho rio estauá, armado d'armas de negro co nodoas amarelas, que as ocupaua todas, tam tristes como entam o caualleiro trazia a vontade, donde a enuençam dellas fora tirada: e assi por ellas, como pollo cuydado, em que o sempre viam, lhe chamaua por aquella terra o caualleiro triste. Primalia o desconheceo algú tanto, porque nam eram aquellas as co que justara na ponte. Chegando se mais por ver qué seria, acabou de conhecelo polo escudo que tinha nas mãos e os olhos na figura delle, tratando a có tanto acatamento como se fora a propria por onde aquela imagé se sizera. Primalia se deceo por milhor poder chegar a elle, mas o outro ostana tam enlenado em suas cousas e no cuydado dellas, que o nam estoruara hu reuoliço muy grande, dizendo. Senhora, que fara que vos algu ora vio pera se perder por vos, e vos agora nam vee pera efperar algú bé? Peço remedio a esta ymagé de vossa fermosura, mas ella na o te pera mo dar. e se o té negamo, porque vos o quereys affi. Té vossas mostras tanto merecimento comigo, que me faze perder por ellas e eu ta pouco ante vos. que vos nam lembram meus males se nam pera fazer me outros mayores: se folgays de me matar, acabay de o fazer e na terey que sentir e sentireys vos a perda, que vos disso vé. O' Florendos, filho e neto dos mais altos principes do mundo, ta venturosos em suas cousas e tu ta sem ventura nas tuas, apartado da conuersaçam de teus amigos, metido na contenplaçã de hú cuydado sem sim, nacido de que de ti o na té. Miraguarda he, senhora, vosto nome: qué vollo affi pos, ou naceo coa vontade liure, ou teue o juyzo fraco pera sentir o que disse, que nam sey que vos veja, que depois se queira guardar de vos ver, ou se quizer na sey se podera. Estas e outras cousas passou o caualleiro triste comfigo soo, por onde Primaliam acabou de conhecer que era seu filho Florendos, e, como quem ja paffara pelo fio d'outras tays ymaginações no tempo da sua Gridonia, dova lhe as suas como se nisso fora a principal parte. E chegando se mais

mais a elle, disse lhe; Esforçado caualleiro, a qué vossos cuydados dá pena, ná lhe dareys quinhã delles? O caualleiro trifte leuantou os olhos e pondo os em Primalia, disse. Na os estimo eu tă pouco, que a ningué se na a mi os queira ver: mas que soys vos, que em tal tempo me estoruastes a contenplaçam delles? Por certo, se me ousais esperar, eu vos darey a emenda do desprazer que me fizestes: entá chamando a seu escudeiro, que a muy gram sono dormia, pedio fuas armas. Primalia na lhe respondeo, antes tornando a caualgar, se desuiou pello campo cnlazando o elmo, desejando esprimentar a forca de seu filho pera ser assi mesmo testemunha della. O caualleiro triste depois de armado e enlazado o escudo, estando ja encima de seu cauallo, vendo a pouca reză, que tinha, despedida a furia, có que o fizera, quis arrepender se, dizendo contra Primalia. Senhor caualleiro, se as palauras, có que vos desafiey, fizerá em vos algúa manencoria, peçouos que a percays e me perdoeys, que eu da yra co que as disse m'arrependo. Mas como a tençã de Primaliam fosse outra, disse. Do caualleiro, nam. sam eu a qué essas escusas há de tirar de seu prepolito. Tomando vossa licença fazey o que poderdes, que ja ey de ver o que ha em vos; ainda que o esprimente a minha custa. Entam

se arredará hú de outro e remetendo có toda a força, que os cauallos podiam trazer, quebraram as lanças nos escudos coa fortaleza do encontro e topando se dos corpos e cauallos, Primalia veo ao chão e rebentando a cilba do caualo ao caualleiro triste, cayo coa sella antre as pernas; poré nam có tam pouco acordo, que deixasse de cayr em pe, arrancando da espada có tanta presteza, que Primaliá o teue em muito e leuando també da sua, senhoreado ja de yra, começou de cortar naquellas armas e carne de seu proprio filho, có tamanha braueza como se fora seu imigo mortal: por onde se proua, que nas cousas da honra antre os excelentes varões, a opiniam della pode mais e te mais força que as amizades e grandes parentescos; porque os pais estima pouco matar seus filhos, né os filhos perder seus pays, como se pode ver por muitos acontecimentos destes, de que as historias antigas andá cheas. O caualleiro triste, vendo se em tal afronta, na sabendo a offensa que nisso fazia ao pay, que o gerara, começou ferillo tá sem piedade e por tantas partes, que em pequeno espaço as armas de cada hum foram assi desfeitas, que as carnes começaram sentir a fortaleza dos golpes, que se nellas recebia. Nos escudos na auia defensa e se a auia era muy pouca. O roydo dos golpes era tama-Tom. I.

algúas nouas de vosso gosto e contentamento: e porque a vos na ey de negar nada, eu sam Primaliam filho do emperador Palmeirim. Quando o caualleiro triste o ouuio nomear e conheceo que era seu pay, esteue pera cayr, na podendo softer em si tamanho pesar. Primaliam, que sentio nelle aquella fraqueza, o ajudou a foster, dizendo. Caualleiro, qué pera se combater té tá sobejo esforço, pera nas outras cousas nam deue mostrar ta pouco. Eu vos conheci muy be, quando me combati có vosco, agora vos conheço milhor, que sey o que ha em vos. O caualleiro triste na teue tempo de lhe responder, nem beijar as mãos, que Paudricia leuou a Primaliam pera dentro, alegre e contente de o ver em sua casa e as damas o leuaram a elle. E antes de outra cousa né praticarem em al, foram concertados dous leitos, ambos em húa camara, e elles curados de suas feridas, que ainda que nam eram grandes, o sangue, que lhes saya dellas era tanto, que os enfraquecia muito, como se foram de mais dano. Que esta he sua calidade, que onde falece nam tam somente na cor se parece, mas inda a fraqueza dos membros o manifelta.

### CAPITULO LII.

Do que passou Primalia co Paudricia e como soy a Costantinopla, donde veo noua que a frota do soldam de Babilonia era desseita.

Lous dias Primaliam e o caualleiro triste estiuera em casa de Paudricia ta seruidos e visitados della como lho fazia fazer o preço de suas pessoas e o contentamento das nouas. que lhe derá de do Duardos ser viuo. Que posto que de todo ja estiuesse desesperada de o poder auer, contentaua se de ter a vontade sogeita na lembrança de fuas obras. E a rogo de Primalia se mudou de aquelle assento pera o jardim das donzellas, onde dantes costumaua estar. E passados algús dias, que alli se detiuerã, dando lhe sempre conta da prisam de do Duardos e dos mais, que na torre estauá, se despedirá della, deixando a mais contente do que dantes viuia. O caualleiro triste, porque sua determinaçă nă cra seguir a via de Costantinopla, mas tornar a volta de Espanha, pedio a Primalia seu pay lhe desse licença pera o poder fazer, que lhe na negou, porque també como se ja disse, sua vontade, quando partio de Londres, foy caminhar soo, pera soo passar os pe-

la casa achara. Primalia por algu espaço esteue espantado d'a ver e assi o estaua o emperador e os outros delle ná falar. Assi que passada aquella detença, chegou se ao emperador e pondo os joelhos no chão, disse. Senhor se algu tanto me detiue em vos ná dizer qué era, ná me ponhaes culpa, que a mudança, que aqui vejo o causou. As nouas que da corte d' Inglaterra desejais saber, se as quereys de Primalia vosso filho, ante vos o tendes, elle volas dara de qué mais quiserdes. Entam tirando o elmo, có vir afrontado das armas e do trabalho do caminho. ficou com húa cor rosada no rosto, tá gentil home, que nenhua deferença achara nelle do dia que dalli partira. O emperador se achou tam sobresaltado daquella vinda supita, que nenhúa cousa lhe respondeo. A emperatriz e Gridonia o tomará juntamente nos braços tá apertado comfigo, que por hú espaço grande se ná pode soltar dellas, lançando cada húa tantas lagrimas co'aquelle prazer supito, como o poderă fazer co'algua noua triste, que lhe entă viera. Vasilia se veo també a elle, e abraçando a lhe disse. Senhora hirmaa, o principe Vemao sera muy cedo comvosco, porque vossas lembrancas na lhe dam lugar, que o deixé repousar sem vos ver. E querendo se apartar della, vio que a fermosa Polinarda o detinha polla falda

do arnes, estando de giolhos pedindo lhe a mão pera lha beijar, elle a leuantou nos braços, dizendo contra Gridonia. Senhora, ná cuydey que ca ouuesse cousa, que me tanto cuydado desse, pois o vosso bastaua pera me dar em que cuidar. Ella té a qué sayr sendo vossa filha e neta da emperatriz, minha senhora; por isso na me espanto que de cousas ta estremadas saisse hú estremo tamanho. O emperador o fez desarmar, e antes que o deixasse repousar, quis saber inteiramente todas as nouas d'Inglaterra, em especial de Palmeirim : e depois de as ouuir, quando soube ser filho de do Duardos e de sua filha Flerida e seu neto delle, o contentamento, que recebeo, foy tamanho, que nã o podendo encobrir, fez mil mudanças alegres tá fora de seu costume, que parecia cousa noua em homé tá defacostumado dellas. Este aluoroco ná foy foo feu, antes era ta geral pella criaçam, que em Palmeirim naquella corte se fizera, que cada hú mostraua por obra o quinham, que de tamanho prazer sentia, se na Polinarda, que ainda que sobre todos estimasse aquella noua e seu contentamento fosse muito alé dos outros. ningué lho sentia se na Dramaciana, a qué nenhúa coufa sua era oculta. Na corte se começara grandes festas de gente meuda, que caualleiros auia poucos. E dous dias depois da vinda de .Tom. I.

Primalia chegou Vernao, co que Vasilia acabou de ser contente e perder o receo, em que dantes viuia: que no grande be querer ou cousa que se muito deseja, qualquer tardança faz recear mil cousas, que o coraçam sospeita. Tras elle cada dia vinha outros caualleiros, co que a corte pouco a pouco se foi nobrecendo. Nam passaram muitos dias depois da vinda destes sephores, que a Costantinopla chegou hú caualleiro da casa do Soldam Belagriz có recado ao emperador, que o recebeo como messageiro de tal pessoa, e dando lhe hua carta de crença, depois de manda la ler, lhe disse: agora podeis dizer todo o a que soys vindo. Senhor, respondeo elle, o soldam, meu senhor, beija vossas reaes mãos fazendo vos faber que o dia, que chegou a sua casa, que ba muito poucos, achou nouas como o solda de Babilonia e todo seu estado, ajudas de parentes e aliados, vinha sobre vosso imperio, co tença d'o leuar nas maos, crendo que o poderia fazer pela falta de caualleiros, qu'é vossa casa auia: e ora estando pera mouer seu exercito, soube que algus senhores de seu reyno se lbe reuelaua co todas suas terras, nă podendo sofrer tă duro senhorio: e porque isto lhe foy descuberto por algús, que na mesma consulta eram, quis, primeiro que nenha mouimento fizeste, prouer na seguridade de seu es-

tado; poré as cousas estauá ja tam danadas, que na o pode fazer sem morte de mais de cem mil pessoas d'hua e outra parte: por onde na tă somente sua armada sicou desfeita, mas ainda elle posto em tamanho receo, que, esquecido de tomar o alheo, tomaria por partido ter ja seguro o seu, de que ao Solda meu senhorpesou em estremo, que quisera que vossa magestade nos taes tempos soubera o que tinha nelle. Por certo, disse o emperador, do soldam Belagriz conheci eu sempre ser grande meu amigo. A noua, que me por vos manda, lhe tenho muito em merce, na por temor, que dessa gente tenha, se nam polla vontade, que pera esse caso offerece. Vos repousay oje, amenha partiruos eys, ou quando vos quiserdes, que pera tamanhas jornadas algu repoulo ba mester. Poré primeiro me day nouas em que desposiçam o soldam fica, pera se foré como espero, sentir o contentamento, que se co'ellas deue tomar. Senhor, disse o caualleiro, hi na ha outras se nam des o dia, que da corte d'Inglaterra partira, sempre esteue em boa desposiçã, ocupado em outras cousas de las, que sam tantas, que sempre auera que dizer, se ouuer qué as ouça. Vos dizeys verdade, disse o emperador, que esta prisam de do Duardos foy cousa tam sinalada, pello que della sucedeo, que, quanto hi ouver Yy ii

mundo, auera que falar nella. Acabadas estas palauras o emperador se recolheo co'a emperatriz a dar lhe aquellas nouas e o caualleiro se foy a sua pousada e ao outro dia se partio co reposta caminho de Niquea; e a corte do emperador co'a certeza do desbarato do soldá sicou tá quieta e segura dos medos, em qu'estaua, como se nunca os tiuera de nenhúa cousa: posto que estes ná entrauá nos corações dos esforçados, e assi he bé, pois o natural da guerra he os mais ousados estarem mais seguros e os menos com mayor medo.

# CAPITULO LIII.

Em que torna a dar conta do caualleiro triste.

Porque nunca tee qui se deu conta de Florendos, silho de Primaliam, que agora se chama o caualleiro triste, da o autor a desculpa, que pera isso té, e he esta. Ao tempo, que elle sayo da corte de Costantinopla de mestura com outros muitos cada hú per sua parte, soy seu caminho tá desuiado de todos, como se aqui dira. Florendos sayo da corte có preposito de hir ter aa grá Bretanha e hindo seu caminho contra essa parte, chegou a húa cidade porto de mar, onde achou húa nao de mercadores fretada pera Inglaterra, metendo se nel-

la por ir em menos tempo, desferirá do porto co vento prospero e co'elle caminhara te vista de Inglaterra, onde cuydará tomar porto, se o vento na lho estoruara, o qual se lhe trocou ta prestes ao reues de seu desejo, que em pouco espaço lhe fez perder terra de vista. Nisto veo a noite co tamanha escorida e o vento se auiuou de maneira, que o piloto perdeo de todo o tino da viajé e os marinheiros andaua tam sem acordo, que o ná tinhá pera mais que cuidar na morte e na esperaua por seu trabalho guarccer a vida: em a nao foi o rumor e medo tá grande, que nenhúa pessoa, que hi fosse, tinha esforco se na pera chorar. Florendos, que em húa camara hia, ouvindo as vozes de todos e a perdiçã tam chegada, em que se via, sayo fora, e mais có ameaços que rogos fazia trabalhar os marinheiros, que ja o na faziá, por lhe parecer escusado. Assi sostiuerá a nao te o dia, co'a claridade do qual esforçara algú tanto, mas né por isso o vento era menor, antes fempre parecia que se dobraua é muito mayor cantidade. Esta tormenta correra oito dias co suas noites, sempre aruore seca, sem nunca poderé ver terra, né saber a que parte era lançados. Na fim delles, cansado ja o tempo de os perseguir, bonançou o vento e achará se tá longe d'Inglaterra como aquelles que era lançados na costa de

Espanha e tam metidos nella, que quasi estauã no fim da terra da belicosa Lustania, prouincia entam pouoada de muitos e muy estorçados caualleiros, onde por vertude do planeta que a rege, os ouue sempre muy famosos; posto que naquelle tempo os que mayor fama tinhá erá ydos em busca de Recindos seu natural rey e senhor, de que se entam nam sabia por estar na prisam de Dramusiando, como se ja disse. E, reconhecendo os marinbeiros e piloto a terra, determinară sayr na cidade d'Altarocha, que depois chamara Lixboa, cujo nome dize, que se deriuou dos fundadores della. Florendos vendo se tá afastado donde leuaua seu pensamento e que sua fortuna o lançara tá longe, nam sabia encobrir o pesar, que recebia; porem como co' ele na se podia cobrar o que seu desejo queria. apartou de si aquelle descontentamento e tomando fuas armas mandou lançar o feu cauallo e d'Annelo seu escudeiro fora, nam querendo entrar na cidade, porque naquelles dias mais nas florestas que nos lugares as auenturas estauá certas. Assi começou caminhar pollo reyno de Portugal, passando por muitas cousas de perigo, em que por vezes o correo assaz, tanto a sua honra, que a fama que dalli lhe ficou, o fez ta conhecido naquella terra, que se ná falaua em al. E assi discorrendo a húa e a outra parte, indo hű ٠....

hii dia be descuydado do que lhe podia acontecer, a oras de vespora, sendo no mes d'abril, se achou ao longo da ribeira de Tejo, que com suas mansas e graciosas agoas rega os principaes campos da guerreira Lusitania atee se meter no mar. Como naquelle tempo toda fosse cercada de muitos aruoredos, empedia a vista d'agoa é muitas partes. Pois, caminhando por ella acima, nã andou muito que no meo d'agoa em hú pequeno ilheo, que o rio fazia, vio hú castello roqueiro tam bem assentado e guerreiro, que era muito pera ver e muito mais pera temer a que nos perigos delle se visse, antes que la chegasse, quanto hú tiro de pedra, vio ao longo d'agoa tres donzellas fermosas, que por baixo dos aruoredos andauá folgando, logrando as sombras delles, que naquelle dia eram pera isso, por ser de muita calma, andando tá metidas no gosto de seu desensadamento, que o nam sentiram se nam a tempo que ja estaua tam perto, que lhe nam poderam fogir. Florendos pos os olhos em todas e na que lhe pareceo de mayor merecimento, segundo o acatamento, que lhe as outras faziam, vio tamanha deferença de fermosura, quanta nunca cuydou que d'húa molher a outras molheres podesse auer, tendo pera co' ele tamanho poder aquellas primeiras mostras, que no proprio instante o seu coraçam, que

que dantes era liure, conuerteo sua liberdade isenta em cuydados desesperados, que muitas vezes lhe faziam desejar a morte, pera menos perigo ou mayor remedio da vida. Como esta afeyçam o posesse naquelle desejo sem sim, acrecentou lhe muito mais ver nella co hua seguridade onesta, graça, despejo e desenuoltura, tudo conforme a seu parecer, cousas, que obrigá os homés se mais perder por ellas. E vendo que se recolhia ao castello, na teue juizo, pera lhe falar, que o espanto do que vira lho deixara de todo toruado. Poré depois que se achou soo no campo e vio a ellas dentro, desembaraçado da toruaçă primeira, começou a fentir aquelles nouos acidentes namorados, em que o seu coraçã se via, co tamanhos sobresaltos como o amor té onde suas obras abrangé: e indo contra a porta do castello a achou cerrada de todo e no alto della, qu'era de pedraria, vio hú escudo de marmore, encaixado na mesma pedra e posta nella em campo húa imagé de molher, tirada pelo natural da que vira no campo, tanto ao proprio, que na soube fazer nenhua deferença d'húa a outra. Tinha no regaço húas letras brancas, que deziá: Miraguarda: e be lhe pareceo que aquelle seria seu proprio nome e bé conheceo que o nome dezia verdade, que a senhora delle era muito pera ver e muito mais

pera se guardarem della. Mas a tença porque as letras alli se posera na era esta, se nam porque se guardassem do gigante Almourol senhor daquelle castello, de que depois tomou o nome; que ele as pos alli pera mostrar que a ymagem do escudo era pera a veré e elle pera se guardaré delle. Ho qual, pera fazer sua tençam verdadeira, sayo de dentro ao tempo que Florendos estaua lendo as letras e deriuando nellas seu mal. armado de folhas d'aço verdes, nam menos fermosas que fortes, em hú cauallo negro tá crescido e forte, como era necessario pera soster ta gră peso, dizendo contra Florendos. Por certo, caualleiro, essas letras vos mostraria a vos, se as bem entendeys, qua escusada vos fora estadetença. Se os outros receos, em que m'ellas meté, disse Florendos, ná fossem mayores que o medo, que me vossas palauras fazé, eu os passaria co menos dor da que me jaa ora da. E assi de palauras em palauras vierá em tamanha yra hū do outro, que ouuera hūa batalha assaz temerosa e de muito perigo, em que o gigante Almourol mostrou be seu esforço; mas como Florendos lhe fizesse vantaje, vendo que o via d'antre húas ameas a senhora Miraguarda co Lademia e Ardemia suas criadas, sez tanto E armas, que o desapoderou de toda sua força, trazendo o tá mal tratado, que por nenhúa via Tom. I.

podia escapar de suas mãos, se ella nã decera abaixo, que lho pedio, dizendo. Caualleiro, peçouos, se algua cousa ha no mundo, que vos obrigue deixar esta batalha, o façays por amor de mi e na mateys esse gigante, que he pessoa a que muito deuo e o principal goardador, que nesta fortaleza tenho. Senhora, disse Florendos, essas palauras equé as diz, me obrigam tanto, que nam sey por qué mais que por ellas fizesse. O gigante pode fazer de si o que quiser e vos de mi o que mandardes, que em tal estado me vejo, que nam sey se faria outra cousa. Miraguarda lh'agradeceo sua vontade, recolhendo se pera dentro e Almourol co'ella. Florendos ficou fora, ferido de suas mostras, co mayor dor do que lhe entam dauam as feridas do gigante. de que o curou seu escudeiro. E depois de são esteue alli muito tempo, guardando o escudo de Miraguarda, pera mostrar o preço de sua pessoa, combatendo se có todolos caualleiros, que alli vinham, vencendo os có tamanho louvor seu, que os que era famolos o buscaua de longe pera esprimentar suas pessoas e obras, sem nunca o gigante ter necessidade de sayr fora, porque elle lhe franqueou sempre o campo de todos os que alli viera. Se algú ora lhe vagaua tempo o passaua por baixo dos aruoredos em contemplações tristes, contando se a si mesmo

seus males e outras vezes aa imagé, que estaua fobre a porta, affoffegada pera ouuir, muda pera lhe responder, na qual achaua tam pouco remedio como se esperaua d'húa estatua. E co quanto Miraguarda via todas estas cousas, era tam liure de condiçam, que sofria seu seruiço delle pera seu gosto della e dessimulaua ho que via por lhe negar o galardam em tudo. Nelta continuaçă esteue Florendos tantos dias, que se comecou de descobrir a fortaleza de Dramusiando em Inglaterra e perdiçă daquelles principes e esforçados caualleiros: e porque a confiança, que a Miraguarda nacia de suas obras era grande, ho mandou la , crendo que aquella ventura se acabaria por elle e ella ficaria co'a honra de tam crecida vitoria, pois por seu mandado entrara nella. Partido Florendos, contente de sua senhora lhe mandar algua cousa, em que a seruisse, chegou a Inglaterra, ja quando tudo era acabado por mão de Palmeirim, como se atras disse. E sabendo que todolos que estauam na corte vinham ver a fortaleza de Dramusiando os esperou na ponte, onde passou o que se ja disse. Pois tornando a Miraguarda, ja atras se mostra cuja filha era e quam estremada em parecer e fermosura a fizera a natureza; poré nam se disse a rezam porque naquelle castello estaua, que era esta. Como antre nos as molheres té tanto **po-**

Zz ii

' poder, que tudo vencem, em especial as fermosas em estremo, qu'estas obriga os homés a nam temeré os perigos pera os cometeré, nem sentir os seus receos pera os passar, ouue na corte de Espanha, onde o conde, pay de Miraguarda, sempre andaua, por ser pessoa de muito preço e alta valia, tantos competimentos de caualleiros sobre qué a seruiria, que corrompendo se este desejo nos de mayor calidade, auia sempre tantas justas e torneos e enuenções, gastos demasiados, que quasi todos ou a mayor parte se achaua gastados delles e da desorde. com que se fazia, de que a raynha recebia pena e desgosto, vendo, qu'é tempo qu'el rey seu senhor era tora do reyno e ella viuia em continua tristeza, seus naturaes passaua os dias em mayores alegrias do que nunca costumara. Depois disso as competencias forá em tamanha rotura, que, nacendo dellas discordias grandes. ouue bandos, em que morrera algus senhores principaes e caualleiros famosos, e hia em tanto crecimento, que se assi na atalhara co sua temperança e discriça, Espanha fora posta em mayor destruyçã do que ja foy em outros tempos. Mas o conde, qu'é estremo era discreto e sesudo, mandou chamar ao gigante Almourol, pessoa de mais credito na corte do que de gigante se esperaua, e lhe rogou que a quisesse ter

em sua guarda có algús caualleiros, que lhe daria tee ser tempo de a casar, pois entá auia rezões, que o estoruaua: e mandou sua filha có quatro caualleiros de sua casa e algúas donas e donzellas pera a seruiré e acompanharé: esteue no castello de Almourol tanto tempo, que aquellas discordias sorá esquecendo e ella sahio delle pela maneira que se adiante dira. Por onde se cre que muitas vezes os grandes males sam principio de mayores bés.

### CAPITULO LIV.

Como Palmeirim se sabio da corte d'Inglaterra e do que lbe aconteceo.

Esteue tantos dias Palmeirim na corte del rey Fradique d'Inglaterra seu au00, que algús sem reza começava d'estranhar sua detença, de que teue pouca culpa, que sorça de rogos e palauras de sua máy lhe deteue mais do que lh'a vontade consentia; porque Flerida queria co'aquelles poucos dias de sua conversaça satisfazer a tristeza dos outros, é que o na vira. E porque ja entá parecia mal tamanho descuydo de sua partida, na pode al fazer se na dar lhe licença e també a Floriano que també se despedio. Palmeirim depois que se despedio

de do Duardos e Flerida, se foy al rey que por nenhúa via o quisera deixar, crendo que segundo sua hidade o na podia mais ver: mas prometendo lhe que o mais cedo que podesse tornaria, se partio, deixando tamanha saudade naquella corte como se nunca a tiuera doutra pessoa: poré inda esta se satisfez algutanto co ficar Floriano, que co sua partida, que durou pouco depois da partida de seu irmão, se dobrou tanto que co nenhua pessoa se podia praticar em que se na achasse algu sentimento triste polla perda da conuersaçã de ram singulares principes. E posto que a partida de Palmeirim fizesse grande abalo em el rey e Flerida, muy mayor o fez Floriano do deserto: porque assi como este de mais pequena hidade antr'eles se criara, assi a afeiça de suas obras e amizade em todos era mavor, có quanto as de Palmeirim por cima das suas eram estimadas. Palmeirim caminhou por suas jornadas nam sabendo a que parte guiasse, que pera Costantinopla nam ousaua, tendo inda na memoria a defesa de sua senhora Polinarda, contentando se algu tanto da lembrança de cujo filho era: cousa que dantes na sabia, cobrando co'isso noua ousadia pera sem tanto pejo a poder seruir. E indo assi satisfazendo se a si mesmo có aquelle nouo parentesco, que tá alegre o fizera, sendo ja alongado da cidade de Londres

dres, foy ter em hú valle despouoado e grande , no meo do qual estaua hú aruore tá de. sacompanhado de outros, que dalli bó espaço nam auia outro nenhú, tá crecido e fermoso que có seus compridos troncos e graciosas ramas ocupaua grá parte do campo. Ao pe da aruore jazia hu caualleiro dormindo vestido de armas negras, e no escudo, que a sua cabeceira estaua, em campo negro hú vnicomio branco manchado das mesmas cores de negro. Palmeirim. que o vio sem cauallo nem escudeiro tá soo e os peitos em terra, ouue doo delle, parecendo lhe que estar assi nam seria sem algua fortuna ou desastre grande, e que deuia ser homé de preço segundo o atauio de sua pessoa. E desejando ver se o que lhe parecia era verdade, pos lhe o conto da lança nas costas, dizendo. Acorday senhor caualleiro que em tal lugar có menos seguridade se deue tomar repouso. O outro que se sentio tocar se leuantou a grá pressa apunhando da espada: mas como estiuesse sem elmo Palmeirim o conheceo, que era o principe Graciano: e espantado d'o ver em tal lugar e daquella sorte disse. Senhor Graciano pera qué tanto vos deseja seruir, co menos yra o aueis de receber, e tirando o elmo pera que o elle conhecesse, na pode Graciano tanto encobrir o contentamento de tamanho bé em tempo tam

necessario: dizendo. Ja sey senhor Palmeirim, que rodolos desastres alheos se ham de curar co vossas obras. E porque deteruos em palauras pera contar o que passa seria grá perda pollo que pode suceder, hi vosso caminho e valereis a Platir e Floramam que vam em muy gra risco de se perderem: e eu yrey nas ancas do palafrem de Seluiam e se nos na podermos alcançar juntemo nos nestes dez dias na ermida do padrá esquerdo, que he daqui dez legoas. Palmeirim ficou naquelle concerto, e pondo as pernas ao cauallo sem mais esperar tomou hu galope apressado seguindo pello valle abaixo. Mas nam andou muito que encontrou có dous caminhos e nam sabendo qual tomasse, vio vir por hu delles hua donzella descabellada fogindo com tamanha pressa como lhe daua o temor que comsigo trazia: Palmeirim, desejando saber a reză porque fogia a deteue, tomando a pollas redeas do palafrem, e ella lhe disse. Senhor deixa me, que mais mal me fareys em determe que be em querer saber de mi nenhúa cousa, pois em fim m'ba d'aproueitar bé pouco. Ysso na sey eu, disse Palmeirim, mais primeiro que vos deixe saberey de vos a reză co que fugis. A donzella, que por nenhu modo se queria deter, disse. Pois pera me deixar les na aproueita pediruolo, tornai comigo e mostrar vos ey o que tanto desejays.

Palmeirim a seguio, e na andou muito que ouuio gra roydo d'armas contra a parte onde hu castello estaua. Chegando se mais, vio em hú pequeno campo, que ao pe delle auia, te dez caualleiros em batalha có dous, que se defendiam tam marauilhosamente e ofendiam co tamanha braueza e esforco; que os outros lhe ná oulauá ja ter campo:, fazendo nelles tamanho destroco. que nenhú golpe dauá, que na fosse de muito dano: e a porta do castello estauá algús homés de pe, que tinha antre: si duas donzellas fermodas pera as meter dentro; mas os dous companheiros trazia tanto tento nisso, que na dauam lugar a se abrir a porta. Palmeirim os esteue olhando ha pequeno espaço, contente de ver suas obras, louvando antre si sua valentia como merecia ser lounada. Os canalleiros, que co elles combatiam pollos pronder, de cansados é desbaratados na podia ja comfigo, jazendo estirados no chão os cinco delles có tá pouco acordo; que o ná tinhá pera se leuantar né valer a seus amigos: pore os dous na endava ta sãos, que seu sangue deixasse de tengir as eruas do -campo, e a hú delles matará o cauallo, e pelejaua a pe co tanta destreza, que nenhii golpe dana a que as armas teuessem resistencia. Nisto -fayo por húa porta falfa do castello hú caualleiro de grá corpo, armado d'armas verdes, em hú Tom. I. caeauallo ruão, acompanhado de dez pides, brandindo hua lança co tanta força, que a quebraua, dizendo contra os seus. Arredaiuos fracos e couardes, deixay esta minha lança romper as carnes desses mal auenturados, que tanto pesar me tem feito. Poré Palmeirim, que assi o vio vir, temendo que sua chegada fosse muito danosa, segundo o que nelle parecia polla grandeza de seus membros, lhe sayo diante, dizendo. A mi mostray vossas forças e nam a que as ja nă té pera se defender : e remetendo a elle se encontrará com tanta força, que ambos vierá ao chão, de que cada hú teue em que cuydar. Arrancando das espadas começará hua batalha tá cruel e espantosa, quanto auia muitos dias que cada hu delles se na vira em outra tal: os dez piáes, que do castello sayrá, forá ajudar os caualleiros que andauá em batalha có os dous, crendo que pera seu senhor na avia mester ajuda, e poserãos em tá fraco estado polo muito que auia que pelejaua, que por força os prenderam. se a este tempo na chegara Graciano nas ancas do palafré de Seluia, que co sua chegada sez tanto em armas, que os dous tornará sobre si, sazendo tamanho estrago, que em pequeno tempo na ouue que lhe esperasse golpe. Palmeirim, que fazia sua baralha co Darmaco senhor do castello, vendo se em necessidade de mostrar suas for-

cas, pelejou tá valentemente que desatinado de todo o fez vir a seus pees, co hua ferida na cabeça tam grande, que lhe chegou aos miolos, de que logo rendeo o esprito. E tirando lhe o elmo por ver o estado em que estaua, vio que ja era morto e a sua alma arrancada da carne, pera yr pouoar outro lugar pior, que era o inferno, verdadeiro galarda de suas obras. Os outros que inda andaua na batalha, vendo seu senhor morto, desemparara o campo, fogindo co tanta pressa, como qué cuydaua que nela soo teria sua goarida certa. Palmeirim se chegou as donzellas, que estaua pasmadas do que vira: e mais de ver ante si morto aquelle temeroso Darmaco, que em tamanho temor os posera, e vendo as fermosas e inda toruadas do medo, lhe disa se. Eu, senhoras, inda agora nam sey o agrano que aqui vos fazia, porque ninguem me deu conta delle, mas sey que nam soys vos a que se nenhu deue fazer. Nisto chegara Platir e Florama co os rollos descubertos, os elmos tirados a abração, agradecendo ihe o beneficio, que delle recebera por lhe acodir emotempo ta nes cessario. Ao senhor Graciano, respondeo elle, podeys agardecer esta ajuda; que eu mal adeuinhaua o perigo em que estaueis. Entá se recolheră todos ao castello, onde nă estaua outra gente se na duas donas velhas, que fazia pranto pel-Aaa ii

, ;

::

Ç

12

ŀ

ť

la morte de Darmaco: poré vendo seus imigos dentro, conuertido o pranto em temor e medo d'as matar, dissimulară e encobriră seu odio mortal, vindo co palauras lisonjeras, ensinadas de fua fortuna e necessidade, pedir misericordia das vidas, que lhe Palmeirim otorgou, porque sua condiçă nam consentia negar nada a molheres. As donzellas forá apousentadas por si, Platir e Florama curados per mão do escudeiro de Floramă, que naquelles casos era grande homé, e Palmeirim quis logo saber a vida e nome do fenhor do castello, e ningué lho soube dizer se nă hua daquellas donas, que era sua may: della soube que se chamaua Darmaco, filho do gigante Lurco, que Primalia matou em Costantinopla, quando o acusou pela morte de Piriquin de Duaços. E por ser filho da dona, que na era de naçam de gigantes, sayo de menos corpo que gigante, poré tam esforçado e danado em suas obras, que ainda alli parecia abranger as reliquias do origé donde procedia. Por isso nam he de espantar obrar mal que na perseueraça de mas obras he gerado e nellas se cria.

## CAPITULO LV.

Em que, da conta de que eram as donzellas e de como alli vieram ter.

To Steue tres dias Palmeirim no castello de Darmaco, vendo curar aquelles caualleiros seus amigos, que tanto dano recebera dos pouoadores delle: e vendo que ja estaua em milhor desposiçă, se despedio delles, pedindo primeiro aas donzellas lhe dissessem porque reza Darmaco as mandaua alli trazer. Hua dellas. que era mais despejada e de mais dias, lhe disse. Senhor caualleiro, nos somos filhas de húa dona que daqui cinco legoas té hú castello, em cujo poder estauamos ta guardadas, que nenhu receo né medo tinhamos destes desastres, em que nos agora vimos: mas como nenhúa pessoa pode fogir aas cousas que ha de ser, este Darmaco, de que se minha may ne nos na temiamos, vsando de suas obras, que fora sempre matar que lho na merecia e forçar donzellas, mandou dez caualleiros ao castello onde estauamos, os quaes entrando de supito nos tomara por forca a nos e a hua nossa prima, que ahi estava e nos trouueram sem auer dos das lagrimas de minha may, que lhe muitas vezes pedio quisessem tomar

mar toda sua fazenda e nos deixassem a nos. E trazendo nos pera este castello encontraram co' esse caualleiro, que acodio depois de vos em companhia do vosso escudeiro: e como o tomassem descuidado, remetendo a elle o encontrará tam de supito, que o derribaram do cauallo: e contentando se delle, porque era fermoso, o trouueram, deixando o caualleiro a pee sem nenhú querer chegar a concrusam de batalha, posto que muitas vezes lho pedio, dando por escusa que na auiam de fazer o que por outro lhe era defeso, antes caminhando có muita pressa nos trouueram a este castello onde nos queriam meter, se a este tempo nam chegaram essoutros dous caualleiros, que fizeram tanto em armas, que alé de nos defender por muito espaço, matară muitos delles co'a força de seus golpes: mas nisto acodio Darmaco, de qué ja nã podera defender se, pollo muito que tinha feito, fe o vosso socorro nam fora. Palmeirim estene estranhando a maldade de Darmaco e rindo se do desastre de Graciano, dezia. Parece me, senhor, que aquelles caualleiros de vos tener em pouco lhe veo nam querere batalha comuosco. Entam soube delle como depois que o derribaram, se viera ao pee da arnore, onde o Palmeirim achou, a esperar Florama e Platir por hu concerto que antrelles auia, e achando os ja alli, lhe deu

conta como aquelles caualleiros leuauam as donzellas e o que passara co'elles, por onde os seguiram te os alcançar, e a donzella, que Palmeirim topou fogindo, era a prima das outras. que se soltou ao tempo que Florama e Platir chegará, e tanto que tornou co'elle e o deixou na batalha, se foy a mayor pressa, que pode, pera o castello de sua tia. Sabidas todas estas cousas, Palmeirim fez merce do castello as donzellas co o mais que nelle auia, em satisfaçã da afronta que alli receberá: e despedindo se de Platir e de Florama e de Graciano, se partio caminhando por suas jornadas como dantes fazia. Tornando aos caualleiros, que no castello das duas hirmaas ficara, que ja enta se na chamaua de Darmaco, como suas feridas fossem curadas na conuersaçã d'aquellas donzellas fermosas, que co seu parecer faziá outras em que as olhaua, na podera tanto encobrir em si aquelle desejo que lho ellas na sentissem, especialmente em Graciano e Platir; que Florama inda entam nam queria errar ao amor d'Altea: e assi pollos veré gentis homés e bé falados, como por ellas sere em conhecimento da boa obra, que delles receberă, pagară lhe o amor que lhe tinham, ou mostrauam ter co outro ygual ao seu: por onde, depois que de suas feridas forá sãos, passaram algús dias a seu gosto naquelle castello. Gracia-

no co'a mais velha, Platir co'a outra; cada hú tă contente da sorte que lhe coubera, que nenhũ se auia por enganado, te que a máy dellas veo ter co'elles sabendo ja da morte de Darmaco, que antes disso nam ousara sayr de sua casa, e com sua vinda se estoruou o prazer de todos, na podendo víar do que te li costumară, antes parecendo lhe ser tempo de se partiré o fizerá: pedindo licença aquellas senhoras fermosas, que bé contra sua vontade lha derá, rogando lhe que co'a may de Darmaco se ouuesfem piadosamente, pois a sua inocencia na merecia culpa nas obras de seu filho. E ellas por mostrar vertude, ou vsando da liberalidade sobeja, que as vezes o defonetto amor comfigo traz, que faz nam sentir o que da, ou o que podé auer mester, lhe derá o castello em sua vida, assi como o receberá de Palmeirim. Todos tres se guarnecera, primeiro que se partissem, de muy boas armas, das muitas que Darmaco costumaua ter, escolhendo cada hii as que lhe milhor armara, e affi o fizera de cauallos, que Darmaco de rudo estaua prouido; e metendo se ao caminho, seguira a via de Costantinopla, crendo que entá aquella corrte antes que a nenhúa do mundo ros causileiros finalados acudirá, antre os quaes elles queria que vissem suas obras : porque sempre fam

de Palmeirim de Inglaterra. 377 sam de mayor fama, onde có mais perigo se mostrá.

## CAPITULO LVI.

Do que aconteceo a Palmeirim d'Inglaterra depois que se apartou de Graciano, Platir e Floramã.

Epois que Palmeirim se partio do castello de Darmaco, andou tres dias por suas jornadas sem achar nenhúa auentura, que fosse dina de memoria: e ao quarto, sendo ja quasi sol posto, ouuio contra a mão dereita grá roydo d' agoa; e indo pera aquella parte, vio o mar, que có a furia do vento, que entá fazia, andaua leuantado e batiá fuas ondas có tanta força nas concauidades, que por espaço de tempo tinhá feitas nas rochas, que por alli auia, que o seu to foaua muito longe: posto que o que naquellas barrocas andaua fazia tamanho terremoto nellas que parecia que toda a rocha caya. Andando ao longo da costa vendo aquellas obras da natureza, lançando os olhos a todas partes, porque co'a ocupaçam delles o seu cuidado algú tanto se desuelasse, vio antre duas pedras, onde a agoa fazia remanso, hu batel grande preso por húa corda fora na terra e dentro delle dous remos postos em seu lugar, sem nenhúa pes-Tom. I.

soa, que os gouernasse, de que se muito espantou: e mandando a Seluia que lhe tomasse o cauallo, que queria entrar no batel, porque na podia presumir como alli estiuesse tam desacompanhado de gente. Seluia lhe foy aa mão dizendo, que as cousas donde se na alcançaua vitoria se na auia d'esprimentar sem necessidade; poré vendo que o na podia tirar de seu preposito, o deixou vsar de sua vontade, que nas cousas onde ella he vencedora nam se estima a reză: e tomando lhe o cauallo, Palmeirim se meteo no batel, e ainda nam era dentro quando Seluia lhe bradou, que se saysse; que hia desarmado: entá virou os olhos a terra e vio se alongado della quanto hu tiro de pedra, e remando por se tornar na teue tanta força que a do fado ou encantamento ná fosse mayor pera o desuiar; porque o vento alé de ser contrairo se auinou tanto, que alongou o batel muy longe. Palmeirim deixou os remos, crendo que aquella mudança nam seria sem algua causa: na andou muito que perdeo a terra de vista. Seluia ficou ta agastado d'o ver assi yr, que nenhua cousa o fazia alegre; e depois d'esperar tres dias naquelle lugar por ver se tornaria o batel, ou passaria algua barca, em que elle o fosse buscar, nam vendo remedeo, se foy caminho de Londres leuar nouas al rey: e indo admirado de tal acon-

acontecimento e fim duvidoso, vio vir dous caualleiros, hú delles trazia as armas de branco e pelicanos de prata e o outro de roxo e encarnado: chegando se mais a elles, conheceo que era Francia e Onistaldo, de que algu tanto ficou contente, crendo que dando lhe conta do que a Palmeirim acontecera, estimaria pouco o trabalho d'o yr buscar, que este he hu be que a amizade té, os grandes perigos estimalos pouco nas cousas onde se elle ha de mostrar. Francia, que o conheceo, vendo o assi vir em cima d'bu cauallo có outro pola redea, reccou algú desaftre; mas depois que elle e Onistaldo souberam o que passaua, tiueram em menos seu receo; e aconselhando lhe que nam fosse a Londres, temendo que aquella noua fizesse algum aballo em el Rey e Flerida, lhe disseram que os aguardasse em algum lugar certo, e com isto se despediram delle co preposito de o yr buscar. atrauessando o mar a todas partes. Seluiam, nam sabendo que fizesse, determinou yr se ao gigante Dramusiando, que o recebeo muy bé, e rogando lhe que por nenhtia via se partisse do seu castello te sabere nouas de Palmeirim, se armou de todas armas, assentando em sua vontade correr todo mundo em sua busca. Seluiam, que naquelles dias na podia ter repouso, nam quis sicar alli, antes se soy co elle so tença de o nam dei-Bbb ii

deixar em quanto naquella demanda andasse. Desta maneira se partio Dramusiando do seu castello, passando muitos dias primeiro que tornasse a elle, do qual se aqui deixa de falar tee seu tempo e torna a Palmeirim, que indo pelo mar como se ja disle, andou todo aquelle dia e noite e ao outro em amanhecendo se achou ao pe de húa rocha fragosa e alta, que o mar fizera alli por espaço de tempo em ilha, a seu parecer despouoada, porque nella na vio outra coula sena aruoredos espessos e altos, isto quanto ao que se de fora julgaua. E saltando do batel em hú porto, que antre dous outeiros estaua, começou sobir per hu pequeno e estreito caminho, que na aspereza da rocha se fazia, tam ingreme pera cada parte, que qué pera algua dellas escorregasse, alem de ser muito perigo, nă podia parar se nă dalli muy longe. Esta sobida lhe pareceo tamanha, que, primeiro que a mea costa chegasse, descansou tres ou quatro vezes: a derradeira se achou em hú campo no meo do qual estaua hú padram de marmor d'altura du homé coletras no alto delle, que deziam: Nã passes mais auante. Posto qu'estas palauras punham receo a que as lia de na passar, ou se tornar, em Palmeirim, alé de fazeré pouco, auiuaram lhe a vontade pera prouar os medos, que se dalli podia esperar: e olhando pera tras ViO

vio o mar tam longe ao pe da rocha, que s'espantou da grandeza e altura della e muito mais do modo de sua composiçam; que toda em roda era de pedra talhada tanto por ygual, que parecia mais obra composta per mãos de mestres excelentes, feita per compasso e medida, que nă de natureza: e inda que a ilha tiuesse be quatro legoas em torno, em toda ella na auia outro porto onde podessem sayr né desembarcar se na aquelle onde a barca de Palmeirim veo ter. Ja que se achou mais descansado pera poder caminhar, tornou a sobir por outro caminho mais largo, que daquelle escampado pera o alto da ilha se fazia, cuberto por cima de latadas tá graciosas pera ocupar a vista nellas que fazia a sobida de menos trabalho. Na andou muito que de todo se achou na mayor altura da montanha onde na vio outra cousa se na aruoredos de tantas maneiras, que as muitas deferenças delles os fazia sem nome: a terra ta chãa e ygual, que parecia a mais fermosa cousa do mundo. Hú soo descito parecia que auia nella, que era na se poder ver ao longe: porque a pouoaçam das aruores de muy basta na deixaua lograr á vista a graça daquelles matos. E parecendo lhe que alli na auia que temer, e que as letras do padrá erá vaydade, andou por húa e outra parte tee se lhe cerrar a noite: porque

o espaço, que pos em sobir a rocha foy tamanho. que acabou de gastar o dia, e veo tá escura que nenhua cousa se podia ver. Palmeirim se encostou sobre a erua, pondo o elmo a cabeceira, cuidando dormir algú fono, se o seu cuydado o deixara, que neste tempo era tal pollo muito que auia que na vira a senhora Polinarda, que co nada descansaua : e como entam se achasse sem Seluiam, que nestes tempos atalhaua sua dor có palauras necessarias, teue o amor lugar pera trazer a memoria mil saudades namoradas de cousas, que ja passará, que lhe fizerá velar a noite em contendas que avia antre a rezam e o desejo, huas pelo tirar de seu proposito, outras pelo meter nelle. Mas como aas cousas da vontade polla mayor parte as outras obedecé e a sua estaua ja ta afeiçoada, que por nenhua via se podia apartar, obedecialhe a reză pera consentir sua pena: os outros sentidos consentirá. hus pera sentir seu mal, outros pera ser contentes delle: o juizo respeitaua a causa onde estes males naciá e auia os por be vindos: de maneira que todas estas cousas era pera mayor dor de Palmeirim e menos esperança de seu remedio. Nisto passou a noite e vindo o dia enlazou o elmo, porque se algua cousa achasse de perigo milhor aparelhado estiuesse pera elle: quanto mais andaua polla ilha mais graciosa lhe

The parecia a terra, e pesaua lhe vela despeucada, tendo ja de todo per abusam as letras do padra. Pore na andou muito que antre o mais basto daquelles aruoredos se achou em hú campo grande, descuberto a maneira de praça, tá compassado de todas partes, que em nenhua parecia que saysse fora de medida. No meyo delle estaua hua fonte leuantada no ar em hua pia de pedra sostida sobre hu marmore, que debaixo do chão vinha. A agoa faya pollas bocas de húas alimarias, que no alto da pia estauá assentadas, e era em tanta cantidade, que a que corria pollo campo fazia hu pequeno rio. O que mais o espantou foy ver que aquelle lugar era o mais alto da montanha e a agoa sobia alli, cousa que parecia fora de toda reză e regra de natureza: ao pe do marmore estauá presos dous tigres e dous lides tá medonhos, tanto pera temer como sua serocidade mostraua: as prisões delles era de tamanho comprimento, que se podia alargar da fonte tres braças, seitas de cadeas de metal de tanta grossura, quanto parecia necessario pera soster a força delles. Estas sayam de húas argolas grandes que no marmore estauam encaixadas e vinha se atar no pescoco daquellas alimarias. Bé vio Palmeirim, que que naquella fonte quisesse beber, auia mester licença dos guardadores della, que nam a sabia dar a ningué: e parecendo lhe doudice querer prouar sua agoa ou cometer tamanha cousa, quis passar diante, mas tolhera lho húas letras bermelhas, que na pedra da pia estaua, que dezia: Esta he a sonte d'agoa desejada: andando mais em roda vio outras que dezia: O que nesta pia beber todalas cousas d'essorço acabara: mais auante dezia outras: Passa nam bebas. Assi que se húas o fazia desejar a sonte, outras o punham em receo d'o fazer; porque o das primeiras as segundas o negauam; e nesta determinaça derradeira se asirmaua, lembrando lhe, ou tendo por certo, que o atreuimento desenecessario nam se julga por essorço.

## CAPITULO LVII.

Do que Palmeirim passou na fonte co'as alimarias que a goardauam, e o mais que alli fez.

DEterminado esteue Palmeirim por muitas vezes yrse sem chegar aa fonte, porque a bemauenturança, que as letras prometiam, julgaua por nenhúa, e cometer aquelles alimarias mais doudice que esforço. E indo se ja por hú caminho, que por antre os aruoredos se fazia, ou-ue tamanha vergonha de si mesmo, que ella o obrigou a fazer volta. E cobrindo se do escudo

e a espada na mão chegou a fonte pela parte onde hu dos tigres estaua: elle o recebeo co húa espantosa braueza, tomando o de salto: e ainda que seu acordo e ligereza fosse grande, na pode tanto desuiar se que lhe nam leuasse o escudo nas mãos, quebrando lhe as correas delle em muitos pedaços; mas nam tanto a seu saluo. que húa das pernas ná lcuaste arrojando, co tamanha ferida nella, que casi a moor parte da carne e osso leuaua cortado: de sorte que o tigre se nam pode mais bollir a sua vontade. Lo. go todolos outros tres, affi lióes como tigres. remeteră juntamente: e porque Palmeirim estaua sem escudo, este foy o mor medo e auentura mais duuidosa, em que se nunca vio. Toda via como nos esforçados o temor costuma dobrar esforço, achou se entam co tamanho, que lhe nam lembrou a calidade e grandeza do perigo em que estaua; antes esperando hú dos liões, que se mais chegou por estar mais perto, o que os outros nam fizeram, que as prisões nam abrangia tanto, lhe deu tamanha ferida nas mãos, que o liam trazia leuantadas pollo tomar antrellas, que lhas cortou ambas, caindo no chão sem se mais poder leuantar, e abaixando se por tomar o escudo, que o tigre deixara co'a dor da perna, o outro liam teue tempo de chegar a elle, e alcançando o co'as vnhas po-Tom. I.

las enlazaduras do elmo, tirou co tanta força, que lho arrancou da cabeça e leuando o tras si lhe fez por as mãos em terra, e inda bem nam caya, ja o tigre, que inda estaua são, o tomou antre as suas tam apertado, que senam fora a fortaleza das armas o fizera pedaços; poré alé dellas lhe valler naquella necessidade, Palmeirim se ajudou de húa estocada dada a tam bó tempo e é tal lugar, que atrauessando co'ella o tigre por meo do coraçam supitamente cayo morto. O liam, que se detiuera em desfazer o elmo, quando o assi vio em saluo, remeteo outra vez polo leuar, e oferecendo lhe o escudo lançou as mãos nele, e ele lhe deu hú golpe por baixo co tanta força, que lançandolhe a moor parte das tripas fora do corpo cayo morto. Co tudo isto a chegada da fonte inda nam era segura, que o tigre, a que Palmeirim cortara a perna, chaua tambrauo e pegado co marmore que por nenhía parte Palmeirim podia chegar a fonte, que lho nam defende se: poré vendo que ja o mais era passado, cuberto do escudo, tornou pera elle; e inda que o tigre se nam podia be soster em pe, leuantou se pollo receber, e trauando lhe co hua mão polo escudo, lançou a outra na espada, vendo que dalli lhe vinha o mal, e leuando o escudo có húa, cortou a outra nos fios della, de feiçam, que

ne lhe ficou pera poder fazer dano, e com outro golpe lhe derribou a perna que ficara saa. e estirou se co'a dor da morte, fazendo tamanho estrondo e dando tá grandes vrros, que por toda aquella ilha soaua. Elle sicou ta quebrantado, que por hú espaço grande lhe conueo estar descansando sentado, parecendo lhe que todos os ossos lhe ficaram moidos das mãos do primeiro tigre, que matara. Depois de descansado, tornando a chegar a fonte pera beber, leo outra vez as letras e na foube entender o que as primeiras letras deziá, julgando por mais seguro o conselho que as derradeiras dauá a qué o dellas quisesse tomar. Acabando de as ler, bebeo d'agoa da fonte, que lhe nam pareceo milhor que a das outras fontes; mas julgaua aquella cousa por obra das mãos d'algu encantador zeloso de nouidades. E vendo que alli nam auia mais que fazer, se meteo pelo caminho, per onde dantes começara yr. Nã andou muito, que se achou junto co hú castello dos mais fermosos e fortes, que nunca vira, assi de bé torreado, como d'assento gracioso: cercaua o é roda húa caua bé alta chea d'agoa, e sobre ella estaua hua ponte leuadiça, que saya da porta do castello te a outra parte da caua. Em torno delle auia quatro padrões de jaspe e sobre cada padram hu escudo. Palmeirim se chegou ao pri-Ccc ii

meiro por ver as cores delle, ná tendo ja por abusam as cousas daquella terra e violhe em campo negro húas letras, que deziá. Ná me leuara ningué. Certo, disse Palmeirim, eu ev d'ir ao fim co'estes ameaços, e tomando o escudo do padra o pos ao ombro, porque o seu ficara todo desfeito ao pe da fonte. Nisto ouvio dizer: do caualleiro, vede ná vos custe caro esse atreuimento; e olhando contra onde lhe bradauă, saya pela ponte da caua hū homé armado de todas armas, tá bé desposto e grande, qu' era muito pera recear. Chegando a elle, co voz mais temerosa que branda, disse, pollo ver sem elmo. Qué esse escudo ba de leuar auia de trazer armas de sobejo pera o defender e ná vir sem a peça, de que mais necessidade té: e nã querendo ouuir a resposta que lhe Palmeirim daua, remeteo có hú golpe tá grande, que hú coarto do escudo, em que o recebeo fez vir ao chão. Palmeirim, que'é tamanha afronta se vio, vendo o tá perto de si, o leuou nos braços; e porque o seu coraçã era grande e muitas vezes delle vé a força aos membros, alé delle a ter de seu natural, se achou naquella ora co tanta, que o derribou, e tomandolhe a espada das mãos o caualleiro se lhe rendeo. Palmeirim lhe perguntou se auia mais que fazer, e elle lhe disse que si. Entá lhe tomou o elmo e enlazando o,

se foy ao segundo escudo, determinando esprimentar ja todas as cousas, que lhe socedessem. Neste achou em campo azul outras letras, que dezia. De mayor perigo sam eu. Sejaes de camanho vos quiserdes, disse Palmeirim, que né por isso vos ey de deixar: e deixando o pedaco do outro, tomou aquelle, mas ainda o na acabaua de tomar, quando vio favr pola mesma ponte outro caualleiro d'armas vermelhas, dizendo. Mao conselho tomastes é bollir co'esse escudo. Mao ou bo , respondeo Palmeirim, aqui estou, em que podereys vingar o pesar, que vos nisso fez. Ambos se juntara co'as espadas leuantadas, começando antre si húa batalha tã hé ferida e trauada, que em qualquer parte fora assaz pera ver. Esta nam durou muito, que o caualleiro do castello, ná podendo sofrer em si os asperos golpes de Palmeirim, começou a enfraquecer em tanta maneira, que ja nam daua nenhú, que fosse de muito dano: todo o seu cuydado era defender se dos que recebia de seu contrairo. Palmeirim, que vio sua fraqueza, tomando a espada có ambas as mãos, lhe deu tamanha ferida por cima do elmo, que entrando por ele lhe achegou a cabeça co tanta força que o fez vir ao chão morto de todo. Evendo que ja nelle nam auia poder se defender, chegou se ao terceiro escudo, a que é cam-

po verde achou outras letras azuis, que deziá. Comigo se ganha a honra. Palmeirim o tomou como os outros, e logo sayo outro caualleiro armado d'armas da mesma cor do escudo, tam furioso e manencorio como pessoa que em suas obras e em si trazia muita confiança: e sem mais se dizeré, se receberam na fortaleza de seus braços, e começaram húa batalha tá diferente das passadas, que nella se mostrou també a deterença que delle aos outros auia. Palmeirim. sentindo que cada vez sayam dauantaje, trabalhou quanto pode por leuar aquella batalha auante, receando a outra, que ainda estaua por passar, segundo a ordenança dos escudos: poré o caualleiro era tá sinalado em suas obras, que a esperiencia delas fez a Palmeirim andar mais viuo do que dantes fazia, aproueitando se de seu esforço e ligereza por lhe ser necessario. E por me nam deter em golpes, a batalha durou algu espaço, mas a vitoria ficou co que a sempre costumaua ter e o caualleiro cayo aos pes de Palmeirim có hú braço menos, de que logo morreo: e elle ainda tam são, por saber se goardar, que nam sentia daquellas batalhas mais que o trabalho. Logo se foy ao derradeiro escudo, que em campo de prata tinha outras letras d'ouro, que dezia. Em mi esta a vitoria. Elle o tirou do padram co tençam de ajudar se dedele, porque o outro nam ficara pera isso. Nam tardou nada o quarto caualleiro, antes a grande pressa sayo do castello, armado d'armas de pardo e branco co estremos d'ouro por ellas, dizendo. Ná cuydey que vossa doudice fosse tá auante, poré, pois vos na contentays do passado, agoarday e vereys o que nisso ganhastes. E Palmeirim, que nos lugares onde palauras nam erá necessarias, auia por escusado aproueitar se dellas, lhe respondeo co hu golpe por cima do elmo é descuberto, que lhe fez abaixar a cabeça te os peitos; mas o caualleiro do castello lhe tornou co outro e, tomando o por meo do escudo, entrou a espada tanto, que cortou te as embraçaduras delle: assi se começară ferir ta mortalmente e tam sem piedade, como aquelles que a nam tinhá de si: cada hú esprimentaua sua força e manha por ver, que lhe era necessaria: os golpes erá tam temerosos e bé acertados, que as mais das vezes desfazia as armas, os escudos tinha pouca defesa, que a mor parte estaua desfeita. O caualleiro do castello era de tanta bondade d'armas, que nenhua fraqueza se conhecia nelle, ne vantaje em Palmeirim, inda que aquele dia foy dos que mais esprimentou sua pessoa. Esta contenda durou muito, tanto que o caualleiro, na podendo soster se contra os golpes de Palmeirim, que parecia que mais se auiuaua, afrontou tanto dentro nas armas, que cayo estirado no campo, ta morto como aquelle a quem de todo desemparou a vida. Palmeirim, que assi o vio, deu graças a deos por tamanha vitoria, e preguntando ao caualleiro, que primeiro vencera, se auia no castello mais que fazer, lhe disse que si, mas que par'elle ja lhe na parecia que nenhúa cousa podia ser muita, porque vi em vos o que doutro na esperaua; poré a vertude onde esta por si se manifesta.

## CAPITULO LVIII.

Como Palmeirim entrou no castelo e o que aconteceo.

A Cabadas estas baralhas, Palmeirim se soy ao castello e entrando sem nenhú pejo no patio debaixo, vio a maneira delle; qu'era tá marauilhosa quanto os seus perigos sorá pera espantar. Todas as casas e torres estauá assentadas sobre esteos de jaspe d'altura de des braças, o patio cuberto de húas pedras de preço verdes e brancas, cortadas a ygual compasso e medida, assentadas a modo d'axedrez. No meo delle auia esguichos d'agoa, que sayam pera o ar, co tanta suria, que sobiá ao mais alto das casas: depois disso o madeiramento dellas

las era de húa enuençam tá noua e sotil, que se na podia comprender no juizo de nenhú homé o principio né o fim delle. Assi que todalas cousas, que da porta pera dentro estauá, eram dinas de louvor e alguas de muito espanto. Palmeirim, depois de olhar aquelles edeficios por baixo, fobio por húa escada grande, que hia ter a hua sala ta arteficiosamente laurada, que todas as outras cousas, que te li vira, lhe parecerá pequenas em comparaçá desta. Aa entrada della estaua hu gigante ta grande e espantolo, quanto nunca vira outro, com húa maça de ferro nas mãos de muito pelo: e vendo que Palmeirim queria entrar na sala, a esgrimio có tanta continencia, que bastara pera sazer medo a qualquer outro caualleiro; mas como em Palmeirim os desta calidade fizessem pouca mossa, quis passar por diante pera leuas sua auentura ao fim, que desejaua, nam se contentando da muita honra, que aquelle dia ganhara, parecendo lhe que mais desonra era deixar perder o ganhado, que honra ganhar o perdido. E posto que ja alli na auia que perder pera qué tanto ganhara, por lhe nam ficar cousa algua por fazer, remeteo ao gigante, que, inda que parecia natural, era arteficial e fantastico, e dando lhe hú golpe da espada o fez vir a terra como cousa morta e sem sentido, qu'era: logo en-Tom. I.

trou na sala, e depois de olhar particularmente a obra della, achou húa porta pequena, que saya a hua varanda, e dalli nam auia sayda pera nenhúa parte, sená pera outras casas, que estaua ale da varanda defronte della, e antre ella e ellas hia hu vão de tamanha altura, que era cousa muito medonha pera olhar. No fundo daquelle vão corria hú rio d'agoa negra, tá temerosa e triste, que parecia a propria, que dize de Aquero barqueiro do inferno. Pera se passar desta varanda a outra varanda na auia outra passaje, senam húa traue tá estreita como húa mão: e alem de ser muito delgada, parecia ja tá podre e gastada do tempo, que nam poderia sofrer em si qualquer pequeno peso. Palmeirim, vendo que por nenhúa parte podia passar da outra, cousa que muito desejaua, pera esprimentar todalas daquella casa, e que aquella ponte era muy perigola, foy polto na mor confusam do mundo. E poré, porque lhe lembrou que ja o emperador Palmeirim seu au00 se vira em outra auentura como aquella, e soo na determinaçã dos homés esta o cometer das cousas. depois de correr tudo polla fantesia, determinou passar alé, deixando as armas, se nam a espada somente, temendo que o peso dellas sosse pera mais seu dano: e, pondo o pe no pao e o coraçam em sua senhora, hia asirmando se sobre

a espada; mas quando chegou ao meo delle, começou de dobrar se pera baixo e rachar se por tantas partes, que Palmeirim se teue de todo por perdido, e detendo se hú pouco, disse antre si. Senhora, se eu nas grandes afrontas espero vossa ajuda, em qual mayor qu'esta me pode a minha ventura nunca poer? A vida, se a nă desejara pera vos seruir, pouco me dera perdela aqui esta vez a tiray deste perigo; e depois ordenay algu de seruiço vosso, em que eu a perca, e vos sereys seruida e eu contente. Entam, tornando a caminhar pelo pao, teue em tam pouco seus meneos, como se o fizera por algua ponte muito segura e larga, e inda nam foy da outra parte, quando de dentro das outras casas sayo húa velha em seu parecer de muita hidade, descabellada e o rosto rasgado, dizendo. Que me presta o meu saber, se por hú soo homé tantas vezes ba de ser destroydo e desbaratado? e lancando mão de Palmeirim pelo leuar tras si, se deitou naquelle fundo rio, onde fez o fim, que suas obras mereciam; mas elle se soube també afirmar nos pes, que na o pode mouer donde estaua, ficando espantado do que vira: e entrando pollas casas, nam achou outra gente se na molheres e pessoas de feruiço, a que perguntou por onde se seruiz pera baixo: ellas lho mostraram, e mandando Ddd ii

por hu daquelles homés chamar o caualleiro: co que ouuera a primeira batalha, veo ter co? elle por outra parte por onde o rio se nam passaua. Palmeirim quis saber o nome do castello e da dona, que se matara. Senhor, disse elle, a vos na se pode negar nada. Esta ilha, em que estays, se chama a ilha perigosa: algus queré afirmar que a gra sabedora Urganda foy: senhora della e que aqui se encobria a todos e que per sua morte ficou encantada pera que ningué a pouoasse, deixando aqui estes paços e hua fonte, que la fora fica da sorte que verieys: e que isto assi fosse, mostra reză; porque nunca em nossos tempos, ne antes de nos, vimos pessos, que soubesse dar nouas desta ilha, sendo cousa tanto pera se falar nella, se na se foy esta dona, que se deitou no rio, a qual se chamaua Eutropa, tia do gra Dramusiando, que be outiries nomear, que por ver seu sobrinho vencido por hú soo caualleiro co todos seus guardadores e do Duardos co os outros principes soltos, de que leuaua muita magoa, se foy ao Solda de Babilonia pera o fazer vir sobre Costantinopla e destruyla: e porque nisto sua tençam na veo ao fim, que esperaua, como qué este lugar sabia, vendo se ja desesperada dos outros remedios, trouxe comfigo os tres caualleiros que matastes, que era de sua geraçam e

a mi co'elles, mais por engano, que por vontade: c assentando se nesta terra, desencantou a ilha có proposito de todolos caualleiros, que a ella viessem, fazer matar ou prender pera satisfaçă de seu desejo. Onte prenderă aqui hu e antonte outro, ambos de tanto preço, que primeiro que os vencessem vencera a mi e aos outros dous. Os nomes dos tres caualleiros vos peço me digays, disse Palmeirim, e mostray me onde estam os presos pera os tirar, pois aqui nam ahi mais que fazer. O primeiro, respondeo elle, se chamaua Titubante o negro, o segundo Medrusam o temido, o terceiro Forbolando o forte; se ja algu ora estiuestes em casa do emperador Palmeirim, ahi os poderieis ver. Eu os conheci be, disse Palmeirim, e tambe conheci sempre delles a tençam danada pera que lho na merecia; por isso nam me espanto viré achar neste mundo o pago de suas olbras, e no outro nam sey o que sera. Logo se forá á prisam onde os outros estauá, onde na auia mais que elles dous, por auer pouco tempo que Eutropa alli estava, que se lhe durara mais, bem podera ser que aquelle fora outro passo de mais grande perigo, que soy o do castello de Dramusiando; pore Daliarte, que o sentio, o atalhou com seu saber, trazendo o batel, em que Palmeirim foy, aquella parte onde

gui tanto gastadas do tempo, por onde a vista deixaua de gozar o milhor dellas. Dalli se forá á fonte, onde Palmeirim ouue a primeira batalha co'as alimarias, que a guardaua: e porque te entam Germa d'Orliens e Belisarte na sabia o que elle alli passara, quando as virá mortas e sua ferocidade temerosa tá desfeita per mão de hú so homé, tiucrá em tanto aquelle cometimento, que so cuidar nisso fazia dentro neles temor e espanto grande, como de coust nam esperada. Poré tornando cuidar que o vencedor era Palmeirim, na ouuera por muito o que viram, né crerá que pera elle podia aucr cousa duuidosa d'acabar : de alli tornando se ao castello estiueră nelle quatro dias, tomando algu repouso, de que tinha necessidade. Ao quinto andando passeando todos tres por baixo dos aruoredos da ilha, vira vir pelo caminho, que vinha do mar, dous caualleiros, a que logo conhecerá pelos veré ja de perto: e elles que tambem conhecera Palmeirim, em cuja busca vinhã, fora tá ledos, que deixando o passeo, que trazia, tomara outro mais, apressado pollo yr abraçar, qu'estes era Franciam e Onistaldo, que tanto que se despedira de Seluia na floresta, onde lhes deu as nouas de seu senhor, vierá ter contra aquela parte, onde lhe dissera que se metera no batel; e achando alli hua barca de pes-

cadores, nam andará muito nella que forá a vifta da ilha, de que os pescadores muito se enleară; por ser terra, que nunca uiră. E chegando ao porto, em que Palmeirim sayra, deixará a barca em guarda dos seus escudeiros, temendo se que os marinheiros fogissem, e sobindo pela grá costa acima, foram ter ao escampado do padrá e inda que as letras delle lhes fazia temer o passar por diante, esquecendo seus medos pollo que deuiá fazer, foram mais alé, marauilhando se muito da grande altura da rocha. E fendo ja no mais alto della. viram Palmeirim c'os outros seus amigos andar passeando por baixo dos aruoredos como se ja disse. Entă recebendo se hús a outros co igoal prazer se forá pera o castello, passando primeiro por donde a fonte estaua: e vendo Franciam e Onistaldo aquellas alimarias mortas e o medo que as letras punhá, a qué d'agoa quisesse beuer, ouuera aquelle cometimento per cousa marauilhosa, julgando antre si Palmeirim pollo mais ditoso e esforçado homé do mundo. Dalli fora ter ao passo dos caualleiros, onde vira os corpos de Titubante, Medrusam, e Trosolante estirados no chão mortos, e ainda no continente de seu parecer ta medonhos, que a qué nam fosse de muy ardido coraçam poderiam fazer medo. E porque Palmeirim os nam quis ver, -Tom. I. Eee

antes se foy soo passeando contra outra parte, sicará todos quatro falando em sua bondade, tendo aquella batalha por húa das mais temerosas do mundo. Dalli entrară dentro na fortaleza. e antes que repoulassem, quiseram miudamente ver as cousas della, de que també nam tiueram tam pouco que dizer, que deixassem de a sellar pela milhor e mais forte, que nunca virá. Chegando ao passo onde Eutropa se deitou no rio, quando viram a ponte por onde Palmeirim passou, nam sabia se aquelle cometimento julgassem por esforço, se por outra cousa. Poré, lembrando se de qué o passara, lançauam tudo aa milhor parte. Entam se desarmară e repousară aquelle dia em companhia dos outros, sendo bem seruidos do caualleiro Satiafor, que assi se chamaua o co que Palmeirim ouuera a primeira batalha. Ao outro ordenaram de se partir, e Palmeirim deixou Satiafor em guarda do castello, leuando em sua vontade dar aquella ilha e fortaleza a Daliarte, se delle a quisesse aceitar. Partidos todos, foram ter onde as barcas estaua. Palmeirim entrou soo na sua e os outros companheiros na outra, caminhando contra a parte onde vieram: mas a barca de Palmeirim, que mais era guiada pela vontade de Daliarte que por faber de marinheiros, se apartou prestes da rota da outra, alargando se tanto ao mar, qu'é.

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. pequeno espaço perdeo a terra de vista. Todo o dia andou alli sem saber onde guiaua: ja que queria anoitecer ceou de algua cousa, que achou no batel, porque qué o alli mandara nam o mandou desapercebido do necessario: chegada a noite a passou em cuydados desesperados de que se nunca achaua isento, e co'elles andou otros oito dias trauessando as brauas ondas do mar: no fim dos quaes se achou bé arredado da grá Bretenha e mais de Costantinopla, onde entam era seu proposito yr, que aquella lembrança o fez ser mais triste e descontente do que nunca fora. E vendo que o batel saya é terra, ficou algu tanto contente, mais depois que soube que estaua na guerreira Lusitania, onde muitas vezes se desejara, pera ver se a fermosura de Miraguarda, de qué tanto se falaua, igualaua em algua parte co a senhora Polinarda, que de tudo nam cria que a natureza tiuesse tamanho poder; mas isto era erro: porque nestes casos fazer hú estremo he muito, e fazer dous ja ná he tanto. E assi fora mais auer no mundo hua Polinarda que duas. Poré tanto que sayo soube que estaua na cidade do Porto de Portugal, ja entam ta nobre como se esperaua que ao diante fosse. Alli achou ta grandes nouas do caualleiro triste, que assi proprio nam sabia negar a enueja que disso recebia,

Eee ii

nam sabendo qu'este fosse o que na ponte em Inglaterra justara. Porque como se ja disse, tanto que se Florendos partio dalli, mudou as armas e tomou aquelle nome, porque també andaua naquelle tempo desfauorecido de sua senhora. O qual depois que se apartou de Primalia seu pay, andou tanto por suas jornadas que chegou a Espanha ao tempo que faziam festas polla vinda del rey Recindos de justas e torneos, onde s'elle achou e fez tanto em armas que desbaratando a mor parte dos caualleiros finalados, que se ahi juntaram, se partio da corte com tam crecida fama como suas obras mereciam. Chegando ao Castello d'Almourol, apousentou se ao longo das agoas do Tejo onde jaa outras vezes se achara, cercado de cuydados tristes e desacompanhado de todo o remedio delles. A senhora Miraguarda, como soube que era vindo, quis saber o que passara na torre, posto que ja outira dizer o que fizera na ponte, justando có todolos caualleiros, que a ella viera, e pollos sinaes que lhe dera conhecia ser elle; mas depois que de tudo foy informada. nam se contentou das marauilhas, que em Inglaterra fizera; porque sua condiçă era que se -ná satisfazia có nada, antes desejando ver se ssuas obras erá como lhe deziá, mandou lhe que goardasse hu passo junto do castello d'Almourol, crendo que a isso acodiriam tantos caualleiros andantes, que alli se faria outra auentura de ná menos fama que a de Dramusiando. O caualleiro triste o sez assi, pondo hú escudo no tronco de húa aruore, no qual em campo negro estaua Miraguarda tirada pello natural, ta fermosa no parecer, que a elle se rendiam mais caualleiros que aas forças de que o escudo guardaua: ao pee daquelle perigoso vulto estaua húas letras brancas, que decraraua o seu mesmo nome della. E como esta auentura soasse ao longe e a ella acodissem muitos co desejo de leuar o escudo, o caualleiro triste, que o defendia fez tanto em armas, que pos em roda delle mais de dozentos, que o acompanhauá có os nomes de seus senhores escritos nos brocaes. Miraguarda sempre via estas batalhas do alto da fua torre, porque no pe della se faziá, e era tă confiada no parecer e alto merecimento de sua pessoa, que accitaua de Florendos aquelles seruiços sem mostrar algú contentamento, se o disso recebia, por lhe na ficar a elle cousa, de que se contentasse. E tornando ao proposito, de que tanto sahimos fora, Palmeirim d'Inglaterra se deteue algus dias em mandar fazer armas, que as suas na prestaua: as quaes trazia de negro e branco, a maneira de folhage d'enuença noua, no escudo em campo branço a esperança morta, tă natural, qu'é tudo o parecia, assi na cor do rosto, como no esquecer dos membros, có letras na bordadura do vestido, que decraraua seu nome a que sho na fabia: e por esta deuisa she chamaua muitos caualleiro desesperado. Assi co'estas armas nouas começou caminhar pera o castello de Almourol, desejando ver se nos perigos delle, sabendo que que nelles na se auentura, poucas vezes alcança vitoria de que se contente.

#### CAPITULO LX.

Como Palmeirim veo ter ao castello d'Almourol e do que nelle passou.

Lgúas auenturas passou Palmeirim em seu caminho, de que aqui se nam salla, por serem tá pequenas pera sua pessoa, que seria escusado gastar nisso algú espaço. E caminhando contra aquella parte onde seu desejo o leuaua, hú dia oras de terça, se achou ao longo do Tejo, parecendo lhe a mansida de suas agoas cousa tá saudosa como na verdade o ellas erá pera que a vontade em algúa lembrança tiuesse ocupada. E indo assi lancando os olhos a húa e outra banda, descobrindo ao longe co'a vista delles as rochas, que d'ambas partes o cerca-

uam, vio o castelo d'Almourol assentado na borda delle, tá guerreiro e bé posto, que fazia presumir a que o via, que que primeiro o edificara, pera tençam de grandes cousas o fizera: e guiando contra aquella parte vio dous caualleiros em batalha em húa praça, que se ao pe do castello fazia, e porque lhe pareceo que algu delles deuia ser o caualleiro triste, pos as pernas ao cauallo pera chegar a tempo, que visse o sim della; mas ja quando chegou, o outro estaua rendido e o escudeiro do caualleiro triste lhe punha o escudo em companhia dos outros, que ahi estauă, co o nome de seu dono no brocal, que dezia Carmelante. Palmeirim, vendo tantos escudos pendurados, teue em muito a valentia de quem alli os posera, em especial depois que elle antrelles conheceo hú de Frisol, outro d'Estrelante e de Tenebror, a qué julgaua por homés de muy grá preço nas armas: e olhando mais acima vendo o em que estaua o vulto de Miraguarda, foy tá salteado d'aquella primeira mostra, que nam sabendo que cuydasse por estar desapossado do juyzo e entendimento, ficou algui espaço suspenso e tornando algú tanto em seu acordo, pondo os olhos. nela, começou dizer. Senhora, agora vejo o que ná cuydaua e ja me nam espanto fazer tamanhos estremos este vosso caualleiro, pois por

tamanho estremo se combate. Vencer todos nã me paresse muito, pois a reza em seu fauor esta tam clara; mas comigo quero ver que fara, que a tenho mayor de minha parte. O caualleiro triste, que ouuio estas rezões, vendo a ofensa, que co'ellas se fazia a imagé de seu escudo. enlazando o elmo e indo contra o outro, disse em voz alta. Se o castigo, qu'essas palavras merecem, ná estiuesse tá perto de vos como vos estays d'o merecer, podermebia queixar do tempo; mais pois isto assi he, apercebeiuos, que quero ver se vossas obras ygoala co'as palauras. Ambos se arredara; e como cada hú desse aquelle encontro no nome de qué seruia, forá có tanta força, que as lanças voará em peças, e elles perdera as estribeiras e estiuera perto de cayr, e, receoso cada hu da fortaleza de seu imigo, arrancara das espadas co tanta furia e braueza como lha fazia ter a reză co que se combatiam. Nesta batalha fizera tanto, que nam os podendo os cauallos sofrer se feriam menos a sua vontade. O gigante Almourol espantado da braueza da batalha, como aquelle que nunca vira outra tal, e leuando as nouas della a Miraguarda, nam tardou muito que a húa janela se pos hú pano de seda broslado de troços d'ouro pera dalli a estar vendo, acompanhada de suas donas e donzellas. E porque ao tempo que se

pos ambos estauá descansando pera tomar alento . o caualleiro triste pondo os olhos nella. começou dizer antre si. Senhora, qué por esse parecer se combate, que fraqueza tam grande. ou que esforço tá fraco pode ter, que todalas cousas grandes ná acabe? e remetendo a seu contrairo, que també có Polinarda passara outras palauras de nam menos confiança, e se deceram dos cauallos por fe milhor poder ferir. Esta segunda batalha foy ta temerosa e cruel qual se alli nunca fizera outra tal: que posto que a que o caualleiro triste ouue co Almourol foy grande, em comparaçã desta ja o nam parecia. A elle lembraua lhe que a batalha se fazia por fua senhora, que ella a olhaua e estaua a isso presente, e auia por quebra co tais ajudas durar lhe hu homé tanto. O outro, que de sua parte o fauorecia a rezam da fermosura de Polinarda, cuydaua de si o mesmo, e todas estas lembranças erá azo de mais mal. Tanto andaram naquella segunda batalha, que o mais do dia se gastou e consumio nella, pelejando co tamanha viueza como se em todo ele nam tiuera feito nada, trazendo por algus lugares as armas rotas e espedaçadas, os escudos tá desfeitos, que soo as embraçaduras auia nelles, as espadas tam danadas dos golpes, que nenhú dauam, que fosse de muito dano: de cansados ſe Tom. I.

se arredaram, na podendo sofrer tam gra trabalho. Palmeirim pos os olhos em suas armas. e vendoas de todo desbaratadas e desfeitas. lembrando lhe a rezam porque se combatia, nam sabia que cuydasse, se nam que sua fraqueza estorusua a vitoria, dizendo. Senhora, ou he que nam sam pera vos seruir, ou na quereve que o eu faça pera me nam terdes por vosso; mas isso nam pode fer, que eu o fuy sempre, e isto me nam podeis defender inda que comigo possavs tudo. Fauoreceyme nesta batalha, que he feita em vosso nome; nam queirays qu'este caualleiro leue de mi tamanha honra, porque enta, a senhora que o nisto pos, ficara có algua de vos; cousa contra rezam. O caualleiro triste, que nunca em tamanha afronta se vira, começou temer o fim da baralha: e pondo os olhos em Miraguarda, dezia. Senhora, eu vi Polinarda neta do emperador Palmeirim, de cuja fermosura se fala tanto por estremo, que a té pela mais fermosa do mundo: em quanto nam vi a vos cay no erro dos outros, mas depois que vos vi senti o engano de todos: desenganeyme comigo: conheci que onde a verdade de vossa fermosura for manifesta rodo o al parecera mentira. Pois isto esta ta claro, na confintaes que algue sospeite outra cousa: fauoreceyme agora e depois matayme, na queirays seja vencido de outré

tré qué o he de vos. Logo se tornará a juntar co tamanho impeto, como se de nouo comecará a batalha, renouando os golpes có dobrada força: fazendo abollar os elmos, desmalhar as lorigas, semear pelo campo muitos pedaços d'armas de mestura co'as rachas dos escudos, de que ia estaua coberto. Assi que a crueza, có que se combatia, fazia nelles affaz dano; inda que polla destreza, có que se guardauá, andauá menos feridos do que de seus golpes se esperaua. Outras vezes se trauaua a braços por se derribar, e na podia. Ventage se na conhecia, fraqueza menos: e Miraguarda julgaua aquella batalha por cousa notauel: porque na vira outra tal; e posto que ella pera doerse do caualleiro triste tiuesse a condiçă isenta, pera seu gosto desejaua verlhe vitoria. O dia hia se gastando, a noite acodia tă escura, que quasi se nă via hu ao outro, de que ambos recebiá assas dor, por nã poder leuar a batalha ao cabo, cousa que cada hú bé desejaua. E inda qu'é nenhú se conhecesse melhoria, o caualleiro triste estaua pior ferido e trazia as armas mais desfeitas. Almourol os afastou ja a tempo, que a escosida da noite os apartaua. Palmeirim, crendo que nam teria alli bo gasalhado, foy se a hua vila, meia legos d'hi, onde algús dias se esteve curando, co proposito, como sarasse, tomar ao castello e Fff ii

fazer tanto em armas, que per força leuasse a escudo de Miraguarda a Costantinopla, onde determinaua yrse. \ Almourol agasalhou em seu apousento o caualleiro triste pera o mandar curar, porque te entá pousaua sempre no campo: mas Miraguarda, que na podia encobrir o pesar, que lhe ficaua, de na vencer ao outro. sendo a batalha sobre sua pessoa, tanto que o vio em milhor disposiçã, o mandou sayr do castello, defendendo lhe que dentro em hú anno nam vestisse armas, pois co'elas na alcançara vitoria ta justa: de que ficou tam triste e descontente quanto parecia necessario pera conformar c'o nome, crendo que de todo sua fortuna o queria destroir. O que nam ouue por muito, lembrando lhe que suas cousas, quando em maior assossego está, maiores mudanças fazem.

#### CAPITULO LXI.

Como o caualleiro triste se sayo do castello d'Almourol e do que mais passou.

Ssi como o recado de Miraguarda soy dado ao caualleiro triste, como qué em tudo desejaua seguir lhe a vontade, chamou Armello seu escudeiro, a qué sempre có tamanho amor tratara, como se sora outro homé, có qué mais

mais reză tiuese, e apartandoo por antre os aruores, de que aquella terra era pouoada. c'os olhos cheos d'agoa começou dizer lhe. O Armello, este he o galarda que me minha fe guardou é fim de tantos trabalhos, ter outro mor pera passar. Qué cuydou que tá mal agradecidos fossem tamanhos servicos? de outra parte na sey de que me queixo, que as condições d'amor sam estas, tratar mal o que o na merece, fauorecer que na conhece seu be, negar seus enganos a qué delles se satisfaz. Contento me, que minha vida na sofrera muito esta dor, que de grande né eu a poderey sofrer, né ella me dara esse lugar : todalas cousas té fim, se na meu mal, pois agora que o esperaua, o vejo comecar de nouo: vsto receev sempre, porque nunca confiey de mi tamanho bé como minha vontade me fez desejar: e assi he bé que seja, que pera tamanhas cousas ná sam eu : e ellas pera outré se guardam, onde o seu merecimento milhor se satisfaça. Mas que sarey, que conheço isto pera me na queixar e na me val pera me tirar de tamanho perigo? Confesso te, que antre tantos males, hu soo bé acho, de que me contente, e he cuydar que meu mal me matara cedo, e enta ne elle me fara mais mal nem eu sentirey suas dores; porque soo có húa acabará todas as outras. Acabado

do de dizer estas magóas e outras saydas d'alma, na podendo ja soster as lagrimas, comecaram de sayr em tanta cantidade, que Armello, mouido de piedade, começou d'o consolar co outras ta verdadeiras, como lhe fazia soltar o amor, que sempre lhe tiuera. Poré, depois que o primeiro acidente fez termo, o caualleiro triste enxugando as suas, lhe disse que em todo caso se partisse pera Costantinopla e leuasse o seu cauallo e armas; pois entam aquella era a mor cousa, que lhe podia dar; rogandolhe que por nenhua via desse conta de seu mal. antes asirmasse que de todo era morto; porque elle esperaua fazer suas palauras verdadeiras. Armello, que có choro na podia responder, depois de algu espaço, que esteue dando lugar aa paixam, esperando que ella lho desse pera poder falar, disse. Por certo, senhor, eu nam sey a que parte possa yr, que mais contente viua, que na vossa companhia, nem que be fora desta conuersaçam possa ter, que me nam pareça mal. As nouss, que me mandays, que leue as corte, nam sam eu de que se ellas ha de saber: né menos qué nesta atronta vos a de deixar. antes, de meu conselho, deueis sentir isto menos, porque as cousas injustamente mandadas, nam pode ser que que as ordena as na desfaça. A senhora Miraguarda, quando vos iño mandou,

dou, estaria entregue a sua condiçã, que he isenta, e nenhú respeito teue se nam ao que lh'a vontade pede; mas agora, que estara liure de paixam e arrependida de seu erro, logo mandara outra cousa. Nam sabes o que dizes, disse Florendos, que minha culpa nam he tá leue, que deixe de merecer mayor pena, do que he a que me deu. Qual caualleiro ouuera no mundo, que sobre sua fermosura fizera batalha, que a nam vencera, se nam eu, que sam pera tam pouco, que nesta, em que me vi, fiz menos qu'é quantas me tu ja viste? Có tudo, se o que te mando, te nam parece bé, faz o que quiseres, co tanto que me deixes foo; pois foo pera mi se goardou meu mal, ao menos nam teras mais parte nelle, do que tiueste na culpa, có que me condenam. E apartando se delle, se foy pelo Tejo acima c'os olhos no chao, o coraçam ocupado em sua dor, lançando lagrimas saydas d'alma, onde ella entam fazia seu assento. Nisto passou gram parte do dia; depois sentando se a sombra d'hu penedo, de canfado adormeceo, onde o fono nam foy de tanto repoulo, que nelle se achasse liure de seu cuydado; antes sonhando mil vaidades tristes, passou aquelle pequeno espaço co tamanho trabalho, como se em todo seu acordo estiuera. E acordando, achou se a si e ao penedo

cercado de húas ouelhas, que arredor delle e a sombra d'hús freixos passauam a sesta: o pastor que as guardaua, sentado no alto do penedo, tocaua de quando em quando húa frauta có vilancetes e cantigas, tam namoradas e bé compostas, que nam parecia de homé de sorte tam baixa: aas vezes deixaua de tanger, e co seu gado ao redor praticaua suas dores, como qué nam estaua isento dellas, e de mestura co'estas palauras acudia có suspiros cansados, que faziá a qué os ouvia ter em muito sua pena. O caualleiro trifte, que tudo sentia, esteue cuydando a dor daquelle, nam tendo por isso a sua é menos, que onde ella he grande, có as alheas ná abranda. Conhecendo entá a grandeza e potencia do amor, camanha era e em quantas partes o seu poder abranje, pondo em sua vontade dalli por diante em companhia de aquelle, se o elle quisesse consentir, passar o tempo. Porque cada hu seu ygoal busca; que triste co outro triste se alegra, o alegre co outro alegre se quer: que isto he o natural da rezam e da natureza, toda cousa có outra cousa assi como ela folgar. E o achou tă amigo da vida solitaria, que queria engeitar sua companhia, mas depois que sentio o porque o fazia, contentou se de seré dous no passar della. O escudeiro do caualleiro triste, sentindo que de todo engeitava sua conversaçam,

cam, veo se ao castello de Almourol e pondo o escudo e armas de seu senhor ao pe do outro do vulto de Miraguarda, fez hu pranto tanto pera auer doo delle, que qualquer pessoa o tiuera, sena Miraguarda, ante que estes cramores fazia pequena mossa, ta liure era sua condiça, recontando aas vezes proezas do caualleiro triste. a alta genealosia sua, por onde se alli soube qué era, posto que qué lhe aquella vida daua a cousa nenhua se rendia. E porque do caualleiro triste e seu escudeiro se falara a seu tempo, deixa o a historia por tornar a Palmeirim, que depois que se achou bem desposto de suas feridas pera poder tornar a receber outras, asmando se d'armas nouas, que pera aquela auentura mandara fazer, porque as outras nam estauã pera sofrer algu trabalho, tornou ao castello de Almourol, trazendo em sua vontade nam se partir delle sem vitoria do caualleiro, có qué se combatera. E chegou a tempo que achou o seu escudeiro fazendo o pranto, que se ja disse. E conhecendo pollas palauras, que lhe ouuira, que era Florendos, pesou lhe em estremo de saber o que passaua, crendo que a yra de Miraguarda faria nele muito dano, e que, se se perdesse, seria muy gra falta pera o mundo: e na sabendo determinar o que fizesse, assentou em yr se, pois sua detença na aproueitaua ao Tom. I. re-

## ATS PARTE II.

remedio e vida de Florendos; poré primeiro esteue olhando o vulto de Miraguarda, que lhe pareceo a mais fermosa cousa do mundo, e se entam nam tiuera a vontade em outra parte tá sojeita, soubera mal determinar que fazia vantaje húa a outra, Polinarda a ella, ou ella a Polinarda. E crendo que ocupando a vista muito naquela imagé ofendia o amor de sua senhota, virando as redeas, se soy sem saber que via leuasse, assentando per derradeiro ná se desuiar do caminho de Costantinopla, pera onde o desejo o guiaua, cousa de que os homés ná sabe sogir, porque onde he grande todas as outras rezões desbarata.

### CAPITULO LXII.

Como o gigante Dramusiando veo ter ao castello d'Almourol e do que nelle passou.

qui torna a historia ao gigante Dramusiando, de que he be que se faça mençam, assi porque suas obras sam pera isso, como també por ser necessario, por na yr sora de sua orde. O qual, depois de correr gra terra e busca de Palmeirim sem achar nouas delle, trazendo comsigo Seluia seu escudeiro, veo ter ao castello d'Almourol, poucos dias depois da

da passada de Palmeirim, lugar onde se muito desejaua ver pelas cousas, que delle ouuia dizer: e vendo o assento gracioso, em que o castello estaua situado e a fortaleza delle, bé lhe pareceo merecedor de muy grandes auenturas. E andando o olhando em roda, foy aquella parte onde as batalhas se tazia e na vio ningué se na hua aruore carregada d'escudos pendurados nos troncos della, c'os nomes de seus senhores. dos quaes conheceo muitos seus amigos. No mais baixo delles estaua o do caualleiro triste có todas as outras armas, cousa contra rezã, as armas do vencedor estar é parte, que parecessem despojo dos vencidos, e junto co'ellas Armello seu escudeiro, que, cansado de chorar, adormecera. Dramusiando mandou a Seluiã que o acordasse, desejando saber as cousas daquella casa; mas, depois de sabido, sicou descontente de na achar alli o caualleiro triste, pera se combater co'elle, e quisera mandar poer o seu escudo acima dos outros, se o escudeiro lho consentira. Dramusiando, que inda nam vira o outro onde o vulto de Miraguarda estaua; leuantando os olhos mais acima, que te li co -a toruaçã das outras cousas o ná fizera, ficou tam sem acordo do que daquella mostra recebeo, que o seu robusto coraçam nam pode resitir aos membros, que, tremendo lhe todos, •

Ggg ii

perdeo a lança das mãos; poré como a fraqueza fizesse nelle pouco assento, corrido de ver se tal, tornou algu tanto em si, ocupando a vista naquella ymage, que lhe aquelle desatino fez fazer, começou de dizer. Senhora, em qué vossas mostras tamanho aballo fazé, nam deue querer ver mais que seja pera mais perigo. Folgara de vos poder seruir neste passo, como ja outros fizerá, mas pera o fazer acho o esforço na vontade e no coraçã mil receos, que me poé em mayor medo, do que nunca tiue: poré, se sentira nele algu atreuimento pera vos olhar. no mais eu vos moltrara pera quanto sam; mas ja que pera isto nam suy, olhe vos que o merece, e ao seruir façamolo todos, que pera isto nacestes vos. Nisto se abrio a porta do castello e sayo de dentro o gigante Almourol encima de hú cauallo castanho craro, ta grande e tam forçoso, como pera foster o peso, que sobre si trazia; era necessario, armado d'armas brancas de estremada fortaleza, menos louçãas que proueitosas, e brandindo húa lança có tanta força, que inda que a grossura della fosse grande, parecia que húa ponta juntaua co'a outra.. Este Almourol, posto que os dias passados nam fazia batalha co nenhua pessoa, que Florendos o escusaua, vendo aquelle dia chegar Dramusiando, cuja aparencia daua testemunho

nho de suas obras e sentindo e Miraguarda descontentamento d'o ver é taes dias a tempo que o caualleiro triste era perdido e que seu escudo na ficaria no conto do despojo dos outros, quis mostrar que onde elle estaua nam falecia ningué, pera lhe fatisfazer a vontade. Co este preposito se sayo ao campo da maneira que se aqui diz, dizendo contra Dramusiando. Bé scria canalleiro, que aa ymagem desse escudo, onde tendes postos os olhos, lhe posesseys o vosso antre os outros, que a acompanhem em final de vencimento e foravos milhor partido. que fazerde lo por força e a tempo que mais vos doya. Se eu cuidara, disse Dramusiando, que a ymage, que tu dizes, de tá pouco se contenta, folgara muito, porque tiuera mais que sentir, ou menos que perder; fora seu meu escudo e meu o meu coraçã, soltara lhe minhas armas, e nam minha liberdade, dera lhe o que pouco custa pollo que se na pode comprar, auenturara a perder o pouco por segurar o que val muito: mas tu na sentes o que dizes, ne seria reză que o sentisses, que as cousas de tanto preço nam he bem que as sinta se na quem merece logralas. Almourol, que sempre teue mais feroz o coraçam que delicado o esprito, auendo aquellas palavras por quebra e injuria de sua pessoa, abaixou a lança mostrando a conti-

nencia medonha e aspera, lançando gra cantidade de fumo negro polla visera do elmo, remeteo có toda a yra, que hú coraçá robusto e soberbo pode ter, quando d'algua paixa esta senhoreado, contra Dramusiando, que da mesma maneira o recebeo: e como cada hú fosse destro e forcoso e os encontros bé acertados. viera ambos ao chão por cima das ancas dos cauallos, e arrancando das espadas, comecaram antre si húa batalha nam menos pera ver que a milhor que alli se fizera. Miraguarda a esteue vendo, receando o perigo, em que via seu gigante, temendo, que se alli se perdesse. seria muy gra falta pera sua guarda. Elles se combatera grande espaço, dando se hú ao outro os mayores e mais finalados golpes, que nunca se vira; porque como elles fossem gigantes dotados de força demasiada e naquelle tempo se quisessem aproueitar della, mais que da destreza, feriam se ta mortalmente, que a batalha era muito de ver e muito mais pera recear. Nisto se arredaram a fora por cobrar alento. Dramusiando pos os olhos na janela e vendo Miraguarda, ficou tá fora de si, que né lhe lembrou o perigo da batalha, né com qué a fazia, nem onde estaua, sicando tal e tá sem acordo, que nem se temia de ninguem, né estaua pera o temer ninguem. Almourol, conhecendo sua tor-

uaçam, na querendo esperar que tornasse em si, que o temia mais que a nenhú homé dos co que entrara em campo, se nam foy Florendos, juntando se co'elle, lhe deu hu golpe por cima da cabeça có tanta força, que entrando a espada pello elmo lhe fez hua pequena ferida na cabeça. Mas como algumas vezes a dor faz espertar o sentido, a que daquella ferida sentio o auiuou tanto, que tornando fobre Almourol, começou d'o ferir de tantos e tais golpes, que o desatinou de todo, nam entendendo ja em mais qu'e se guardar. E, andando fogindo a bua e outra parte, cayo no chão casi morto, assi das feridas, que recebera, como do cansaco do trabalho. Dramusiando foy logo sobrelle, por lhe cortar a cabeça; e estando lhe desenlazando o elmo, sentio que o chamaua de cima, e virando os olhos contra a janela, húa donzella lhe disse. Senhor caualleiro, a senhora Miraguarda vos pede que vos contenteys da vitoria da batalha e nam da morte do gigante; porque, alem de nisso fazerdes o que deueys aas armas, ella obrigays, por esse ser o principal guardador, que nesta casa té. Senhora, disse Dramusiando, a vida lhe darey, pois ella assi quer e a minha na guarda do escudo, se mo consentir, em quanto a desposiçam deste homé nam for pera isso, e podera ser que se vier algué, que me vença, que nem ella tera piedade pera me valer, né elle pera me deixar de matar, e entam descansarey; porque co hua so sim terasim todolos outros receos, que ja agora tenho. Lademia, que assi chamaua a donzella, lh'agradeceo aquella vontade, mostrando que a senhora Miraguarda era contente de o terpor guardador, co que Dramusiando algú tanto se satisfez; porque achaua a vontade presa. a liberdade perdida: e isto lhe naceo mais da conversaçam e pratica daquelles homés, que em sua prisam tanto tempo teue, que de lhe vir por natural; ainda que d'outra parte ja enta poderamos dizer qu'era natureza; pois o costume de largo tempo nella se conuerte. Assi esteue Dramusiando algús dias guardando aquelle passo, fazendo marauilhas em armas. Poré aquella gloria na lhe durou muito, que a fortuna, que lha deu, a tornou a roubar, que este he seu costume, de nenhus bes ter mayor enueja, que dos que ella da.

# CAPITULO LXIII.

Do que aconteceo ao gigante Dramusiando na guarda do castello d'Almourol.

T Am ficou Dramusiando tam mal tratado da batalha, que ouue co Almourol, que a outro dia se nam achasse em desposiçam pera passar outra ta perigosa: e por que seu desejo era mostrar a Miraguarda camanho lbe ficara d'a fervir, ainda o sol nam era craro, quando, armado de suas armas, chegou ao campo das batalhas, e tirando o elmo se sentou ao pe d'arnore , onde o escudo da sua ymage estaua : e porque onde o amor he grande faz os receos mayores, tinha o tamanho de poer os olhos no vulto de que o mataua, que, sem ousar leuantalos do chão, dezis mil magoas de que se Seluia muito espantaua, que te li nam cria, que o amor de corações tam duros se contentaua. Mas Armello, a qué a dor da perda de seu senhor sempre era presente, nam sabendo encobrir a que lhe aquellas palauras faziam, queria morrer to pelar; crendo que ningué do seruiço de Miraguarda, ne da guarda daquelle pasfo era merecedor se na Florendos: e na podendo dissimular em si tamanha paixa, disse contra . Tom. I. Hhh

Dramusiando. Bé se parece, caualeiro, que nam achastes neste passo qué te aqui o guardou aos outros e o defendera a vos se aqui viereys, pera có menos soberba e confiança o guardardes do que agora fazeys; mas ayra de Miraguarda tem esta culpa, querer que que lhe na té nenhua seja destruydo de suas obras e vencido de seu mal pera vos na poder vencer a vos. Escudeiro, disse Dramusiando, a se, que co vosso senhor tendes o me parece a michoa, e qué vos al disser, na sev co que reza o dira, pois suas obras, segundo por estes escudos se mostra, sam verdadeira esperiencia de vossas palauras; mas né por isso aueys de desprezar ou ter em pouco que nunca vistes, ne sabeys, pera quanto he. Vosso senhor, se o aqui achara, conbatera me co'elle, e se me vencera, contentara me de ser no conto dos outros vencidos seus, que nam valé menos qu'eu; e poruentura ganhara muito nisso; pois em final de vencimento deixara hu escudo e agora, nam sey se satisfarey co deixar a vida. D'outra parte podera ser, se nos vireys em batalha, que me julgareys por milhor do que agora fazeys. Pore, pera seruir a senhora Miraguarda, eu basto tanto como elle; pera a merecer, valera elle mais qu'eu; que confessar de mi outra cousa seria mentira e a elle negar lhe feu merecimento ná seria rezá.

E se vos aqui estimerdes algu dia, algue vira E que possays ver o que eu faço. E inda estas palauras na tinha reposta, quando pollo rio acima affomará dous caualleiros, hú trazia hú cauallo ruco e armado d'armas de negro e branco co. estremos: d'ouro, no escudo em campo sanguino há corpo morto. O outro trazia outras de verde e alionado a coarreirões, no escudo é campo de prata dous libes rompentes. Nam foram muito perto de Dramusiando, quando conheceo que hú era o esforçado do Rofuel e outro Graciano, principe de França, a qué ja tiuera presos, cuja conuersacă e amizade estimaua em muito. E posto que sua vontade sosse servilos em tudo, lembrando lhe que na podia al fazer polla palaura que dera a sua senhora Miraguarda, quis vr contra a amizade e negar os preceitos della por seguir a orde do amor, qu'e tudo pode tanto, que faz negar as outras cousas por fazer o que elle quer. E enlazando o elmo, posto a cauallo, se arredou pelo campo pollos deixar chegar. Mas do Rosuel e Graciano, que o viră apercebido de justa, e nă buscauă elles outra cousa, se forá corregendo nas sellas, que do mais na auia que fazer. Assi passeando se chegară onde o escudo de Miraguarda estaua acima dos outros, que Florendos vencera; e, pondo os olhos na imagé delle, né lhe lembrou o que tinham pera passar, ne que os esperaua. no campo, ne o pera que alli viera, tam sem acordo ficara. Dramusiando, que vio seu esquecimento, sentindo donde lhe nacera, chegouse a elles, dizendo Senhores caualleiros, essa imagë nam se pos ahi pera se ver co tamanho repouso; porque bé como esse, có algú risco se a de merecer: cumpre que hú a hú façays comigo batalha, e aquele que me vencer podella ba ver de vagar, e se se achar vencido della sentira o que eu sinto, pera na cuidar que a vitoria della pessoa he ta barata como nas outras partes. Certo, disse Graciano, se este contentamento co algu risco se a de merecer, eu quero ser o primeiro que por elle passe; e, baixando a lança, se veo contra Dramusiando, que o sayo a receber, e quebrando a sua em muitos pedaços fez perder a Dramusiando ambos os estribos; mas elle co o encontro de seu contrairo veo ao chão, dando tã gram queda que por hũ pequeno espaço nã pode tornar em si. Dố Rosuel, descontente de tamanho desastre, mouido de paixa e manencoria, remeteo a Dramufiando co'a lança baixa, que ja estaua prestes co outra nas mãos das muitas, que no campo avia; que sempre alli estaua de sobejo por mandado d'Almourol. E porque de todo Graciano ná ficasse sem companhia, do Rosuel lha teue tam boa,

boa, que daquelle primeiro encontro se achouno chão junto delle, e como pera cada hú del les aquelle acontecimento fosse cousa noua, olhauase hu a outro cas por espanto. E segundo a fortaleza dos encontros, sempre presomira que qué os daua era Palmeirim, se de todo o na desconheceram na grandeza do corpo. Como Graciano fosse mais acelerado, na podendo sofrer tamanho desgosto, cuberto de seu escudo co'a espada na mão se veo contra Dramusiando. dizendo. Caualleiro, posto que vossos encontros sejam tais, que fazé recear as outras obras, arrancay da espada, que quero passar por tudo, pera de tudo saber dar bo testemunho, se de vossas mãos escapar tal que o possa fazer. Dramusiando, que todo era composto de bondade e virtude, vendo sua vontade, podendo ganhar honra onde tanto desejaua, na quis fazer batalha co'elle, porque de qualquer fim, que tiuesse, lhe nam podia vir se na desgosto: arredando se a fora disse. Senhor Graciano, inda agora na desejo ta pouco a vida, que a queira poer nesse perigo. A furia, que contra mi trazeys, podeys perder, por ser contra hú dos mores seruidores, que nesta vida tendes: entá, tirando o elmo se lhe deu a conhecer. Graciano e do Rosuel o viera abraçar com muito contentamento, nam auendo aquella quebra por cousa

٠٠ نـ ٠

vergonhosa, por ser de tal mão. E querendo saber delle a causa porque alli estaua e sazia aquellas batalhas, contou lhe como viera ter aquella parte, a batalha que ouuera co Almourol e como prometera a Miraguarda de guardar aquelle passo te vir algué que o vencesse. Segundo isso, disse do Rosuel, toda vossa vida o guardarevs; porque se a morte ná vos vence ná sev qué o faça. De mi sey dizer, disse Graciano, que me nam pesa derribardes me, qu'eu o mereci á senhora Clarissa em me parecer tam bé o vulto de Miraguarda, que, esquecido das outras cousas, soo nella e nam em al o esprito e juyzo achey ocupado. Senhor, disse do Rosuel, né eu me acho tam liure dessa culpa, que sayba como me salue pera co'a senhora Dramaciana, se nam se for em fogir dette lugar, pera na ver outra vez o vulto, que tantos desatinos faz fazer a qué em outra parte tem o coraçam. E sem mais querer deterse né ouvir outra reză, se pos a cauallo sem esperar por Graciano, que o seguia, nem se despedir de Dramusiando, que có riso se na podia ter de ver o temor e o medo, co que do Rosuel daquella parte se partia. E nam era muito que assi o leuasse, porque das cousas que trazé muito dano muito medo le deue ter.

## CAPITULO LXIIII.

Do que aconteceo a Palmeirim indo a Costantinopla.

Gră Palmeirim, de que ba muito que se nam falou, depois que partio do castello d'Almourol, andou por suas jornadas tanto. que trauessos quasi toda Espanha sem achar auentura, de que se possa fazer mençam. Ja que se achou no estremo de Nauarra e França, onde entam polla despouoaçă da terra auia muitos gigantes e caualleiros de sua geraça, começou de achar auenturas de muito perigo pera qué se nellas auenturasse e nam de menos contentamento pera que a seu saluo as passasse. Na qual parte em poucos dias fez tanto em armas e ta alinadas cousas, que cada vez mais sama pelo mundo se estendia; tanto que esquecidas todalas obras de caualleiros famosos, presentes e passados, so nas suas, como por milagre, se falaua, assi nas cortes de principes, como nos ajuntamentos de gente popular. Andando desta maneira exercitando suas forças, diuulgando suas obras e socorrendo aos que dellas tinhã necessidade, hú dia casi vespera caminhando pollo pe de hua alta serra, mais pouoada d'ar-

d'aruoredos solitarios, que de casas populosas, vio contra a mão esquerda encima de hú oteiro alto hú castello, que, a fora ser forte, era de marauilhosa composiçam, todo ordenado e composto d'húas pedras verdes e brancas, tá perfeitas as corcs, que cada húa parecia dar lustro a outra: ao pe delle estaua hú campo lageado das mesmas pedras e no meo hú tanque d'agoa coadrado e grande: as agoas delle estaua a sombra d'hús ceiceiros verdes, de que o tanque se cercaua. De modo, que alé de tudo ser muito pera ver, era ta aparelhado pera fazer saudade a qué o coraçam nam tiuesse liure, ou tiuesse de que a sentir, que Palmeirim, esquecido de algu perigo, se alli lhe podesse acontecer, tirando o freo ao cauallo pera que pacesse da erua, que arredor do campo estaua, se deitou fobre a borda do tanque a fombra dos aruores dos, que o cobtia e tirou o elmo có tençam de fe lauar do suor e poo, que trazia no rosto, que o dia era de muito grá calma: olhou primeiro se no castello via ou ouuia algue, de que se podesse recear; e na vendo nenhua cousa, de que se temesse, auia por muito ver hu lugar e assento tam gracioso e dino de se pouoar sem nenhua abitaça de gente: enta, pondo o escudo e elmo a húa parte, por se desembaraçar de todas as cousas, que lhe podiá dar pejo a seu cuy-

cuydado, foltando as redeas ao pensamento. lançado de bruços sobre aquellas claras e saudosas agoas, começou trazer aa memoria sua fenhora Polinarda, o muito tempo, que auia, que a nam vira e o receo, em que suas palauras o poseră pera nă ousar parecer ante ella em Costantinopla. E porque enta lhe falecia seu amigo Seluia, que nestes tempos o sova remedear co algu conselho, fez a paixa tamanha entrada nelle, que, desemparado de seu esforcado coraçã e marauilhoso esforço, soo as forças de hú delicado parecer o tirará tanto de seu acordo, que co hú sembrante morto estaua lançado ao pe daquelles aruores. Neste desacordo durou tanto, que quasi se queria poer o sol, e de dentro da fortaleza savra quatro donzellas tá galantes e gentis molheres, como merecia ser as pouoadoras de tal casa: e vendo o affi, se chegară a elle tă acompanhadas de piedade, como medrosas do receo, que leuaua. Vendo o tă mancebo e gentil home, ouuera muito mayor do de seu mal. E porque lhe virá todos os maes de morto, posto que d'outra parte hu soo The fazia perder esta sospeita e era, que tendo / os membros mortaes, os olhos como viuo chorauam sua dor, hua dellas, que no parecer era mais fermosa e nas outras calidades de muito maior preço, monida a piedade delle e algú Tom. I. **Lii** tantanto vencida de seu parecer, mandou por algus seruidores de casa leualo dentro a fortaleza, onde, depois de desarmado, lançado em hú leito, có algús remedios o tornara em seu acordo, pouco contente de se achar em tal lugar e antre gente tá odiosa a seu cuydado. saltando fora delle, quisera sem outra detença fayr fe da fortaleza, se se achara co suas armas. Mas, como a tençam da senhora do castello fosse tello alli mais dias, mandou lhas tăbe guardar, como que las queria por penhor do sua: estada, pesando lhe ver nelle ta acesa vontade de se partir, trabalhando co palauras amorosas de o ter, rogando lhe que por algús dias quisesse aceitar o gasalhado daquella pousada, pois seu parecer e disposiçam mostraua ter necessidade e a vontade, co que sho ofrecia nam era de engeitar: e de duando em quando a senhora, que lho dezia, fazia no rosto alguas mudanças de cores, nacidas do que desejaua, aas vezes vergonhosas, outras vezes namoradas, as quaes sentidas delle, era tamanho perigo pera fua condiçam e delejo, que nam esperando por armas ne cauallo se quisera assi partir. Pore ella, em que o amor naquella ora obraua mais do que parecia onesto, a fazia sayr fora dos termos, que a sua pessoa conuinham: e vendo que co palauras amorosas e lagrimas nam fingidas o na podia

tirar de seu proposito, vsando da mudança, que nellas foe auer, mandou algus caualleiros feus. que o prendessem, nos quaes sez tam pequeno estrago, como quem sem espada e armas o tomaua; e por força o leuara a hua camara do apousentamento da senhora, onde carregado de ferros e servido de todo o necessario, o teue algus dias, confessando lhe muitas vezes claramente seu desejo, pedindo lhe que de todo a nam quisesse matar; pois seu parecer e hidade mais era pera lograr, que pera a engeitare. Como chas palauras pera Palmeirim fossem tirar lhe a alma, nam tam somente as engeitaua; mas inda mostraua contentar se mais da companhia daquelles ferros, que da conuersaçam de quem lhos mandara lançar: e porque nas molheres todalas cousas sam estremos, conuerteo o grande amor, que te li lhe tiuera, em odio ygual a elle, pera se vingar do que lhe merecia, trazendo consigo mesma seu erro aa memoria o desprezo, co que a tratara. E d'hua parte a vergonha, do que por ella pafsara, de outra la vra ; rem que estam posta, a mouia a fazer alguas cruezas fora do feu cultume, que esta he a calidade dellas. Depois, tornando a moderar sua suria co algua temperança nacida da piedade, co, que o feu real coraçam era sempre acompanhado, desuiaua se de ſeu

feu proposito e desculpana o caualleiro, culpaua se a si mesma, e buscaua maneiras pera o
tirar da memoria; mas o amor era grande e
nam sho consentia. Entá, vencida da vergonha,
corrida do desprezo, có que a tratara, metida
em húa camara pelejana consigo mesma, desejando perder o seu cuydado, tendoo ja por impossiuel: tomou por derradeiro remedio tello
alli tantos dias, te que aquella paixam se she
fosse ou elle se arrependesse. Mas pera co'elle
este pensamento era vão, que em qué o amor
té muita parte, ná té em tanto os perigos da
vida, que muito mais ná estime algú de seu
gosto.

CAPITULO LXV.

Do que fez o caualleiro do saluaje na corte d'Ingloterra, antes que della saysse e do mais, que
lbe aconteceo, sayndo a buscar as auenturas.

Muy esforçado Floriano do deserto, de que ba muito que se na faz mença, depois de Palmeirim d'Inglaterra ser saydo da corte del rey seu auoo, deteue se mais algús dias nella pera negociar os seytos de Orianda e suas hirmas, silhas do marques Beltamor, sembrando se o benesicio, que dellas recebera na cura das seridas, que ouue na batalha do gigana

te Calfurnio, tendo na memoria o prometimento, que lhe fizera e a esperança, que ellas nelle tinhã. Hú dia tomou el rey seu au00 no apousento de Flerida, e sendo presente do Duardos, lhe propos estas palauras. Porque sempre, senhor, ouui dizer que a boa obra có outra milhor se deue satisfazer e que a ingratidam nos principes mais que nos outros homés se a de estranhar, lenbrando me ser vosso neto, em qué este erro nunca coube, me pareceo que seria dino de muita culpa na o remedar neste costume como em outros, que inda que pela fama seja muito de estimar antre virtuosos, este se deue ter em mais: e vindo ao proposito. Ao tempo que, senhor, vim de Grecia pera este reyno, a tormenta do mar, que algús dias me seguio, me sez arribar na costa d'Irlanda, onde sayndo em terra contra vontade do piloto, que a nam auia por segura, ouue bata-Tha co o gigante Calfurnio, na qual, por ser assi Deos servido, o venci e matey, ficando tá maltratado de sua mão e co tantas e ta perigosas feridas, que verdadeiramente ellas deram fim a meus dias, se na fora socorrido por tres filhas do Marques Beltamor, que vossa alteza desterrou de seu senhorio e o gigante aquelle mesmo dia trouxera presas. E na ainda a cura que em mi fizera foy muito d'agradecer; mas a vontade

e deligencia, que nisso mostrará, de mestura co o sentimento do risco de minha pessoa, foy tamanha, que na té paga: e ja que eu estiue pera entender nas cousas alheas, soube dellas qué erá: e informado de sua linajé e de sua vida e costumes por outré, prometilhes de falar a vossa alteza, deixando lhes algua esperança de seu remedio. Ná quero que vades mais adiante, disse elrey, eu ba dias que sey isso; inda que volo nunca disse; e posto que do Marques seu pay recebi desgostos, que muito me lembra e desseruiços, que tocaua a minha coroa, nam quero que a culpa delle condene a inorança dellas; quanto mais, que inda que nisso tiueram parte, tudo se satisfazia, co o que co vosco fizeram. E porque vejays qua be lhe sey agradecer a divida, em que lhe vos estais e quanto estimo a vertude de suas pessoas, tenho detreminando casar a mayor com do Rosirá vosso amigo e meu sobrinho e a segunda co Argolante, filho do duque d'Ortam, que por amor de vos e porque lho eu roguey cuydo que sera disso contentes. As terceira darey o marquesado de seu pay e casara co Beltamar. hirmão de do Rosirá; e assi ficara o partido ygoal e todas contentes. Floriano do deserto lhe beijou as mãos por tamanha merce. Dom Duardos fez outro tanto pelo gosto, que disso

recebia. E porque nas obras virtuosas qualquer tardança faz dano e a presteza he necessaria. logo se pos em obra mandar por ellas, e Floriano nam se quis partir tee que viera. Depois de vindas foram recebidas co'estes homés e em suas vodas feitas tamanhas festas, como poderá ser nas do mesmo Floriano; assi porque seus maridos erá pessoas de muito preço e grandes estados, como porque el rey e do Duardos o quisera assi. Passado algu dia depois d'esto feyto, Floriano corrido de se deter tanto tempo na corte, tomando licença del rey, de do Duardos e Flerida : armado de suas armas co outra deuisa de nouo, deixando a do saluaje, co que tamanhas façanhas fizera, se partio, leuando em seu proposito hir prouar se na auentura de Miraguarda. de que entá tanto se falaua. E tomando a via d'Espanha, como nam achasse auenturas, que lhe enbaraçassem o caminho, em pouco tempo arrihou nella, desuiando se sempre da corte delrey Recindos, porque se temia que o detiuesse algús dias; antes seguindo sua rota contra aquella parte, que lhe dezia qu'estaua o castel· lo d'Almourol, chegou a elle hú dia a tempo que Dramusiando acabaua de vencer tres caualleiros, hu era Pompides, de que se muito espantou, nam conhecendo inda Dramusiando; mas depois que soube que era nam teue a vitoria

em tanto. E vendo tantos escudos de homés sinalados ganhados por elle soo, de húa parte desejaua venturar o seu de mestura co'elles e d'outra a amizade do gigante nam consentia batalha. Poré postas todas aquellas rezões em esquecimento, vencido da enueja de tamanhas vitorias, quis passar polo costume da fortaleza, e consertando se na sella co seu escudo embraçado e lança baixa se pos no posto costumado, como que alli na viera pera outra cousa. Dramusiando, que co nenhúa se contentaua tanto como co auenturar a pessoa no seruiço de Miraguarda, nada o cansaua; antes, quanto mais caualleiros recreciá, mayor alento achaua em si pera sofrer o perigo e trabalho das batalhas. E vendo a tençam daquelle, que o esperaua, tomando húa lança nas mãos, cuberto do escudo se veo contra Floriano do deserto, be descuydado de lhe lembrar, que podia ser filho de do Duardos, co que elle nam fizera batalha por nenhú preco do mundo. E como os encontros fossem demassadamente grandes, elles e os cauallos vieram ao chão. E posto que Floriano se desempeçou do seu e pos em pe muito mais prestes que Dramusiando, ná quis ferilo, podendo o fazer, te que de todo se acabou de leuantar e correger o elmo na cabeça, que algu tanto se lhe torcera nella, e inda que Dra-

441-

musiando sentio bem esta cortesia, sicou có tal furia de ver o outro co algua melhoria de si. que lha quis pagar co obras be pouco d'agardecer, que eram feridas de fuas mãos, dadas co tamanha força como lhe a natureza dera. Poré o outro, que nam era pera menos que elle, vendoo co tanta furia e braueza, ajudando se de sua presteza e desenuoltura, começou d'o ferir por muitas partes, dando lhe tam mortaes golpes, que, alem d'o poer em mayor receo do que te li tiuera, lhe fez sospeitar que podia ser de que lhos daua. Mas como nelle se na sentira nunca fraqueza, nem cousa, que o parecesse encobrio sua sospeita, e, aproueitando se de sua destreza e esforco, fazia ambos hua tam cruel e temerosa batalha, que nenhua das que ja passaram na fortaleza da prisam de do Duardos foy maior. E como andassem a pe e cada hu receasse seu imigo e tiuesse a vitoria por duuidosa, chegaua se mais amiudo, ferindo se por muitas partes, de sorte que as armas e escudos se desfizera, as forças enfraqueciam, a furia da batalha hia em tanto crecimento, que cada vez parecia que os golpes se renouauá. Miraguarda, que de húa janela a estaua vendo, julgauaa por cima de todas as que se alli fizera te entam, se na se soy a do caualleiro triste co Palmeirim, que aquella foy ygoal a esta. Iom. I. Pois Kkk

Pois como o trabalho os posesse em tamanha necessidade, que os fizesse apartar pera cobrar alento, arredando le cada hu pera sua parte. Dramusiando, tendo por certo ser aquelle Floriano, determinou por alguas vezes descobrir se lhe e nam leuar a batalha auante, depois, lembrando lhe que algús poderiá cuidar que có temor de seus golpes a deixaua, mudaua o proposito. E també tendo na memoria que aquella batalha se fazia por Miraguarda, determinaua lenalla ao cabo, dizendo. Senhora, be sey que todos meus seruiços se há de pagar có ná vos lembrardes delles, né de qué os faz, e que por fim de meus trabalhos tirarey por galardam descontentamentos tristes, que esta he a paga, que sempre destes a qué outra vos merece: poré coisso me contento, coella condiçã vos firuo, que be finto que pera vos feruir e na pera vos merecer sam eu. Có tudo, porque esta vontade se possa mostrar muitas vezes em cousas de vosso gosto, olhay com que saço batalha, e seus golpes vos dira quanta necessidade tenho de vossa ajuda e fauor. Fauorecey me como vosto, pois sabeys que o sam, e nam queirays que qué me vencer diga que o fez, pelejando eu em vosso nome. Mas Floriano, a qué tantos amores e tamanha tardança enfadaua, detreminando leuar sua tença auanto, se veo a elle cu-

berto do pouco, que lhe ficara de seu escudo. e, recebendo se ambos na tortaleza de seus golpes de começará a segunda batalha tá temerosa e braua, que Almourol a julgaua por cima de quantas vira. Miraguarda co Lademia dezia a fuas donzellas, que aquella era a mayor, que se alli nunca fizera; e se tee li tiueram em mui to a valentia do seu guardador, entam nam es. timauam menos a do caualleiro, que se co'elle combatia: elles, em qué nenhúa fraqueza se conhecia i jamais cessaua de se ferir dando os golpes co tá grá força e impeto, que ja nam auis armas, co que se podessem sofrer, as carnes começauam sentir a furia, có que se dauā. Seluiam, que em tal perigo vio Dramusiando, pesando lhe de o ver ta mai tratado e que começaua enfraquecer, receaua sua morte, porque sabia quanto pelaria a seu senhor: e, chegando se contra o escudeiro de Floriano, quando o conheceo, foi ta ledo como que cria que coiffo saluaua a vida de Dramusiando ou d'ambos. Co'este aluoroco se chegou a Floriano, dizendo. Senhor na mostreys tamanha vontade da vitoria desta batalha, que a fazeys co Dramusiando vosso amigo e seruidor. A estas rezões se arredaram hú do outro, mostrando que te li se na conhecia e, abraçando se, passaram alguas palauras d'amizade, inda que breues, Kkk ii porporque as feridas na daua lugar a muita detença. Floriano se espantou de ver Seluia, e porque nam sabia a reza, quis informar se da causa, que alli o trouuera, que depois de sabida, sentio muito, temendo os reuesses da fortuna. Aquella noua o fez desejar yr se logo a Costantinopla, onde cria, que poderia achar recado delle e nam o achando, reuoluer o mundo te saber algua, que o fizesse contente. Assi se despedio logo de Dramusiando, leuando configo Seluia, sem querer ver o vulto de Miraguarda, por na cayr nos perigos de sua vista: e antes que se partisse, Pompides, que a húa parte do campo esteue vendo a braueza da batalha, corrido de ser vencido, se chegou a elle pollo acompanhar, có cuja companhia foy tă ledo como a rezam o fazia ser. Ambos se partiră pera hu lugar dahi perto, onde os curassem de suas feridas, determinando depois de sãos yre por suas auenturas e passar pollo que nellas sucedesse e fazer o que deuiá e em nada mostrar fraqueza, lembrando lhe que aos esforçados primeiro a força que o esforço a de falecer.

# CAPITULO LXVI.

Do que a Floriano aconteceo seguindo suas jornadas, depois de ser são de suas feridas.

Cabada a batalha. Dramusiando se reco-Iheo ao apousento d'Almourol, onde co muita deligencia foy curado de suas feridas, que etá algú tanto perigosas, e, em quanto assi esteue, nam se fez nenhua batalha ante a fortaleza; porque Miraguarda na consentio a Almourol que tomasse armas, né auenturasse mais sua pessoa, tendo ja em algua parte perdido o credito delle por ser vencido duas ou tres vezes. Os caualleiros, que neste tempo alli viera, se tornará descontentes de ná achar afronta, em que podessem mostrar o seu preço, posto que algus chegara alli taes, que vencidos do parecer do vulto de Miraguarda agoardara te que Dramusiando sarasse, pera se esprimentar co'elle, e por derradeiro ficará co sua magoa e seus escudos fizera companhia aos que dantes ali esta-·uā: antre os quaes foy hú de Tremoram e outro de Francia o musico, cousa be duvidosa, pera que alli os via e na conhecia o vencedor. E deixando a elle te seu tempo, diz a historia, que Floriano do deserto e Pompides seu hirhirmão se partira da fortaleza algú tanto maltratados das feridas, que lenauam, e tomou lhes a noite em casa du caualleiro ancião, que viuia junto da estrada, onde fora curados por sua propria mão e seruidos de todo o necessario em muita abastança. Algus dias, que se alli detiuera, passaua o mais da pratica na auentura do castello d'Almourol e na fermosara de Miraguarda, de que Pompides falaua por milagre. louuandoa por estremo, como que a vira be, na podendo diffimular a paixam, que leusna de ser vencido ant'ella, de que Floriano zombaua e ria. contentado se de a nam ter vista, por nam cayr naquelle perigo e achar se liure do que ninguem nam era. E louuaua muito a tençam e maneira de Dramusiando, polla impresa que tomara. Passados os dias, que suas feridas os forçarama estar naquella casa, ja que se sentiram em desposiçam de poder caminhar, dando ao ospede os agradecimentos, que por seu gasalhado merecia, despedindo se delle, se poseram na via de Costantinopla, onde entam era a nobreza de toda a cauallaria do mundo, seguindo sempre a via dereita, co tença de se yr embarcar em algú porto de França, onde mais preftes ouuesse embarcaça. Aconteceo que, poucos dias depois da prisam de Palmeirim, chegara a aquella melma parte e, vendo o castello tá gracioso

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. e bé assentado estranharam muito edesicio ta nobre em lugar tá ermo e desabitado: e virando as redeas aos cauallos pera o hir ver de mais perto, virá que delle saya húa donzella acompanhada de dous escudeiros en cima dú palafre bayo e ale de muito louças e be atauiada, nam era pouco fermosa. Chegando a ella, falara lhe c'oa cortesia, que sempre costumara, e aas molheres se deue, pedindo lhe quisesse dizer cujo era aquelle castello, se nam a estoruasse a pressa, que leuaua. Ainda qu'ella seja muita, disse a donzella, co taes palauras mo pedis que me deterey pera vo lo dizer. Este castello sez el rey Vasilao de Nauarra, que ja ouuirieis nomear: por seu fallecimento veo se pera elle a princesa Arnalta sua filha em quanto na casasse, deixando a gouernança do reyno a algus senhores delle, vertuosos nas obras, esprimentados na ydade, esforçados nos animos e liures nas tenções, sabedores no gouerno, pera que por falta de rey o reyno na padeça detrimento, ne o pouo injustiça. Agora, auendo algús dias, que nelle esta, ouue nouas da auentura do castello d'Almourol, que he la nos fins d' Espanha e da fermosura de Miraguarda, tanto pollo mundo falada; e porque te sospeita que os amores desta té preso hu homé, a que ella deseja liure pera se seruir delle, manda me

que a vaa ver, porque se for mais fermosa que ella, deixallo ba hir, que em seu poder esta preso e, nam o sendo, temo que o mande matar, segundo sente o desprezo, que em suas palauras acha. Essa vossa senhora, disse Floriano. he mais fermola que vos? Se vo lo eu em algúa cousa pareço, disse a donzella, be sev que ella vo lo parecera em estremo polla muita diferença que ba de húa a outra. Pois podeys vos tornar. disse elle, que Miraguarda de set ta fermosa como vos se contentaria, Senhora, disse Pompides, na vos engane este caualleiro, segui vosso caminho, vereys o que nunca vistes e podereys desenganar que vos la manda e dar vida a essoutro, que dizeys; e este senhor ná vos enganeys por elle; que té a vontade isenta e nam vio o vulto de Miraguarda como eu, porque receou ver se no perigo de muitos. Parece me, senhor caualleiro, disse a donzella contra Pompides, que deueis vir tocado das mostras dessa senhora; porque vos vejo falar nella como testemunha de vista. E pois isto assi he, quero me tornar a princessa Arnalta comuosco, que onde vos estays pera lhe dar essas nouas, sera escusado yr las eu buscar. Entá voluendo co'elles ao castello, disse a Arnalta o que passaua, como aquelles caualleiros vinhá da auentura de Miraguarda e a poderia desenganar da verdade. Arnalta,

que desejaua saber se as cousas de Miraguarda erá de tamanho merecimento como o toó dellas o fazia parecer; depois de se desarmaré e repousare algu espaço, os tomou ambos polla mão, mostrando lhe o castello e assento delle, que era muito pera ver, fazendo lhe muito gafalhado. Dahi leuando os ao tanque, se assentou co'elles a sombra dos aruoredos, que o cercaua e, pondo os olhos é Floriano, que lhe pareceo mais principal, começou dizer. Senhor. inda que na sey como julgareys minha tença, quero daruos conta de minhas cousas, pera saber de vos hua, que muito desejo. Eu sam silha del rey de Nauarra, senhora de toda esta terra, por seu falecimento retray me neste castello, em quanto os regedores do reyno me dá marido, fegundo ordenança de meu pay. Agora, nam sey quantos dias ba, veo ter aqui hu caualleiro, a qué eu, pollo que nelle vi, sem outro conhecimento que delle tiuesse, o desejey fazer senhor de minha pessoa e de todo meu senhorio: nam sey a reză que teue pera engeitar estas duas cousas, tam desejadas de muitos principes; porque na ta somente deixou de sazer meu rogo, mas antes me disse que se contentaua mais da conuersaça de hús ferros, em que o mandei meter, que da minha. E posto qu'isto me desse muita paixam, a dessimuley, Tous. I.

porque me pareceo que ou esta fora de si, ou seria algus amores, que lhe tinham a vontade forcada e lhe nam deixaua conhecer tamanho bé. E porque em todos estes reynos ná sey pesfoa, que o assi obrigasse, se na se fosse Miraguarda, a qué tá altamente louuá, quis mandar hua donzella minha a vella; porque se sua fermosura he como dize, mandalo ey soltar, e nam sendo assi, castigalo ey como merece, por nam dar atreuimento a muitos trataré co despreço as pessoas de tanto merecimento como eu. Floriano, que sempre tiuera os olhos nella e a vontade nam muy longe, quis ver se podia satisfazella co palauras, que lhe pareceo vaa, ale de fermosa, calidades, que nellas muitas vezes andam juntas, dizendo. Senhora, esse caualleiro na vejays mais, ne lhe deys outro caftigo, né mor pena que deixallo co'a vida; porque, em quanto lhe mais durar, mais vezes sentira seu erro e o que por ele perdeo, pois esse parecer nam he tal que por nenhú outro se engeite. Miraguarda he ta fermosa como vos dizé; mas vos nam lhe deueys nada, né ella, se vos visse, teria de que se alterar. Arnalta, a que estas palauras satisfaziam muito, junto co'as outras calidades, que sentia de qué lhas dezia, e sua condiçă era mudauel, como as mais das molheres té por natureza, começeu

cou sentir em si outras mudanças nouas, tá esquecida de Palmeirim como se o nunca vira: e. tomando os polla mão, se tornou ao castello, onde ja estaua a mesa posta. Floriano she pedio que, primeiro que ceassem, lhe mostrasse o caualleiro preso, e ella o mandou trazer: quando Floriano e Pompides o conhecerá, ná podera dissimular o contentamento, que recebera: Seluia se lançou a seus pes. Arnalta vendo o acatamento, que elles lhe fazia, pesou lhe de os ter em sua casa e logo os quisera despedir. Poré Floriano, a quem a senhora nam parecia mal, a amansou co palauras e asagos, que forz de tanto merecimento ant'ella, que mandou fazer hú leito pera Pompides e Palmeirim e outro pera elle soo, onde o veo visitar, quando a ora deu lugar pera isso: e, por lhe mais satissazer a vontade, estiuera alli todos tres oito dias, no fim dos quaes, despedindo se Floriano de Arnalta, elle enfadado e ella saudosa, se apartară hu do outro: e elles se foră a via de Costantinopla, prometendo lhe elle primeiro d'a tornar a ver o mais cedo que podesse: assi começará caminhar todos tres, contentes de seu acontecimento e ella de seus enganos. Floriano esquecido de tornar, Arnalta chea d'esperança disso, ella alegre de seus amorés, elle tirado deste pensamento caminhou praticando sempre é I II ii

Arnalta, na espantando se de suas cousas, que nellas nenhúa he de muito espanto.

### CAPITULO LXVII.

Do que aconteceo a estos tres canalleiros no passo de bua storesta.

Espedidos estes tres caualleiros d'Amalta, feguira seu caminho, praticando nas coufas passadas. Palmeirim, que qualquer conuersaça pera seu gosto era odiosa, se apartou muitas vezes co Seluia, e deixando todas as outras cousas, trazia aa memoria sua senhora Polinarda; e posto que ja neste tempo có mayor despejo a podia seruir, por saber cujo filho era, trazia o amor ja de longe criado nelle tamanhos receos, que na se atreuia passar sem seu mandado e hir a Costantinopla. E posto que Seluiam lhe trazia aa memoria alguas cousas pera lhe fazer perder este medo, nenhua dellas aproueitaua; que o amor desbarata tudo. Assi que neste tempo era Palmeirim posto em mor cuydado que nunca. E també auia por quebra lembrar lhe que na podera vencer Florendos ante Miraguarda, sendo a batalha sobre a fermosura de fua senhora. Assi que todas estas cousas o faziata descontente, quanto em nenhú outro tempo o foy.

fov. Floriano e Pompides, que sentiá nelle aquelle descontentamento sem saber donde lhe nacia, ta pouco caminhaua muy alegres; qu'ifto té a amizade grande antre amigos, assi nas mostras como nas obras a vontade ser conforme. Caminhando algús dias pollo revno de França, onde ja era entrados, hú dia oras de terca se acharam nu valle gracioso, polla borda do qual passaua hú rio d'agoa clara e pouca, co algús aruoredos por elle, e debaixo deles quatro tendas armadas co doze escudos, postos em roda dellas é parte, que podiá enxergar se de longe: no campo por baixo dos aruores andaua alguas damas, que parecia fermosas, inda que as na via de perto. Muito folgara os tres caualleiros de ver aquella gente tá atauiada e é lugar tá apartado. Chegando se mais aas tendas virá sayr de dentro de húa dellas doze caualleiros de ricas e lustrosas armas, quanto nunca virá outras milhores, d'antre os quaes hú se pos logo a cauallo e, enlazando o elmo, pedio a lança, consertando se a maneira de querer justar. Os tres companheiros, que sentira seu desejo, se começară fazer prestes. Nisto veo ter co'elles hu escudeiro, que lhe disse. Senhores, Florenda filha del rei de França, que naquellas tendas esta, vos faz saber, que fazendo sua viaje pera hua romaria onde vay, lhe

tomou a sesta neste valle e pollo ver ta gracioso, se quis aqui deter te que a calma passasse; e porque ve em vos, que deueys ser pessoas de gram feito d'armas, vos roga que queirays quebrar algúas lanças co'aquelles seus caualleiros, se nisso na receberdes desgosto. Aa senhora Florenda, disse Palmeirim, quisera eu que nos seruiramos em al, se ella quisera; mas pois nisto recebe gosto, erro seria deixar de lhe fazer a vontade. E querendo se fazer prestes, Floriano lhe pedio que lhe desse a primeira justa, que pera elle ficaria em quem se mostrar. Pompides, que muito desejaua que seus hirmãos vissem pera quanto era, quisera tambem ser o primeiro; mas vendo a vontade de Floriano. sofreo se comsigo mesmo. Palmeirim se contentou de lhe deixar a empresa, por ser cousa de molheres, a que Floriano era muy affeiçoado. E posto em orde, pondo as pernas ao cauallo, remeteo contra o caualleiro, que també o sayo a receber; e, inda que fosse hu dos mais nomeados de França, veo ao chão sem fazer mossa em Floriano. Logo savo outro d'armas de verde e branco em hú cauallo alazá, que remetendo contra Floriano, passou né mais né menos como seu companheiro. Desta maneira derribou Floriano cinco delles sem quebrar lança e ao festo a quebrou e Pompides lhe deu a sua. PalPalmeirim folgaua d'o ver tá biuo e esforçado e co tam singular alento. Florenda, posto que muito sentisse derribare lhe seus caualleiros, desejaua que justassem todos, por ver as obras do vencedor delles, que em eftremo lhe pareciam bem. Nisto trauessou por meo do valle hua donzella encima de hú palafré negro, chorando é vozes altas como pessoa que padecia, ou passaua muita necessidade, e estando olhando a hua e a outra parte, vendo a Palmeirim assi armado, se chegou a elle, dizendo. Senhor caualleiro, peçouos, pollo que deueys a essa ordé, que seguis, que se o animo vos basta a húa grande empresa, que vos venhays tras mi, e fareys hū dos moores socorros, que nunca caualleiro fez. Palmeirim, que nam pera al trazia armas, sem lhe dar outra reposta, virou as redeas ao cauallo e foy tras ella, dizendo primeiro a Pompides. Senhor, ficay e dizey a Floriano, que siga o caminho que antes leuauamos, que muy cedo, prazendo a Deos, serey co'elle e co vosco. Pompides ficou, ainda que contra sua vontade. E hua das donzellas de Florenda, vendo a pressa có que hia, se chegou a elle, dizendo. Parece, caualleiro, qu'essas armas co menos trabalho, que vossos companheiros as quereys possuyr, pois vedes a pressa e affronta em que hu esta e o perigo em que aquel-

aquelle outro caualleiro vay, e vos ficays com tanto repoulo, como se nelles o visseys. Senhora, disse Pompides, a donzella leua tá bo recado pera sua necessidade, que eu faria la pouca mingoa; poré, porque a vos ná vos parece esta escusa boa, quero yr tras elle, mais pera o ver obrar, que pera cuydar que la posso ser necessario. E despedindo se della, seguio pollo rastro de Palmeirim, que hia ja tam alongado, que primeiro passaram muitos dias que o visse. Floriano, que soo có os caualleiros de Florenda ficaua justando, fez tanto, qu'é pequeno espaço derribou oito delles cada hu de seu encontro, e algús maltratados; e porque neste lhe quebrou a segunda lança, esperou te ver o que Florenda mandaua que fizesse. Logo húa donzella lhe trouue outra da sua parte, rogando lhe nam quisesse deixar de justar, pois tam be o fazia. Elle a tomou, fazendo acatamento e cortesia a que lha daua, que era hua dama moça e fermosa, prometendo lhe d'a enpregar como peça de sua mão; e pondo se no posto donde sempre saya, veo a elle o noueno caualleiro, armado d'armas de pardo có vieiras d'ouro por ellas em hú cauallo murzello, a seu parecer milhor posto que todos os outros. Como este fosse confiado de si, começou dizer. Folgo muito caualleiro de ver em vos obras tá assinadas

das pera que as de qué vos vencer sejá de mayor estima. Em dizendo isto, pos os olhos em Carmelia camareira de Florenda, co que andaua de amores, e co o contentamento de a ver e confiança do que lhe queria, se foy contra Floriano ao mayor correr de seu cauallo; mas como amor as vezes pode pouco có qué o nam conhece, ainda qu'este caualleiro em seu nome daua aquelle encontro, né fez mais dano em Floriano que rachar a lança em algús pedaços, e elle veo ao chão tã descontente do fim da justa, como estaua confiado no principio della. Os outros caualleiros, que ficaua, posto que sossem de grande preço, quisera vir aa justa có menos orgulho que estoutro, porque, se lhe outro tanto acontecesse, ficassem co menos desgosto. Logo sayo o dezeno armado d'armas de roxo e encarnado, có rosas de prata crauadas nellas. Mas, por me na deter em encontros, també cayo como seus companheiros e isso mesmo o onzeno. O derradeiro, em que Florenda mais confiança tinha, sayo encima de hú cauallo ruço rodado, armado d'armas d'ouro e verde a coarteirões, có mil enuenções e galantarias e no escudo, em campo dourado, hu tigre, que desfazia hú ceruo branco. Este, segundo a mostra de sua pessoa e a maneira de seus membros, parecia pera mais que todos os outros, e sem nada Tom. I. di-Mmm

dizer remeteo a Floriano, que o recebeo segundo seu custume; poré, como este fosse oesforçado Germá d'Orliens, ná o pode arrancar da sella como a seus companheiros, antes correrá duas carreiras, a terceira cayo como os outros, pesando lhe tanto, que quisera morrer de nojo pollo lugar donde acontecera, que scgundo se ja disse Germa d'Orlies seruia Florenda có tençã de casar co'ella, por ser grá senhor e hú dos especiaes caualleiros de França. Florenda, vendo os seus derribados, pedio a Floriano quisesse tirar o elmo e dizer que era, porque que pollas obras auia de ser ta descuberto, pouco necessario lhe era querer se encobrir a ningué. Elle o fez, pedindo lhe por merce que se naquella justa a desseruira, em algua outra cousa muito de serviço seu quisesse que o emendasse. E tirando o elmo, se deceo pera lhe beijar a mão, que ella nã consentio. Germa d'Orliens, que o conheceo, o leuou nos braços có muito prazer e aluoroço, dizendo contra Florenda. Senhora, ja me nam da nada ser vencido; que este caulleiro na he acustumado ao vencer ningué. Quando ella foube aquelle ser Deserto seu primo cohirmão, o recebeo de nouo co outro gasalhado e cortesia, na tendo em tanto o vencimento dos seus. E por ser ja ora de partir mandou leuantar as

tendas, nã consentindo a Floriano que a acompanhasse, pedindo lhe que quisesse deter se na corte de França algús dias, onde feria recebido com tanto amor como a rezá o requeria. Elle se escusou co dizer que em todo caso queria seguir o caualleiro que hia co'a donzella. porque temia algú engano. Florenda lhe pedio The dissesse que era o outro, porque no que nelle vira deuia ser gram pessoa. Senhora, disse Floriano, namerrais pareceruos assi, ao menos pollo desejo que té de vos seruir; elle he Palmeirim d'Inglaterra meu senhor e hirmão. Agora vos confesso, senhor, respondeo ella, que me pesa de o saber, pois suy ta mosina, que tendoo aqui o nam conheci, sendo a cousa que mais desejaua. Poré peçouos por merce, que o figays e se for possible tornardes pela corte delrey meu pay, o façays, pois nella como na gra Bertanha vos ha de seruir. A donzella, que fizera yr Pompides, se chegou a Floriano, dizendo. Senhor, eu també quisera saber de vos qué era o outro caualleiro, que foy tras Palmeirim pera emendar algú ora as palauras, que lhe disse. Senhora, disse Floriano, pessoa he que vos sabera seruir no que lhe mandardes: chama se Pompides, e també he meu hirmão. Peçouos, senhor, disse a donzella, que me desculpeys quando o virdes, que corrida estou do Mmm ii que

que co'elle passey. Nisso e no mais, que de mi vos quiserdes seruir, disse Floriano, estou eu ta certo como esse parecer merece. Entam se despedio de Florenda, tomando a via que Palmeirim leuara, ta receoso dalgu desastre, como que via o mundo e o tempo liberal delles.

### CAPITULO LXVIII.

Do que passou Palmeirim em companhia da donzella.

Almeirim d'Inglaterra foy tras a donzella L ao mayor passo de seu cauallo, porque a fua pressa na consentia nenhú repouso. E posto que muitas vezes quis saber della onde o leuaua, nunca co choro lho pode dizer. Assi passară todo aquele dia e noite sem repousar nenhu espaço, leuando ja as bestas tá cansadas, que na se podia menear: ao outro dia pella menha, quando alua rompia, passará pollo pe de hú castello, que se velaua. A donzela se desuiou da estrada, rogando a Palmeirim que a esperasse e, chegando ao castello, falou có hú dos veladores alguas palauras, que nam ouuio, e dalli, tornando se pera elle, seguira seu caminho co mayor pressa que d'antes e co'ella andara te oras de meyo dia, que chegaram a hú valle grande e gracioso, que estaua ao longo da faldra de hũa

hua pequena villa, que era no ducado de Rossilho. Alli lhe disse que se decesse em quanto ella hia ter ao lugar, e logo tornaria a elle. Palmeirim, que vinha afrontado do trabalho do caminho, se deceo do cauallo e tirou o elmo pera se desabafar. A donzella como que na sofria vagar em suas cousas, porque a necessidade requeria muita pressa, foy aa villa e fez volta ta prestes, como se o seu palafre andara em toda sua força: e, chegando a Palmeirim, vendoo sem elmo, ta moço e gentil home, nam ficou contente, crendo que pera sua afronta achara fraco remedio: dizendo mal a sua ventura, se queixaua mais que antes. Palmeirim, mouido de piedade, na sabendo porque se assi mataua, rogou lhe que sem nenhú pejo lho dissesse. Que quereys que vos diga, fenhor caualleiro, disse a donzella, se na que sam mais malauenturada molher do mundo, que indo buscar algu caualleiro famoso pera húa necessidade grande, reuolui a corte de França e, dando conta aos milhores della, nenhú quis aceitar o que lhe pedi, que lhe pareceo graue d'acabar; e vindo quasi desesperada acertey de chegar ao valle onde Florenda estaua pera lhe pedir, que mandasse comigo algui dos seus guardadores, em que mais confiasse: e porque vos vi em companhia d'outro caualleiro, que os estaua derribando to-

dos, cuydey que fosseys assi como elle e pediuos que me seguisseys sem vos querer dar conta do caso, que temi, que sabido, na quisesse sur comigo. Agora, que estaua ao pe da obra, vejouos ta menino e moço e de ta poucas forças ao parecer, que perdi a esperança, qu'é vos trazia. Senhora, disse Palmeirim, a reză e justica queria que tiuesseys de vossa parte, que no al cu farey o que poder, e por yentura sera mais do que julgays polla ydade: por isso peçouos que sem nenhú receo digays ao que vim, que eu auenturarey a vida a qualquer perigo. Ay, senhor, que boas palauras, disse a donzella, se a obra dissesse co'ellas. Sabey que nesta villa, que veys, está presas tres donzellas filhas d'bti gra fenhor, que auia nesta terra; e porque seu pay nam quis casalas co o duque de Rosilho e outros dous seus hirmãos, tiuera maneira como por treyçam o matara e ellas trouvera per força a esta fortaleza, e porque nunca quisera conceder seu desejo, dera lhe tempo te oje, que he o derradeiro dia, pera que buscassem algu caualleiro, que por força as tirasse de seu poder; e auia se de combater desta maneira. Primeiramente a entrada da fortaleza co Bramarim primo do duque, temido e nomeado em todo o reyno, e, vencendoo, ba se de combater co outros dous caualleiros juntamente, també seus parentes e muy esforçados, a que chama Olistar e Alfarim: e, saindo desta batalha vencedor, combater se co o duque e seus dous irmãos, que cada hú per si he ta especial caualleiro, que basta pera o milhor desta terra. E porque oje he o derradeiro dia do prazo, no qual ellas ha de ser degoladas, na dando caualleiro, que faça estas batalhas, dey a pressa que vistes é nossa vinda. Agora fuy ter aa villa pera lhe dizer que trazia comigo que se co'elles combatesse, de que o duque esta aluoroçado, crendo que yra có seu preposito auante. Por certo disse Palmeirim, agora na ey por muito recearé algus caualleiros vir a ta incerta demanda. Parece me mal el rey consentir em sua terra tamanha sem reză: e pois o mais do dia he gastado e para tanta batalha sica pequeno espaço, partamos logo, que eu espero em deos, que a maldade desse seja causa de seu vencimento: e, sem mais dizer, enlazou o elmo, manencorio de cousa tam mal feita. A donzella, quando o vio co ta bo desejo e pouco temor, cobrou mais algú esforço e ambos juntamente entrară pela villa e foră ter aa fortaleza, que estaua be assentada e forte, cousa que aos maos, quando sam poderosos, se na auia de consentir; que as vezes a confiança destas forças he causa de muitos erros.

#### CAPITULO LXIX.

Como Palmeirim se combateo co os guardadores da fortaleza, segundo a ordenança della.

Donzella entrou polla villa acompanha-1 da de Palmeirim, nã tã contente da esperança de seu socorro, como podera ser se soubera que leuaua consigo, que esta vantaje té os homés, a que natureza dotou de grandes membros e robusto parecer, esperar se delles mayor animo e mayores obras, que os outros a qué isto ná deu. Chegando a fortaleza, achará ja o muro e alto della tá cheo de gente pera ver a batalha, que todo em roda estaua cuberto de pessoas, que a isso viera. E porque o castello era cercado d'húa caua chapada, alta e bem obrada, sayram certos homes de pe que lançara hua ponte leuadiça, que chegaua de parte a parte. Palmeirim quisera logo passar da outra banda, mas sayo de dentro da fortaleza Bramarim, que lho empedio, armado d'armas de vermelho, encima de hú cauallo castanho, brandindo húa lança, dizendo. Esperay la caualleiro, que fora faremos nossa batalha e, se me vencerdes, entam podereys entrar e fazer outras, que vos mais caro custé. Eu

Eû nam sey o que a fortuna querera fazer, disfe Palmeirim; mas ca fora ne la dentro nant cuydo que a reză ajude a que em suas cousas të tá pouca; por islo tomemos do campo e façamos nossa batalha, que pera tantas parece ja o dia pequeno. Ta leue fazeys esta auentura disse o caualleiro, que ja vos na queixaes se na do tempo, que he pouco; pois olhay por vos, que deste encontro farey que vos sobeje mais dia pera estardes preso na conuersaçam d'outros necios, como vos, que vos pode falecer pera vencerdes o costume do castello. Entá, abaixando as lanças se viera hú contra outro, e como em Palmeirim ouuesse mayores obras, qu'é seu contrairo palauras, e os encontros fossem dados e cheo, ná recebeo mais dano que desfazer se em seu escudo a lança de Bramarim, e elle cayo pellas ancas do cauallo tá grá queda, que por muito espaço na bollio co pe ne mão. Vendoo Palmeirim tal se deceo, e tirando lhe o elmo lhe pos a ponta da espada no rosto, dizendo. Caualleiro, rendey vos em minhas mãos e juray de na manterdes mais este costume, se nam morto foys. Bramarim, que se vio em tal estreito, outorgou tudo da maneira que lho elle mandou: Palmeirim tornou a caualgar e passando a ponte, achou ja a porta da fortaleza aberta, e entrando dentro, vio a húa banda do patio Olis Tom. I. Nnn tar

tar e Alfarim, armados d'armas verdes co so: res azues, que lhe dauá muito lustro, e, em o vendo sem o deixar concertar na sela, remeterá de supito, encontrandoo no escudo de tanta forca. que perdeo húa estribeira; e porque estaua sem lança, que a quebrara no primeiro caualleiro, nă fez mais que emparar se dos encontros, e arrancando da espada os esperou que faziá volta e ao primeiro deu tamanho golpe encima do elmo em descuberto do escudo, que entrando por elle muita parte lhe fez hua ferida muy grande na cabeça, de que lhe saya tanto sangue, que dahi por diante na deu golpe, que fizesse dano. O outro seu companheiro, vendoo desatinado e fraco, quis soprir por ambos, pelejando esforçadamente, dando golpes finalados e emparando se dos de Palmeirim co muita desenuoltura; de que se elle pouco contentou; e acompanhado de yra e manencoria, por ver que hū soo home the duraua tanto tempo, lembrando lhe o mais que ficaua por fazer, lançando o escudo a tras, tomou a espada có ambas mãos e deu lhe tal golpe por cima do elmo, que per força o fez vir a seus pees sem nenhú acordo. A este tempo cayo també morto o outro, que a ferida, que trazia na cabeça, na era de maneira que lhe desse mais espaço de vida. Palmeirim se deceo do cauallo e tirando

o elmo ao que derribou. disse lhe que se rendesse, e porque o nam quis tazer consiado na ajuda dos outros, que ficaua, lhe cortou a cabeca, dizendo. Ysto te sique pera galarda de tua pertinacia: e, olhando pera suas armas, vendo as inda sass e a si sem nenhtia ferida. virando contra a donzella, que alli o trouuera, disse. Senhora, temos aqui mais que fazer? Ja me agora parece, disse ella, que pera vossas obras tudo he pouco; e poré ainda nenhú destes he o duque né seus hirmãos, que seu custume he fazere sua batalha encima; por isso sobi que que nestas vos deu tam boa dita, nam pode ser que nas outras vos desempare: e posto que minha tençam era tornar me de aqui, agora cobrey tamanha confiança em vos, que quero estar presente a tudo. E mostrando lhe húa escada de pedra larga e bé obrada, por onde auia de subir, Palmeirim mandou a Seluia que ficasse no patio c'es cauallos, e elle co sua espada na mão, começou yr por diante. Nã fobio muitos degraos quando s'achou em húa sala grande, a húa banda della no alto da parede estaua húa janela de grades, que saya d'húa camara e caya sobre a mesma sala, e sentadas go pe das mesmas grades tres donzellas vestidas de negro, a seu parecer ta fermosas e gentis molheres, que na era pera culpar nenhuzel ·Nnn ii a :. . tretremo, que por ellas se fizesse. Nisto vieram ter co'ellas ao longo de hú corredor tres caualleiros armados, traziam as viferas dos elmos leuantadas e por serem mancebos e bé despostos, as armas ricas e lustrosas, alé de viré gentis homés, pareciam pessoas de gran feito, Chegando mais a ellas, o que antre elles parecia mais principal, lhes disse. Senhoras, nam sey porque quisestes ser causa de tanto mal, nam vos vindo nenhú bé? meus primos fam mortos por mão daquelle caualleiro, e em fim elle, como esforçado, fara o que poder; mas nam podera fazer tanto, que deixe de pagar co sua vida as outras, que tirou, e vos co'as vossas satisfareys parte desta perda, mas co tudo né eu ficarey contente, nem terey de que o fique. Affi que todos teremos que sentir e ningué de que se alegrar. E despedindo se dellas co'a cortesia costumada, sem esperar reposta, se decerá aa fala armados d'armas verdes co alcacachofres d'ouro, nos escudos em campo verde Copido có hú arco feito pedaços, preso por mão de húa molher. O duque se adiantou de seus hirmãos contra onde estaua Palmeirim, dizendo. Senhor caualleiro, peço vos que vos queirays contentar do que te agora tendes feito e rendey vos a mi, que me pesaria ver perder a vida qué tanto he pera ella. Ná cuydey eu,

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

eu, senhor duque, disse Palmeirim, que em pessoa de tanto preço, como vos, ouuesse obras tá fora das que deueys ter; poré porque vejo quererdes yr co vosla tençam auante, escusado sera gastar tempo em palauras, né aconselharuos co'ellas: e cobrindo se de seu escudo soyse contra elle e seus hirmãos, que o receberá antre si có muitos e muy pesados golpes; e posto que Palmeirim nesta batalha fez tudo o que pode defendendo se e ofendendo co sobejo esforço e valentia, ná deixou de ser ferido em muitas partes, confessando se a si mesmo que esta era húa das mayores e mais perigosas batalhas, em que se nunca vira; porque o duque e seus hirmãos, alé de seré esforçados caualleiros e estaré descansados, erá tres contra hú soo, e mais tomandoo ja cansado das outras batalhas. As donzellas, qu'é tal perigo o viá, co muitas lagrimas pedia a Deos se lembrasse de sua vida, porque nella estaua a sua dellas. Palmeirim feria a húa e outra parte co tanta presteza e acordo, que o duque e seus hirmãos na podia valer se, os escudos de todos era qua-. si desfeitos e o de Palmeirim o era tanto. que nenhua cousa lhe ficara co que se cobrir né emparar: os golpes retombauá per todos aquelles paços e casas có tamanho estrondo. que parecia que cayá: em nenhú delles te en-

### 470 PARTE H.

tam se mostraua fraqueza, antes cada vez a forca e esforço parecia que se dobraua, o sangue era tanto, que fez na fala por muitas partes nodoas delle, e tá coalhada das rachas dos escudos, que se na podia poer pe é cousa vazia. A este tempo Palmeirim, vendo quanto aquelles homés lhe durauá e o pouco que fizera e o muito que era necessario fazer, deu tá grá golpe por cima do braço dereito a hú dos hirmãos do duque, que, cortando lhe as armas e muita parte da carne, o alcijou de sorte, que nam podendo pelejar se savo da sala. O duque, vendo seu hirmão tã maltratado e a ssua vida é perigo, remeteo a Palmeirim co dobras da furia do que te li trazia, ameudando os golpes co tanta força, que nam parecia d'homé cansado. Tudo lhe era necessario, que Palmeiriam andaua tă brauo, que ja d'outro golpe dera com outro seu hirmão no chão. O duque se arredou a fora tendo sua perdicam por certa, dizendo contra Palmeirim. Peçouos, senhor caualleiro, que na vos pese descansarmos hu pouco e, se ouverdes por be dizerdes me vosso nome, telo hey em muito, que desejo saber a que venço ou que me vence. Meu nome tendes te pouca necessidade d'o saber, disse Palmeirim, que nam quero gastar tempo nisso a acabemos nos--fa batalha, que logo vos direy quem sam. Por (i. .) tain

tam certa tendes a vitoria, disse o duque, que nam quereys contentaruos de nenhu partido, pois ainda nam me tenho por ta vencido, que to'esse receo volo cometa. E tornando a batalha comecará os golpes a fazer tamanho dano por falta das armas, que o duque nam podendo soster se contra os de Palmeirim, soy enfraquecendo de modo, que ja nam entendia mais qu'é amparar se. Palmeirim, que sentio sua fraqueza, começou a apertalo tanto, que per forca o fez vir a seus pes tá descontente como maltratado. Mas como o vencimento ná fosse pera elle de tanta dor, como era cuydar que de todo perdia a sua senhora, ou a esperança della, co piedades de vencido começou pedir ao vencedor, que o matasse, confesando lhe que aquelle seria o mayor be, que seu mal podia receber. Palmeirim, vendoo ta namorado ouue doo delle e de ouuir fuas palauras, julgandoo por si mesmo; e, ajudandoo a leuantar, lhe rogou que se consolasse, porque na ta somente o na mataria; mas antes lhe prometia qu'é todas as cousas de seu gosto o ajudasse. O duque, ainda que auorrecido da vida, a aceitou co'aquella condiçã, que sem ella se ná contentara d'a ter. Que a vida pera maa vida, na pode desejala, se na aquelle que co'a morte na se atreue.

## CAPITULO LXX.

Como Palmeirim casou o duque e seus birmãos con as tres donzellas, e como alli veo ter Floriano e Pompides.

Cabadas estas batalhas cuidando Palmeirim que na auia mais que fazer, sentio gran roydo d'armas, e na sabendo que fosse, entraram polla porta da sala vinte pióes armados de piastrões e alabardas, e diante delles dous caualleiros, que vinham dizendo. Morra, morra o que matou o milhor caualleiro e mais nobre senhor do mundo. Co'isto remeterá a Palmeirim que co'a espada na mão detreminou d'os esperar, ja desconsiado da vida, segundo estaua cansado e maltratado; mas isto co proposito de a vender be cara. Poré o duque, que inda estaua na sala, o milhor que pode se meteo no meyo, ameaçando os seus, pesando lhe de tamanha desordé, feita fora de sua vontade. E porque lhe pareceo que Palmeirim creria delle que fora sabedor disso, antes que entendesse em curar de sua pessoa, despedio de sua casa toda aquella gente, mandando lhe que em todo seu senhorio nam abitassem, co voto d'os mandar matar, se o contrario fizessem. Este voto ./(') nam

Ooo

Tom. I.

molheres poderiá mal resistir. Assi que, pondo se em suas mãos, consentiram que fizesse dellas o que milhor lhe parecesse; porque a pessoa, a que tanto deuiam, na se podia negar nada; e mais sendo seu preposito tá singular e virtuoso. Palmeirim ficou tam contente da mudanca de sua vontade, que o ouue por mayorvitoria pera seu gosto do que sora a das batalhas passadas: co'este aluoroco foy ver o duque. que ja se começaua a leuantar, e, leuandoo nos braços có hú prazer desacostumado, lhe deu conta do qu'é seu negocio fizera, que pera elle foy hu be tam perigolo, que Palmerim cuidou que se convertesse em outra cousa: que nam podendo seu coraçam co alegria tam supita, deu co'elle no chao tam sem acordo, que soy necessario acodir lhe có algús remedios pera tornar a elle; e c'os olhos no ceo disse. Por certo, senhor caualleiro, se eu algu dano recebi de vos, em dobrada merce mo pagastes; mas eu estou ja ta desacostumado do be que na sey como crea noua tá alegre que sempre viueo triste. Nã me culpeys verdes em mi esta fraqueza, qu'eu nam sam pera ta gra be, ne meu coraçam pode co'elle. Estaua tam costumado a sufrer qualquer paixam, que nenhúa podia mais que eu: eu podia tanto que desbarataua huas pera sofrer outras mores. O prazer, porque

sempre desesperey delle, agora que o espero me desbarata; por isso, senhor caualleiro, pois o vencimento de vossas mãos foi pera se tornar é tamanha vitoria de meu desejo, agora, que me dais a vida, aconfelhay me o que faça pera a soster; que nem eu co tamanho be me atreuo, ne cuydo que pera mi se guarda. Palmeirim, que o vio ta namorado, ouue doo delle, fentindo todos aquelles acidentes como que por elles passaua, alegrandoo co palauras de seu gosto, certificando lhe que tudo se faria quando quifesse e como quisesse. Estando ambos nesta pratica, que ao duque fazia sentir menos a dor de seu vencimento, batera dous caualleiros a porta da fortaleza, a que o duque mandouentrar co menos risco do que naquella casa costumauă: mas quando foră dentro, Palmeirim conheceo que erá seus hirmãos, donde a vitoria ficou de mais gosto; porque de ter algu tanto ocupado o pensamento no que socederia a Floriano nas jultas onde o deixara, lograva co menos repouso ho preço de seu trabalho. E preguntando lhe o que lhe acontecera, contou como, por se combater co Germa d'Orlies, sora forçado conhecelo Florenda, e como Pompides se viera logo tras elle por alguas palawras, que lhe disse hua das suas donzellas, e depois o encontrara ao pe de hú castello que Ooo ii

se velaua, fazendo batalha có dous caualleiros. que queriá forçar húa donzella e os vencera có morte de hu delles e alli acharam nouas delle, que vinha em companhia da outra pera aquella fortaleza. Este castello, que se velaua, era das tres hirmãas, onde a donzella se apartou de Palmeirim, quando vinhã, a falar c'os veladores. Palmeirim folgou de saber o acontecimento de Pompides e de a donzella de Florenda o ter em pouco. Nisto passaua tempo. O duque, que vio a parcialidade de todos tres. pareceo lhe que deuia ser pessoas de gram preco, assi polo que parecia nelles, como na riqueza das armas, e mandou a Organel que entendesse em seu apousentamento có toda a abastança necessaria: e posto que Organel lhe daua poulada conforme a suas pessoas, nam quiseram aceitala se nam co Palmeirim, onde aquella noite soubera delle tudo o que passara, a maneira da guarda da fortaleza, o fim de fuas batalhas e o que por derradeiro concertara é os casamentos: julgara o duque por homé singular, atribuindo os erros, que antes seguia, aa força d'amor, que nelle estaua. Nestas e outras coulas passará a noite tee que o sono os venceo. A outro dia pela menhaa, porque effaua assi consertado, foram recebidos o duque e seus hirmãos co'as tres hirmãas, desta maneira.

## DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. 477

O duque co Diomana, que era a meã e mais fermola, a que de longo tempo era afeiçoado. Tragonel co Armisia qu'era mais velha, erdeira de rodo o estado, que sicara de seu pay. Dorafonte co Arismena a menor de todas: co'esta partirá eles també, que viueo tá abastada como fuas hirmãas. E por celebrar as festas co gosto do duque. Palmeirim lhe disse seu nome, que elle lho pedio, auendo se por ta ditoso por ser vencido de suas mãos, como se o nam fora de ningué. E fazia lhe, algus dias que alli se detiuera, muito mores seruiços que d'antes; poré como aquella detença fosse tanto contra sua vontade, se despedirá todos tres daquella tá honrada companhia, ficando o duque co muita saudade. Alli se metera ao caminho na via que dantes leuauant, receando algú reues, que lho inda empedisse. E na era muito deuare este receo, que, quando a fortuna osda, todas as tenсбез desbarata.

1.1 1.1 2.1

## CAPITULO LXXL

Como veyo ter ao castello d'Almourol bu caualleiro, que furtou o escudo do vulto de Miraguarda.

Epois de partidos: Palmeirim e seus hirmãos de casa do duque, seguindo a via de Costantinopla, deixa a historia de falar nelles por dar conta de hua auentura, que neste tempo aconteceo no castello d'Almourol sobre o vulto: de Miraguarda. Jaa em outra parte deste liuro se disse como por morte do Soldam Olorique de Babilonia lhe ficara hú filho erdeiro de seu estado, estremado caualleiro e muy imigo de christaos. Alé deste seou també outro nam menos, mas muito mais esforçado que elle , o qual vendo se pobre e sem senhorio, determinou correr todalas cortes de principes e nelas mostrar o preço de sua pessoa. E como aa primeira que foy fosse a do gra turco, que naquelles dias antre os mouros era profpera e grande, deteue se nella, esprimentando sua pessoa antre os caualleiros daquella casa, sazendo tanta vantaje a todos, qu'é seus feitos nă se falaua se nă casi por façanha. Pois vendose Albayzar, que assi auia nome este principe, -4.

DE PALMETRIM DE INGLATERRA. tam estimado antre os outros, determinou servir Tragiana filha herdeira do grá turco, a qué os mouros antre si julgana pella mais fermosa dama daquelle tempo : e porque nas cousas, que o amor enceita, costumou sempre de poueo vir a muito e de muito a muito mais, aconreceo assi a Albayzar, que sendo liure te enta, se someteo de todo a vontade, sem lhe poder fugir em nada: e, inda que podera, ja o nam fizera, tá contente estaua de seu mal, ou do lugar onde nacia. Co'este desejo forçado e liberdade perdida, vevia ta satisfeito, que nenhu perigo temia, nenhu receo o fazia triste. fe nam se era de cousas em que o amor tiuesse parte. Tragiana, a que as suas ma parecia mat, desejosa de nouidades, como todas costumã, quis esprimentalo é has afronta de seu gosto, por ver se o amor exacta poderoso emi obras, como liberal em palauras pera fauorecer os seus. E porque alguas vezes se falaua por hua fresta pequena do feti apoulentumento. donde mais que a fala na podia ter della: hua noite, depois de se elle aqueixas segundo vsança de todos, lhe respondeo. Senhor Albayzar, ja vos eu disse algu ora, que pera satisfazer vossa vontade nam falece mais que saber se mo mereceys per obras; agora me veo hua coufa;

a memoria, em que desejo certificar me do que

tenho em vos, pera assi fazer o que me pedis. Vos me tendes muitas vezes dito que, sobre mostrardes que sam eu a mais fermosa molher desta vida, vos combatereys co quantos o contradisseré. Dizé me qu'é Espanha ahi hua auentura no castello d'Almourol sobre o vulto de Miraguarda, em cujo parecerie fermolura le fala por espanto, e o vulto della esta tirado pollo natural em hú escudo posto, em húa aruore pera o yere os que alli fore fazer suas batalhas. Queria que por amoir de mi fosseys la e vos combarelleys co guardador delle, por minha parte e em meu nome, e, vencendoo, trareys o efcudo do vulto a esta corte, vindo primeiro polla do emperador Palmeirim, onde per força d'armas fareys conhecer a todos os que o negarem, que seruis a mais fermosa senhora do mundo. Feito isto, podeis crer que de mi e de todo o estado de meu pay vos farey senhor. Agora, senhora, creo, disse Albayzar, que vos posso lembrar pera me fazerdes merce, pois vos na esqueço pera vos seruirdes de mi. Eu me parto logo e folgo que vejays quanto pode o que vos quero, que esse escudo eu o trarey aqui e a senhora delle estara ante vossos pes, que assi he reză que todas as nacidas o esté. E inda que ouçais dizer o muito que neste caso faço, tendeo sempre por pouco, pois a vantaje, que

ha de vos aas outras esta tá clara, que faz isto chão. Despedindo se della co palauras, que o amor neste tempo soe achar, se armou de húas armas verdes có esperas d'ouro, e no escudo em campo verde a aue fenix co letras d'ouro no bico, em que leusua o nome de Targiana. E assi caminhando por suas auenturas, de que aqui se na fala, depois de ter atrauessado o reyno de França e a mayor parte d'Espanha, veo ter aquelle guerreiro e nomeado castello d'Almourol, poucos dias depois da batalha d'antre Dramusiando e Floriano do deserto; porem ja a tempo, que Dramusiando estaua em desposiçá pera entrar é outra de tamanho perigo: e vendo tantos escudos naquella aruore, be lhe pareceo que o caualleiro, que os alli posera, na deuia ser de pouco preço. Acima delles vio o em que estaua o vulto de Miraguarda, a quem, em o vendo, nam soube negar a ventaje, que auia delle a sua senhora Targiana; poré de muito confiado em si e no que lhe queria, detreminou feguir sua empre-Ia: e, por ser tarde, esperou te outro dia, dormindo a noite no campo. Ainda a menhaz nam era de todo clara quando ja estaua o castello d'Almourol, esperando pollo guardador do vulto de Miraguarda: Dramusiando, que o soube, sayo a grá pressa armado de . Tom. I.

todas peças e, passando antre elles alguas padauras de cortesias, baixará as lanças e, fazendo as em pedaços, passara hú pollo outro ayrofos e bem postos. Logo tomará outras e correram a segunda carreira: nesta tiuera os encontros tanto mayor força, que vierá ambos ao chão por cima das ancas dos cauallos có assaz descontentamento de Dramusiando, por ser diante da fenhora Miraguarda, que ja a húa janella os estaua vendo, caso que lhe ficasse pera fua desculpa arrebentarihe a cilha do cauallo: mas como esperasse vingar se na batalha das espadas, arrancou da sua, remetendo a Albayzar, que ná có menos furia e animo o recebeo. E como cada hú confiasse muito de si, faziam ambos tamanhas marauilhas, que esta foy hoa das milhores batalhas e mais pera ver, que se nunca alli sez. Dramusiando andaua tam aceso e manencorio, pelejaua co tanta força e inpeto; que nenhu golpe daua, que fosse de pouco dano. Albayzar, que sentio sua fortaleza, desuiaua se delle co muita desenuoltura, fazendo the dar a mayor parte de seus golpes em vão, andando tá viuo e co tanto atordo como via, que pera tam forte imigo era necessario. Miraguarda temorizada da fortaleza delle caualleiro, vendo o grande espaço que auia que pelejaua sem nunca descansar, começou

cou temer algu desaltre ao seu guardador; poré como a calma fosse grande e elles co'a quentura della afrontassem dentro as armas. foy lhe forçado arredarem se pera cobrar alento. Dramuliando teue em tanto a valentia deste home, que receou o fim da batalha. Mas Albayzar, que te li nunca esprimentara outros golpes como os deste na teue sua demanda por ta certa como o prometera a fua senhora Targiana. Poré vindo lhe aa memoria o que co'ella pasfara, o prometimento que lhe fizera, tomou algu esforço e ousadia, e apertando a espada na mão remeteo a Dramusando, que també sahio a recebelo, começando outra vez sua batalha có tamanha braueza de golpes como o preço porque se combatia lhe fazia dar. Aqui se começaram delmalhar as lorigas, desguarnecer os arneles, abolar os elmos, rachar os efeudos. rebentar co sangue por tantos lugares de seu corpo, que parecia impossuel poderése ter em pe. As forças na parecia que mingoaua, ne monos desfalecia o alento em nenhu delles; affi que a batalha estava posta em todo rigor e crueza, e as vidas d'ambos em grá perigo, e em cada hu mor desejo de a lenar auante. Neste segundo combate andará tanto, que se tornară arredar pera descansar. Dramusiando que vio sua vida em tanto aperto, cuidou por ve-Ppp ii zes\_

zes se seria aquelle Palmeirim, que de outro na esperaua tamanhas forças, se nam delle ou de Deserto seu hirmão: depois certificando se nam ser nenhu delles, na sabia que cuydasse. Punha os olhos no vulto de Miraguarda e dezia. Senhora, se eu na sam pera algu be, he be que me desempareys: mas, que em pago do que vos quer nam quer de vos mais que lembraruos neste rempo pera vos poder seruir, bé sera que o nam desfauoreçays, pois nisso alcança vitoria que a nam deue ter de vos. Albayzar, a que ja o seu esforço algu tanto desemparaua, por verse em tamanho estreito, dezia configo mesmo. O minha senhora Targiana, agora quero ver quanto vos lembro, qu'este home nam he home senam minha morte ; que por vosso seruico vim buscar de tam longe: eu farey o que poder por comprir o que vos prometi e quando mais nam poder, fenecera minha vida naquillo, que sempre lhe desejei a sim. E vendo se ja cansado, suas armas defeitas, e diante de si Dramusiando, cuja força e aparencia prometia muy grandes obras, encomendando suas coulas aa fortuna, quis tirar forças de sua fraqueza: e tornando outra vez a elle, tornaram ambos a sua porfia co dobrada furia e braucza, inda que ja co menos força. Dramusiando estimaua tanto a valentia d'Albayzar, que muitas

amanhecer a hú lugar dahi cinco legoas, leuando o escudo escondido pollo nam conheceré, onde esteue algús dias, curando se de suas feridas, descontente do que passara ante o castello, por ná alcansar a vitoria daquelle homé, cousa, que antre os homés se mais estima pello gosto e honra, que juntamente se ganha.

## CAPITULO LXXII.

Como no castello d'Almourol acbará menos o escudo de Miraguarda e o que sobr'isso se sez.

A outro dia pella menham Dramusiando apertou as seridas, que recebera na batalha, o milhor que pode có tençam de tornar: a sua porsia ou morrer na demanda: e armando se das proprias armas, que o dia dantes levara, assi rotas como estauam, por nam fazer vantaje a seu contrairo, se sahio ao campo encima d'hú cauallo souueiro ao tempo que o sol saya. E ná vendo inda o caualleiro, soisse contra a aruore onde estauá os escudos, pera pedir ajuda e sauor ao vulto de Miragnarda, e encomendar se a ella, como sempre costumava. Pondo os olhos no proprio lugar, quando o ná vio, sicou tá sora de si, que, mam podendo ter se no cauallo, se deceo, encostando se a

aruore onde antes o escudo estaua pendurado, queixando se de seu descuydo, sospeitando, que o caualleiro, co que o dia passado ouuera batalha, o furtara. Entam, senhoreado da yra, pos em sua vontade na esperar que Miraguarda o visse, pois tá maa conta dera do que guardaua: determinando hir pelo mundo buscalo e vingar aquella quebra có mayores generos e cruezas do que fora seu costume. E chamando Almourol lhe deu conta do que passaua, despedindo se delle co'as lagrimas nos olhos, sem querer curar se de suas feridas, ne lembrar lhe o risco, em que sua vida hia arriscada. Partido Dramusiando. Miraguarda soube como o seu escudo era leuado e Dramusiando ydo: e ainda que lhe pesasse; como se ja disse, era ta liure na condiça, que nas cousas de seu gosto queria que a seruissem e nas que o nam era, dessimulava algua paixă se disso a recebia. E posto que a que neste caso sentia dessimulasse co'as outras, na deixaua de passar pela memoria Florendos, crendo que onde quer que estiuesse, se soubesse aquelle acontecimento, acodiria pera tornar alli o feu escudo, co vitoria de que o leuaua, que doutre ja a nam esperaua. Armello seu escudeiro, que sempre alli esteue, como se ja disse, vendo o escudo furtado e Dramusiando partido, algúa esperança lhe ficou da vida de seu senhor,

crendo que aquelle caso lhe leuantaria os spritos pera tornar a tomar armas e seguir as auenturas e yr tras o caualleiro, que o furtara. Co' este contentamento dessimulado se soy, deixando encomendado as armas de Florendos a Almourol: e andando algús dias ao longo da ribeira do Tejo, trauessando valles e outeiros a húa e outra parte, hú dia ja tarde se achou em hú escampado onde auia húa fonte de muita agoa. cercada d'aruores bastas e altas, que a cobria, debaixo das quaes ouuio tocar hua frauta de tá marauilhoso soó, que o sez estar quedo por algú espaço, e aas vezes deixaua de soar a frauta e ouuia queixar hu homé co palauras faydas d'alma, tá descontentes e tristes como trazia o coraçã. Armelo se chegou a elle pera ver que poderia ser e vio o que se queixaua estar sentado sobre a erua a húa borda da fonte co'a frauta nas mãos, correndo lhe lagrimas pelas faces, tá descorado e fraco, que parecia mais morto que outra cousa. Aos pes delle, deitado de bruços sobre a propria erua, estaua outro homé vestido de pobres panos, que de quando em quando daua hús sospiros tá mortaes, que parecia que co'elles lhe sahia a alma. Armelo, a qué a vida daquelles homés fez gra lastima, auendo a por conforme as que seu senhor hia buscar, quando partio do castello

d'Almourol, na se pode ter que també as lagrimas na mostrassem nelle esta paixa: e, chegando se ao que estaua sentado, disse. Homé de bé, a qué deos de mais descanso do que em vos parece que ha, dar me eis nouas d'bū caualleiro mancebo, a que o amor fez buscar a vida solitaria en tempo qu'é outras partes milhor o podera seruir. Sam tantos os agrauados desse, disse o outro, que na sey por que me perguntays: em mi vos sey dizer, que elle esmerou suas forças mais que en ningué. E pera que mor pena sinta, fez meu mal de calidade, que o tenho pera o sentir e nan pera me matar, porque co'isso poderia receber algu descanso. A estas palauras se leuantou o outro, dizendo. Por certo, fenhor caualleiro, eu na sey porque quereys dar ao amor as culpas, que a fortuna te, que elle convosco vsou como deuia, deo uos o que desejaveys, se o depois por desaltre perdestes, do desastre vos queixay e nam delle. Deixay a mi esses agrauos, pois so pera mi nacera e so os tenho. Armello, que lhe vio o rosto, posto que de todo estana desfigurado, conheceo ser o principe Florendos seu senhor; e, vendoo ta fraco e debilitado, que so a fala lhe ficaua de viuo, foy ta triste co'a dor que lhe aquella mostra fez, que por grande espaço na pode falar lhe, e, lançandose a Tom. I.

seus pes co'o amor, que sempre lhe teue, começou pedir lhe que ouuesse doo de sua vida e na quisesse tratar se assi, pois nisso na seruia a que lha tal ordenara. Florendos, algú tanto indinado pollo vir buscar, passando seu mandado, o recebeo eo sembrante descontente. Armello, que vio inda nelle o desejo tá aceso de leuar sua determinaçã auante, disse. Senhor, eu nam vim se nam pera dar uos conta de algúas coulas, que la passam, en que sey que vos siruo. Entá lhe contou como Dramusiando guardara muitos dias o escudo do vulto de Miraguarda e as grandes batalhas, que fizera e que por fim de todas viera alli aquelle caualleiro, que pelejando co'elle todo hú dia. se na podera vencer hu a outro; e que de noite furtara o escudo do vulto de Miraguarda; e como Dramusiando se partira em busca delle maltratado de muitas feridas, sem consentir que o curassem dellas, asirmando lhe mais pollo aluorocar que Miraguarda na esperaua que ningué socorresse o seu escudo se nam elle, mandando lhe que o fosse catar e que por seu mandado o fazia. Florendos, a que estas nouas aluoroçará en estremo, começou dizer. Como queres tu Armello que va dar socorro a outré que o a mester pera si: ou que forças ves em mi pera cometer nenhu perigo ne fazer bata-

lha co ningue? Ja os dias, em que isto podia fazer, pasara, agora nam presto pera mais que pera antre os triftes ser mais trifte que todos: co tudo / porque minha vida acabe naquellas coulas pera que sempre guardei, yrey tras esse caualleiro e, se o achar, farey o que poder. Ao menos, se me matar, terá meus males fim, , a que eu nunca esperey. E porque a yra muitas vezes cria esforço, que enta vira Florendos co toda sua fraqueza, la lhe sentira hu alento nouo, hus espritos grandes pera cometer qualquer cousa: e, leuantando se em pe, pedio ao outro seu companheiro, que naquella yda o quisesse acompanhar; porque ja em nenhua patte sen sua conversaçã e amizade saberia viuer , trazendo lhe mil rezbes a memoria, por onde na denie fazer tal vida, mas antes feguir a outra pera que a natureza o formara. E posto que daquella solitaria elle estiuesse contente, porque era mais conforme a sua condiçă, tiueram tanta força as palauras de Florendos e conuersaça daquelles dias, que juntamente se soca pera htia villa, que alli perto estana, onde se detiuera tanto tempo, te que se sentira em desposiça pera cometer qualquer seito: Neste tempo, mandara fazer armas todas de preto sem outra mestura; porque naquelles dias esta era a tença de Florendos, e na quis man-Qqq ii

dar pelas suas ao castello d'Almourol, porque na soubessem delle. Assi se partira os companheiros na demanda do escudo de Miraguarda ambos em húa conserua. Posto que na durou muito, que húa auentura os sez apartar; e na he muito ser assi, que o que ventura quer ninguem lhe pode sugir.

#### CAPITULO LXXIII.

Em que da conta de que era o caualleiro, qu'estaua em companhia de Florendos; e como por bu desastre se apartaram.

Pera se saber qué era este caualleiro em cuja companhia Armelo achou Florendos seu senhor, diz a historia que no tempo, que todolos caualleiros se partirá do reyno d'Inglaterra, depois da soltura de do Duardos, o principe Floramá, que antr'elles era hú dos mais singulares, se soy a via d'Espanha có tençá de se prouar na auentura de Miraguarda; e porque ao tempo que chegou ao castello d'Almourol, Florendos nam tornara ainda da grá Bertanha, onde sora có desejo de se achar na auentura de Dramusiando, ná sabendo que era ja acabada, como se ja disse, pos se a vero vulto de Miraguarda; e como a seu parecer aquel-

aduella fosse a mais fermosa cousa que nunca vio, deteue os olhos na image do escudo hú gra espaço, louvando a perfeiça da natureza, crendo que alli se esmerara muito mais qu'é outra parte. Estando enleuado no que via , veo lhe a memoria có camanho contentamento qualquer caualleiro poderia servir cousa ta sermosa e. iunto co'isto lembrando se da morte de Altea sua senhora, a qué sempre trazia consigo, soy ta triste por na poder ant'ella mostrar o que lhe queria, como fazia que o escudo do vulto de Miraguarda guardaua, segundo vio pollos muitos, que estauá pendurados, que começou dizer. Pera que queres Florama seguir as armas, pois ja na pode galardoar teu trabalho qué te sempre meteo nelle? Bé me bastara a mi ser vencido em Costantinopla pera nă feguir mais este engano; e nă tornar aas armas em tempo, que né eu sam pera ellas né ellas pera mi: mas eu enganey me tanto comigo, que quis seguir o mundo pera ver contentamentos alheos e a mi isento delles. Mas, pois tă tarde venho cu conhecer meu erro, antes agora que mais tarde quero seguir o pera que minha fortuna me goardou. A vida alegre seja pera os alegres, e pois a triste se fez pera mi, essa quero eu buscar, essa quero eu ter e co'essa quero contentar me; e co'esta vida passarey a minha, te que se ella enfade e me deixe e entam acabara os males, que me sempre acompanhara. Acabadas estas palauras vendo a ribeira do: Tejo tá chea d'aruo. redos, as fuas agoas manças pera quem as via ná menos contemplativas que saudosas, creceolhe a vontade de passar o tempo naquelles graciosos matos io antre elles fazer sim. Deixando as armas e caualo, paffana os dias naquella vida solitaria, e o mayor exercicio, en que mais passaua o tempo era algua vez, enfadado da musica, escreuer nos troncos das aruores algú vilancete tá namorado e fingular como fua door e o amor lhe ensnauam, corrando, as letras nos mesmos troncos, que naquelle lugar na auia outra tinta, as quaes depois durará muito tempo, crecendo a compasso cos alemos, em que estava escritas. E posto que seu desejo sosse passar aquella vida soo, depois que Florendos alli veo o achou tă conforme a fua condiçă, que a passaua, ambos comeado fruitas camprestres e eruas montelinhae, isto inda poucas vezes, que cuydados e paixões era o principal mantimento, em que se entá sostinha. Tomando aa historia, saydos dalli como no capitulo atras faz mençam, depois de tornados en suas forças, armados daquellas armas negras, que pera seu caminho mandaram fazer, se partira funjuntamente ta conformes como tinha as vontades, co detreminaça de se nam apartare, se algúa auentura o nam causasse. Pore, como naquelle tempo os acontecimentos desuairados estruessem aparelhados, aconteceo que caminhando hu dia ao longo do mar, que pela calmaria ser grande andaua ygoal e brando, virá vir polla borda delle, junto da terra hu batel, que remaua oito remos, na popa sentada sobre hús coxins de seda hua dona vestida de negro, moça e tam fermosa, que seu parecer era pera obrigar se perder por ella qualquer coraça liure. A seus pes sentadas outras duas donas mayores em hidade; e, emparelhando co'elles, mandara aos remeiros deter os remos. A dona pondo os olhos em ambos, disse: Senhores, em que essas armas tanto lustra, algu de vos querera entrar neste batel so pera yr fazer hu socorro. que se na pode fazer co companhia. Senhora, disse Florendos, pera isso as trazemos, pera as auenturar nesses perigos de mestura co'as pessoas: e, sem mais dizer, decendo se do cauallo, o deixou a Armello, dizendo lhe que se tornasse ao castello d'Almourol e alli o esperasse, que tarde ou cedo, se a morte o nam tolhia, alli viria ter. E despedindo se de Florama, que muito folgara de fazer aquella viage, se meteo no batel. O qual se desuiou tan-

. . .

to de terra, qu'é pequeno espaço Florendos a perdeo de vista. Florama caminhou aquelle dia e outro sempre triste, receando a yda de Florendos, de qué entá em estremo era grande amigo. Ao terceiro dia, indo por hú vale abaixo, foi ter co hu rio de muita agoa, que tinha hua ponte be obrada e forte e em cada cabo hua torre na menos, mas mais fortes que fermolas. Chegando mais a ella, vio que hú caualleiro grande de corpo e bé talhado queria passar e outro lhe defendia a passajé, dizendo, que se quisesse passar deixasse o escudo, que trazia co seu nome escrito no brocal e que entam passaria, porque assi se costumaua na fortaleza. Tá mao costume, disse o outro, nam pera os taes com'eu, mas pera os que pouco pode se fez. E dando o escudo, que trazia no braço a seu escudeiro, lhe tomou o outro. E remetendo ao caualleiro da ponte, que ja o saya a receber, se encontrara co muita força; poré, como o que queria passar fosse deferente na valentia, deu co o goardador da ponte por cima da borda della n'agoa donde se afogou. Florama espantado de tamanho encontro, chegoù se mais a ponte por ver que o dera, e olhando pera o escudo, que seu escudeiro tinha nas mãos, vío nelle o vulto de Miraguarda, por onde conheceo, que aquelle era o que

o furtara; e espantou se muito de caber tamanha couardia em homé tam esforçado e, detendo se por ver o sim que aueria o passar da · ponte, ouuio encima de húa das torres tocar hu corno com tam gram força, que por todo aquelle valle soaua. Nisto savo de dentro hum caualleiro de grandes membros, armado d'armas de branco e pardo e trazia em as mãos húa facha d'armas, de que se muito prezaua e era nella destro, e remetendo ao outro, começou d'o ferir co todas suas forças; mas elle, que mais destro e milhor caualleiro era, se defendeo tam valentemente cortando lhe suas armas, que a poder de muitas feridas o fez em pequeno espaco vir a seus pes, tá morto que nunca mais tolheo aquelle passo a outré. Ainda este nam acabaua de cayr, quando, da fortaleza sahio hú gigante armado d'armas a maneira de fogos, tă fortes e louçăas, que faziă seu dono de muito mor preço. Trazia na mão dereita húa maça de ferro, na esquerda hú escudo de demasiada fortaleza. E chegando se contra o caualleiro; disse có vos medonha e grossa. O destruydor de meu sangue trabalha por defenderte, qu'é vingança do pesar, que me aqui fizeste, te dessarey essas cames é pedaços e farey que sejá manjar das alimarias, porque doutra cousa ja me nam contentaria. O caualleiro sem lhe respon-Tom. I. Rrr

## PARTE II.

der, o recebeo co toda sua força cuberto de seu escudo, defendendo se co muito resguardo - de seus golpes e ofendendoo com outros ygoaes a elles. E como a batalha começasse a yr em erecimento, forá os de cada hú dados de tanta força, que a fortaleza das armas na lhe podendo relistir, começaram alguas peças dellas semear se pelo chão. Florama auia por ta grande cousa a braueza della e a valentia do caualleiro, que cria que co muy gra trabalho é todo o mundo se poderia achar outro milhor. E por me na deter em historias alheas, o muyto esforçado Albayzar pelejou tam valentemente e fez tantas marauilhas, que desfazendo ao gigante o escudo no braço e cortandolhe as armas por todas as partes, depois de pelejare muito espaço, deu co'elle morto no chão sem nenhú acordo, ficando Albayzar có algúas feridas; e rocolhendo se a fortaleza, que na ouue que lha empedisse, esteue nella algús dias, te que se achou be desposto. Floramă, vendoo em tal desposiçă, posto que a sua tença era fazer batalha co'elle por o escudo do vulto de Miraguarda, na quis pela pouca honra, que co home ta maltratado se podia ganhar. E passando a ponte da outra parte, de que ja a passajem era franca, começou caminhar sem saber pera onde, desejando andar por aquella

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

499

la terra algú tempo, por ver se nella poderia tornar a enconstrar se có Albayzar e combaterse co'elle, como trazia na vontade. E posto que algúas vezes viuia triste, cuydando de o nama achar, tornaua se a consolar, lembrando lhe que que obras tam assinadas fazia, ainda que quisesse encobri se, ellas nã o consentiriam: e co'isto, acompanhado de seu cuidado, passaua suas jornadas, e inda que muitos tiuesse, hú soo antre os outros lhe daua mais em que entender e este seguia sempre, que costume de que muitos té he o que lhe mais doe esse seguir.

# CAPITULO LXXIV.

Em que diz cuja era a fortaleza, em que se Albayzar combateo e a reză do costume della e o que passou Florendos no batel.

Iz a historia que do duque Artilao vassallo delrey Recindos de Espanha, sicou hua silha erdeira de seu senhorio, que era grande, a qual criada na conversaçam da issante Belisanda, silha del rey Recindos se namorou d'Onistaldo seu hirmão e como també ella a elle nam parecia mal; teue tanta sorça o amor antrelles, que viera a eseito de suas vontades. E porque Onistaldo depois de se partir pera a corte do empre.

perador Palmeirim, onde se fez caualleiro, tomou la outros amores, que lhe fizera esquecer os seus della, nunca mais a vio, dando lhe muita esperança disso, quando se partio de Espanha. A duquesa, qu'é estremo lhe amaua e co todos estes agravos o na podia tirar da vontade, ja desesperada de o poder tornar a lograr, quis verse por manha o poderia auer aa mão, pois por amor o nam esperaua. E passando se pera aquella fortaleza da ponte, que era húa das principaes de seu estado, tendo em sua companhia o gigante Lamortam co dous caualleiros de sua linaje, por aquelle costume, que ningué podesse passar a ponte sem primeiro franquear a passajé por batalha de todos tres ou deixar seu escudo co'nome escrito no brocal, crendo que antre os muitos, que ahi viriam, seria Onistaldo algú, e desta maneira compriria seu desejo. Por esta rezam se goardaua aquelle passo co damo de algus, que o quisera franquear, a que a passaje custou caro, tee que veo o esforçado Albayzar, que, quebrando a ordenança da fortaleza franqueou a ponte com morte dos goardadores della. E posto que a duquesa recebeo delle tamanho desgosto, pollo ver tam estremado caualleiro, mandou que co muito resguardo o curassen, tendoo em sua casa todo o tempo, que foy necessario pera sua desposiçã. Ja

què a teue tal que podia seguir seu caminho. se despedio della, agradecendo lhe a vontade, co que o tratara, e se pos na via de Costantinopla; onde agora o deixaremos tee seu tempo. Tornando a falar em Florendos, que hia em companhia da dona no batel, seguiram tanto pelo mar auante, que os tomou a noite muy alongados da terra, e quando a alua esclarecia, se achara ao pe de hú castello requeiro. que no meo d'agoa encima de húa pedra talhada edificado estaua. A dona, que se vio onde desejaua, pondo os olhos em Florendos, disse: senhor, o pera que vos aqui trouue se te agora volo nam disse, agora o farey. Este castello he de hua dona, em que a tam pouca virtude, como fermosura, a qual sendo eu casada muy poucos dias co hu caualleiro mancebo dos mais gentis homens e esforcados desta terra, se namorou delle em hú torneo, em que o vio; e nam se atreuendo a lhe descobrir vontade dina de se engeitar vsou de sua acostumada malicía dizendo lhe co lagrimas fengidas, que hú caualleiro lhe vsurpara por força este castello. Assi o trouve consigo pera lho restituir. e depois que o ca teue nunca o mais deixou: antes diz, que se per força d'armas na ouuer algu caualleiro que o tire, o tera pera sempre. E se acode alguem a isso, saem lhe cinco caualleiros, que té dentro e vencem no logo; e se vem mais de hú nam os consentem, ante as bombardadas os desuiá do castello. Senhora, respondeo Florendos, pera tal afronta como esta, antes que aqui trouuesseys os homens lhes auieys de dizer ao que vinha; pera que depois nam tiuessem de que se agrauar de vos. Poré, ja que aqui estamos, sayamos fora e no mais ordene a fortuna o que quiser. E enlazando o elmo, saltou do batel e a dona ficou nelle, que nam ousou sayr em terra, e chegando ante a porta do castello, onde se fazia húa pequena praça, sayram de dentro cinco caualleiros armados dizendo. Pois fostes mal aconfelhado en vir buscar vosso dano, day vos a prisam e fera o menor, que vos daqui pode vir. Por certo, disse Florendos, primeiro eu esprimentarey quanto vossa malicia pode, que deixaruos co vitoria ta descansada, dizendo isto cuberto do escudo, se lançou antr'elles dando golpes a hua e outra parte co tanta força, que a dona do castello começou recear que aquelle fosse o destruydor de sua fortaleza e lhe faria perder a cousa, que ella mayor bé queria. Os cinco caualleiros como fossem muitos, sentindo em seu contrairo mayor esforço e desenvoltura do que nunca achara em outro home, ajudaua se o milhor que podiam, ferindo o a mende de duros e pesados gol-

golpes, tanto que sua destreza na tolhia andar ferido em algúas partes. Mas como Florendos visse que pera tantos mayor presteza auia mester. deu ta gram golpe a hu por cima da cabeca em descuberto do escudo, que passandolhe com os fios da espada o elmo, entrou tanto pela carne, que cayo morto aos feus pes. Tras este golpe, disse lhe tambem a dita, que d'outro, que deu co'a maçaa da espada a outro, deu també co'elle no chao, como os que ficauam vissem tamanhos golpes começara dalli auante entender mais em amparar se que pelejar como sohia: a senhora do castello vendo que hu so caualleiro leuaua de vencida os seus; senhoreada da paixã e yra de que entam estaua acompanhada, começou de bradar de húa janela c'os que ficaua, animando os, que ouuessem vergonha de tamanha fraqueza, o que teue tanta força, que lha dobraram a elles pera cometer a Florendos co muyta mayor soltura do que em todo o dia mostrara: mas elle, temorizado de seu dano, confiado na reza có que pelejaua, fazia taes maravilhas, qu'é pouco espaço matou hu dos tres que ficaua, e apertando c'os dous, indinado de lhe duraré tanto, os trazia a húa e outra parte, trabalhando mais por se saluare de suas mãos, que ofendendoo co esperança da vitoria. E o que aas vezes os fazia

pelejar mais esforça lamente era que pera nenhú logar podiá fugir, porque de todos os cercaua o mar; e pera se tornaré ao castello nam podia ser, que da mão da senhora estaua fechado. Assi que por esta rezam alguas vezes dessimulaua sua fraqueza e outras moltrauam esforco. Porem as Feridas erá tantas, o trabalho e cansanço tamanho, que a este tempo hú delles sem sentido cayo morto ante Florendos; o outro, vendo se son e tam maltratado, que casi na podia soster se nos pees, e a esperança da vida perdida, tomando a espada polla ponta se veo pera elle, e sentando se em giolhos, disse. Senhor caualleiro, peçouos que pois em vos a valentia pera vencer tantos, que nam faleça piedade pera perdoar hú soo. Posto que vsala cos maos seja error, disse Florendos, quero fazer o que me pedis, porque també matar que se nam pode defender algu tanto parece crueza. Entam sentando se sobre hú assento de marmores a maneira de poyal, que a porta do castello estaua, quis descansar algu pouco do trabalho, que passara. Nisto sayo a dona do batel, contente da vitoria e lhe mandou catar as feridas por húa das outras suas donas. que o sabia be fazer, e ella pera isso trazia comsigo e achou qu'era muitas e nenhua de perigo, de que a dona ficou muito contente, curandoo.

todo o resguardo necessario. Ná tardou muito. que húa donzella veo abrir a porta do Castello por mandado da senhora delle, que ja entam lhe na pareceo be vsar d'outros rigores, pois nam aproueitaua pera nada: Florendos, tomando a dona pela mão, entrou dentro e aa entrada os veo a receber o caualleiro seu marido della, que depois da leuar nos braços cotă gram amor como lhe fazia mostrar o be que lhe queria, se veyo pera Florendos, dizendo. Por certo, senhor caualleiro, ver vossas obras me fizera ta contente, que me nam lembra o que nisso ganhey. Sobi pera cima e repousareys, que cuido que vos he nécessario; e depois partirnos emos quando ordenardes, que em tá maa casa na he necessaria muita detença: Florendos lhe agradeceo a vontade., có que o recebia, e repoulou alli oito dias por causa de suas seridas, sem poder ver a dona senhora do castello, que estaua encerrada em húa camara, de que nunca quis sayr em todo aquelle tempo, né quis que a visse Florendos pella na conhecer adiante, se algu ora o encontrasse, que sua detreminaçã era chegalo a morte no que podesse, se a sua a nam atalhara mais prestes do que cuydou. Florendos o primeiro dia, que alli entrou, quis ver a prisam em que a dona metera algús caualleiros dos que ao castello se vien Tom. I. ram

ram combater, antre os que achon presos hú delles era Goarim, a qué se quisera encobrir e na pode, que Goarim o conheceo; e inda que sentisse nam vencer elle o costume do castello. contentouse de o acabar Florendos seu Primo, a qué entam tinha por húi dos milhores caualleiros do mundo, pollo que lhe vira fazer na ponte da fortaleza do gram Dramusiando, que logo depois de partido se soube que era, que Daliarre o descobrio. Ja que os oito dias era paffados e Florendos estaua pera poder caminhar, partiră do castello em hua galee, que o caralleiro marido da dona mandou trazer; e chegados a sua casa Goarian e elle foram settejados có tanta cerimonia, como se o caualleiro fora grá principe; ahi se detiuerá poucos dias, que Florendos acompanhado do cuydado, que configo trazia, mam sofria nenhú repouso: antes, despedindo se de seu ospede, se meteo a suas jornadas nu cauallo, que lhe o caualleiro dera pollo ver sem elle. E porque tambem Goarim trazia os pensamentos pouco namorados, nam era sua conversaçã da aprazivel a Florendos, que lhe nam fizesse ter muita saudade da do principe Piorama: e por esta reza coas milhores palauras, que pode, se despedio delle, pedindo lhe licença pera poder caminhar foo, que a sua honra convinha assi por huz auenauentura, onde a certo prazo ania de a parecer. Goarim, que o entendeo, pollo que delle ja outira dizer, quis lhe fazer a vontade; e, apartando se hú do outro, seguiram sua auenturas, ora prosperas, ora aduersas, que da ventura esta he sua calidade.

## CAPITULO LXXV.

Como Palmeirim, Floriano e Pompides foră ter a fortaleza de Dramorante o cruel e o que fizeră.

Almeirim e seus hirmãos, de que a historia algú tanto deixou de falar, andará por fuas jornadas sem achar nenhúa auentura notauel, no fin das quaes. caminhando húa tarde por bina floresta longe de pouloado, viva vor comira si hop donzella encima d'ho palafré bayo ; co tana ta prella, que parecia, que algua grande afronta lha fazia trazer. Chegando a elles, Floriand a tombu polla redea dizendo: Senhora, se nisto na recebeis, afronta:, peçorussi que me digays que causa vos traz assi agastada. Ay senhor, disse a donzella, que quereys que vos diga, ou como quereys que me detenha convosco, pois ja agora na sey de que me se. En senhor hia pera a corre de França có hú recado aa raynha e dous caualleiros, que deos delhuya, lançara mao de mi ; Sss ii

mi pera me roubar minha honra: quis minha ventura, que aos brados, que dey, acodio hú caualleiro, que me saluou de suas mãos co morte d'ambos; e passando pollo pe d'hua fortaleza, que no fundo deste valle esta, sayram a elle dez ou doze, cuydo, se Deos lhe nă acorre, que o matară: e certo seria gră dano, porque nelle morrera hu dos milhores caualleiros do mundo. Peço uos, senhora, disse Floziano, que queirays tornar co nosco e mostrarnos esse castello, onde se a batalha faz, que seria gră perda morrer tal home. Ainda senhor, disse a donzella, que minha vontade era na tornar la, faloey por ver se lhe posso valer co yossa ajuda: e virando as redeas ao palafré. tornou polla floresta abaixo, seguindo aos tres canalleiros co hu galope apressado; mas na andara muito, quando contra a banda esquerda, onde estaua huas aruores altas, vira sobre hu teso hu castello forte e bé obrado, ao pe delle em parte, que os olhos nam podia descobrir, ouuiram gracroydo de armas, co tamanho estrondo, que por todo ou a mor parte daquelle valle retombaua. Chegando mais perto, viram hu caualleiro, que cercado de seys ou sete a pe, que o cauallo lhe tinha ja morto, pelejaua ta valentemente co tamanho esforco e ardideza, que Palmeirim, Floriano e Pompi-

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA. pides se marauilharam d'o ver; porque, alé daquelles que o tinham cercado, estaua a seus pes mortos tres ou quatro e nunca daua golpe, que na derribasse que o recebia. A donzella, que os alli trouue, quando vio o repouso, con que todos o olhaua e có qua pouca pressa lhe acodiam, disse. Se pera isso, senhores, viestes ca, milhor fora que seguirdes vosso caminho, pois ante vossos olhos vedes matar hu ta esforcado caualleiro e na lhe acodis: parece me que essas armas sam mais pera parecere be, que pera as empregardes nas cousas pera que se fizeram. Senhora, disse Palmeirim, aquelle caualleiro o faz també e esta em tá boa disposiçá, que seria erro acodir lhe, pois nisso se lhe estoruara húa tá honrada vitoria e feito tá façanholo, como té antre as mãos: por isso deixay o fazer, que se a necessidade o poser em mais aperto, entam podereys julgar nossas obras milhor do que agora fazeis. Poré neste tempo o caualleiro na estaua de vagar, antes obraua ta valentemente, que de dez caualleiros, que sayră a elle ja nă auia mais de quatro; e os outros eram mortos ou mal feridos, estirados no campo, ocupado do fangue que em nenhúa outra cousa, se podia poer os pes, se nam nelle e rachas d'escudos e malhas e lorigas, de que todo estaua qualhado. O caualleiro, posto que

por algua parte de seu corpo estinesse ferido. andana tam viuo e có tamanha desemuoltura. que parecia que naquella ora começara a batalha; porque né nos golpes, nem meneo de sua pessoa se podia parecer nem ver cousa em que se enxergasse algua fraqueza. Palmeirim, espantado de ver o que nunca vira, disse contra Floriano. Por certo agora vejo o que nunca cuydey ver, e em aquelle homé esta toda a alteza d'armas, porque juntamente força e esforco co tanto alento nunca em outro o senti. Pois. cu, diffe Floriano, nam sey que daqui crea senam que este homé naceo pera fazer escurecer os feytos dos outros homés: e tirando os vossos, que estam fora deste conto, ná sey qué possa ser tam confiado nos seus, que vendo os deste caualleiro, ná lhe aja muy grande enueja. Ja a esta ora no campo nam auia mais que dous caualleiros e estes tá fracos e cansados, que quasi se nam podiá soster em pe. E porque o outro os na deixaua repoular, carregando os de muitos golpes, forá taux afrontados, que de todo se quiseram render, consiando na mifericordia do vencedor. A este tempo savo da fortaleza hú caualleiro armado de folhas daço amarelas, em hú cauallo ruão crecido, e elle em si tam grande e be posto, que parecia de demassadas forças. O cavalleiso estranho

DE PALMEIRIM DE INGLATERRA.

**511** 

nho, vendoo vir, receando se ja pouco dos dous, faltou em hú cauallo dos que pelo campo andauam. E chegando se contra Palmeirim e seus hirmãos, disse. Senhores, peço vos que na ajays por mai dardes me húa lança dessas, co que receba aquelle caualleiro e eu vos seruirev com outra e outras, quando mo vos mandardes. Por que sey que tudo he bé empregado em vos. disse Palmeirim, vos quero dar esta minha; inda que d'outra parte estays ta mai desposto, que seria milhor repousardes e deixardes essa justa a hu de nos, que pera vossa honra assaz basta o que oje tendes seito: o caualleiro a tomou, dizendo. Se minha fortuna nam for tal, que me deixe hir co'esta vitoria auame, la vos fica tempo, em que possais esprimentar esse defejo. Nisto se chegou a elle seu escudeiro pelo ver sem escudo; querendo lhe dar o outro, que trazia do vulto de Miraguarda, qu'este ena Albayzar, ele o nam quis, dizendo. Guardao la, que esse sícudo na pera peleijar, se nam pera adorar foy feito. E virando le contra o caualleiro da fortaleza quis remeter contra elle; pore o outro, que o vio sem escudo, esteue quedo e soltando o seu da mão, disse contra Albayzar. De te ver ta mai desposto me pela; porque qualquer vitoria, que de ti se alcance, fera pequena; por isso na creas que os armas

de vantaje te ey d'acometer. Co'estas palauras se foy contra elle, que o recebeo acompanhado da confiança e esforço: e como nam tiuessen escudos em que receber os encontros, ambos foram feridos e viera ao chão quali sem acordo; mas como o de cada hú fosse muy grande e em tal tempo se mostrasse; logo se leuantaram e o milhor que poderá lançaram mão a as espadas grandes e cortadoras e começará antre si húa batalha tá braua e temerosa e tanto pera ver, que Palmeirim, muito mais espantado que antes, começou louuar a alta proeza e valentia d'Albayzar, desejando muito saber que sosse. Ja agora, disse Pompides, nam ey por muito ver esta batalha, porque tenho por muito mais ver em seu poder o escudo do vulto de Miraguarda, que me certifica ser vencido de sua mão Dramusiando, qu'oguardaua, cousa mais pera espantar, que nenhúa destas, que homé vee. e, se en milhor desposiçã o vira, eu me combatera co'ele pera tornar o escudo donde antes estaua, ou morrera na batalha. Por certo, disse Floriano, por tamanha cousa tenho poder se vencer Dramusiando, que na sey que cuyde, d'outra parte as obras deste homé sam taes, que tudo se pode crer de sua pessoa. Deixemos lhe acabar esta batalha e depois saberemos o que passa. Nisto se arredara Albayzar e seu contray-

ro hú d'outro por cobrar alento do trabalho, que sofrera. Albayzar trazia ja as armas tam rotas e desfeitas e andaua ferido por tantas partes co tanto sangue perdido, que casi comecou desconsiar da vitoria: co'isto lhe recreceo tamanha yra, que sem mais esperar tomou a espada có duas máos e remeteo contra o senhor do castello, que nam co menos yra o recebeo; e em pouco espaço fizeram en suas carnes tanto estrago, que parecia impossíuel poderé se ter em pe. Palmeirim, que os vio em tal estado, pesando lhe d'Albayzar, quisera apartalos, mas na pode, que Albayzar lhe pedio que lhe deixasse leuar sua batalha auante, que inda sentia em si desposiçã pera a acabar a sua vontade; e remetendo a Dramorante, começará ambos a enfraquecer, poré muito mais Dramorante o cruel, que assi se chamaua o senhor da torre, emparando se dos golpes d'Albayzar, na crendo que ouuesse home humano, que tiuesse tanta força e que tanto durasse. Albayzar, que bem conheceo sua fraqueza, o apertou de sorte, que, cortando lhe o braço direito, deu co'elle morto no chão, ficando tã cansado, que, sem se poder ter, cayo també junto delle. Logo foy socorrido de Palmeirim e Floriano e da donzella, que os alli trouue; e apertando lhe as feridas o milhor que pode-Tom. I. Ttt

rá, o leuará ao castello, onde da gente delle foram recebidos có mais gasalhado do que cuidauá, e la virá que as seridas d'Albayzar, inda que erá muitas, ná tinhá mais perigo que a salta do sangue, que lhe sayra, cousa muito pera prouer onde ba necessidade delle e pera tirar onde sobeja, pois vemos que salta ou sobejo dele saz a vida duuidosa.

## Fin do Tono I.

## INDEX DOS CAPITULOS

DESTE PRIMEIRO TOMO.

## PARTE I.

Da Cronica de Palmeirim de Inglaterra.

| ADITUIOI              | De como Cabindo          | Jam Duge-          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| APITULO I. I          | _                        | _                  |
| dos a caçar a         |                          |                    |
| deo e foy ter         | _                        |                    |
| onde por engano foy   |                          |                    |
| CAP. II. Que conta qu |                          |                    |
| – jo poder estaua dom | Duardos                  | · 10.              |
| CAP. III. Do que acon | stec <b>eo a Flerida</b> | , vendo que        |
| dom Duardos nam v     |                          | 14.                |
| CAP. IV. Dos grandes  |                          |                    |
| Cidade de Londres 1   |                          |                    |
| dos                   | <b>*</b>                 | 19.                |
| CAP. V. Do que o sa   | alvaie fez. dos          |                    |
| leuou. E como Arge    |                          |                    |
| pla                   | mine english e           |                    |
| CAP. VI. Do que aco   | mteren a Deima           | 24.<br>Ii na hulca |
|                       | meley is 1 main          |                    |
| de dom Duardos        | e                        | 29.                |
| CAP. VII. Em que diz  |                          |                    |
| zia aquella vida. E d |                          |                    |
| CAP. VIII. Do que h   | o Jalvaje fez            | vendo a tar-       |
| dança de Deserto      |                          | 40.                |
| dança de Deserto      | Ttt ii                   | CAP,               |
|                       |                          |                    |

| CAP. IX. Do que aconteceo a Vernao, principe    |
|-------------------------------------------------|
| d'Alemanha, na floresta desastrada em Inglater- |
| ra com bu caualleiro 46.                        |
| CAP. X. Do que o gigante Dramusiando fazia em   |
| seu castello pera se fortalecer. E de como Pri- |
| maliam foy ter a elle. E do que mais pas-       |
| ∫ou 54.                                         |
| CAP. XI. De como o emperador de Grecia ar-      |
| mou cavalleire a Palmeirim e todoles donzeles   |
| - da corte 65.                                  |
| CAP. XII. De como tornearam aquelle dia, e do   |
| que aconteceo com dous caualleiros de buas ar-  |
| mas verdes, que ao torneo vierão . 70.          |
| CAP. XIII. De como veo aa corte do emperador    |
| bua donzella queixando se do caualleiro do sal- |
| uaje: e do que nisto passou 79.                 |
| CAP. XIV. Quem era o sabio Daliarte do valle    |
| - escuro 86.                                    |
| CAP. XV. Em que torna dar conta do que acon-    |
| teceo a Belcar e Vernao depois que foram sãos   |
| das feridas, que ouveram na batalba da flo-     |
| resta 91.                                       |
| CAP. XVI. Do que aconteceo al rey Recindos de   |
| Espanha e Arnedos rey de França co outros dous  |
| caualleiros na fortaleza de Dramusiando. 101.   |
| CAP. XVII. Da fala que Palmeirim fez a Poli-    |
| , ,                                             |
|                                                 |
| CAP. XVIII. Como Palmeirim d'Inglaterra se foy  |
| i da                                            |

|                                            | ï           |
|--------------------------------------------|-------------|
| •                                          |             |
|                                            |             |
|                                            |             |
| DOS CAPITULOS.                             | <i>5</i> 17 |
| da corte chamando se o caualleiro da fort  | una e       |
| o que passou                               | III.        |
| CAP. XIX. Em que da conta que era este o   | caual-      |
| leiro, que o da fortuna alli topou, e p    |             |
| viuia em tal lugar                         | .117.       |
| CAP. XX. Do que aconteceo ao da fortu      | •           |
| passo da ponte                             | .120.       |
| CAP. XXI. Do que aconteceo ao caualleiro a | do sal-     |
| uaje no valle descontente com outro, que   | •           |
| ardaua                                     | 126.        |
| CAP. XXII. De como Florama, principe de    | e Cer-      |
| - danha veo a corte do emperador Palmei    |             |
| do que bi passou                           | 130.        |
| CAP. XXIII. Do que passou o segundo de     |             |
| justas de Floramam                         | 136.        |
| CAP. XXIV. Do que aconteceo ao canalles    |             |
| fortuna depois de se apartar de Pompides.  |             |
| CAP. XXV. Como o caualleiro da fortuna so  | ube de      |
| bua donzella as nouas da corte e d         |             |
| fex                                        | 150.        |
| CAP. XXVI. Como aquella noite ouue ser     |             |
| ao outro dia a emperatriz veo a ver a      |             |
| de Floramã                                 | 157.        |
| CAP. XXVII. Do que aconteceo ao caualle    | • •         |
| salvaje depois que se apartou de Blandido  |             |
| o reyno de Lacedemonia                     | 161.        |
| CAP. XXVIII. Como as donzellas acodira ao  |             |
| leiro do saluaje, e com sua ajuda foi são  | 169.        |
|                                            | CAP.        |
| _                                          |             |

•

| CAP. XXXIII. Como o caualleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma 197. CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lhe aconteceo 204. CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle 213. CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222. CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o caualleiro da fortuna, do que passará algüs caualleiros, que estavá n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| a donzella Lucenda, e das nouas que deu 174 CAP. XXX. Do desafo que ouve Tremoram con bü cavalleiro estranbo sobre o da fortuna 186 CAP. XXXII. Do que aconteceo ao cavalleiro de fortuna na viajem d'Inglaterea 186 CAP. XXXII. Do que fez o cavalleiro da fortuna depois que sabio de casa do salvaje 191 CAP. XXXIII. Como o cavalleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma 197 CAP.XXXIV.Como o cavalleiro do salvaje veo a con te d'Inglaterra e do mais que lbe aconteceo 204 CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros cavalleiros, e o da fortuna se despedio delle 213 CAP. XXXVI. Como o cavalleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antrelle e cavalleiro do salvaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o cavalleiros, que estava n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes cavalleiros passaram e do sim que ouve 243 CAP. XXXXVIII. Da cruel batalba, que estes cavalleiros passaram e do sim que ouve 243 CAP. XXXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam dos cavalleiros, e como veo o cavalleiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAP. XXIX. Como aa corte do emperad   | or veo ter |
| CAP. XXX. Do desafio que ouve Tremoram con biú cavalleiro estranbo sobre o da fortuna 1860 CAP. XXXI. Do que aconteceo ao cavalleiro de fortuna na viajem d'Inglaterea 1860 CAP. XXXII. Do que fez o cavalleiro da fortuna depois que sabio de casa do salvaje 1910 CAP. XXXIII. Como o cavalleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma 1970 CAP.XXXIV. Como o cavalleiro do salvaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lbe aconteceo 2010 CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros cavalleiros, e o da fortuna se despedio delle 2130 CAP. XXXVI. Como o cavalleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e cavalleiro do salvaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o cavalleiros, que estava n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes cavalleiros passaram e do sim que ouve 243 CAP. XXXXVIII. Da cruel batalba, que estes cavalleiros passaram e do sim que ouve 243 CAP. XXXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam dos cavalleiros, e como veo o cavalleiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |            |
| bii caualleiro estranbo sobre o da fortuna 186 CAP. XXXI. Do que aconteceo ao caualleiro de fortuna na viajem d'Inglaterea 186 CAP. XXXII. Do que fez o caualleiro da fortuna depois que sabio de casa do salvaje 191 CAP. XXXIII. Como o caualleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma 197 CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lbe aconteceo 204 CAP. XXXVV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle 213 CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiros, que estaua n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue 243 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue 243 CAP. XXXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de caualleiro |                                       |            |
| CAP. XXXI. Do que aconteceo ao caualleiro de fortuna na viajem d'Inglaterea 1860.  CAP. XXXII. Do que fez o caualleiro da fortuna depois que sabio de casa do salvaje 1910.  CAP. XXXIII. Como o caualleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma 1970.  CAP. XXXIV. Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lhe aconteceo 2040.  CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle 213.  CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222.  CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o caualleiros, que estavá n corte de Inglaterra 234.  CAP. XXXVIII. Da cruel batalha, que estes caualleiros passaram e do sim que ouve 243.  CAP. XXXXVIII. Da cruel batalha, que estes caualleiros passaram e do sim que ouve 243.  CAP. XXXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |            |
| fortuna na viajem d'Inglaterea 1866 CAP. XXXII. Do que fez o caualleiro da fortuna depois que sabio de casa do salvaje 1916 CAP. XXXIII. Como o caualleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma 1976 CAP.XXXIV. Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lbe aconteceo 2046 CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle 213 CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algús caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passarám e do sim que ouue 243 CAP. XXXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |            |
| CAP. XXXII. Do que fez o caualleiro da fortuna depois que sabio de casa do salvaje 1910 CAP. XXXIII. Como o caualleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma 1970 CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lbe aconteceo 2040 CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle 2130 CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 2220 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algús caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra 2340 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passarám e do sim que ouue 2430 CAP. XXXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros prissam e do se como veo o caualleiros prissam e do se caualleiros, e como veo o caualleiros prissam e do se caualleiros, e como veo o caualleiros prissam e do se caualleiros, e como veo o caualleiros prissam e do se caualleiro do cauall |                                       |            |
| depois que sabio de casa do salvaje  CAP. XXXIII. Como o caualleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma  CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lhe aconteceo  CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle  CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antrelle e caualleiro do saluaje  CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o caualleiros, que estavá n corte de Inglaterra  CAP. XXXVIII. Da cruel batalha, que estes caualleiros passaram e do sim que ouve  243  CAP. XXXVIII. Da cruel batalha, que estes caualleiros passaram e do sim que ouve  243  CAP. XXXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros passa de como veo o caualleiros, e como veo o caualleiro de como veo veo de como veo o caualleiro de como veo o caualleiro de como veo veo veo caualleiro de como veo veo  | _ :                                   |            |
| CAP. XXXIII. Como o caualleiro da fortuna en controu có Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma 197. CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lhe aconteceo 204. CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle 213. CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antrelle e caualleiro do saluaje 222. CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algüs caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra 234. CAP. XXXVIII. Da cruel batalha, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue 243. CAP. XXXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |            |
| controu co Daliarte do valle escuro e perdeo seu escudo da Palma  CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a con te d'Inglaterra e do mais que lhe aconteceo  cap. XXXV. Como Daliarte mandou curar Pla tir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle  CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje  CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o caualleiro da fortuna, do que passará algus caualleiros, que estavá n corte de Inglaterra  CAP. XXXVIII. Da cruel batalha, que estes ca ualleiros passaram e do sim que ouve  243 CAP. XXXXIII. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |            |
| Seu escudo da Palma  CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lbe aconteceo  cap. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna su despedio delle  CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje  CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o caualleiro da fortuna, do que passará algus caualleiros, que estavá n corte de Inglaterra  CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouve  243  CAP. XXXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouve  243  CAP. XXXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAP. XXXIII. Como o caualleiro da foi | rtuna en-  |
| CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lhe aconteceo 204 CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna su despedio delle 213 CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algüs caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalha, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue 243 CAP. XXXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros passaram e do se caualleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | controu co Daliarte do valle escuro e | perdeo o   |
| CAP.XXXIV.Como o caualleiro do saluaje veo a conte d'Inglaterra e do mais que lhe aconteceo 204 CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna su despedio delle 213 CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algüs caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalha, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue 243 CAP. XXXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros passaram e do se caualleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - seu escudo da Palma                 |            |
| te d'Inglaterra e do mais que lbe aconteceo  CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna fuespedio delle  CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje  CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o caualleiro da fortuna, do que passará algus caualleiros, que estava n corte de Inglaterra  CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouve  243  CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |
| CAP. XXXV. Como Daliarte mandou curar Platir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle 213 CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouve o caualleiro da fortuna, do que passará algús caualleiros, que estavá n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouve 243 CAP. XXXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |            |
| tir e os outros caualleiros, e o da fortuna se despedio delle 213 CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algus caualleiros, que estaua n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue 243 CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |            |
| despedio delle  CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje  CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algüs caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra  CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue  243  CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |            |
| CAP. XXXVI. Como o caualleiro da fortuna en trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz quë era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algüs caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue 243 CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | desnedia delle                        |            |
| trou em Londres, e o que passou antr'elle e caualleiro do saluaje 222 CAP. XXXVII. Em que diz quë era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passară algüs caualleiros, que estauă n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes ca ualleiros passaram e do sim que ouue 243 CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois d prissam dos caualleiros, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAD YYYVI Como o cavalleiro da for    | tuna in    |
| caualleiro do saluaje  CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algüs caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra  CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue  243  CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |            |
| CAP. XXXVII. Em que diz que era a dona que aa corte trouue o caualleiro da fortuna, do que passará algüs caualleiros, que estauá n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes caualleiros passaram e do sim que ouue 243 CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos caualleiros, e como veo o caualleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trou em Lonares, e o que pajjou anti  | esse e o   |
| que aa corte trouve o cavalleiro da fortuna, do que passará algús cavalleiros, que estavá n corte de Inglaterra 234 CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes ca ualleiros passaram e do sim que ouve 243 CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois de prissam dos cavalleiros, e como veo o cavalleiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |            |
| do que passarã algüs caualleiros, que estauã n<br>corte de Inglaterra 234<br>CAP. XXXVIII. Da cruel batalha, que estes ca<br>ualleiros passaram e do sim que ouue 243<br>CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois d<br>prissam dos caualleiros, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |            |
| corte de Inglaterra  CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes ca ualleiros passaram e do sim que ouue  243  CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois d prissam dos caualleiros, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |
| CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que estes ca<br>ualleiros passaram e do sim que ouue 243<br>CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois d<br>prissam dos caualleiros, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do que passarã algüs caualleiros, que | estauä na  |
| ualleiros passaram e do sim que ouue 243<br>CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois d<br>prissam dos caualleiros, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | corte de Inglaterra                   | 234.       |
| ualleiros passaram e do sim que ouue 243<br>CAP. XXXIX. Do que sez Eutropa depois d<br>prissam dos caualleiros, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAP. XXXVIII. Da cruel batalba, que   | estes ca-  |
| CAP. XXXIX. Do que fez Eutropa depois de prissam des caualleires, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |            |
| prissam dos caualleiros, e como veo o caualleir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |
| . No jermuju am vuitu 27 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |            |
| · CAĎ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                     | CAP        |

CAP. XL. Do que passou o caualleiro da fortuna depois que soy são das seridas, que recebeo na cidade de Londres, quando se combateo co o valente caualleiro do saluaje 264.

CAP. XLI. Do que passou o da fortuna depois que se partio de do Rosirã 271.

#### PARTE II.

Da Cronica de Palmeirim de Inglaterra.

AP. XLII. Como o principe Floramam por conscibo daquelles caualleiros partio pera . Londres a visitar el rey e Flerida CAP. XLIII. Como aquelles scenbores se partiram pera Londres. E do que fez Eutropa 290. CAP. XLIV. Como Trineo emperador de Alemanha veo aa corte de Inglaterra e das festas, que ouue nella 298. CAP. XLV. Como Argolante chegou a casa do emperador de Constantinopla e lbe deu sua embaixada 302. CAP. XLVI. Do famoso torneo, que antre aquelles caualleires se fez 208. CAP. XLVII. Como se conhecerão os tres caualleiros, que viera no torneo; e como se soube de Palmeirim e seu birmão cujos filbos eram CAP.

| ,                                         |         |
|-------------------------------------------|---------|
| CAP. XLVIII. Como se soube quem era       | Blandi- |
| don, Pompides e Daliarte; e como o e      |         |
|                                           | 322.    |
| CAP. XLIX. Como aquelles senbores cheg    | •       |
| fortaleza do gigante Dramusiando e o      |         |
| lhe aconteceo                             | 326.    |
| CAP. L. Como acabadas as justas entrar    | _       |
| dos na torre e do que la passaram         |         |
| CAP. LI. Do que aconteceo ao caualleiro   |         |
| juston na ponte, que ora se chama o ca    |         |
| ro triste, co Primalia                    |         |
|                                           | 341.    |
| CAP. LII. Do que passou Primalia co Pa    |         |
| e como foy a Costantinopla, donde veo nou |         |
| frota do Soldam de Babilonia era desfeita |         |
| CAP. LIII. Em que torna a dar conta       |         |
| ualleiro trifte                           | 356.    |
| CAP. LIV. Como Palmeirim se sabio de      |         |
| de Inglaterra e do que lbe aconteceo      |         |
| CAP. LV. Em que da conta de que erão      | as don- |
| zellas e de como alli vieram ter          | 373•    |
| CAP. LVI. Do que aconteceo a Palmeirim    |         |
| glaterra depois que se apartou de Gra     | rciano, |
| Platir e Floramã                          | 377-    |
| CAP. LVII. Do que Palmeirim passou n      | a fonte |
| . co as alimarias, que a goardauam, e o m | ais que |
| alli fez                                  | 384.    |
| CAP. LVIII. Como Palmeirim entrou no      |         |
| e o que aconteceo                         | 392.    |
|                                           | CAP.    |
|                                           |         |

| CAP. LIX. Do que Pa    | lmeirim fez naquell  | le càs- |
|------------------------|----------------------|---------|
| tello e como alli veo  |                      |         |
| e Onistaldo; e como j  |                      | 399.    |
| CAP. LX. Como Paln     |                      |         |
| d'Almourol e do que    |                      |         |
| CAP. LXI. Como o cau   |                      | • -     |
| tello d'Almourol e do  | que mais passou      | 412.    |
| CAP. LXII. Como o gi   |                      |         |
| , ao castello de Almou |                      |         |
| fou                    |                      | 418.    |
| CAP. LXIII. Do que a   | sconteceo ao gigante | Dra-    |
| musiando na guarda d   |                      |         |
| CAP. LXIV. Do que a    |                      |         |
| a Costantinopla        |                      | 43 T.   |
| CAP. LXV. Do que fo    | ez o caualleiro do   |         |
| na corte de Inglaterr  |                      | _       |
| e do mais que lbe d    |                      |         |
| car as auenturas       |                      | 436.    |
| CAP. LXVI. Do que      |                      |         |
| guindo suas jornadas   |                      |         |
| feridas                | ,                    | 445.    |
| CAP. LXVII. Do que     | aconteceo a estos ti |         |
| ualleiros no passo de  |                      | 452.    |
| CAP. LXVIII. Do que    |                      |         |
| panbia da donzella     | <b>1</b> , <b>3</b>  | 460.    |
| CAP. LXIX. Como Pa     |                      | •       |
| guardadores da forta   |                      |         |
| ca della               |                      | 464.    |
| Tom. I.                | V <sub>VV</sub>      | CAP.    |
|                        |                      |         |

| CAP. LXX. Como Palmeirim cafou o di     | uque, è  |
|-----------------------------------------|----------|
| seus birmãos co as tres donzellas; e co | omo alli |
| veo ter Floriano e Pompides             | 472.     |
| CAP. LXXI. Como veyo ter ao castello    |          |
| mourol bu canalleiro, que furtou e es   | _        |
| vulto de Miraguarda                     |          |
| CAP. LXXII. Como no castello de Almour  |          |
| rã menos o escudo de Miraguarda e o     |          |
| br'isso se fez                          |          |
| CAP. LXXIII. Em que da conta de qu      |          |
| caualleiro, que estana em companhia de  |          |
| dos; e como por bu desastre se aparta   |          |
| CAP. I.XXIV. Em que diz cuja era a      |          |
| za, em que se Albayzar combateo, e a    |          |
| costume della e o que passou Florendos  |          |
| tel                                     |          |
| CAP. LXXV. Como Palmeirim, Floriano     | e Pom-   |
| pides forā ter a fortaleza de Dramo     |          |
|                                         | 507.     |
| Armar D. A. A. Trans.                   | 30%.     |

507.

# ERRATAS.

### Prefação do Editor.

| Pag.  | lighas | erros                 | emendas         |
|-------|--------|-----------------------|-----------------|
| vi    | 2      | entra                 | entre           |
| . 30  | 19     | e fua fi              | e fua           |
| 84    | 13     | que có                | que co palauras |
| 106   | 7      | coulas to             | coufas          |
| 125   | 19     | charain               | acharam         |
| 355   | 13     | vencere               | venceré         |
| 173   | 9      | podem os              | podemos         |
| 178   | 1      | de dona               | da dona         |
| 217   | 18 1   | delles                | dellas          |
| 218   | 8      | antr'estes            | antr'estas      |
| 228   | 25     | fuas                  | fuas armas      |
| 258   | 22     | memear se             | menear se       |
| 263   | 27     | queriam               | quereriam       |
| 266   | 26     | eom                   | com             |
| 335   | 13     | a poridade            | a puridade      |
| 341   | 20     | se chou               | se achou        |
| 347   | 19     | desconte              | descontente     |
| 357   | 1      | desserirã             | deferirā        |
| 371   | 15     | os pofera             | as pofera       |
| 379   | 10     | fe elle               | fe ella         |
| 397   | 20     | olbras                | obras           |
| 446   | 13     | <b>v</b> ist <b>a</b> | visto           |
| 468   | 20     | alcacachofres         | alcachofres     |
| 500   | 5      | lhe amaua             | o amaua         |
| Tbid. | 13     | por aquelle           | pos aquelle     |
| 501   | 9      | requeiro              | roqueiro        |
| 509   | 8      | que seguirdes         | feguirdes       |
|       |        |                       |                 |

•

ıw

;

•

|  |   |  | · |  |
|--|---|--|---|--|
|  | ; |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

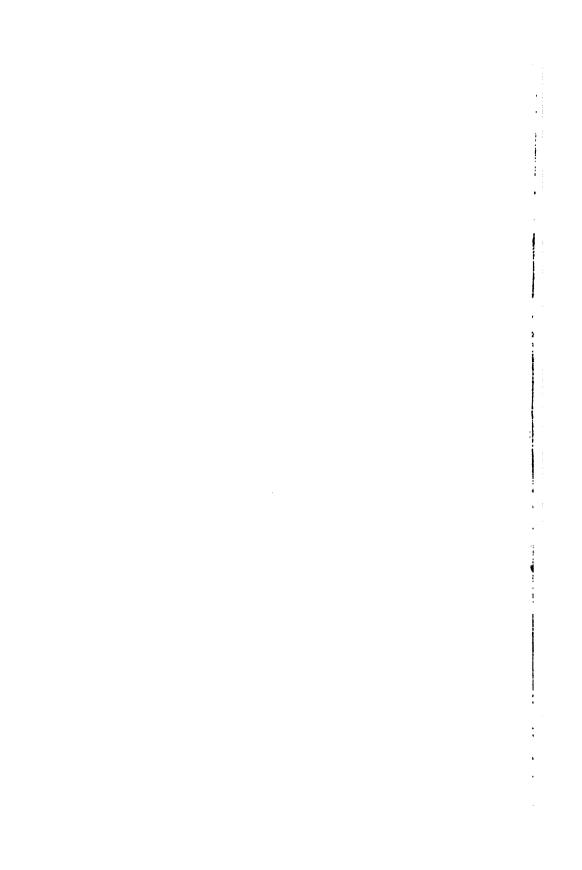

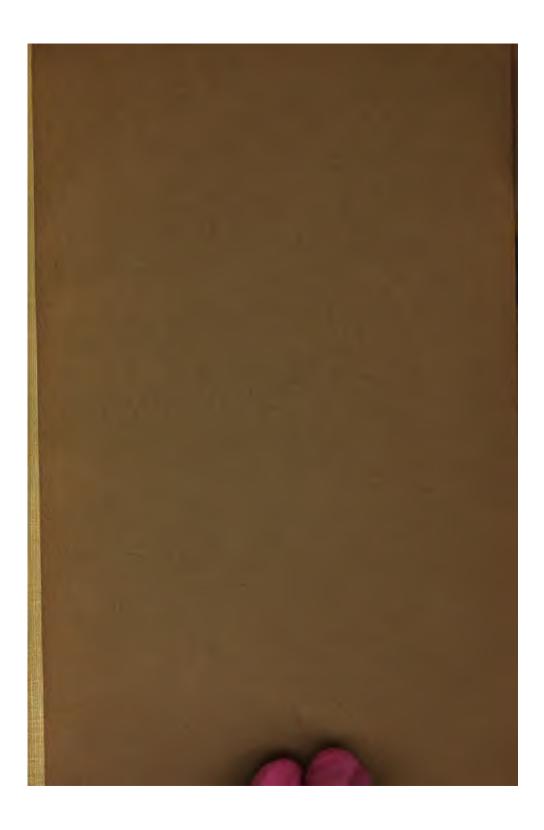





